



Aff. d'Albrewge, 109 Fr Ant. de mais con 112 Dide Soes, 124 F. d'An Srada, 130 Leitro Ferreira, 132 S. Ertorco, 151 Fr. Leas de J. Thomas, 157 Mansel Barbora, 158 Farin y Jones, 164 Jeverim de Faria, 177 Rodrigo Sa Camba, 216 Roch Pitta, 242 Fr. Mornoel, 250 S. Invete, 251 Sasper Correir, 255 Joso Pinto Pilero 256 Fr. Franco de Y. Maris, 259 Arronymo, contino de Cunha, 283 Costa Tolano, 286 Consello Ultranovino, 296 Moeden Sa Drin, 298-305 Leis, 306-415. Pregrant In morder, 370 Vola 12 mars d'oren, 416 Vale da moed, 419. Indice, 448



A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

## HISTORIA GENEALOGICA DA

CASA REAL PORTUGUEZA.

### HISTORIA

A TOTAL MANAGEMENT OF THE ACTION OF THE ACTI

CASA REAT

VI OMOT

Difficient de JOSEPH ANTONIO DA STEVA

Acres of a deposition of the said

23596

### HISTORIA GENEALOGICA DA

# PORTUGUEZA,

DESDE A SUA ORIGEM ATÉ O PRESENTE, com as Familias illustres, que procedem dos Reys, e dos Serenisimos Duques de Bragança.

JUSTIFICADA COM INSTRUMENTOS, e Escritores de inviolavel sé,

E OFFERECIDA A ELREY

# D.JOAOV.

NOSSO SENHOR

D. ANTONIO CAETANO DE SOUSA,

Clerigo Regular, e Academico do numero da Academia Real.

TOMO IV.



### LISBOA OCCIDENTAL,

Na Officina de JOSEPH ANTONIO DA SYLVA, Impressor da Academia Real.

M. DCC. XXXVIII.

Com todas as licenças necessarias.



The state of the s

INDEX
DOS CAPITULOS,

que se contém neste Tomo.

### LIVRO V.

APITULO I. Em que se mostra, quaes forato os Sellos Reaes neste Reyno, pag. 1. CAP.II. Em que se verifica a existencia dos Sellos, tirados dos Diplomas originaes dos nossos Reys, pag. 15. CAP. III. Trata-se das Moedas antigas, e modernas do Reyno de Portugal, pag.99. CAP. IV. Contém distribuidos por ordem alfabetica os Authores, que escreverao sobre as Moedas Portuguezas, pag. 109. os quaes são os seguintes: - Affonso de Albuquerque, pag. 109. - Fr. Antonio da Purificação, pag.112. — Damiao de Goes, pag.127. --- Francisco de Andrade, pag. 130. - Francisco Leitao Ferreira, pag.132. — Gaspar Estaço, pag.151. - Fr. Leao de Santo Thomás, pag. 157. —— Manoel Barbosa, pag. 158. - Manoel de Faria e Sousa, pag. 164. --- Fr. Manoel dos Santos, pag.250. - Manoel Severim de Faria, pag. 177. —— D. Rodrigo da Cunha, pag.216. - Sebastiao da Rocha Pitta, pag.242. CAP. V. Contém diversas memorias, que se conservavão ma-. nuscritas, que tratão das Moedas Portuguezas antigas, e modernas, pag.251. e são as seguintes: -Noticia extrahida do Livro delRey D. Duarte, pag. Tom.IV. Gas-

| 6.6                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gaspar Correa com huma Observação do Marquez de Abrantes, pag.255.                                    |
| Papel, que sez João Pinto Ribeiro, em que trata do                                                    |
| valor aas Loroas, pag.256.                                                                            |
| Memorial das Moedas deste Reyno, composto pelo Pa-                                                    |
| are Fr. Francisco de Santa Maria, pag. 250.                                                           |
| Memoria, que fez hum Anonymo das Moedas succes-                                                       |
| vas as de que da noticia o Arcebispo D. Rodrigo da                                                    |
| Cunha, pag. 283.                                                                                      |
| Relação do dinheiro, que se sabricou neste Reyno desde                                                |
| o tempo del Rey D. João IV. até o anno de 1734.                                                       |
| feita por Francisco da Costa Solano, Thesoureiro da Casa da Moeda, pag. 286.                          |
| Relação das Moedas fabricadas nas Minas, pag.296.                                                     |
| Relação das Moedas da Asia, que correm na India                                                       |
| Portugueza, e das que são proprias do mesmo Es-                                                       |
| £440, pag.298.                                                                                        |
| Outra Relação de Moedas, que correm na India, pag.                                                    |
| 202.                                                                                                  |
| CAP. VI. Contém distribuidas por ordem Chronologica as                                                |
| 293 9 4th Je presente do Morado Torrugue-                                                             |
| Titulo I. do Liv. 4. da Ordenação delRey D. Ma-                                                       |
| noel, pag. 206.                                                                                       |
| Ley do anno de 1541, em que se prohibem as Do-                                                        |
| bras, Meyas Dobras, e Quartos de ouro dos Xa-                                                         |
| rijes, pag. 218.                                                                                      |
| Ley do anno de 1558 acerca do modo, e qualidade,                                                      |
| com que haviao ser feitas as Moedas de prata,                                                         |
| pag.319.                                                                                              |
| Ley do anno de 1558 sobre o valor da prata, que se<br>havia lavrar em Moedas, e que corrao com o mes- |
| mo preço, que tinhao, as delRey D. Joao III. pag.                                                     |
| 321.                                                                                                  |
| Ley do mesmo anno de 1558 sobre o valor dos Reaes                                                     |
| de prata Castelhanos, pag.222.                                                                        |
| Ley do anno de 1560 para que se pezassem as Moe-                                                      |
| das de ouro, e declara o pezo, que hao de ter, pag.                                                   |
| 323.                                                                                                  |
| 1 211                                                                                                 |

| - Ley do anno de 1564 da prohibição das Moedas fei-           |
|---------------------------------------------------------------|
| tas fóra do Reyno, declarando-se nella as penas dos           |
| culpados, e o premio dos denunciantes, pag. 331.              |
| Les de meline dine de 1764 de explision de 1                  |
| Ley do mesmo anno de 1564 da probibição das pata-             |
| cas de Alemanha falsificadas, pag. 333.                       |
| Ley do anno de 1570 sobre o valor das Moedas de               |
| prata, e qualidades dellas, pag. 333.                         |
| Ley do anno de 1581 para que não corresse a Moeda,            |
| que mandou fazer o Senhor D. Antonio, pag. 336.               |
| Ley do anno de 1582 para que corressem na Ilha da             |
| Madeira, e Porto Santo, os Reaes de prata Caste-              |
|                                                               |
| lbanos, pag. 338.                                             |
| Ley do anno de 1584 sobre as Moedas de ouro, que se           |
| haviao lavrar na Casa da Moeda de Lishoa, pag.                |
| " Man 1, 340, not sure the sale sale and the sale of the sale |
| Ley do anno de 1612 para que não corressem os Rea-            |
| les singellos, sem serem examinados, e cunhados de            |
| novo, pag.342.                                                |
|                                                               |
| Ley do anno de 1612, em que se assina o valor do mar-         |
| co dos Reales singellos, pag. 345.                            |
| Ley do anno de 1617 sobre a forma, e tempo, em que            |
| se haviac lavrar os Bazarucos na Cidade de Goa,               |
| pag.346.                                                      |
| Ley do anno de 1641 sobre o accrescentamento da               |
| Moeda de prata, pag.348.                                      |
| Ley do anno de 1642 para que se cunhassem com ma-             |
| yor preço as Moedas de prata, pag.351.                        |
| Tex do anno de 1642 Cobre o relor do ouro : o que do          |
| Ley do anno de 1642 sobre o valor do ouro; e que as           |
| Moedas deste metal valessem a tres mil reis, pag.             |
| 354.                                                          |
| Ley do anno de 1644 para que as patacas falidas, e            |
| cerceadas corressem pelo pezo, pag.356.                       |
| Ley do anno de 1646 sobre o preço, porque haviao              |
| correr os Dobrocns, e Moedas de ouro, pag.358.                |
| Ley do anno de 1651, em que se assina o valor das             |
| Mordas da Imageni de Nora Souhara da Conscisão                |
| Moedas da Imagem de Nossa Senhora da Conceição,               |
| tanto nas de ouro, como nas de prata, pag.359.                |
| Ley do anno de 1662 para que se cunhassem com ma-             |
| yor preço as Moedas de ouro, pag. 260.                        |
| Tom.IV. *ii Ley                                               |
|                                                               |
|                                                               |

| Ley do anno de 1663 para que se cunhassem com ma-    |
|------------------------------------------------------|
| yor valor as Moedas de prata, e que se lavrassem     |
| outras de novo, pag.361.                             |
| Ley do anno de 1668 sobre o levantamento das Moe-    |
| das de ouro, pag.362.                                |
| — Ley do anno de 1685 sobre a prohibição das Moedas  |
| de ouro, e prata cerceadas, pag.363.                 |
| Ley do anno de 1686 para que se puzesse marca, e     |
| cordão nas Moedas de ouro dafabrica antiga, pag.     |
| 366.                                                 |
| Parte do Regimento da Casa da Moeda, pag. 370.       |
| Ley do anno de 1686 sobre o pezo, que haviao ter as  |
| Patacas, e porque preço se haviao receber as cer-    |
| ceadas na Casa da Moeda, pag.374.                    |
| Ley do anno de 1687 sobre o preço das Patacas de Se- |
| govia, &c. pag.277.                                  |
| Ley do anno de 1687 àcerca do preço porque haviao    |
| correr as Patacas de sete oitavas, pag.379.          |
| Ley do anno de 1688 sobre a avaliação da prata,      |
| que fosse à Fortaleza de Dio, e que della se lavras- |
| sem os Xarafins iguaes, e semelhantes aos de Goa,    |
| pag.380.                                             |
| Ley do anno de 1688 para que na Casa da Moeda se     |
| recolhessem as Moedas de prata cerceadas, e as que   |
| o não fossem, serem novamente cunhadas, pag. 382.    |
| — Ley do anno de 1688 sobre o levantamento da Moe-   |
| da a vinte por cento, assim a de ouro, como a de     |
| prata, pag. 386.                                     |
| Ley do anno de 1694 para que se erigisse Casa da     |
| Moeda na Bahia, e se levantasse o preço do marco     |
| de ouro, e prata, pag.390.                           |
| Ordem passada no mesmo anno sobre a mesma mate-      |
| ria, pag.393.                                        |
| — Ley do anno de 1695 para que as Moedas fabricadas  |
| neste Reyno não corressem nas Capitanías do Estado   |
| do Brasil, pag.394.                                  |
| Ley do anno de 1698 para que se não comprassem       |
| Moedas de ouro, ou de prata, por mais de seu justo   |
| preço, pag.395.                                      |
| Ley                                                  |
|                                                      |

-Ley do anno de 1699 para que a Moeda de cobre corra pelo valor, que se assina, e que della se não faça mayor pagamento, que o de hum Tostao, pag. 395. - Refolução do anno 1700 para que se levantasse Casa da Moeda em Pernambuco, pag.397. - Ordem passada no anno de 1702 para que a Casa da Moeda, que se achava em Pernambuco, passasse para a Cidade de S. Sebastiao, pag.397. - Ley do anno de 1702 para que corressem as Patacas de Castella, chamadas Marias, Meyas Patacas, e Quartos, pag.399. - Ley do anno de 1706, em que se prohibem as Moedas de Doze vintens, e Cruzados novos falsos, e que sejão confiscadas para a Fazenda Real as que se acharem, pag.400. - Ley do anno de 1713, em que se prohibem as Moedas de ouro, e prata cerceadas, sendo confiscadas para a Fazenda Real as que se acharem, pag.402. -Ordem do anno de 1714 para que se estabelecesse Casa da Moeda na Bahia, pag.403. -Ordem do anno de 1718 para que se lavrassem Cruzados novos de ouro do valor de 480 reis, pag. - Instituição da Casa da Moeda das Minas, feita no anno de 1720, pag.405. - Ley do anno de 1722 para que se lavrassem Escudos, e Dobras de ouro de differentes preços, e que corressem as Moedas, que havia, pag.408. Ordem passada no anno de 1727 sobre a fórma, com que havido ser fabricadas as Moedas nas Minas, pag.410. -Ley do anno de 1732 para que se não lavrassem Dobroens de 12800, Moedas de 4800, nem outras, que excedessem o valor de 64.00, e que em todas, assim nas que corrido, como nas que se la vrassem, se puzesse a cerrilha, que tem as de prata, pag. CAP.VII. Contém huma relação do valor, que tem tido o marco

入

marco de ouro; e prata; hum Tratado do valor da Moeda Portugueza, e o Index das Moedas da pre-

Sente Collecção, pag.416.

Relação extrahida dos Livros do Registo da Casa da Moeda desta Corte, do valor, que tem tido o marco de ouro, e prata; dada por Francisco da Costa Solano, Thesoureiro da dita Casa da Moeda, &c. pag.416.

-Memoria do valor da Moeda Portugueza desde o principio do Reyno até o presente; escrita pelo Conde da Ériceira D. Francisco Xavier de Menezes, pag.

-Index de todas as Moedas, de que se fórma a presente Collecção, no qual se declara o metal, de que são lavradas, e com mais clara Ortografia as Inscripções, que contém, pag.448.

- Index das Medalhas da presente Collecção, pag.487.

- Minneria de milo da Mondo " viença. . . . . . . . - Luden de todat se Nordat de

TARRATA ARATO

LIVERNIN

CONTRACTOR AND A MATERIAL PROPERTY.

Joseph Street, Street,

A PARTE on obsciquons

A Rosin i de la colonia A

As a manda illustra V designation

as a sala M mailing shapes

as a sala de particular statutum.

Jaga H allel

## CASA REAL

PORTUGUEZA.

### LIVRO V.

CONTÈM A SERIE CHRONOLOGICA dos Reys,

Formada dos proprios Sellos Reaes,

Principiando em ElRey D. Affonso I. até ElRey Dom Joaó V. nosso Senhor, e alguns de pessoas Reaes, e as moedas antigas, e modernas deste Reyno.



The second of th





# HISTORIA GENEALOGICA DA CASA REAL PORTUGUEZA.

### CAPITULO I.

Em que se mostra quaes fora os Sellos Reaes neste Reyno.

NTRE os venerados monumentos da antiguidade, são os Sellos huma das provas, em que se funda a Historia, e a Genealogia, como em verdadeiros, e indubitaveis documentos coetanos, que muda-

mente representa a soberania, e a nobreza, assim nos Principes, como nos grandes Vassallos; dando Tom. IV. A ii a coa conhecer em huns o illustre, e o antigo das samilias, e em os outros a elevação, e a magnificencia

da Magestade.

Nao padecendo duvida este Systema, antes de entrarmos a buscar a linha da Casa Real Reynante, daremos neste livro huma serie Chronologica dos Sellos Reaes dos Monarchas Portuguezes, como parte integrante desta Obra, sem que por isto se quebre a ordem, que seguimos: porque depois de termos escrito a successão dos Reys antigos deste Reyno, Historica, e Genealogicamente, agora se verá sem o trabalho da leitura, estampada, e seguida desde o principio da Monarchia Portugueza até o presente a serie dos nossos Reys pelos Sellos das suas Armas, sem intermissão alguma, gravados com a mesma figura, e ornamentos, que tiverao naquelle tempo, corroborando-se com estes irresragaveis testemunhos o mesmo, que deixamos escrito nos livros precedentes, e se verá nos que se seguirem.

O pouco cuidado, com que se guardarao estas, e outras antigualhas, sao a causa de se augmentar o trabalho de quem entra em semelhante averiguação; e assim casualmente vierao a salvarse (os que alcançámos) de hum descuido quasi irreparavel, podendo-se seguir delle não termos aquelle pleno conhecimento, que puderamos ter de muitas cousas antigas; porque he certo, que de todas estas partes se compoem a Historia, e a Genealogia, que

se faz mais plausivel, com descobrimentos novos, que authorisao o que se escreve, succedendo muitas vezes nao se adiantar com provas verdadeiras a tradição, e as noticias, porque lhe falta a legalidade, ficando desta sorte por muitas vezes a nobreza sem a conhecida gloria dos seus mayores; porque se nao pode saber o antigo pela escuridade, em que a deixarao, os que nao souberao estimar monumentos tao importantes, pelos avaliarem por cousas inuteis. Casualmente se conservarao alguns Sellos antigos sem estimação, e por isso os veyo a despedaçar, e a perder o tempo, de sorte, que nos causou nao pouco sentimento ver os pergaminhos das Escrituras, e Doações, sem os Sellos, e sómente com as fitas, e que de tao immenso numero nao pudesse o nosso trabalho conseguir mais, que os que se verao estampados.

Sao os Sellos commummente fallando (alguns Principes conforme as occasioens os mandarao abrir em ouro, e prata) gravados em chumbo, ou cera feita de certo betume, com a cor que queriao, o que os nao preserva de padecer damno, tanto em huma, como em outra materia, ainda que com disferente corrupçao; porém nao he esta o que mais os consumio, senao o pouco cuidado da sua conservação. Alguns achey cuidadosamente envoltos em estopas, e com bolsas de pergaminho, e outras de couro cosidas à seição dos mesmos Sellos, para se conservarem com mayor duração; mas como não houve

houve cuidado nem ainda para estes, vi muitos quebrados, que apenas se divisavao, e outros tao desseitos, que era impossível serem conhecidos, e de alguns nao havia outro sinal mais, que as sitas,

ou cordoens pendentes dos pergaminhos.

Porém seja qual for a materia, em que os Sellos se gravavao, nao consiste nella alegalidade, senao no escudo, que representa; porque nos Sellos se vê acreditada sielmente a tradição, e a Historia, e confirmada a verdade nas materias de mayor importancia, porque o Sello he a ultima determinaçao da Real palavra. Nos contratos dos casamentos, nos tratados das allianças, e confederação, nos da paz, nas cartas de crença, e em tudo he preciso o Sigillo Real, porque he a fé, e o ultimo complemento da verdade; o que nao he só nas materias pertencentes aos interesses publicos das Monarchias, e dos Estados, mas da mesma sorte nas Doações, e nas Cartas das merces, que os Reys fazem aos Vafsallos, porque nada se verifica, ou tem validade, sem o Sello; e quando algumas rarissimas vezes se dispensa neste estylo, se declara na mesma Carta, porque de outra sorte seria de nenhum esseito a graça, ou merce.

Os Sellos Reaes, que ajuntámos, sao tirados de instrumentos verdadeiros, que se conservao nas partes, que adiante se verao nos documentos allegados, que produzimos por provas deste estudo; porque esta materia deve ser tratada com grande

exac-

exacção, como observou o Padre Daniel Papebrochio no Tratado: Propyleum antiquarium circa veri falsique discrimen in vetustis monumentis, o qual anda no fegundo Tomo do Acta Sanctorum do mez de Abril, impresso em Anvers no anno de 1675; e o Padre D. Joao de Mabillon na sua admiravel Obra de Re Diplomatica, que se imprimio em Pariz no anno de 1681, onde no Livro II. trata dos Sellos Reaes de França no Capitulo X. que tem o seguinte titulo: Formula exprimens subscriptionem, & Sigillationem Regiorum Diplomatum apud Francos; e depois no Supplemento, que imprimio na mesma Cidade no anno de 1704, que he huma exacta corroboração de toda aquella Obra. O Abbade Lenglet no seu: Methodo para estudar a Historia, diz, que este Author emendara esta Obra, na que se imprimio em Pariz no anno de 1709 já depois da sua morte, que foy no de 1707, em a qual na Presação Mabillon fez huma modesta reposta ao Padre Papebrochio: e D. Thierry Ruinart seu discipulo, fez huma nova Prefação, que anda no principio desta segunda edição, a que ajuntou no sim hum grande Appendice do mesmo Padre Mabillon. Nesta conformidade, seguindo methodo tao douto, nao temos escrupulo da existencia dos Sellos Reaes, que produzimos, por serem tirados de Diplomas originaes, que existem dos Reys deste Reyno, com os quaes conseguimos dar hum verdadeiro conhecimento de quaes forao as Armas, que nos primeiros secu-

seculos da Monarchia Portugueza usarao os nossos Reys, e da mesma sorte os fizemos abrir nos Escudos das Armas, que vao estampados, sendo os primeiros conforme ao que se conserva no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, do qual Escudo usava ElRey D. Affonso Henriques, como em seu lugar dissemos, e os demais pela maneira, que naquelle tempo se gravarao; e se nelles se observar alguma disferença do que outros Authores escreverao, como nao foy eleição nossa, nos pareceo indispensa. vel o fazellos abrir na mesma fórma, que os descobrimos nos Originaes; porque neste caso prevalece a fé dos documentos à authoridade dos que escreverao sem este fundamento. Deste modo ficará satisseita a curiosidade daquelles, que sabem avaliar semelhantes trabalhos, vendo com evidencia, e sem controversia, quaes forao as primeiras Armas, que os nosfos Reys usarao, a mudança, que houve dos Escudos, nos reynados em que se praticarao, e como sendo essencialmente sempre o mesmo, se veyo com o tempo a pôr em mais perseita fórma, segundo os preceitos da Armaria, sem que se faltasse à symbolica allusao do primeiro Fundador da Monarchia Portugueza, e do seu Escudo, como presentemente se observa.

Nao duvidamos, que ainda se poderao achar mais alguns Sellos disferentes, que nos nao alcançámos, principalmente em Archivos antigos, como são os dos Mosteiros de Santa Maria de Alcoba-

ça, Santa Cruz de Coimbra, os das Cathedraes de Braga, Evora, Coimbra, Lamego, e outros, em que se conservao monumentos desde o principio da Monarchia, os quaes Archivos desejámos muito ver; porém nao pudémos fazer essa inspecção, e Mas nao deixamos de conhecer o muito, que conseguimos, estampando mais de cem Sellos Reaes, todos differentes, e por elles levar seguidos Chronologicamente os Reynados de todos os nossos Reys sem intermissao alguma; de sorte, que de todos viemos a formar huma Chronologia fuccessiva dos Escudos Reaes, authorisada com as Escrituras originaes daquelle tempo, a que nos referimos pelos numeros, que apontamos, para facilmente se perceber o anno, a occasiao, e o Rey, ou pessoa Real, de quem sao os Sellos. He de advertir, que alguma vez se antepoem os numeros nas estampas, o que sez o Artisice para os accommodar melhor, o que nao altéra a serie, que seguimos, e facilmente se entendem, ainda sem advertencia, como tambem os que levao huma Estrellinha, que nao tem Sello, e por isso nao tem numero.

Esta soy a idéa, que nos obrigou a entrarmos neste estudo, em que o trabalho soy muito mayor, do que póde parecer; nelle consumimos largo tempo, indagando materias tao dispersas com o desejo de publicar huma parte tao essencial da Historia, de que nenhum dos nossos Authores se lembrou, e esta satisfação de utilisar a curiosidade dos

Tom.IV.

B

eru-

erudîtos nos servirá de premio de tao laboriosa sa-

diga.

Sendo este o motivo, nelle se dá a conhecer, que nao pertendemos, nem quizemos fazer Tratado da Armaria, nem menos da origem, que no Mundo tiverao os Sellos, nem quaes forao as primeiras Nações, que os praticarao, e como depois

se forao passando de humas para outras.

Porque só intentamos mostrar, que tendo principio a Monarchia Portugueza no duodecimo seculo; desde aquelle tempo se usarao os Sellos Reaes neste Reyno, e nao sabemos se se achao outros tao verdadeiros de tempos mais antigos nas Historias dos demais Reynos, como adiante se verá; o que verifica, que os nossos Monarchas confervarao a soberania com tanta independencia desde a origem, e estabelecimento do seu Imperio, que nenhum outro Rey os excedeo na Magestade, e no respeito.

Nesta conformidade, como cousa alhea do nosso assumpto, nos nas importa por agora fazer memoria dos Authores, que mais trabalharas nesta materia, e sómente fazemos menças dos Estrangeiros, que com seus estudos nos ajudaras a fazer mayor o numero dos Sellos, que produzimos, com os de alguns Infantes, e Infantas Portuguezas, que casaras sóra do nosso Reyno, a saber, o insigne Jurisconsulto Oliverio Uredio, natural de Bruges, no livro, que na dita Cidade imprimio no anno de

1642 com este titulo: Genealogia Comitum Flandriæ à Balduino Ferreo usque ad Philippum IV. Hispaniarum Regem variis Sigillorum figuris repræsentata; e no livro impresso tambem em Bruges no anno 1639: Sigilla Comitum Flandriæ, & Inscriptiones Diplomatum; e João Schilteseri no livro, que imprimio em Strasburg no anno de 1702 com o titulo: Scriptores rerum Germanicarum, & c. in unum volumen collecti unà cum re Diplomatica Friderici Imperatoris. Os quaes seras allegados na Collecção, que fazemos das provas de cada hum dos Sellos, que mostras a sua existencia, como adiante se verá pelos numeros, e Taboas seguintes.

Tom.IV.

TA-

of the Standard Standard Standard

# TABOA

### GENEALOGICA, E CHRONOLOGICA,

### EM QUE SE MOSTRA CONTINUADA

a successão dos Reys de Portugal nos Sellos, que adiante se vem estampados pelos numeros.



# A Justin min my m

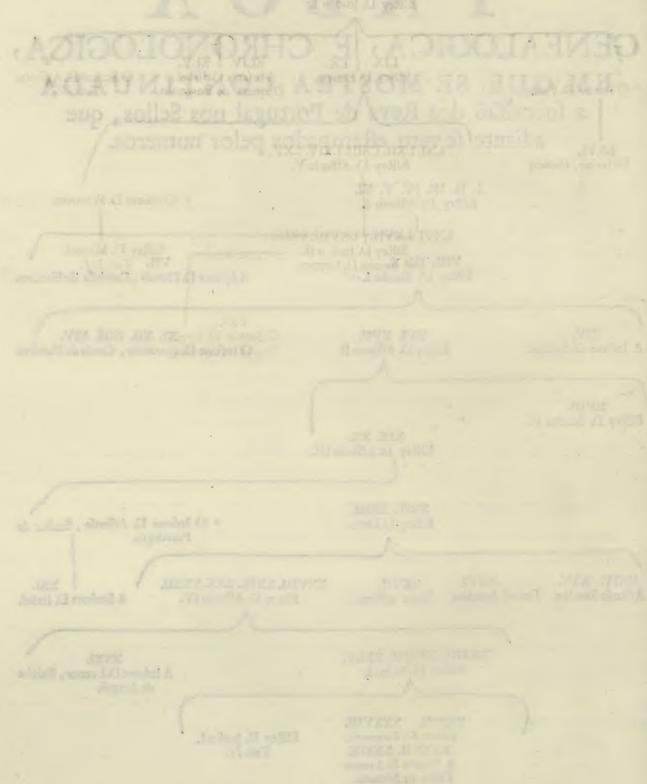

H ALT

### TAB. II.



ALL JA

A Profession and Prof

- Tribula in the second

THE PART WILLIAMOT WITH A PER

NINE STATE OF THE STATE OF THE

The same of

HAMIT

#### TAB. III.





VAMMAT 110-0

.V.T. TOTAL



WEEK.

39/2

W. mark

XCV. ElRey D. João IV.

C. CI. CII. ElRey D. Pedro II. XCVI. XCVII. XCVIII. XCIX. ElRey D. Affonso VI.

CIII. CIV. CV. CVI. CVII. CVIII. ElRey D. João V. CIX. CX. CXI.

CXV. CXV.
O Infante D. Francisco.

CXVI. CXVII. O Infante D. Antonio.

CXVIII. O Infante D. Manoel.

A Rainha D. Maria Anna de Austria.

CXII.

CXIV.

O Principe do Brasil D. Joseph.

O Infante D. Pedro.

CXIII. A Princeza do Brasil D. Marianna Victoria.

# CARITULO IL

- the transfer of the same of

TO SEPPLE OF STREET

The state of the s

The Artifician of the Many Appendix of the second s

31/12

# CAPITULO II.

Em que se verifica a existencia dos Sellos, tirados dos diplomas originaes dos nossos Reys.

## ELREY D. AFFONSO I.

I. STE Sello he de cera vermelha abetumada, como todos os daquelles tempos, e de seus successores, pendente de ..... e no reverso: Regis .....

Está em huma doação seita ao Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra do Couto de Quiayos, Lavaos, e Eymede, (que hoje chamão Redondos) os quaes sicao perto do mar à soz do Mondego, soy seita no mez de Junho da Era 1171, que he anno de Christo de 1133. Está no Cartorio do dito Mosteiro, donde se deu ao Doutor Manoel de Sousa Moreira, Academico do Numero da Academia Real, que mo remetteo, copiado na sórma, que vay estampado; porque todos os mais vi nos seus proprios lugares, e examiney com bastante cuidado.

II. Modo, com que se achao assinadas muitas

doações, escrituras, e merces.

Está na doação, que ElRey D. Assonso I. sez a Nuno Guterres de tres Casaes em Anadia, que depois a elle, ou a seus herdeiros comprou o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, foy feita na Era de 1218, que he anno de 1180. Está no Cartorio do dito Mosteiro.

Sinaes publicos dos Notarios, que se achao nas doações, além do Sello pendente. Numer. III. IV. V. VI.

Estes sinaes publicos erao de tinta preta, de diversas sórmas em cada huma dellas, e só tem uniformidade na Cruz, como se vê nos que vao estampados, e na letra Portugal, deviao de ser divisa dos Notarios. Estes estao em o Cartorio de Santa Cruz de Coimbra. Na Torre do Tombo se vem muitos.

## A INFANTE D. THERESA,

Condessa de Flandes, mulher de Filippe I. Conde de Flandes.

VII. Este Sello traz na mesma sórma, que sica debuxado, Oliverio Uredio, Jurisconsulto de Bruges, no livro, que intitulou: Genealogia Comitum Flandriæ à Balduino Ferreo usque ad Philippum Regem variis Sigillorum siguris repræsentata, &c. Impresso em Bruges de Flandes, anno de 1642, pag. 25, com esta letra: Sigillum Reginæ Mathildis, Comitissæ Flandrensis.

## ELREY D. SANCHO I.

VIII. Este Sello he de cera vermelha, pendente de seda cor de sogo, com esta letra: Sigillum Do-

mini Sancii Regis Portugalensis.

Está em huma doação a Santa Maria de Alcobaça do Paul de Ota, feita no mez de Março na Era de 1227, Anno de 1189, que está na Torre do Tombo na Casa da Coroa, gaveta 1. maço 1.

IX. Modo, com que se assinavas as doações, e escrituras antigas, a que em Hespanha chamas Rodados, os quaes servem para se ver, que os nosfos antigos praticaras tudo na mesma sórma, e uso de Hespanha, observando sempre huma grande soberania.

Está em a doação, que ElRey D. Sancho, e a Rainha D. Dulce sua mulher fizerao do Lugar de Ota ao Mosteiro de Alcobaça, seita em Março da Era de 1227, que he Anno de 1189. Está na Torre do Tombo na Casa da Coroa, gaveta 1. maço 1. Outro semelhante delRey D. Assonso II. se póde ver no livro primeiro das Provas da Historia Genealogica da Casa Real, pag.39.

X. Outra semelhante nao assina a Rainha D. Dulce, porque da data se tira, que era salecida.

Está em huma doação, que ElRey sez a Guterre Nunes de quatro Casaes na Anadia, com tudo quanto nelles tinha pertencente aos direitos Tom. IV.

D
Reaes,

Reaes, e isto por remissao dos seus peccados, e por hum bom cavallo, e armas, que lhe tinha dado. Foy feita em Abril da Era de 1247, que he Anno de 1209. Está no Cartorio do Mosteiro de Santa Cruz. No referido livro das Provas se póde ver outra semelhante delRey D. Sancho I. a pag. 17.

## O INFANTE D. FERNANDO,

Conde de Flandes, casado com Joanna Condessa de Flandes.

XI. Sigillum Ferdinandi Comitis Flandriæ.

XII. E no reverso: Et Comes Hainoiæ.

Serinissima Johannæ Comitissæ Flandriæ U XIII. Hainoiæ.

No reverso esta letra: Secretum meum mihi.

Estes Sellos tirey de Oliverio Uredio do seu livro, que intitulou: Sigulla Comitum Flandria, o Inscriptiones Diplomatum, &c. Impresso em Bruges no Anno de 1639, a pag. 28, e 29.

## A RAINHA D. SANCHA,

Filha delRey D. Sancho I.

XV. Este Sello he de cera vermelha, pendente de huma trança de seda carmesi, e nao se póde ler por estar quebrado.

Está

Está em huma doaçao seita ao Mosteiro de Cellas da terça parte da Villa de Aveiro, que a dita Rainha D. Sancha lhe deu: soy seita em Montemór o Velho na Era de 1261, que he o Anno de 1223, no mez de Agosto, e se guarda na Torre do Tombo na Casa da Coroa, gaveta 1. maço 4.

#### ELREY D. AFFONSO II.

XVI. Este Sello he de chumbo pendente de seda de sios brancos, e vermelhos, com esta letra: Sigillum Domini Alphonsi Regis Portugalensis.

Está em huma escritura seita à Rainha D. Urraca, em que ElRey manda, que das rendas, que ella tinha das suas terras de Torres Vedras, e Obidos, se paguem as dividas da dita Rainha, e se cantassem certos Anniversarios, e Missas, &c. Feita em Coimbra a 7 de Dezembro, Era de 1258, que he Anno de Christo de 1210. Guarda-se na Torre do Tombo na Casa da Coroa na gaveta 13, maço 11, e no seu Testamento original, que está na dita Casa na gaveta 16 dos Testamentos dos Reys.

XVII. Outra fórma semelhante à que atraz temos produzido se usava antigamente no assinar das

doações.

Está em huma doação do dito Rey seita a Gonçalo Gomes de cinco Casaes em Fermelãa, e outro em Ansede. Foy seita em Coimbra no mez de Junho da Era de 1255, que he o Anno de 1217.

Tom.IV.

Dii

Está

Está na Torre do Tombo na Casa da Coroa na gaveta 3, maço 8.

#### ELREY D. SANCHO II.

XVIII. Este Sello he de hum betume vermelho, muy rijo, o qual está pendente de huma trança encarnada, e branca, o qual se conserva na mesma fórma, que se vê na estampa, donde se nao lê mais,

que: Sigillum .... Sancii.

Acha-se em huma doação, que o dito Rey sez a Pedro Fernandes, Commendador do Soveral, e a D. Mendo Gonçalves, Prior do Hospital em Portugal, e a D. Vasco Fernandes, Commendador de Belver, e a todos os Freires da dita Ordem do Lugar do Crato, seita na Era de 1270, que he Anno de Christo de 1232. Está em hum pergaminho, em algumas partes consumido do tempo, que se nao póde ler seguido. Guarda-se no Archivo Real da Torre do Tombo na Casa da Coroa, gaveta 6 pertencente à Ordem de S. Joao de Malta.

## ELREY D. AFFONSO III.

XIX. Este Sello he de cera vermelha, pendente de hum cordao de seda vermelha, com esta letra: Sigillum Domini Alphonsi Regis Portugaliæ & Algarbii, o qual se conserva na fórma, que sica gravado.

Está em huma transacção feita na Cidade de

Lisboa de huma tenda à Magdalena: foy celebrada em Lisboa a 13 de Julho da Era de 1314, que he Anno de Christo de 1266. Está na Casa da Coroa na gaveta 3, maço.....

XX. Este Sello he de cera vermelha, pendente de seda da mesma cor, com esta letra: Sigillum Alfonsi Regis Portugalis: &: Comitis: Boloniæ.

Está em huma doação, que o dito Rey sez a D. Martim Fernandes, Mestre de Aviz, e ao seu Convento, e a todos seus successores do Padroado de todas as Igrejas, que elle havia, e de direito devia haver em a Villa de Estremoz, edificadas, e por edificar. Foy seita em Lisboa aos 28 de Mayo, Era de 1268, que he Anno de 1230. Está na dita Casa, gaveta 4, maço 2.

## A SENHORA D. ISABEL,

Filha do Infante D. Affonso, neta del Rey D. Affonso III. a qual casou com D. Joao, XVII.

Senhor de Biscaya.

XXI. Este Sello se conserva em huma Carta passada ao Mosteiro de S. Vicente de Fóra para nao pagar quarto de huma Quinta, da Era de 1362, que he Anno de 1324, tem de cera pendente o dito Sello de hum cordao encarnado, com as letras muito gastas, onde se nao lê mais, que: D. Isabel.

Está no Cartorio do Real Mosteiro de S. Vicente de Fóra, armario 24, n. 4, aonde o vi.

ELREY

#### ELREY D. DINIZ.

XXII. Este Sello he de chumbo pendente de seda verde, e cor de ouro, com esta letra: Sigilium Domini Dionisii Regis Portugaliæ & Algarbii, e se

conserva inteiro sem lesao alguma.

Está em hum contrato, que o dito Rey sez de troca por certos bens com o Mosteiro de S. Joao de Tarouca, pelo qual houve a terça parte da Villa de Aveiro com seu Termo, e com o Padroado da Igreja da dita Villa, e Casaes do herdamento, que o dito Mosteiro havia em o Termo da Cidade de Coimbra: seita no dito Mosteiro em o primeiro de Mayo da Era de 1344, que he Anno de 1306. Guarda-se no Archivo Real da Torre do Tombo na Casa da Coroa, gaveta 14, maço 1.

XXIII. Este Sello he de cera vermelha pendente de huma trança, ou galao, que mostra soy vermelho, com a letra: Sigillum Domini Dionisii Regis Portugalliæ & Algarbii, e tem sómente a salta, que se vê no esculpido, o mais está bem trata-

do.

Está em huma Carta de doação a ElRey do Castello, e Villa de Arronches com todas suas pertenças, pela qual o dito Senhor deu ao Infante D. Assonso, Senhor de Marvao, e Portalegre, a terra de Armamar com todos seus Termos, e direitos, e com o Padroado da Igreja: feita em Montemôr

## D. AFFONSO SANCHES,

dos, &c. Foy feita em Lisboa a 2 de Setembro da

Era de 1344, que he Anno de Christo de 1306.

Filho delRey D. Diniz, casado com D. Theresa Martins, que tambem appellidao de Menezes por ser desta familia.

XXIV. Este Sello he de cera vermelha pendente, sem reverso, e parece ser de D. Thereja Martins, cuja letra se nao pode perceber.

XXV. Este Sello he também de cera verme-Ilia, ou betume, pendente, sem reverso, com esta

letra: Sello de Alphonlo Sanches filho del Rey.

venda, que Affonso Sanches, Senhor de Albuquerque, e Tereja Martins fazem a ElRey D. Diniz da Fortaleza de Campo Mayor com todos os seus herdamentos, que chamao da Contenda, &c. e diz: Por quinze mil libras de moeda corrente em Portugal, que confessamos logo de vos recebemos, v.c. Feita na Serra da par de Atouguia nos Paços delRey a 18 de Outubro da Era de 1356, que he Anno de 1318. Testemunhas, que sora presentes D. Giraldo Bispo de Evora Estevas da Guarda Fr. Johanne Consessor del Rey Francisco Rodrigues Prior de Santa Maria de Alcaçova de Santarem Vasco Martins Ribeira Conego de Coimbra Egas Lourenço Conego do Porto Mestre Giraldo Fysico del Rey Mem Rodrigues e Estevas Rodrigues de Vasconcellos, Cavalleiros. E eu Domingue Annes Tabalias, &c. por mandado do sobre dito Senhor Rey, e de Assonso Sanches, e Thereja Martins sua mulher junto com as testemunhas, &c. Está na Torre do Tombo na Casa da Coroa, gaveta 12, maço 10.

## FERNAM SANCHES,

Filho del Rey D. Diniz.

XXVI. Este Sello he de cera escura, pendente, com esta letra, que toda se nao póde ler por estar quebrado naquella parte, e diz: Sigillum..... Fernandi Sanches.

Está em huma doação a El Rey D. Assonso de todas as cousas, que elle possuia, assim as havidas, como as por haver, com todos os direitos, e pertenças dellas, que as haja o dito Rey, &c. retendo para si o uso, e fruto dellas em sua vida, e que por morte delle seja o uso tornado à Coroa. Feita em S. Domingos de Coimbra, Sesta seira 3 dias de No-

vem-

# da Casa Real Portug. Liv. V. 25

vembro da Era de 1365, que he Anno do Senhor de 1327. Está na Torre do Tombo na Casa da Coroa, gaveta 14, maço 2.

## D. MARIA AFFONSO,

Filha delRey D. Diniz.

XXVII. Este Sello he de cera vermelha, bem conservado, pendente de hum cordao torcido de seda encarnada, com esta letra: Sigillum Marie Alphonsi filiæ D. Dienysij Regis Portugalliæ Algarbij.

Está em huma escritura de huma troca, que a Abbadessa de Santa Clara de Santarem D. Marinha Martins sez com D. Maria Assonso, silha del-Rey D. Diniz, pela qual a dita Abbadessa deu à dita D. Maria Assonso a terra de Mortagua com todo o seu senhorio, por cento estins da herdade, que a dita D. Maria Assonso havia no Campo de Trouxe, Termo de Santarem, que sorao de D. Pedro Annes Portel: seita em Santarem a 3 de Abril da Era de 1357, que he Anno de 1319. Está na Casa da Coroa, gaveta 1, maço 1.

#### ELREY D. AFFONSO IV.

XXVIII. Este Sello estava muy mal tratado, he de cera vermelha, pendente de hum cordao, cu-ja letra salta, mas he del Rey D. Assonso IV.

Consta de hum concerto de amisade, e con-Tom.IV. E cordia

cordia entre ElRey D. Affonso IV. e o Infante D. Pedro seu filho, e herdeiro, sobre a discordia, que entre elles havia pela morte de D. Ignes de Castro, pelo que o dito Infante perdoou a todos os que se acharao na dita morte, e derao conselho; e ElRey perdoou a todos aquelles, que destruirao, e forao no destruimento das heranças, que o dito Infante mandou destruir por morte da dita D. Ignes: e o modo, que o dito Infante havia de ter em usar da justiça na parte, que o dito Rey lhe concedeo com juramento. Neste mesmo pergaminho está outro Sello pendente, porém tao mal impresso, que se nao póde perceber, e tal vez seria o do Infante D. Pedro; e a fita de outro, de que já nao havia mais sinal, do que ser a dita fita de Sello pendente, que tambem entendo seria da Rainha D. Brites. Está na Torre do Tombo na Casa da Coroa, gaveta 13, maço II.

Este Sello he do mesmo Rey, e nao tao mal tratado como o outro, he de cera abetumada vermelha, pendente de huma fita amarella, com esta letra: Sigillum Domini Alphonsi .... liæ

& Algarbii, que soy o que se pode ler.

Consta de huma instituição de huma Capella, que ElRey D. Affonso IV. com a Rainha D. Brites sua mulher, fizerao em a Sé da Cidade de Lisboa na Capella mayor, em a qual elegerao fua sepultura, e se mandarao enterrar, e ordenarao, que em ella cantassem continuamente dez Capellaes, e se de Junho da Era de 1380, que he o Anno de 1342. Está no Archivo Real da Torre do Tombo na Ca-sa da Coroa, gaveta 1, maço 3.

XXX. Este Sello he de chumbo, está slammante, pendente de seda azul, e cor de ouro, e branca, e diz a letra: Sigillum Domini Alphonsi Regis

Portugalliæ & Algarbii.

Está em huma doação, que sez a Rainha D. Brites, sua mulher, da Villa de Cintra com todos seus Termos, Reguengos, e Padroados, e jurisdicção, pelas Villas, e Lugares de Gaya, Villa-Nova, e Alcoentre: seita em Lisboa a 26 de Mayo da Era de 1372, que he o Anno de 1334. Está na Torre do Tombo na Casa da Coroa, gaveta 13, maço...

## A INFANTE D. LEONOR,

Rainha de Aragao, filha delRey D. Affonso IV. a qual casou com ElRey D. Pedro IV. de Aragao.

MXXI. Este Sello he de cera vermelha, abetumada, pendente de hum cordao de linhas vermelhas, com esta letra: Sigillum Dominæ Leonoræ Re-

ginæ Aragoniæ.

Está em huma escritura, em que recebeo huma Coroa de ouro com quatro esmeraldas, tres rubis grandes, e seis sasiras, e outras muitas miudas, com aljosar grosso, e outro mais miudo, e huma cinta toda de sio de prata com esmaltes, e outras Tom.IV. E ii joyas:

. ,

joyas: seita em Lisboa nos Paços delRey a 25 de Julho da Era de 1385, que he Anno de 1347, e se guarda na Torre do Tombo na Casa da Coroa, gaveta 17, maço 3.

## DA CIDADE DE LISBOA,

Em tempo delRey D. Affonso IV.

XXXII. Este Sello he de cera escura, pendente de hum cordao, cuja letra se nao póde entender.

Está em huma troca da Camera da Cidade de Lisboa do Campo de Oeira com ElRey D. Assonfo IV. pelo qual lhe tira para sempre a jugada, que ElRey tinha do paó, que o dito Conselho havia no Alqueidaó, Termo da Cidade de Lisboa, que saó em cada anno trinta moyos de paó meado, &c. Feita a Carta na Cidade de Lisboa no Paço do Conselho a 9 de Novembro da Era de 1390, que he Anno de 1352, está na Torre do Tombo, gaveta 17.

### ELREY D. PEDRO I.

XXXIII. Este Sello he de chumbo, e está bem conservado, e pendente de sios de seda verde, e cor de canella, com esta letra: Sigillum Domini Petri Regis Portugaliæ & Algarbii.

D. Brites, sua mãy, de Viana de Alentejo, e Odiana: feita em Lisboa a 4 de Junho da Era de 1395,

que

## da Casa Real Portug. Liv. V.

que he Anno de Christo de 1357. Está em a Casa

da Coroa, gaveta 13, maço 5.

XXXIV. Este Sello está excellentemente conservado, sem embargo de ser de cera branca, pendente de huma trança verde, e branca, com a letra: Sigillum Domini Petri Regis Portugaliæ & Algarbii.

Está em huma Carta delRey D. Pedro, por onde toma na sua protecção o Mosteiro de Odivellas: foy feita em Lisboa a 21 de Mayo da Era de 1396, que he Anno de 1358. Está no Archivo do

dito Mosteiro.

XXXV. Este Sello he de D. Fernando de Vasconcellos, Arcebispo de Lisboa, bisneto de Assonso, Senhor de Cascaes, filho do Infante D. Joao, e neto del Rey D. Pedro I. Está na Bulla de Bonifacio IX. da dispensa dos votos do Mestre de Aviz, passada em Roma em S. Pedro ao quinto das Kalendas de Fevereiro no anno segundo do seu Pontificado. Conserva-se no Archivo da Sé de Lisboa, livro terceiro de Privilegios, e Bullas Apostolicas, tol. 13.

## ELREY D. FERNANDO.

XXXVI. Este Sello he de chumbo, pendente de sios de seda encarnada, e verde, com esta letra: Sigillum Domini Fernamdi Portugaliæ & Algarbii Regis, e se conserva tao perseito, como fica aberto.

Está em huma doação feita à Infante D. Bri-

tes das Villas, e Lugares de Villa Monte, e das Alcaçovas, Ferreira, Terena, Lousaa, Arganil, Pedrogao, Penacova, Santa Comba, Mortagua, e outras nomeadas, para ella, e todos seus successores, e de todos os direitos Reaes, rendas, e tributos, e Padroados das Igrejas dellas, &c. Feita em Lisboa a 24 de Março da Era de 1411, que he Anno de 1373. Está na Casa da Coroa, gaveta 3. maço 2.

XXXVII. Este Sello he de cera branca, pendente de huma trança azul, e branca, com esta letra: Sigitlum Domini Fernamdi Portugaliæ & Al-

garbii Regis.

Está em huma confirmação, que ElRey D. Fernando sez ao Mosteiro de Odivellas de todos os privilegios, e graças, que lhe tinhao seito seus antecessores: seita em Santarem a 15 de Março da Era de 1405, que he anno de 1367. Está no Archivo do dito Mosteiro.

# A RAINHA D. LEONOR TELLES DE MENEZES.

XXXVIII. Este Sello he de cera branca, pendente de huma trança cor de sogo, está muito despedaçado, e sómente tem: A Raynh: Donna: . . . .

Está em huma Carta, porque manda ao seu Almoxarise dos Reguengos de Friellas, reponha ao Mosteiro de Odivellas huma marinha de sal em San-

to Antonio do Tojal, que lhe fora doada por El-Rey D. Diniz: foy feita em . . . . . . a 9 de Outubro da Era de 1415, que he Anno de Christo de 1377. Está no Archivo do Mosteiro de Odivellas, aonde a vi.

XXXIX. Este Sello he de cera, pendente de hum cordao encarnado, muito mal tratado, com a letra: S. Dne Leonoris.... & Algarbii, o qual tem bem diversa fórma, do que parece devia ter.

Está em hum pergaminho de certos privilegios dos Caseiros do Mosteiro de S. Vicente de Fóra, Era de 1411, que he o Anno de 1373. Guarda-se no Cartorio do Real Mosteiro de S. Vicente de Fóra, armario 24, num.6.

## ELREY D. JOAÖ I.

XL. Este Sello he de cera parda, pendente de huma trança de lãa azul, e branca, com esta letra: Seello dos Contos de ElRey de . . . . gal. Cidade de Lixboa.

Está em huma Carta passada em nome del-Rey D. Joao o I. a D. Pedro de Menezes, Conde de Viana, Senhor de Villa-Real, Almirante dos Reynos de Portugal, e Algarve, e Alseres do Infante seu silho, Capitao, e Governador da Cidade de Ceuta, para que o Guarda mór da Torre do Tombo lhe dê o traslado da Carta, que ElRey D. Diniz mandou dar ao Almirante Micer Manoel Pessa.

Pessanha, e acaba: E asselado do Sello dos Contos da Cidade de Lisboa dada na dita Cidade a 8 do mes de Mayo. El Rey o mandou per o dito Fernam Lopes seu Vassalo Guardador das ditas escripturas. Gonçalo Anes a sez. Era do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo 1433. Está no Cartorio do Conde de Villa-Nova, maço 4 das merces antigas, num. 27, donde a tirey.

XLI. Este Sello he de chumbo, pendente de sios de seda verde, vermelha, azul, e branca, com esta letra: Sigillum Domini Joannis Regis Portuga-

liæ Algarbii.

Está em huma doação seita ao Condestavel D. Nuno Alvares Pereira dos bens de Alvaro Gonçalves, que passara a Castella em deserviço del Reysfeita em Alvites, Termo de Mirandella, a 11 de Outubro da Era de 1425, que he Anno de Christo de 1378, dous annos depois del Rey governar. Asfonso Coudo a sez. Guarda-se no Archivo da Casa de Bragança, maço das doações antigas.

XLII. Este Sello he de chumbo, disferente do outro, como fica debuxado, pendente de seda encarnada, e azul, com esta letra: Sigillum Dominis

Joannis Regis Portugaliæ Algarbii.

Está em huma escritura del Rey D. Joao o I. em que promette a sua nora a Infante D. Leonor de Aragao, mulher do Infante D. Duarte successor da Coroa, sete mil slorins para seu alimento. Foy seita em Coimbra a 4 de Novembro de 1428.

Con-

Conserva-se na Torre do Tombo na Casa da Coroa,

gaveta 17, maço 1.

XLIII. He este Sello em cera branca, pendente de huma trança, tecida de la branca, e azul, com esta letra: Sigillum Domini Joannis....Re-

gis Portugaliæ & ....

Está em huma Carta passada em nome del-Rey, em a qual está encorporada outra, em que pertenciao os açougues de Béja ao Conde de Arrayolos, e acaba nesta sórma: Em a Cidade de Lisboa aos 16 dias de Junho; ElRey o mandou por Diogo Affonso bacharel em leys, seu vassalo, do seu Desembargo, Juiz dos seus feitos. João de Lisboa a fez era do nacimento de nosso Senhor Jesu Christo de 1422. Está no Cartorio da Casa de Bragança no maço das doações antigas.

## A INFANTE D. ISABEL,

Duqueza de Borgonha, casada com Filippe o Bom, Duque de Borgonha.

XLIV. XLV. Estes Sellos traz Oliverio Uredio no livro: Genealogia dos Condes de Flandes, pagin. 125, onde tem esta letra: Serinissima Elizabetha Dei gratia Ducissa Lotharingia, Brabantia, Limburg, Consitissa Flandria, Arthesi, Borgundia Domina.

Tom.IV.

F

D.

## D. JAYME,

Eleito, e confirmado em Administrador do Arcebispado de Lisboa.

XLVI. O presente Sello existe estampado em cera vermelha, e se conserva pendente no docu-

mento seguinte.

Esta em huma sentença contra a Commendadeira de Santos a savor do Cabido, para que lhe pague soro de huma horta, que está junto a S. Lazaro, passada no anno de 1454. Conserva-se no Archivo da Sé de Lisboa no livro primeiro das sentenças.

## D. FERNANDO, I. DO NOME,

Duque de Bragança.

XLVII. Este Sello he de cera vermelha, nao pendente, e juntamente tem outro Sello de sua mulher, com esta letra: Sigillum D. Ferdinandi filii Domini Ducis Bargiensis.

XLVIII. Este Sello está junto com o outro, ambos nas costas da Carta, nao pendentes, cuja le-

tra nao faz sentido.

Estaő em huma Carta, que sez nao sendo ainda mais que Conde de Arrayolos, juntamente com a Condessa D. Joanna de Castro, sua mulher, em que ambos ordenao, que os Mouros, e Mou-

ras,

ras, que tinhao escravos, e que haviao recebido o Bautismo, os deixavao depois da sua morte em suas liberdades, e livres de todo o cativeiro: soy seita em Villa-Viçosa a 6 de Agosto de 1453. Está no Archivo da Serenissima Casa de Bragança no maço das doações antigas.

### D. THEOTONIO,

Arcebispo de Evora.

XLIX. Deste Sello usava nas Cartas, e o vi em algumas, e entre ellas em huma para o Duque de Bragança, escrita em Evora a 23 de Fevereiro de 1583, impresso em obrea, e lacre, mas tao mal tirado, que se nao lê mais, que: Theotonius. Está no Archivo da dita Casa.

## D. JOAÖ, I. DO NOME,

Duque de Bragança.

L. LI. LII. Destes differentes Sellos usava nas Cartas, que mandava escrever. Em o primeiro sas as letras iniciaes, que dizem: Joannes Dux VI. Em o segundo o diz por extenso, ainda que se nas percebe a ultima letra da conta, que saz num. VI. porém sem duvida he do dito Duque.

Tom.IV.

Fii

A

## A SENHORA D. CATHARINA,

Duqueza de Bragança.

LIII. Deste Sello usava, e o vi em huma Carta para ElRey D. Filippe II. escrita em 24 de Mayo de 1598, em que lhe dá os parabens do casamento do Archiduque Alberto com a Insante de Hespanha.

## D. DUARTE,

Que casou com a herdeira da Casa de Oropesa em Castella.

LIV. Este Sello vi em huma Carta (para o Duque seu irmao) de 18 de Fevereiro de 1585, escrita em Monsorte.

## D. ALEXANDRE,

Arcebispo de Evora.

LV. Este Sello está em huma Carta para o Duque seu irmao, escrita em 7 de Novembro de 1600.

## D. THEODOSIO I.

Duque de Bragança,

LVI. Este Sello he de Chancella, de que usava nas Cartas, e está em huma Carta do Duque para ElRey D. Joao III. escrita em Villa-Viçosa a 13 de

de Mayo de 1538, e tem esta letra: Theodosivs Dux. Está no Cartorio da dita Casa no maço das Cartas.

#### D. THEODOSIO II.

Duque de Bragança.

LVII. Este Sello está em huma Carta de parabens para o Principe das Asturias do casamento da Infante D. Isabel Clara, sua irmãa, com o Archiduque Alberto; soy escrita em Villa-Viçosa a 26 de Mayo de 1598, e tem a letra: Theodosivs II. Dux Bragantia. Está no Archivo da mesma Casa no maço das Cartas.

#### D. AFFONSO,

Marquez de Valença, Conde de Ourem.

LVIII. Este Sello he de cera vermelha, nao pendente, que está no reverso do pergaminho, tem a letra: Sigillum Dñi Afonsi..... V alentiæ.

Está em huma sentença definitiva, tirada do processo por Luiz Eannes de ..... Bacharel, Ouvidor das terras do Marquez de Valença, contra certos rendeiros: seita em Lisboa a 28 de Janeiro de 1458. Está no Archivo da Casa de Bragança, aonde a vi.

#### ELREY D. DUARTE.

LIX. He este Sello de chumbo, pendente de seda verde, e branca, solta, sem ser cordao, com esta letra: Sigillum Domini Eduardi Dæi gratiæ Regis Portugaliæ & Algarbii Domini Ceptæ.

Está em huma Carta, em que ElRey declara, que esta sóra da Ley mental as doações da Casa de Bragança. Foy passada por ElRey D. Duarte, e acaba nesta fórma: Feita em Santarem aos 8 dias do mes de Abril. ElRey o mandou; Alvaro Annes o fes anno do nacimento de Nosso Senhor Jesu Christo de 1434. Foy tirada do Archivo da Serenissima Casa de Bragança, onde se conservava no maço das doações antigas.

LX. He este Sello em cera branca, pendente de huma trança tecida de la branca, e azul, com esta letra: Sigillum..... Domini Eduardi Dæi Gratiæ Regis Portugaliæ & Algarbii Ceptæque Do-

mini.

Está em huma Carta assinada por ElRey D. Duarte para que as pessoas, que tiverem rendas neste Reyno, e viverem em Castella, se passem a viver a elle; e nao o fazendo, nao possao levar as taes rendas para Castella, e nao se lhe pagaráo, e acaba: Dada em Obidos a 13 de Setembro. Ruy Galvao a fez era de 1434 annos. ElRey. Está no dito Archivo.

ELREY

LXI. Este Sello he de cera de Chancella, nao pendente, com a letra: Sigillum Serenssimi Alphonsi Dei gratiæ Regis Castelæ, Legionis, Portugaliæ, v.c.

Está em huma doação, que principia: D. Affonso peta graça de Deos Rey de Castella, de Leao, de Portugal, e de Tolledo, e de Galiza, de Sevilha, de Cordova, e de Murcia, e de Jaem, e dos Algarves, da quem, e dalem mar em Africa, e de Aljazira, e de Gibaltar, de Biscaya, e de Molina, a quantos esta Carta virem, v.c. Nella faz doação a D. Henrique de Menezes, Conde de Loulé, e Capitão das suas Villas de Arzila, e de Alcacer, de toda a terra de Damjar com todos os seus Vassallos, e moradores em ella, que era Termo da sua Villa de Alcacere do Reyno do Algarve de Africa, &c. Passada em a sua Cidade de Camora a 26 de Outubro do anno de 1475. Está no Archivo Real da Torre do Tombo na Casa da Coroa, gaveta 3, maço 10.

LXII. He este Sello em cera branca, pendente de huma trança, tecida de lãa branca, e azul, com esta letra: Sigillum.... Domini Alphonsi Dei gratia Regis Portugaliæ & Algarbii V. Ceptæ que

Domini Africa.

Está em huma Carta passada em nome del-Rey, com a copia tirada dos livros do Registo, da Carta, em que sez merce ao Duque de Bragança D. Astonso, de que assim que este falecesse, o filho, que lhe lhe succedesse, se chamasse Duque, e Conde, &c. a qual acaba: Dada em Lisboa a 10 de Julho. ElRey o mandou pelo Doutor Ruy Gomes de Alvarenga seu Vassallo, e do seu Desembargo das petições, Vice-Chanceller. Anno de 1449. Conserva-se no Archivo da Casa de Bragança no maço das doações.

LXIII. Este Sello he de cera abetumada, escura, pendente de huma trança branca, e azul, e a

letra nao se percebe.

Está em hum traslado tirado em publica sórma da Torre do Tombo, em que por mandado del-Rey D. Assonso V. se lhe dá a copia de hum Alvará delRey D. Pedro, em que manda restituas ao Mosteiro de Odivellas hum homisiado, que se tirara do seu Couto, guardandolhe os privilegios concedidos ao Mosteiro de Alcobaça. Dado em Lisboa a 13 de Abril de 1457. Está no Archivo de Odivellas.

LXIV. Este Sello he de Chancella.

Está em huma Carta del Rey D. Assonso V. para o Senado da Camera de Lisboa, em que ordena se proceda, e castiguem os culpados no roubo, que em Lisboa se fizera aos Judeos. Foy seita em Cintra a 6 de Outubro de 1450 por Diogo de Figueiredo. Está no Archivo do dito Senado no livro 2. dos Reys D. Duarte, e Assonso V. fol. 33, aonde a vi.

LXV. He este Sello de chumbo, pendente de seda encarnada, e azul, solta, sem ser cordao, com esta letra: Sigillum Domini Alphonsi Dei gratia Re-

gis Portugaliæ Algarbii Ceptæque Domini.

Ve-se

Ve-se em huma Carta seita em Santarem a 2 de Março de 1449 para o Conde de Arrayolos, Governador de Ceuta, poder dar certas casas na dita Cidade. Conserva-se no Archivo Brigantino.

## ELREY D. JOAO II.

Este Sello he de chumbo, pendente de seda vermelha, azul, e branca, com esta letra: Sigillum Serenisimi Joannis II. Regis Portugaliæ & Algarbiorum citra & ultra mare in Africa Guineæ Dominus.

Está em huma doação ao Duque de Béja o Senhor D. Manoel da Villa de Santiago: feita em Béja a 30 de Mayo de 1489. Conserva-se na Torre do Tombo na Casa da Coroa, gaveta 17, maço 9.

LXVII. Este Sello he de cera vermelha, pendente de huma trança de la azul, e amarella, com esta letra: Sigillum ..... Dei gratia Regis Portugaliæ & Algarb..... Está tao mal tratado, que se nao póde ler mais, que o que fica es-

crito, mas he sem duvida do dito Rey.

Está em huma sentença dada contra D. Pe-. dro de Attaide, Fidalgo da sua Casa, culpado com o Duque de Viseu, por conspirar contra a sua pessoa Real, e do Principe seu filho, de o matarem, pelo que visto, &c. Foy sentenciado a morte natural, e que sosse degollado, e esquartejado, e confiscados todos os seus bens para a Coroa, &c. Da-

Tom.IV.

da em a Villa de Setuval. ElRey o mandou pelo Doutor Joao de Elvas do seu Conselho, e Corregedor da sua Corte. Anno de 1484. Está na Casa da Coroa, gaveta 2, maço 1.

## A RAINHA D. LEONOR,

Mulher delRey D. Joao II.

LXVIII. Este Sello he impresso em obrea.

Está em huma Carta para o Senado da Camera de Lisboa, em que recomenda a Fr. Fernando, que esteve em Santo Antaó, para que o Senado o prouva na Capella de Santo Antonio: foy feita em Santarem a 7 de Fevereiro de 1487. Conserva-se no livro primeiro dos Provimentos, e Officios do Senado da Camera de Lisboa, fol. 47.

## O PRINCIPE D. JOAÖ,

Depois Rey II. do nome.

LXIX. Este Sello he de cera em Chancella.

Está em huma Carta, em que o Principe, como perpetuo Administrador do Mestrado de Santiago, escreve ao Cardeal Arcebispo D. Jorge da Costa, em que lhe roga nas obrigue ao Prior de Santiago, nem mais Beneficiados das Igrejas da dita Ordem, irem ao Synodo, que convocara, por quanto sas exemptos do Arcebispo: feita em.... a 5 de Julho do anno de 1462. Está no Archivo da

## da Casa Real Portug. Liv. V. 43

Sé de Lisboa no livro quarto dos Privilegios, e Alvarás, fol.18, armario dos Privilegios, e Cartas dos Reys.

## D. JORGE,

Duque de Coimbra, e Mestre de Santiago, e Aviz.

LXX. Este Sello he de cera vermelha, pendente de huma trança da mesma cór, e a letra nao

se póde ler, porque está muito mal tratado.

Está em hum emprazamento, que saz de huma vinha, que he do Mosteiro das Commendadeiras de Santos, a qual existe no Paço do Lumiar, onde chamao o Outeiro, pagando o quarto. Foy seito em Lisboa a 18 de Outubro do anno de 1503. Guarda-se no Archivo do Mosteiro de Odivellas, onde o vi.

## ELREY D. MANOEL.

LXXI. Este Sello he de cera vermelha, e tem esta letra: Sigillum Serenissimi Emmanuelis Primi Regis Portugaliæ & Algarbiorum citra & ultra ma-

re in Africa, & Chinæ Domini.

Está em huma Carta, que o dito Rey mandou passar a D. Jayme, Duque de Bragança, e Guimarães, &c. e a D. Diniz seu irmao, seus muito amados, e prezados sobrinhos, filhos da Duqueza sua muito amada, e prezada irmãa, da restituição Tom.IV.

de fama, declarando, que nunca a perderao, e acaba: E por firmeza de todo lhe mandamos dar esta nossa Carta, por nos assinada, e asselada de nosso Sello da Puridade, a qual em todo, e por todo queremos, e mandamos, que se cumpra, e guarde, como nella he contheudo. Duda em a nossa Cidade de Lisboa a 12 dias de Abril. Antonio Carneiro a fez anno de Nosso Senhor Jesu Christo de 1500. Está no Archivo da dita Casa no maço das doações.

LXXII. Este Sello he de cera vermelha, pendente de huma trança de la azul, branca, e encarnada, com esta letra: Sigillum Serenissimi Emmanuelis I. Regis Portugaliæ & Algarbiorum, citra &

ultra mare in Africa & China Domini.

Está em huma Carta para que se dê a Jeronymo de Eça certa quantia, por huma, que largava, e que tinha em Tentugal, que se deu a D. Alvaro; foy feita em Evora a 28 de . . . . do anno de 1507. Está no Archivo da dita Casa no maço das Cartas.

LXXIII. Este Sello he de cera vermelha, pendente de huma sita de la amarella, com esta letra: Segillus Serenissimi Emanuel.....ar...citra

o ultra mare in Africa Guin .....

He de saber, que este Sello está posto em huma sentença passada em nome del Rey D. Joao III. hum anno depois da morte del Rey D. Manoel seu pay, de quem he o Sello: a qual sentença soy dada a favor do dito Rey contra Joao de Mello, Capitao da Ilha de S. Thomé, porque soy julgada ao dito

dito Senhor a dita Capitanîa em Lisboa a 19 de Dezembro de 1522. A causa porque puzerao este Sello del Rey D. Manoel neste pergaminho de sentença del Rey D. Joao seu silho, a nao ser descuido, e inadvertencia, nao posso entender outra cousa. Está na Casa da Coroa, gaveta 13, maço 3.

LXXIV. He este Sello de chumbo, e tem a seguinte inscripças: Sigillum Serenissimi Emmanue-lis Regis Portugaliæ, & Algarbiorum, citra, & ul-

tra mare in Africa, & Dominus Guineæ.

LXXV. He este Sello de chumbo, pendente de seda encarnada, e branca, com esta letra: Sigillum Serenissimi Emmanuelis Regis Portugaliæ & Algarbiorum citra, & ultra mare in Africa, Dominus Guinææ ac Conquistatæ, Navigationis, & Commercii Æthiopiæ, Arabiæ, Persiæ, & c.

Está em huma Carta passada a D. Jayme, Duque de Bragança, e de Guimarães, que contém huma consirmação, e doação das Villas de Monsaraz, Sousel, e Alter do Chao, em o Alentejo. Dada em Lisboa a 28 de . . . . . . de 1514. Está no

Archivo da dita Casa no maço das doações.

Tambem o achey em huma Carta, em que o mesmo Rey sez doação à Infante D. Isabel, sua silha, da Cidade de Viseu, e da Villa de Torres Vedras com suas terras, limites, e termos, com sua jurisdicção, alta, e baixa, Civel, e Crime, mero, e mixto Imperio, salvando sómente para elle a correição, e alçada, com todas as rendas, &c. Dada

em Lisboa a 20 de Mayo do anno de 1517. Está na Casa da Coroa na gaveta 2, maço 2.

LXXVI. Este Sello he estampado em obrea.

Existe em huma Carta do dito Rey D. Manoel para o Senado da Camera de Lisboa, que principia: Vereadores nós ElRey vos enviamos muito saudar, v.c. em que lhe recomenda dê licença a Luiz Gomes seu criado, que tinha ajustado o officio de Corretor com Assonso Quaresma, que tinha o dito officio, e passava à India, &c. seita em Almeirim a 25 de Fevereiro de 1516. Está no Cartorio do Senado de Lisboa no livro primeiro dos Provimentos, e Officios, sol. 47.

## A RAINHA D. LEONOR,

Terceira mulher del Rey D. Manoel.

LXXVII. Este Sello traz Oliverio Uredio na Genealogia dos Condes de Flandes, pag. 134, com esta letra: Regina Portugaliæ.

#### D. DUARTE,

Duque de Guimarties, filho do Infante D. Duarte.

LXXVIII. Este Sello he de cera vermelha, nao pendente, com esta letra: Eduardus Eduardi & Isabellæ Infantium Filius. Está muy mal tratado, e perdido.

Ve-se em huma Carta do Officio de seu Escrivao

# da Casa Real Portug. Liv. V. 47

crivao da Fazenda a Joanne Mendes de Castellobranco, seu collaço, e Fidalgo da sua Casa, silho de Heitor Mendes Valente, que sora Escrivao da sua Fazenda: seita em Lisboa por André Vidal a 31 de Julho de 1574. Está no Archivo da Casa de Brasgança no maço das doações antigas.

## A SENHORA D. MARIA,

Princeza de Parma.

LXXIX. Conserva-se este Sello em diversas Cartas, que esta no Archivo da Serenissima Casa de Bragança.

## ELREY D. JOAO III.

LXXX. Este Sello he de cera vermelha, pendente de huma trança de la branca, e azul, com esta letra: Sigillum Serenissimi Joannis 3. Regis Portugaliæ & Algarbiorum citra, & ultra mare in Afri-

ca, ac Guineæ Domini.

Está em huma Carta passada em nome del-Rey ao Duque de Bragança para ter aposentadoria, e os seus successores na Cidade de Lisboa em virtude dos seus privilegios, &c. e acaba: Dada na minha Cidade de Lisboa a 2 dias do mes de Outubro. ElRey o mandou por Lourenço de Sousa seu Aposentador môr, e superior das aposentadorias do Regno. Assonso Fernandes a sez anno do nacimento de Nosso Senhor Senhor Jesu Christo de 1540. = Lourenço de Sousa.

Está no Archivo da Casa de Bragança.

LXXXI. Este Sello he de Chancella, e se conserva em huma Carta, que tem este sobrescrito: Ao
Emperador da Asia, Egypto, Arabia, Syria, Senhor
de Palestina, e de Constantin-poly, a qual soy seita
em Evora a 29 de Novembro de 1545, e nella diz,
que por Duarte Catanho recebera huma Carta sua
sobre a paz, &c. Está na Casa da Coroa, gaveta
18, maço 5.

LXXXII. Este Sello he de chumbo, pendente de cordoens de seda verde, e branca, com esta letra: Sigillum Excelsi Joannis 3. Regis Portugaliæ & Algarbiorum citra & ultra in Africa ac Guinea Domini.

Está em huma Carta delRey D. João III. pela qual sez doação ao Insante D. Duarte seu irmao, das terras de Aguiar, e Pena, com os seus Padroados, Igrejas, &c. e acaba: Bertholameu Fernandes a sez em Lisboa a 26 de Mayo do anno do nacimento de nosso Senhor Jesu Christo de 1539. 

ElRey. Conserva-se no Archivo da Casa de Bragança no maço das doações.

LXXXIII. Conserva-se, e existe o presente

Sello em diversas Cartas, que vi deste Rey.

LXXXIV. Este Sello he bem disferente dos demais; porém nao tem duvida, porque o vi em huma Carta del Rey para o Duque de Bragança D. Theodosio I. escrita em Lisboa a 20 de Mayo de 1538, assinada pelo dito Rey.

A RAI.

### A RAINHA D. CATHARINA,

Mulher delRey D. Joao III.

LXXXV. Conserva-se este Sello impresso em obrea vermelha de Chancella.

Está em huma Carta, que a dita Rainha escreveo à Senhora D. Catharina de pezames da morte de sua irmãa, a qual soy escrita em Xabregas a 28 de Outubro, sem assinar o anno, e he toda da mao da Rainha. Guarda-se no Cartorio da Serenissima Casa de Bragança.

LXXXVI. Está em outra Carta, que existe no

dito Archivo.

## ELREY D. SEBASTIAÖ.

LXXXVII. Este Sello he de cera vermelha, pendente de huma sitinha estreita, tecida de la branca, e encarnada, com esta letra: Serenissimi Sebastiani I. Regis Portugaliæ, & Algarbiorum, citra & ultra mare in Africa, ac Guineæ Domini.

Está em huma Carta de doação ao Senhor D. Duarte, silho do Infante D. Duarte, para que os officiaes, que elle prover, tirem o Regimento da sua Chancellaria: Dada em Lisboa a 16 dias do mes de Setembro. Pantaleão Rabello a sez anno de Nosso Senhor Jesu Christo de 1555. 

Raynha. 

Tom. IV. 

Está

Está no Archivo da Casa de Bragança no maço das

doações.

LXXXVIII. Este Sello he de Chancella, sem ser pendente, com esta letra ao redor: Serenissimi Sebastiani Sigillum I. Regis de Portugalie, Algarbii citra ultra in Africa Dominus Guineæ, Conquistæ Navigationis, Commercii Ethyopiæ Arabiæ Persiæ e Indi..

Está em huma Carta patente delRey D. Sebastiao para D. Constantino de Bragança, Vice-Rey da India, poder tirar as Fortalezas a quem as tivesse, e pudellas entregar a outrem, sem embargo da homenagem; a qual Carta soy seita em Lisboa a 3 de Março do anno de 1558: tenho-a em meu poder.

LXXXIX. Este Sello he de chumbo, pendente de cordoens de seda branca, e verde, com esta letra: Serenssimus Sebastianus I. Rex Portugaliæ, & Algarbiorum, citra & ultra mare in Africa, ac

Guineæ Dominus.

Conserva-se em huma Carta patente do posto de Vice-Rey da India a D. Constantino, silho do Duque de Bragança D. Jayme, a qual soy feita em Lisboa a 3 de Março de 1558. Existe no Archivo da Casa de Bragança.

## O CARDEAL INFANTE D. HENRIQUE,

Arcebispo de Lisboa, e depois Rey desta Monarchia.

XC. Este Sello he de cera vermelha de Chan-

cella, com papel por cima.

Está nos Capitulos da Visita, que mandou sazer na Quaresma do anno de 1568 ao Cabido da sua Sé por D. Jorge de Almeida. Della consta ser o Deao Affonso Furtado de Mendoça; D. Manoel de Almada, Bispo de Angra, Chantre; Francisco de Andrade, Arcediago de Lisboa; Sebastiao da Costa, Thesoureiro môr; D. Pedro, Bispo de Bona, Arcediago de Santarem; Pedro Fernandes, Mestre Escola ausente; D. Joao Assonso, Arcediago da terceira Cadeira, e Coadjutor por elle Francisco do Valle; Jeronymo Cernige, Arcipreste, e Coadjutor por elle Joao Cernige. Antao Vaz da Mota, Fernaő de Seixas, Francisco Fernandes, D. Diogo de Gouvea, e seu Coadjutor Simao de Gouvea, Joao da Costa, Paulo Nunes, Jorge Gonçalves Ribeiro, Diogo Madeira, Mattheus de Fonte, o Doutor Francisco de Monçao, Pedro Rodrigues de Barros, Gaspar de Faria, Jeronymo Teixeira, Diogo de Teve, Conegos. Diogo de Paiva, Gonçalo Rodrigues ausente, Cosme Fernandes, Fernando Serra, Coadjutor por elle Antonio Vaz, meyos Conegos. Ignacio da Costa, o Doutor Christovao Tom.IV. Hii

de Mattos, Manoel Fernandes, Antonio Carvalho, Francisco Ferreira, Antonio Barba, Diogo Calado, Antonio de Loureiro, Luiz da Fonseca, Simaő de Oliveira, Quartanarios, &c. Os quaes Capitulos mandou notificar a todos os referidos por Luiz Salgado, seu Escrivaő da Camera, por huma Carta passada a 28 de Mayo de 1568. Está no livro terceiro das Visitações, sol. 35 do Archivo da Sé de Lisboa.

XCI. Este Sello he impresso em lacre, e está no seu Testamento, que existe na Torre do Tombo na gaveta 16 dos Testamentos dos Reys.

### OS GOVERNADORES DO REYNO,

Por morte delRey D. Henrique.

XCII. Este Sello he de cera vermelha de Chan-

cella, com papel por cima.

Cabido da Sé de Lisboa, em que se lhe saz presente, como elles sicarao por Governadores, e desensores do Reyno, como já saberiao, para os governar, e desender, consorme huma Carta de poder, e Regimento, que com outros papeis importantes se meterao em certos cosres, dos quaes se poz hum no Cartorio da Sé, e outro no Senado da Camera da Cidade, e outro no Mosteiro de Santo Eloy, os quaes havendo de ser vistos na Capella môr da dita Sé, o que impedia a peste, que havia em Lisboa:

e tra-

e tratando-se com o Conselho de Estado, e Desembargadores do Paço, e com o parecer de todos, como se havia de remediar este caso, soy assentado, que sossem levados à Corte para se abrirem. A qual Carta soy escrita em Almeirim a 12 de Fevereiro de 1580. Está no livro quarto dos Privilegios, Alvarás, e Cartas dos Reys, sol. 246, no armario dos Privilegios dos Reys do Archivo da Sé de Lisboa, donde a tirey.

# O SENHOR D. ANTONIO,

Prior do Crato.

XCIII. Este Sello se conserva estampado em lacre.

Existe em huma sentença original, que vi, dada em a Villa de Almada a 4 de Novembro de 1565 nos Paços do dito Senhor D. Antonio na Assemblea, em que sorao sentenceadas as inquirições de Christovao de Tavora para ser recebido na Religiao de S. Joao de Malta. Erao as pessoas da Assemblea, além do Prior do Crato, Fr. Joao da Cunha, Commendador de Vera Cruz, Fr. Jeronymo de Carvalho, Commendador da Aldea Velha, e da Trindade de Pinhel, e Fr. Domingos Alvares, Capellao Conventual, os quaes juntos virao as provas secretas, e judicialmente as approvarao.

## O SENHOR D. ANTONIO,

Depois de se intitular Rey desta Monarchia.

Está em huma procuração de pleno poder, que deu a Scipião de Figueiredo de Vasconcellos, do seu Conselho de Estado, para que em seu nome pudesse tratar, e contratar com todos os Principes, Senhores, e pessoas de qualquer qualidade, que sejão, que residissem no Reyno de França, sobre as Armadas, que lhe mandava fazer para alcançar a restituição dos seus Reynos, e Senhorios, e para isso tomar dinheiro, e obrigar a sua fazenda, &c. A qual procuração soy seita em Pariz a 27 de Mayo de 1585. Existe no livro primeiro da sua Secretaria, sol. 1, que se conserva na Livraria do Conde de Redondo.

# ELREY D. JOAÖ IV.

XCV. Este Sello se conserva gravado em obrea de Chancella, de que se usava nas Cartas assinadas da sua Real mao, como vi, entre outras, em huma escrita em Lisboa a 8 de Novembro de 1642 a Pedro de Araujo de Sousa, Commendador de Ansemil da Ordem de S. Joao, e Capitao môr de Miranda, com esta letra: Joannes IIII. Dei gratia Portugalia & Algarbiorum Rex.

ELREY

## ELREY D. AFFONSO VI.

XCVI. Este Sello se conserva na Secretaria de Estado, e tem na circunserencia a inscripção seguinte: Alphonsus VI. D. G. Portugaliæ, & Algarbiorum Rex.

XCVII. Do mesmo modo, que o antecedente, existe este Sello na Secretaria de Estado, tendo em redondo o letreiro, que se segue: Alphonsus VI.

D. G. Portugaliæ, & Algarbiorum Rex.

XCVIII. Na mesma Secretaria se guarda este Sello, tendo na mesma parte, que os referidos, a sobredita inscripção, que he: Alphonsus VI. D. G.

Portugaliæ, & Algarbiorum Rex.

XCIX. Tambem este Sello existe na mesma Secretaria de Estado, vendo-se gravado na circunferencia delle este letreiro: Alphonsus VI. D. G. Portugaliæ, & Algarbiorum Rex.

### ELREY D. PEDRO II.

C. Na Secretaria de Estado se conserva este Sello, que tem esculpido à roda das Armas o letreiro seguinte: Petrus D. G. Portugaliæ, & Algarbiorum Princeps, & Regens.

CI. Tambem existe na mesma Secretaria o presente Sello, tendo no mesmo lugar, que o antecedente, a inscripção, que se segue: Petrus II. D. G.

G. Rex Portugaliæ, & Algarbiorum, citra, & ultra mare in Africa, D. Guineæ, Conquistæ, Navigationis, & Comertii Ethiopiæ, Arabiæ, Persiæ, In-

diæ, oc.

CII. Na mesma Secretaria de Estado se guarda este Sello, em cuja circunserencia se gravou o letreiro seguinte: Petrus D. G. Princeps, Sucessor, Gubernator, & Regens Portugal. & Algarbiorum, citra, & ultra mare in Africa, Dominus Guineæ, & Conquistæ, Navigationis, & Comertii Ethiopiæ, Arabiæ, Persiæ, Indiæ, &c.

# ELREY D. JOAÖ V. N. S.

CIII. O presente Sello se conserva na Secretaria de Estado, e tem na circunserencia a inscripção, que se segue: Joannes V. D. G. Rex Portugaliæ, & Algarbiorum, citra, & ultra mare in Africa, Dominus Guineæ, & Conquisitionis, Navigationis, & Comertii Ethiopiæ, Arabiæ, Persiæ, Indiag. & C.

CIV. Na mesma Secretaria existe este Sello, e à roda delle o letreiro seguinte: Joannes V. D.

G. Portugaliæ, & Algarbiorum Rex.

CV. O presente Sello existe actualmente na mesma Secretaria de Estado, vendo-se aberta na circunferencia delle a epigrase seguinte: Joannes V. D. Gratia Rex Portugaliæ, & Algarbiorum, citra, & ultra mare in Africa, Dominus Guineæ, Conquisitio.

sitionis, Navigationis, & Comertii Ethiopiæ, Ara-

biæ, Persiæ, Indiæque, oc.

CVI. Tambem este Sello existe no mesmo lugar, que os antecedentes, tendo esta inscripção: Joannes V. D. Gratia Rex Portugalia, & Algarbiorum, citra, & ultra mare in Africa, Dominus Guinea, Conquisitionis, Navigationis, Comertii Ethiopia, Arabia, Persia, Indiaque, & c.

CVII. Este Sello he aberto em chumbo, e serve na Chancellaria para se gravar nos Padroens Reaes, e tem este letreiro: Joannes V. D.G. Rex

Portugaliæ.

CVIII. He tao magnifica, e magestosa a sigura, e sórma deste Sello, que he antonomasticamente chamado o Sello grande, e tem na circunserencia a inscripção seguinte: Joannes V. Dei Gratia Rex Portugaliæ, & Algarbiorum citra, & ultra
mare in Africa, Dominus Guineæ, Conquisitionis,
Navigationis, Comertii Ethiopiæ, Arabiæ, Persiæ,
Indiæque, &c. Existe actualmente na Secretaria
de Estado.

### A RAINHA D. MARIA ANNA DE AUSTRIA N. S.

CIX. O presente Sello tem na circunserencia o letreiro seguinte: Maria Anna Dei Gratia Regina Portugaliæ, & Algarbiorum citra, & ultra mare in Africa, Domina Guineæ, Conquisitionis, Natom.IV.

vigationis, Comertii, Ethiopiæ, Arabiæ, Persiæ, Indiæque, &c.

CX. He o presente Sello semelhante ao antecedente, e se gravou nelle a mesma inscripçao.

CXI. Este Sello he o que serve na sua Chancellaria.

#### O PRINCIPE N. S.

CXII. Existe actualmente este Sello na Secretaria de Estado.

### A PRINCEZA N. S.

CXIII. Na mesma Secretaria de Estado se consterva o presente Sello.

## O INFANTE D. PEDRO.

CXIV. O presente Sello he deste Serenissimo Infante.

## O INFANTE D. FRANCISCO.

CXV. Este Sello he da sua Chancellaria, onde se conserva, e tem esta letra: Franciscus Infans Portugaliæ.

CXV. Outro Sello, que existe na sua Secre-

taria.

O IN-

## O INFANTE D. ANTONIO.

CXVI. Este Sello serve na sua Chancellaria, onde existe, e tem esta letra: Antonius Infans Portugaliæ.

CXVII. Outro Sello, que se conserva na sua

Secretaria.

# CXVIII. O INFANTE D. MANOEL.

Este Sello existe na sua Secretaria.

Advirta-se, que algumas vezes se antepoem os numeros, que accusar os Sellos, o que o artifice, que os esculpio nas laminas, sez para os collocar com melhor commodidade; e como os ditos Sellos sas manifestados pelos numeros, facilmente os acharár por estes as pessoas, que tiverem curiosidade de os buscar.

A Congress to a series Spine of the Company of the comment of the this rate of the same of the s the part of the first of the conference of the second









IX. Rex Donny Sanch ? Res Don. Alfonitio anjoyano sanosa Infary Donus Perandus Regina coña Urma hur huo hogus - Regula Sona Rangha Regina dona sancia X. Rex domino eginadña faria fancial seginadña fancial seginadña fancial seginada fanc Reduction of the second frages of the second frages













P















S.

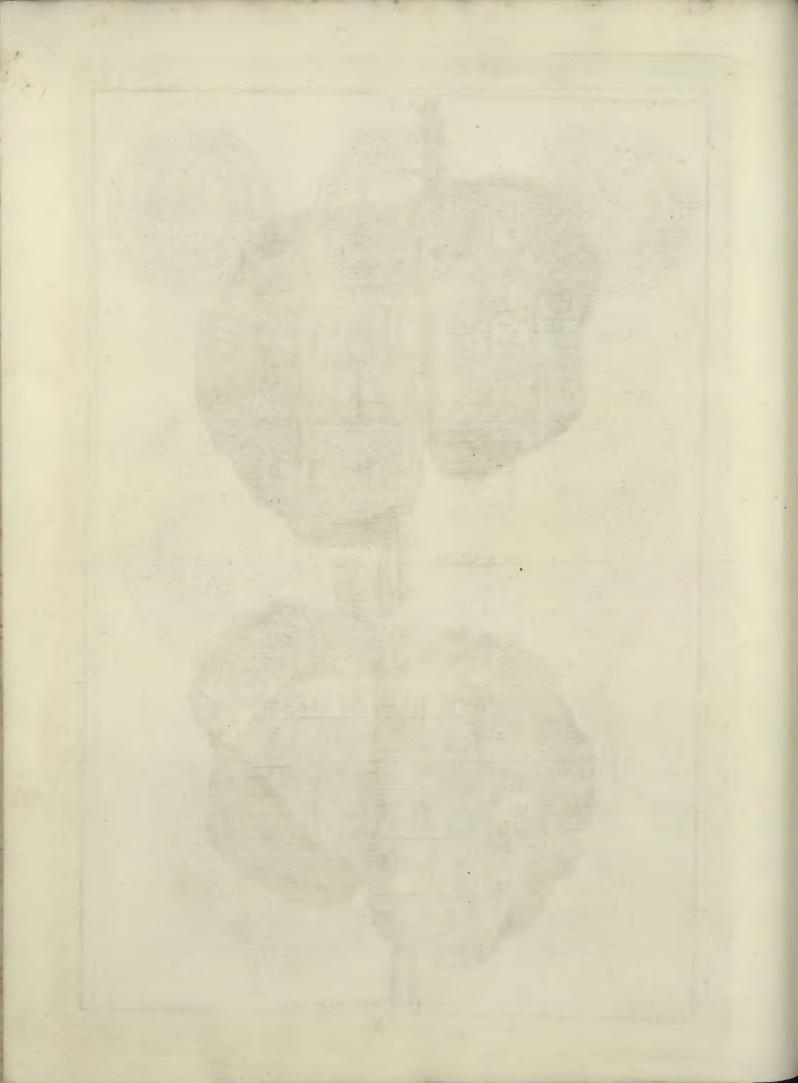











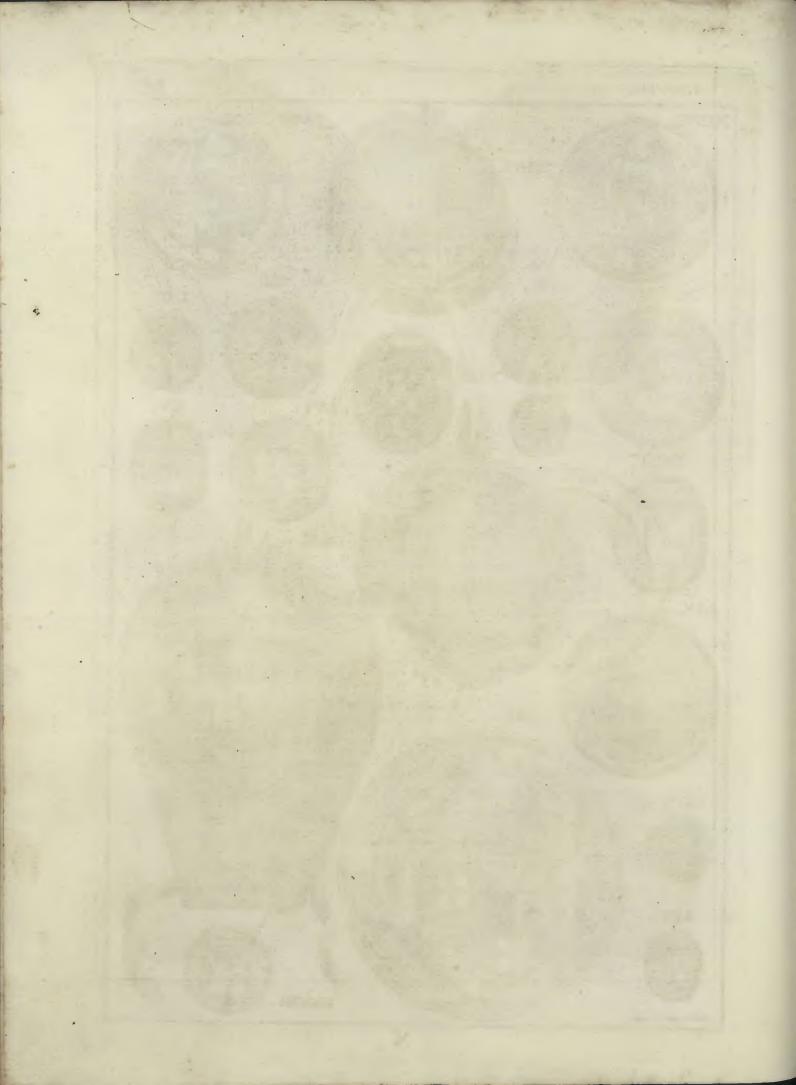































# CAPTULO HE

Travelar or Admits margaret a marketing

The Content and bright of the comor etampolous of the comor description of the comor description of the comor description of the content of t

Transfer and the same of the s

# CAPITULO III.

Trata-se das Moedas antigas, e modernas do Reyno de Portugal.

Os Reaes Sellos, que deixamos estampados, se vê seguida a dilatada serie dos nossos Augustos Reys, desde o primeiro Fundador da Monarchia Portugueza até o presente. E desejando sormar outra serie na Collecção das Moedas, que agora publîco, nao o pude conseguir, porque nao descobri mayor numero das nossas Moedas, das que adiante se verao gravadas. E supposto se frustrou nesta parte a vontade com que trabalhey para seguir a Chronologia, com tudo parece, que nao sao poucas as que dou a conhecer, manisestando esta Collecção aos eruditos, e instruindo aos curiosos com hum estudo, ainda que nao novo, que muy difficilmente poderiao alcançar de outra forte, porque até agora este he o mayor numero das nossas Moedas, que se vem juntas.

He sem duvida, que os Sellos Reaes, como temos mostrado, fazem huma indubitavel verificação, não só dos Escudos, que vão abertos nos Capitulos dos Livros precedentes; mas tambem são hum irrefragavel testemunho, do que fica escrito, manifestando importantes noticias pertencentes à

Tom.IV.

mesma Historia com os diplomas, de que elles pendiaő.

\* Sao as Moedas huns documentos, com que igualmente se authorisao as Historias, porque por ellas se entra no conhecimento da grandeza, e poder dos Soberanos, pela riqueza dos metaes, e pela diversidade dos cunhos; justificando-se tambem na antiguidade o modo, com que se ornavao os Escudos Reaes, e a fórma indubitavel das Armas, que

usarao os Reys antigos. #

Pois sendo certo, que as Armas, que illustrarao as familias no Occidente, nao fao mais antigas, que o decimo, ou undecimo feculo, porque antes nao havia mais, que certas divisas pessoaes, e nao da familia, que erao huns symbolos militares, ou emprezas arbitrarias, que nao indicavao a nobreza, nem a antiguidade, nem menos o illustre nome das grandes Casas. Pelo que nos ornatos, e mais peças, de que se compuzerao as Armas, em que teve principio a Armaria, nao se lhe encontra mayor antiguidade, em que se possa fixamente assentar, que o decimo seculo. Nem menos as grandes Casas de Europa tem as suas Armas certas, e indubitaveis, senao no seculo undecimo, e ainda mais perseita, e claramente no seguinte.

Para o que só nos servirá de exemplo a Casa Real de França ( de que se derivou a de Portugal ) sem duvida a mais antiga da Christandade. E della se affirma, que ElRey Luiz VII. o Moço, a quem

chamarao o Floro, foy o que, em allusao ao seu no- Calmet Histoire de Lome, tomara os Lyrios por Armas na occasiao, em raine, tom. 3. Dissert. que fizera ungir a seu silho Filippe Augusto no an-ries, pag. XXXI. no de 1170, querendo, que a Dalmatica, e os borseguins do Rey seu filho, sossem da cor azul, semeados de flores de Liz de ouro. E depois os Reys seus successores usarao por Armas em campo azul as flores de Liz sem numero, enchendo todo o Escudo dellas. Nesta fórma usarao do Escudo largos tempos, até que ElRey Carlos V. ou, segundo outros, Carlos VI. reduzio as flores de Liz ao numero de tres, como hoje as vemos.

No mesmo duodecimo seculo, em que teve principio a Monarchia Portugueza, começarao logo os nosfos Reys a usar de Armas nos Sellos, e nas Moedas, de sorte, que nao sao mais antigas em algum outro Reyno da Christandade, havendo pouca variedade nos Escudos Reaes; até que finalmente com Leys de perfeita Armaria o ornarao na fórma, em que hoje se vê, como já deixamos reserido.

E porque houve pouca, ou nenhuma curiosidade em se guardarem estes estimaveis monumentos da antiguidade; quem com attenção observar os que deixamos esculpidos nos Sellos, e estamparmos nas Moedas, achará, que algumas vezes se manifesta na Moeda o que se nao vê no Sello, e neste o que naquella se nao alcançou; nao porque o dinheiro fosse cunhado com differente Escudo de Tom.IV. Ffii Ar-

Armas, do que o Sello; mas porque no mesmo tempo se esculpio, e reduzio a mais especiosa fórma, e se acha a Moeda, e salta o Sello, o que succede de ordinario nas cousas antigas, porque mui. tas vezes o que nao vence muita diligencia, se confegue por huma rara cafualidade, como muitas vezes experimentamos: pelo que nao descubrimos tudo, o que era preciso para esta Collecção. E muito mais, porque nao só faltou a curiosidade de se conservarem as Moedas, mas tambem porque neste particular os nossos naturaes não só são descuidados, mas inadvertidos; porque achando-se em repetidas occasioens no nosso Reyno muitas Moedas, assim Romanas, como Portuguezas, e nao cuidando os inventores mais, que no valor, que podiao tirar do ouro, ou da prata, as levao aos Artifices, que as comprao para as fundirem: Assim se tem entregado ao fogo preciosas Moedas antigas, como quem nao pertendia outra memoria mais, que o valor, que dellas tirao para satisfazer a cobiça, ou a necessidade, não bastando todos os prudentes meyos, que se tem applicado contra esta irremediavel extracção; sendo esta a causa, porque são hoje tao raras as Moedas antigas neste Reyno. E porque o tempo nao as venha de todo a acabar com o mesmo fado, que tiverao as que se extinguirao, pertendi livrar do commum estrago todas aquellas, que a minha diligencia pode conseguir, e offereço na presente Collecção das Moedas Portu-

guezas antigas, e modernas, à qual ajuntamos tambem todas as Medalhas, que soubemos se lavrarao em varias occasioens para perpetuarem na posteridade as acções, que ellas representaő; as quaes alcançámos de pessoas eruditas, e descobrimos em alguns Authores, quaes sao, Joao Schiltero no Livro intitulado: Scriptores rerum Germanicarum à Carolo Magno, usque ad Federicum III. inclusivè, &c. in unum volumen collecti, una cum omni re Diplomatica Fiderici Imperatoris, impresso em Strasbourg no anno de 1702. Samuel Guichenon na Histoire Genealogique de Savoye, estampada em 1660. By J. Evelyn Esq S. R. S. na Obra composta na lingua Ingleza, e intitulada: Numi/mata A Discoursee of Medals, impressa na Cidade de Londres no anno de 1697 em volume de folha, na qual trata diffusamente das Medalhas antigas, e modernas dos Reynos de Inglaterra, &c. Eultimamente Joao Palacio no tomo 7. das suas Obras, intitulado: Aquila Augusta, c. da impressa de Veneza de 1679.

Nao foy idéa minha o entrar no trabalho desta Collecção das Moedas Portuguezas, ainda que reconhecia ser huma parte necessaria para ornar a famosa fabrica da Historia Genealogica da Casa Real Portugueza: porém detido do trabalho difficil de conseguir semelhante empreza, me nao animava a entrar nella; e tambem porque já me via rendido da laboriosa sadiga, que havia experimentado na Collecção dos Sellos Reaes; e assim me satisfazia com aquelle

aquelle evidente testemunho da minha applicação, deixando esta parte ao sublime engenho, que na Sociedade da Academia Real trabalhava na Historia Metallica.

Nesta conformidade satisfeito do proprio trabalho, me accommodey sem ambição sempre com o que alcançava pelo desvelo da minha diligencia, sem que me entrasse na imaginação arrogar como proprio o estudo alheyo; e porque seria injustiça clara remetter ao filencio a gloria do Author desta idéa, publicamente confesso no grande theatro do Mundo, ter sido primeiro trabalho do esclarecido Marquez de Abrantes Rodrigo Annes de Sá, Gentil-homem da Camera de Sua Magestade, e seu Embaixador Extraordinario de obediencia ao Papa Clemente XI. e Embaixador Extraordinario à Corte de Madrid para conclusao dos reciprocos casamentos dos Principes do Brasil, e Asturias, eruditissimo Socio da Academia Real, de que foy veneradissimo Censor, cuja memoria será sempre saudosa igualmente aos eruditos, do que à Patria. Foy Varao grande, ornado de muita erudição, e hum dos fabios Senhores, que concorrerao no seu tempo, conservando grande curiosidade, e admiravel talento; e para prova desta verdade ajuntou diversas Collecções de raras Medalhas Romanas, e outras muitas exquisitas; porque o seu genio elevado se nao satisfazia nunca com huma só applicação. Porém deixando por ora o brilhante do seu admiravel talento, que fe póde ver no Elogio das suas excellentes virtudes, que recitou na Academia Real o Conde da Ericeira D. Francisco Xavier de Menezes, cuja incomparavel erudição será sempre o mayor elogio da sua grande pessoa; e no que actualmente está escrevendo o Padre D. Joseph Barbosa, digna penna para tao elevado assumpto; tratarey só da Collecção das Moedas Portuguezas, que elle deixou, as quaes já tinha feito abrir, e estampar, para que distribuindo as estampas pelos curiosos deste estudo, vissem as que o Marquez tinha ajuntado, e o soccorressem com as que tivessem. Neste tempo lhe faltou a vida, e sicou, como ordinariamente costuma succeder, perdido o trabalho, em que a sua applicação tanto se tinha cançado.

Porém nao querendo eu, que ficasse sepultado o trabalho de Varao tao excellente, as procurey como cousa, que pertencia à Academia Real; e com grande generosidade mas communicou, e as chapas, que estavao abertas, seu silho o Marquez de Abrantes Joachim de Sá, Gentil-homem da Camera de Sua Magestade. E desejando a este precioso thesouro, de que estava de posse, ajuntar com o meu trabalho algumas Moedas, pelas quaes me fizesse merecedor de alguma parte da gloria desta Collecção, entrey a indagar quaes seriao nesta Corte os applicados, e curiosos desta admiravel parte da Historia, e me savoreceo tanto a fortuna, que em pouco tempo ajuntey huma grande copia de Moe-

das antigas Portuguezas, em que escolhi muitas, que o Marquez nao chegou a alcançar, ainda que nao duvido, que dellas tivesse noticia; as quaes fiz abrir com huma tal divisa, que por ella se conhecem todas as que de novo ajuntey, a qual he terem as chapas na circunferencia hum filete, ou friso, para assim se distinguirem das chapas, que tinha man-

dado abrir o Marquez, que são lisas.

E porque nenhuma cousa estimo mais, que a gratidao, e reconhecimento dos beneficios, será a remuneração deste favor publicar a generosidade, com que cada qual me entregou o thesouro da sua euriosidade, de mayor valor pelo raro, do que ainda pelo preço do ouro, e prata, de que erao muitas Moedas; pois estima quasi sempre hum curioso mais huma Moeda de cobre exquisita, do que hum marco de ouro. A tanto chega o valor do

gosto, e da estimação!

Pelo que referirey os eruditos curiosos, que de mim fiarao as suas Moedas, e não sey, que na Corte haja outros, que eu conheça; os quaes sao aquelles esclarecidos sabios, o Conde da Ericeira D. Luiz de Menezes, D. Francisco de Almeida, o Doutor Nicolao Francisco Xavier da Sylva, dignissimos Socios da Academia Real da Historia Portugueza. O Duque de Cadaval, Estribeiro môr de Sua Magestade, e do seu Conselho de Estado (a cuja innata benignidade sempre serey devedor, e tambem à sua grandeza, porque lhe sou obrigado pelos

los copiosos soccorros da sua excellente Livraria dos manuscritos, como repetidas vezes deixo publicado nesta Obra) tambem no seu Museo, em que conserva admiraveis cousas, tem diversas Moedas antigas, Romanas, e Portuguezas, em que se conserva huma bem rara, que vay nesta Collecção. O Bacharel Manoel Antonio de Lemos, Corregedor do Crime nesta Corte, tem huma boa Collecção com algumas Moedas estimaveis, e raras. Joseph Freire de Montarroyo Mascarenhas tem muitas, e tambem nellas algumas, que nao são commuas. A mayor Collecção, que vi, he a de Lourenço Morgante, o qual tem feito hum grande estudo nas Romanas, e as conhece com particular genio; seu filho o Padre Bento Morgante, Licenciado nos Sagrados Canones, excede muito a seu pay na diligencia, porque além do bem, que se tem instruido nesta utilissima curiosidade, tem seito hum grande estudo, e applicação, como se vê do livro, que imprimio neste anno de 1737, e se verá nos que se lhe seguem: e o que he mais, que a sua habilidade executa com perfeição passar as Medalhas ao debuxo, e algumas vezes ao buril, de sorte, que devi à sua curiosidade nao só ajudarme com muitas Moedas, mas com debuxar todas as que alcancey de novo, com tanta perfeiçao, como se vem abertas. O Padre Joseph Caerano de Almeida, Bacharel formado na Universidade de Coimbra na faculdade dos Sagrados Canones, onde mostrando a sua Gg Tom.IV.

applicação aos estudos da sua profissão, os adiantou ainda mais com a erudição, com que depois ornou a sua pessoa, à qual tenho devido alguns soccorros para esta Obra, por ser muy larga a sua lição, que aproveita mais com portentosa memoria, me communicou tambem algumas Moedas, que ajuntou de diversas pessoas eruditas, e curiosas. eu concorri com alguma Moeda bastantemente rara, despojo, que soy da curiosidade rara daquelle infigne Varao, o Padre D. Manoel Caetano de Soula, cuja memoria me será sempre saudosa, e a fua falta sentida na Republica Literaria, como de hum dos mais esclarecidos fautores de todas as sciencias, e estudos.

Nao foy a minha tençao fazer huma Historia Metallica Portugueza, mas sómente manisestar na Collecção presente as Moedas, que pude conseguir do nosso Reyno; e assim se satisfarão os curiosos com trabalharem sobre o valor de cada huma, e sobre os motivos, que houve para se lavrarem algumas, em cuja averiguação totalmente não entrey, porque necessitava de nao perder com esse estudo o tempo, que me era necessario para adiantar a Historia Genealogica, que escrevia. Com tudo por nao deixar de dar alguma instrucção, que possa servir nesta parte aos curiosos, me pareceo seria de muita utilidade ajuntar aqui tudo o que escreverao sobre as Moedas Portuguezas os nossos Authores, ao menos todos os que chegarao à minha noticia, e

as Leys, que sobre ellas se promulgarao em diversos Reynados, e alguns papeis manuscritos antigos sobre esta materia, que instruem, e poderáo facilitar aos que trabalharem com curiosidade neste importante assumpto.

# CAPITULO IV.

Contém distribuidos por ordem alfabetica os Authores, que escreverao sobre as Moedas Portuguezas.

Como o grande Affonso Dalbuquerque a requerimento dos Governadores, e povo da Cidade de Malaca, mandou lavrar Moeda, e dos preços della, e do mais, que se nisso fez. Capitulo XXXII. dos Commentarios na terceira parte, impressos em Lisboa no anno de 1576.

Stando as cousas de Malaca neste estado, veyose Ninachatu ao grande Assonso de Albuquerque com os Governadores da terra, e disseras-lhe,
que o povo passava grande trabalho por nas haver
Moeda, que lhe pedias por merce a mandasse sazer; e posto que elle havia já dias, que o desejava,
como a obra da Fortaleza o trouxesse muito occupado, deixava isto para outro tempo, em que tiTom.IV.

Gg ii vesse

vesse menos occupação; e porque a necessidade, que lhe apresentarao era muita, e o povo se nao podia remediar sem Moeda, quiz logo entender nisso, assim por ser insignia Real del Rey D. Manoel, e de sua vitoria em Reyno ganhado de novo, de que elle era direito Rey, como tambem por apagar a Moeda dos Mouros, e lançar suas prantas, e nome fóra da terra. Determinado isto, mandou chamar todos os Mercadores, Governadores, e principaes homens da Cidade, e pozlhe em pratica o que lhe tinhao pedido, e depois de haver muitas differenças entre elles, assentarao, com o parecer de todos os Capitães, que estavao presentes, que se fizesse Moeda, e de dous Caixes (que era Moeda de estanho do Rey de Malaca) se fizesse huma Moeda com a Esféra delRey D. Manoel, a que puzerao nome Dinheiro, e outra mais grossa, que tinha dez dinheiros, puzerao o nome Soldo; e outras, que pezavao dez Soldos, puzerao nome Bastardos; e toda esta Moeda era de estanho, que nasce na terra de Malaca; e estas minas fez Affonso de Albuquerque direitos Reaes del Rey de Portugal; e porque em Malaca nao havia Moeda de ouro, nem de prata, e corria a troco de outras mercadorias, assentarao, que se fizesse, e depois de passarem muitas praticas sobre a valia, que teria, pareceo a todos bem, que a Moeda de ouro pezasse hum quarto de tundiá, que tem de valia mil reis entre nós, a que puzerao nome Catholico; e a de prata pareceo bem

aos Mercadores, que fosse da de Pegú, que he pouco menos, que a de Castellete, e sobre isso houve algumas razoens por huma parte, e pela outra, e Affonso de Albuquerque assentou, que sosse prata mercadoura, porque querendo os Reys de Portugal mandalla por mercadoria a Malaca, pela muita valia, que tem, o pudessem sazer. Os Mercadores, posto que esta valia da prata fosse em seu prejuizo, forao com o parecer de Affonso de Albuquerque; e assentarao, que a Moeda de prata se chamasse Malaquezes, e que tivesse o mesmo preço de quarto de tundiá; e porque a Moeda dos Mouros fosse logo apagada de todo, principalmente a de estanho, que era mais commua na terra, mandou Affonso de Albuquerque assentar huma casa de fazer Moeda, e que todos os Mouros, que a tivessem do Rey de Malaca, a levassem logo alli sobpena de morte, e veyo tanta quantidade della por medo da pena, que lhe era posta, que os officiaes nao se podiao valer com o despacho; e em breve tempo se lavrou huma grande quantidade de prata, ouro, e estanho. Affonso de Albuquerque como soube dos officiaes a copia da Moeda, que tinhao, mandou chamar os Governadores da terra, e disselhes, que elle tinha mandado lavrar muita somma de Moeda, como todos tinhao assentado, e que era necessario mandarse apregoar por toda a Cidade com aquella solemnidade, que convinha ao estado del Rey D. Manoel, seu Senhor. Os Governadores assentarao, . . . /

que

que ao outro dia pela manhãa se apregoasse, e ajuntarao-se todos os principaes do povo, e vierao-se à Fortaleza donde Affonso de Albuquerque estava com todos os Capitães, e Fidalgos, e Cavalheros da Armada, e dalli começarao a caminhac nesta or-Hia diante de todo o povo hum dos principaes dos Governadores da Cidade, em cima de hum Elefante com seu Castello emparamentado de seda, e levava nas mãos huma bandeira das Armas del-Rey de Portugal, e huma aste comprida, e apoz elle hia todo o povo a pé de huma parte, e da outra, como em Procissao; e no meyo desta gente hia hum Mouro em cima de outro Elefante, emparamentado tambem de seda, dando os pregoens, e apoz elle as trombetas, e atraz dellas os Governadores da Cidade, e todos os Mercadores, e principaes homens della.

Parte do Paragrafo VI. do Livro VII. Titulo VI.
Parte II. da Chronica da antiquissima Provincia de
Portugal da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, composta pelo Padre Fr. Antonio da Purificação, e impressa no anno de 1656.

Quanto à segunda parte do titulo deste à he materia, que ainda que a alguem pareça alheya desta Obra, nao he tao pouco concernente a ella, que a nao julguemos por necessaria; porque como escrevamos principalmente para os filhos desta Provincia,

vincia, e nos Cartorios della se achem muitas escrituras antigas, que fazem mençao das Moedas, que naquelles tempos corriao, como sao: Libras, Soldos, Dobras, Tornezes, e outras; e algumas destas escrituras estejao copiadas nesta Chronica, claro está, que faltariamos no complemento de nosso officio, se deixaramos de explicar a qualidade, e valia dellas; porque assim como nao duvidamos, que muitos doutos por sua curios dade podem chegar a lernos; assim tambem presumimos, que algum dos outros para o sazer com proveito, terá necessidade deste nosso trabalho, que agora tomamos para seu

descanço.

A. Leva depois esta materia pela ordem do Alfabeto; a primeira Moeda, que nos cabe explicar, se chamava: Alfonsim; tomou o nome delRey D. Affonso IV. que a bateo; era de cobre, e de prata, e de ouro; tinha de huma parte o escudo do Reyno, e da outra a figura do mesmo Rey, que a lavrou, com o seu nome na orla. A de cobre valia pouco mais de hum real de cobre, dos que hoje correm. A de prata valia quasi hum tostao. A de ouro valia quinhentos e tantos reis: das de prata se acharao em Lisboa algumas no vao de huma parede poucos dias depois do nascimento do Infante D. Affonso, que foy em 19 de Agosto de 1643, as quaes se conhecerao serem Alfonsins pelo letreiro, que tinhao ao redor da figura; prognostico sem duvida muy verosimel da futura felicidade deste Infante, que Deos guarde, e prospere por largos, e seli-

Barbuda, Moeda de prata, que lavrou ElRey D. Fernando do tamanho de hum meyo tostaó; valia trinta e seis reis: tambem se chamava Celada, porque de huma parte tinha huma Celada (que era synonymo de Barbuda) com huma Coroa em cima, e o peito de malha, e em roda este letreiro: Si Dominus mihi adjutor, non timebo mala; da outra tinha em hum escudo a Cruz de Christo com quatro Castellos nos quatro topos dos braços, e esta letra na orla: Fernandus Rex Portug. Algarbiorum.

Ceitil, Moeda de cobre, que lavrou ElRey D. Joao I. em memoria da famosa Cidade de Ceita, que tomou aos Mouros; valiao a sexta parte de hum real de cobre; lavrarao-na os Reys successo-

res até ElRey D. Sebastiao.

Cinquinho, Moeda de prata, que valia cinco reis; lavrou-a ElRey D. Joao II. e seu successor

D. Manoel.

Coroa, Moeda de ouro, que lavrou ElRey D. Duarte; valia duzentos e dezaseis reis: lavrou-se até o tempo delRey D. Manoel com valia sómente de cento e vinte reis; e assim perseverou até o Reynado delRey D. Sebastiao. Destas Moedas deu o sobre dito D. Jorge Henriques mil e duzentas ao Convento de Nossa Senhora da Graça de Evora pelas Exequias de D. Maria de Calatayud sua mulher.

Cruza-

Cruzado, Moeda de ouro, que lavrou ElRey D. Affonso V. e D. Joao II. valia quatrocentos reis; veyo a valer em tempo del Rey D. Manoel seiscentos e cincoenta reis; tinha de huma parte a Cruz de S. Jorge, com esta letra: Adjutorium nostrum in nomine Domini; no reverso o Escudo do Reyno com huma Coroa posta sobre a Cruz de Aviz, e na orla esta letra: Crusatus Alphonsi Quinti R. Deulhe ElRey este nome em memoria da Bulla da Cruzada, que entao aceitara para a guerra contra os Turcos. Outros cruzados da mesma valia bateo D. Joao III. a que chamavao tambem Calvarios; porque tinhao de huma parte huma Cruz sobre hum Monte Calvario, com a letra em roda: In hoc signo vinces, e no reverso o Escudo Real coroado, e na orla: Joan. Port. & Algarb. R. D. Guin. Cruzados se chamao tambem as Moedas de prata de quatrocentos reis de valia, e Meyos Cruzados de duzentos reis, que agora no anno de 1643 lavrou o Serenissimo Rey D. Joao IV. cunhados de ambas as partes, como os tostoens ordinarios do Reyno.

Dinheiro, Moeda de cobre; durou esta Moeda neste Reyno até o tempo del Rey D. Manoel.

Dobra, Moeda de ouro, de que havia varias castas, humas Portuguezas, outras Castelhanas, e outras Mouriscas: das Portuguezas humas se chamavao Cruzadas; e forao lavradas por ElRey D. Diniz com valia de duzentos e setenta reis; outras se chamavao del Rey D. Pedro, porque elle as la-Tom.IV.

vrou com valia de cento e quarenta e sete reis. Das Castelhanas humas se chamavao tambem da Banda, porque tinhao huma banda (que era a insignia da Ordem da Banda em Castella) ou Valedias, porque valiao, e corriao neste Reyno: seu preço erao duzentos e dezaseis reis. Outras se chamavao de D. Branca, e outras Sevilhanas, todas da mesma valia, que as da Banda. As Mouriscas tinhao a valia das Portuguezas de D. Diniz, e hoje tem mais de setecentos reis, em respeito da valia do marco de ouro deste Reyno: de humas destas dobras deu El-Rey D. Assonso IV. trinta de esmola ao nosso Convento de Torres Vedras, e vinte ao de Penasirme.

Escudo, Moeda de ouro, que bateo ElRey D. Duarte, tinha noventa reis de valia. Mandou-as desfazer ElRey D. Manoel, porque pela muita liga, que tinhao, erao mal recebidas, principalmen-

te dos Estrangeiros.

Espadim, Moeda de ouro, que lavrou ElRey D. João II. de valia de trezentos e vinte reis, e chegou a valer quinhentos em tempo delRey D. Manoel: tinha de huma parte o Escudo do Reyno, com esta letra: Adjutorium nostrum in nomine Dñi; e da outra huma espada empunhada com a ponta para cima com o nome do Rey na orla. Bateo tambem este Rey Espadins de cobre prateados, que valia quatro reis. Espadins de prata bateo D. Assonso V. do tamanho de hum meyo tosta dos de agora; valia vinte e quatro reis: era cunhados,

como os de ouro, que temos referido; mas a espa-

da estava com a ponta para baixo.

Forte, Moeda de prata, que lavrou ElRey D. Diniz; tinha de valia quarenta reis; e meyo Forte vinte reis: de huma parte tinha o habito de Christo, que elle instituira, com a letra: Dionysius Rex Portug. & Algarb. no reverso o Escudo Real, com esta letra: Adjutorium nostrum in nomine Domini. A mesma Moeda bateo depois ElRey D. Fernando com valia de vinte e nove reis, a qual elle mesmo abaixou.

Frizante, Moeda de prata, que começou com o Reyno; della se acha menção na escritura da sundação do Convento de S. João de Tarouca, que anda na terceira parte da Monarchia Lusitan. no Appendix n. 16; não se sabe, que valor tinha.

Gentil, Moeda de ouro, que lavrou ElRey D. Fernando; valia setecentos e vinte reis. Tambem a lavrou ElRey D. Joao I. mas empreço mais

baixo.

Grave, Moeda de prata, quasi do tamanho de hum meyo tostaó, e valia vinte e hum real dos nossos de cobre; lavrou-a ElRey D. Fernando; de huma parte tinha huma letra F. (que queria dizer, Fernando) metida em hum Escudo, e sobre o F. huma Coroa, e nos dous lados do Escudo duas Cruzes de Christo com hum letreiro em roda, que dizia: Si Dominus mihi adjutor; no reverso tinha a Cruz de S. Jorge sobre hum Escudo rodeado de Tom.IV.

quatro Castellos, com a letra por sóra: Fernandus

Rex Portug.

Indios, Moeda de prata, que lavrou ElRey D. Manoel com valia de trinta e tres reis, em memoria do descobrimento da India: tinhao estas Moedas de huma parte esta letra: Primus Emmanuel, e da outra a mesma Cruz, e letreiro, que diremos na

Moeda Portuguez.

Justo, Moeda de ouro de valia de seiscentos reis, que lavrou ElRey D. Joao II. tinha de huma parte o Escudo do Reyno com o nome do Rey na orla, e no reverso a imagem do mesmo Rey armado, e com huma espada na mao, assentado em hum throno entre dous ramos de palma, com a letra: Justus ut palma storebit, e daqui devia esta Moeda tomar o nome.

Leal, Moeda de prata de valia de doze reis, que bateo ElRey D. Joao II. em memoria dos que lhe forao leaes nos desgostos, que teve com seu cunhado D. Diogo, Duque de Viseu; tinha de huma parte a letra: Leal por baixo de huma Cruz de Christo, e da outra o Escudo do Reyno com o nome do Rey na orla.

Libra, ou Livra, Moeda de varias sortes: livra de ouro, lavrou-a o primeiro Rey de Portugal D. Affonso Henriques, e alguns de seus descendentes. Em tempo delRey D. Affonso III. valia cada huma cento e sessenta reis; depois lhe abateo El-Rey Dom Joao I. ametade quasi do que valiao.

Livra

Livra de prata tambem começou em D. Affonso Henriques, e a continuarao seus successores até El-Rey D. Manoel: teve varios preços, até que El-Rey D. Duarte reduzio as livras antigas a preço de trinta e seis reis cada huma, e as suas, que elle lavrou, a vinte e cinco reis e meyo. Livra de cobre tem a mesma antiguidade, e soy de tres sortes: humas se chamavao Livras de dez Soldos; porque huma tinha dez soldos, e dez dellas faziao huma livra de ouro das de trinta e seis reis: outras se chamavao Livras de dez livras pequenas, e valiao pouco mais de meyo real: e outras se chamavao Livras de tres livras e meya, e valiao pouco mais de hum real e meyo.

Mealha, era ametade da Moeda Dinheiro, de que já fallámos, partida com huma tisoura, ou qualquer outro instrumento: destas Mealhas tomou o nome o Mealheiro; durarao até o tempo del Rey D. Manoel.

Moeda do Engenhoso, foy de ouro; mandou-a fazer ElRey D. Sebastiao, e chamava-se assim do Moedeiro, que a lavrou; valia quinhentos reis: tinha de huma parte a Cruz da Ordem de Christo, com esta letra: In hoc signo vinces, e no reverso as Armas do Reyno com o nome do Rey na orla.

Moeda de quatro cruzados, era de ouro; lavrou-a D. Filippe II. de Castella, quando entrou neste Reyno; tomou o nome do preço, que tinha; valiao dous mil e sessenta reis, quando ElRey

D. Joao IV. no anno de 1642 as extinguîo, fazendo lavrar outras semelhantes em seu nome com valia de tres mil reis cada huma; as quaes tem de huma parte, como as outras, a Cruz de S. Jorge, com a letra: In hoc signo vinces; e da outra o Escudo do Reyno com o nome do Rey na orla: ha destas, meyas moedas, e quartos, e já hoje tem subido muito na valia.

Marabitinos, ou Maravediz, Moeda de ouro tao antiga, como o Reyno: em tempo del Rey D. Sancho I. tinhao pouco mais, ou menos, quinhentos reis de pezo, e de valia pouco mais; tinha de huma parte a imagem do Rey a cavallo com huma espada nua na mao, e em circuito esta letra: In nomine Patris, & Filii, & Spiritus S. e no reverso o Escudo Real com o nome do Rey na orla.

Paragrafo VII. continua-se a materia das Moedas do paragrafo precedente.

Nomeada, Moeda de prata do tamanho de hum meyo toltao, com hum Escudo do Reyno de huma banda, e o nome dos Reys em circuito, em humas de D. Joao I. em outras de D. Duarte: no reverso huma Cruz de S. Jorge com a letra: Dominus Adjutor fortis; corria esta Moeda em tempo del Rey D. Duarte: nao achamos, que valia tinha.

Patacao, Moeda de cobre, que lavrou ElRey D. Joao III. com valia de dez reis; tem de huma banda

banda o Escudo Real coroado, e na orla esta letra: Joan. III. Portug. & Algarb. da outra a letra X. que no algarismo Romano significa dez, e na orla: Rex quintus decimus. Chama-se patacao pela semelhança, que tem no tamanho com os patacoens Castelhanos, a que chamamos paracas: destes ha tambem meyas moedas, que valiao cinco reis, e por isso tinhao em lugar do X a letra V, que no algarismo Romano significa cinco. El Rey D. Sebastiao reduzio esta Moeda a valia de tres reis, e as meyas moedas a valia de real e meyo; e neste mesmo preço de real e meyo as lavrou ElRey D. João IV. no anno de 1645, mas com differentes cunhos; porque de huma banda tem as Armas do Reyno coroadas, e o seu nome na orla, e da outra a valia de real e meyo com algarismo Berberisco.

Tambem o Senhor D. Antonio quando assistio em Lisboa com titulo de Rey, lavrou com o seu nome estes patacoens, e meyos patacoens, dandolhes, e aos antigos a sua primeira valia de dez reis, e cinco reis; mas depois D. Filippe quando se meteo de posse deste Reyno, prohibio os nóvos, e reduzio os velhos ao valor, que lhe déra ElRey D.

Sebastiao, e com elle correm hoje.

Peças, Moeda de ouro; andao na Carta do Infante D. Pedro, Duque de Coimbra, liv. 2. fol. 16. Em tempo del Rey D. Joao II. se desfizerao.

Pezantes, ou Pezos, Moeda de prata do tempo dos Mouros, de que se acha memoria daquelles

tem-

tempos calamitosos; dizem, que erao do tamanho de hum tostao dos velhos; nao se sabe, que valor tinha.

Pilarte, Moeda de prata, que lavrou ElRey D. Fernando, de valia de quatorze reis: chamou-se Pilarte em memoria dos Pagens, que traziao as Celadas, ou Barbudas dos Soldados Estrangeiros, que o vierao ajudar, aos quaes o Francez chama Pilartes.

Portuguezes, Moeda de ouro, que lavrou El-Rey D. Manoel, de valor de quatro mil reis, e chegou no nosso tempo a valer oito mil reis; tem de huma parte a Cruz da Ordem de Christo, com a letra: In hoc signo vinces, da outra o Escudo Real, com estas letras: E. R. P. A. C. V. A. D. G. que querem dizer: Emmanuel Rex Portug. Algarb. citra, ultra Africam Dominus Guineæ; e com outras letras por fóra junto à garfila, ou orla, deste modo: C. C. N. E. A. P. I. que querem dizer: Commercio, Conquista, Navegação, Ethiopia, Arabia, Persia, India; lavrou tambem esta Moeda ElRey D. Joao III. seu filho, e mudou somente o nome de Emmanuel em Joannes III. Lavrou tambem D. Manoel Portuguezes de prata de valia de quatrocentos reis, e destes sez meyos, de duzentos reis: estes são propriamente os que agora resuscitou ElRey D. Joao IV. chamados Cruzados, e Meyos Cruzados, como notámos acima na palavra Cruzado.

Quarto de Cruzado, Moeda de ouro do tamanho de hum vintem com valor de cem reis: la-

vrou-a

vrou-a ElRey D. Manoel, e trazia-a na bolsa para

dar esmola aos pobres.

Quatro vinteis, Moeda de prata, que lavrou ElRey D. Joao III. tem de huma parte huma Coroa, abaixo della o nome do Rey, que a lavrou, e abaixo o numero de oitenta nesta fórma LXXX. e na orla esta letra: Rex Portug. & Alg. D. G. que quer dizer: Rey de Portugal, e do Algarve, Senhor de Guiné; e da outra a Cruz de S. Jorge, com a letra: In hoc signo vinces. Esta mesma Moeda, mudado sómente o nome de Joan. III. em hum F. lavrou ElRey Filippe o Prudente, em quanto teve a posse deste Reyno; valem oitenta reis. Acha-se huma Moeda delRey D. Affonso V. do tamanho desta, posto que mais delgada, a qual tem de huma parte o Escudo do Reyno sobre a Cruz de Aviz, com esta letra na orla: Alf. Dei gratia Rex Portug. no reverso as Armas de Castella, e Leao esquarteladas, com a mesma letra em roda. O Senhor D. Antonio em quanto se teve por Rey de Portugal, lavrou em Lisboa huma Moeda de quatro vinteis de valia, mas de menor prata, que as de D. Joao, e D. Filippe; tinha de huma parte o Escudo do Reyno com Coroa cerrada, e estas letras na orla: A. I. D. G. R. Portug. & Algarb. queriao dizer: Antonio I. por graça de Deos Rey de Portugal, e do Algarve; no reverso tinha a espada de Santiago em figura de Cruz, como se costuma, e na cercadura: In hoc Signo vinces.

Tom.IV.

Ii

Qua.

#### Historia Genealogica

124

Quatro reis, Moeda de cobre, que lavrou o Senhor D. Antonio, quando em Lisboa esteve com titulo de Rey; tinha de ambas as partes os mesmos cunhos, que a sua de quatro vinteis, de que acabamos de fallar.

Real de prata, Moeda, que lavrou ElRey D. Joao I. varias vezes, sempre do mesmo preço, mas cada vez menor no pezo. Depois a lavrou ElRey D. Joao III. em valia de quarenta reis, com os mesmos cunhos de ambas as partes, que as suas Moedas de quatro vinteis, mudado sómente o numero de oitenta em quarenta: a mesma Moeda lavrou no anno de 1642 ElRey nosso Senhor D. Joao IV. mudando sómente o nome de Joannes III. em Joannes IV.

Real, Moeda de cobre de varias lavas; huns tinhao mistura de estanho, com que sicavao mais claros, e se chamavao Reaes brancos; lavrou-os El-Rey D. Duarte em preço de onze ceitiz: depois os lavrou por vezes D. Affonso V. com o mesmo preço, mas de cada vez em menor pezo; outros erao de cobre puro, e se chamavao Reaes pretos: os primeiros, que se sabem, valiao pouco mais de hum ceitil, e depois se fizerao outros, que valiao menos de ceitil. ElRey D. Joao II. para tirar tanta miudeza, e confusao, lavrou real de cobre de valia de seis ceitiz, e o mesmo fizerao os Reys D. Manoel, e D. Joao III. e estes são os reaes de cobre, que hoje correm; tem de huma parte hum R. debai-4

debaixo de huma Coroa, e da outra o Escudo do Reyno, com estas letras: Emman. Rex Portug. Alg. Dñus Guin. os de D. Joao III. tem o seu nome: destas Moedas lavrou tambem meyos reaes ElRey D. Sebastiao com valia de tres ceitiz; tem de huma parte hum R. coroado, que quer dizer Rey, e da outra, Sebastianus: outros tem hum S. coroado, e da outra banda R. Sebastianus.

Real e meyo, Moeda de valia de nove ceitiz.

Veja-se na palavra Patacao.

Soldo, Moeda, que se lavrou em ouro, prata, e cobre; os de ouro parecem haver sido das Moedas deste metal as primeiras, que houve no Reyno: entende-se, que valia dezaseis vinteis. Soldo de prata, valia dez reis. Soldo de cobre, valia pouco mais de hum real e meyo dos de agora: outras duas sortes de Soldos houve, que valia o huns quassi hum real, e outros menos de meyo real: todas estas sortes de Soldos de cobre se achara o em tempo del Rey D. Joao II.

Tornezes, ou Toronezes, Moeda de prata, que lavrou ElRey D. Pedro; valia doze reis cada hum naquelle tempo; mas tinha de prata, em respeito do tempo de hoje, perto de meyo tosta chamava o fe assim pela semelhança, que tinha com os Turonezes, Moeda Franceza, de que ha tanta memoria no Direito Canonico; tinha de huma parte a cabeça do mesmo Rey com barba larga, e esta letra: Petrus Rex Portug. & Algarb. da outra o

Tom.IV. Ii ii Escu-

Escudo das Armas do Reyno com humas letras, que vinhao a dizer: Deos ajudaime, e fazeime excellente vencedor sobre meus inimigos; havia tambem destes, Meyos Tornezes com ametade da valia dos Tornezes: houve tambem outros Tornezes, que bateo ElRey D. Fernando, os quaes por serem menores no pezo se chamavao Petites, vocabulo Fran-

cez, que quer dizer: Pequenos.

Tokao, Moeda de prata, que propriamente se chamava Testao, nome derivado de certas Mocdas Francezas do mesmo pezo, e valia, em que estavao esculpidas as cabeças dos Reys, que as lavravao, às quaes o Francez chama Teste: bateo esta Mocda ElRey D. Manoel com preço de cem reis; tem de huma parte a Cruz da Ordem de Christo com esta letra na orla: Inhoc signo vinces, e no reverso as Armas do Reyno com Coroa, e o seu nome em circuito: lavrou tambem meyos tostoens em preço de cincoenta reis. Continuarao em os lavrar os Reys seguintes: os delRey D. Joao III. tem de huma parte a Cruz de Aviz em lugar da de Chrifto. ElRey D. Sebastiao mandou por huma Provisao sua de 27 de Junho de 1558, e depois por outra de 22 de Abril de 1570, que se nao lavrasse nestes Reynos outra Moeda de prata mais, que tostoens, e meyos tostoens; vintens, e meyos vintens.

Sao Vicente, Moeda de ouro, que bateo El-Rey D. Joao III. em pezo de mil reis: tem de huma parte a Imagem de S. Vicente, Padroeiro de

Lisboa,

Lisboa, com hum ramo de palma na mao direita, e huma nao na esquerda, com estas letras na orla: Zelator fidei usque ad mortem; da outra tem o Escudo do Reyno coroado, com estas letras na circunferencia: Joann. III. Rex Portug. & Algarb. destas lavrou tambem meyas moedas.

Vintem, Moeda de prata, que parece teve principio em tempo del Rey D. Affonso V. tem de huma parte hum A. que quer dizer Affonso, e sobre elle huma Coroa, e na orla esta letra: Adjutorium nostrum in nomine Domini; no reverso tem o Escudo Real, com estas letras à roda: Alf. V. Regis Port. valem vinte reis de cobre, donde parece tomarao o nome de vinteis. Continuarao depois com esta Moeda os Reys D. Joao II. D. Manoel, D. Joao III. D. Sebastiao, os tres Filippes de Castella em quanto lograrao este Reyno, e ultimamente agora os manda bater El Reyno, e ultimamente agora os manda bater El Reynos senhor D. Joao IV. que Deos guarde; e destes ha ametades, e quartos, a que chamamos meyos vinteis, e sinquinhos.

Parte do Cap. 86 da quarta Parte da Chronica del-Rey D. Manoel, escrita por Damiao de Goes, e impressa a segunda vez em Lisboa por Antonio Alvares no anno de 1619.

Mandou lavrar no anno do Senhor de 1499 os Portuguezes de ouro, de dez cruzados de valor, cada hum, de vinte e quatro quilates, que era a mesma ley dos cruzados, os quaes Portuguezes tinhao de huma parte por cunhos a Cruz da Ordem de Christus, e hum letreiro, que dizia: In hoc signo vinces; e da outra parte tinhao o scudo das Armas do Regno com sua Coroa, e dous letreiros, hum na garfilla de fora ao redor, que dizia: Primus Emmanuel Rex Portugallice, Algarbiorum citra, o' ultra in Africa, O Dominus Guinæ; e outro letreiro ao redor das Armas, que dizia: Conquista, Navegaças, Comercio Athiopiæ, Arabiæ, Persiæ, Indiæ. Mandou mais lavrar no mesmo anno Moeda de prata de ley de onze dinheiros do grandor dos Marcellos Venezeanos de sessenta e seis grãos de pezo cada hum, de quatro mil e seiscentos, e oito grãos no marco, que sayao por marco setenta peças de trinta e tres reaes cada huma, à qual Moeda chamavao Indios, e tinha de huma parte a mesma Cruz, e letreiro, que os Portuguezes, e da outra o scudo das Armas do Regno, com o letreiro: Primus Emanuel; e no anno de 1504 mandou lavrar os Portuguezes de prata de valor cada hum de quatrocentos reaes, com os mesmos cunhos, devisas, e letreiros dos Portuguezes de ouro, e destes de prata mandou sazer meyos, e quartos. Continuou nos cruzados do melmo pezo, e ley, que os delRey D. Affonso V. seu tio, e ElRey D. Joao II. seu primo, fizerao, e assim nos vintes, e ceptis. Mandou sazer quartos de cruzado de ouro, com a mesma devisa, e letrei-

ro, Moeda, que elle trazia na bolsa para dar de sua mao de esmola a pobres, os quaes sez depois do falecimento da Raynha D. Maria sua mulher, como fica ditto. Mandou forjar de novo os tostoes, que são os quartos dos Portuguezes de prata, com a mesma diviza, scudo, letreyro dos Portuguezes de ouro, de que cada tosta o val cinco vintes, e cada vintem vinte reaes brancos. Fez meyos tostoes de prata no anno de mil e quinhentos e dezasette, que de huma banda tem os cinco scudos das quinas, e da outra huma Cruz, e dabalas badas diz o letreyro: Primus Emanuel R. P. & A. D. Guinæ. Fez reaes de cobre de seis ceptis cada real, que de huma banda tinhao hum R. debayxo de huma Coroa, e da outra o scudo das Armas do Regno, e o letreyro d'ambalas bandas diz : Emanuel Rex Portugallia, of A. Dñus Guina, oc. dos quaes reaes de cobre correrao poucos, por o preço das cousas, que valiao hum ceptil, ou pouco mais, se alevantar logo no de hum real; do que se pode ver, e assim do que já disse dos meyos tostoss de prata, que ElRey sez, quam pouco proveytoso he o fazer das Moedas novas, e sobre tudo o das grossas, principalmente nas de cobre, ou liga bayxa, de que se o povo serve por meudo.

Capitulo LIX. da Chronica delRey D. João III. escrita por Francisco de Andrada, impressa no anno de 1613.

Sendo ElRey informado da opressa, que seu povo recebia pola falta, que em todos os seus Reynos, e Senhorios havia de Moeda de cobre, que he a de que o povo se mais serve na compra das cousas miudas, e que procedia esta falta, parte por se nao lavrar tanta cantidade della como era necessaria para o uso do povo, parte porque a que se lavrava era necessaria para o uso do povo, parte porque a que se lavrava era de tal pezo, que se levava por mercadoria dos seus Reynos para Senhorios estranhos, polo ganho, que nisso se achava, desejando atalhar ambos estes inconvenientes, de que nascia esta falta, e fazer merce a seus Vasfallos, mandou, que se batesse na Casa da Moeda da Cidade de Lisboa mayor cantidade de cobre, do que até entaő se costumava bater, e se fizessem de novo as Moedas seguintes: Ceitis, que cada hum tivesse dezoito grãos, e seis delles valessem hum real, e tivessem de ambas as partes os mesmos cunhos, que tinhad os ceitis, que até entao se lavravao, e corriao em seus Reynos, e Senhorios; e outra Moeda, que tivesse de pezo meya oitava, e valesse hum real de seis ceitis, a qual tivesse de huma parte, no meyo humas letras, que em breve dissessem : Joannes III. Portugaliæ & Algarbiorum Rex, e da outra hum R, e huma

huma Coroa por cima; e outra Moeda, que tivesse de pezo oitava, e meya de valia de tres reis, e de huma parte tivesse por breve: Joannes Tertius, e huma Coroa por cima, e humas letras no circuito, que dissessem: Portugalia, & Algarbiorum Rex Africæ, e da outra hum Escudo das Armas Reaes; e outra Moeda, que tivesse de pezo cinco oitavas, e de valia de dez reis com Coroa por cima, e ao redor humas letras, que por breve dissessem: Joannes Tertius Portugalliæ, & Algarbiorum; e da outra parte X. e ao redor: Rex quintus Decimus. Todas estas Moedas mandou ElRey, que corressem em todos os seus Reynos, e Senhorios com as valias acima declaradas, e se recebessem nesta fórma: que todo o pagamento, que nao passasse de cincoenta reis se pudesse fazer por inteiro nas Moedas de cobre; e de cincoenta reis até duzentos nao pudessem as partes ser obrigadas a romar mais Moedas novas de cobre, que a quarta parte do pagamento; e de duzentos reis aré mil, da mesma maneira; e de mil reis até dous mil e quinhentos nao fossem obrigados a tomar mais, que duzentos e cincoenta reis; e de dous mil e quinhentos reis até dez mil reis, tomassem até mil reis; e de vinte mil reis até cem mil, se pudesse dar em pagamento nas Moedas de cobre a vintena parte; e de cem mil reis para cima, a razao de mil reis por cada cem mil. Esta ordem, e uso destas Moedas de cobre (que lavrarao no fim do mez de Agosto deste anno presente) mandou Tom.IV. Kk

ElRey, que se guardasse em todos os pagamentos, compras, vendas, e quaesquer outros contratos, e mercancias, tirando os pagamentos, que se fizessem a Estrangeiros, que trouxessem de fóra trigo a vender, e que elles mesmos por si, ou outrem em seu nome vendessem, e tirando tambem pagamentos, que se fizessem das especiarias, que se vendessem na Casa da India, e os das letras de cambio; porque estes mandou, que se fizessem na Moeda corrente antiga, e que se nao entendesse nelles esta ordenação nova das Moedas de cobre.

Memoria tirada das Noticias Chronologicas da Universidade de Coimbra, escritas pelo Beneficiado Francisco Leitao Ferreira, e impressas no anno de 1729.

Os falarios annuaes dos Lentes erao mayores, e menores, conforme entao se reputariao as Cadeiras; a saber, ao Lente de Leys seiscentas livras; ao de Canones, que isto quer dizer a palavra Degretaes, quinhentas livras; ao da Medicina, a que a Escritura chama Fisica, duzentas livras; ao da Grammatica tambem duzentas livras; ao de Logica, ou Dialectica, cem livras; ao da Musica sessenta, e cinco livras, nao oitenta, como diz Brandao; e aos dous Conservadores da Universidade, a quarenta livras cada hum. A estes salarios, e outras mais despezas das Escolas, se obrigarao o Mestre da Ordem de Christo, e seu Convento, pelas rendas das Igrejas

jas de Soure, e de Pombal, de que lhes sez ElRey merce. Satisfaziao-se os ditos estipendios cada hum anno em duas meyas pagas, huma em Outubro, que se vencia aos 18, dia de S. Lucas, em que se elegiao os Reytores annuaes; e outra a 24 de Ju-

nho, dia de S. Joao Bautista.

E porque a Escritura a traz mencionada, nao declara a qualidade das livras, de que faz memoria; para satisfação da curiosidade dos Leitores, que quizessem saber a quanto chegava o salario de cada Mestre, e mais officiaes da Universidade, reduzidas à moeda Portugueza de hoje; me pareceo advertir sobre este ponto, que no tempo del Rey D. Diniz, corriao em Portugal Moedas do sobredito nome, de cujo metal, e intrinseco, ou extrinseco valor, nada se sabe agora com certeza, em razao de que tiverao muitos, e muy desvariados preços, pela diversidade, e mudança, que o curso do tempo foy no dinheiro introduzindo, até que ElRey D. Duarte, provendo de remedio ao damno, que disso refultava ao publico em os contratos, fóros, e emprazamentos, fez huma Ley acerca da valia das livras antigas, pela qual mandou, que desde o anno de Christo de 1395 em diante se pagassem quinhentas livras das pequenas por cada huma livra antiga; e que do dito anno de 1395 para traz, se pagassem por cada huma livra, outro sim antiga, setecentas das pequenas.

E quiz, que a este respeito, cada huma destas Tom. IV. Kk ii livras,

livras, porque mandava se pagassem setecentas, valesse vinte reaes brancos, dos primeiros, que corriao nesse tempo; e que cada real branco valesse
hum soldo, com que por este orsamento, cada livra das desde o anno de 1395 para traz, sicava valendo vinte soldos; e que dez reaes pretos vales
sem hum real branco; e hum preto valesse hum dinheiro. E quanto à livra, que se havia de pagar a
quinhentas por huma, desde o dito anno de 1395
em diante, ordenou, que valesse quatorze reaes
brancos, e dous pretos, e tres quartos de hum preto.

Isto nos diz a Ordenação do Reyno antiga, no 4. liv. tit. 1. Da declaração das livras, e de outras moedas, cuja primeira edição fahio a luz no Reynado delRey D. Manoel, e se acabou em Lisboa aos onze dias de Março de 1521 na Officina de Jacobo Crembeger, Alemao, Impressor de livros, a quem o sobredito Rey D. Manoel mandou vir para Portugal; e por huma sua Carta, (muito antes que El-Rey de França Luiz XII. privilegiasse no anno de 1513 aos Impressores, e Livreiros da Universidade de Pariz, como se lê no Diccionario de Trevoux, tom. 3. col. 190 in fine) lhe fez a graça, e merce, e a todos os Impressores, que nos seus Reynos, e Senhorios usassem a nobre arte da Impressao, de que tivessem aquellas mesmas graças, e privilegios, liberdades, e honras, que haviao, e deviao haver os Cavalleiros de sua Real Casa, por elle confirmados,

posto que nao tivessem armas, nem cavallos, segundo as Ordenações; e que por taes fossem tidos. e havidos em toda a parte; com tanto, que possuissem de cabedal duas mil dobras de ouro, e fossem Christãos velhos, sem raça de Mouro, nem de Judeo, nem sospeita de alguma heresia, nem incorrido em infamia, nem em crime de lesa Magestade. Foy a dita Carta dada na Villa de Santarem, a vinte dias de Fevereiro; Alvaro da Maya a fez anno de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e quinhentos e oito annos; exta no Real Archivo, donde a requerimento de Miguel Deslandes, Impressor, foy tresladada por mandado do Senhor Rey D. Pedro II. de gloriosa memoria, e sellada com as Armas de seu Real Sello, em Lisboa aos 27 dias do mez de Mayo. ElRey nosso Senhor o mandou por D. Antonio Alvares da Cunha, seu Trinchante môr, Senhor de Taboa, e Ouguela, Deputado da Junta dos Tres Estados do Reyno, e Guarda môr, Reformador do seu Archivo Real da Torre do Tombo. Manoel Andrade Pimenta a fez, anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo de 1686.

Da referida primeira edição da Ordenação do Reyno antiga, diz o erudito Jurisconsulto Pedro Assonso de Vasconcellos, na 2. part. De Harmonia Rubricarum Juris Canonici, allegando com ella, na explicação sobre a Rubrica, De Servis non ordinandis, pag. mihi 228, que pela sua antiguidade a estimava elle em muito, e lhe tece este elogio: Idem habe-

habetur in quâdam antiquiori earundem Regis Emmanuelis Ordinationum editione, quam vel ob ipsam anti-

quitatem magni facio.

E pois que acima toquey na nobre Arte da Impressao, introduzida neste Reyno, e nos privilegios concedidos entao aos Impressores, não deixarey tambem de reserir, que antes do dito Jacobo Crembeger, havia já em Portugal Officina de imprimir livros; porque o de Vita Christi, composto por Ludolfo de Saxonia Carthusiano, traduzido de Latim em linguagem Portugueza, por ordem da Senhora D. Isabel, Duqueza de Coimbra, mulher do Infante D. Pedro, foy impresso em Lisboa, em folha, e letra Gothica, de matrizes muy perfeitas, no anno de 1495, por Nicolao de Saxonia, e Valentino de Moravia, cuja primeira parte se acabou de imprimir aos 14 de Agosto, e a segunda aos 7 de Setembro, nos fins do reynado del Rey D. João o II. deste nome; a terceira parte aos 20 de Novembro, e a quarta aos 14 de Dezembro, daquelle mesmo anno, estando já no Real Throno ElRey D. Manoel, como consta dos proprios antiquissimos volumes, que na sua selectissima, e copiosa Livraria conserva o Reverendissimo Padre D. Joseph Barbosa, Clerigo Regular, Chronista da Serenissima Casa de Bragança, e Academico Real, cujas vigilias estudiosas, e indefessas, tem authorizado não só os pulpitos de mayor predicamento, mas as Assembleas litterarias da mais eloquente, enervosa erudição,

çao, de que sao boas testemunhas o Prélo da Aca-

demia Real, e outros de Lisboa.

Tambem leyo na explicação, que o sobredito Pedro Affonso faz à Rubrica De Renunciatione, logo no principio, Part. 2. pag. mihi 104, que os primeiros caracteres da Impressão, que se virao, e servirao em toda Hespanha, depois que João Cuthemberg poz em exercicio o seu invento na Cidade de Moguncia, forao os que estiverao em Leiria, Patria do mesmo Vasconcellos; em honra da qual diz elle, que nao quiz callar esta noticia, que lhe soy participada por pessoas, que assim o tinhao ouvido da propria boca do grande Pedro Nunes, Cosmografo môr do Reyno, e Mathematico insigne, e de outros homens doutos: Ut enim mihi relatum est, ex testimonio multorum, qui se id à Petro Nonio, Cosmographo Regio, maximo Mathematicorum facile principe, o'à viris doctis audisse affirmabant, æneas in Libris scribendis formas, Joannis Cuthembergi inventum, Leiria nostra omnium in Hispania prima apud se habuit; e se esta memoria he verdadeira, deve-se reconhecer posterior a Impressão em Sevilha do livro intitulado: Floretum Sancti Matthæi, que se estampou no anno de 1491 por Paulo de Colonia, e seus Socios, e de que faz esta menção o Diccionario de Moreri, no quarto tomo da edição novissima de Pariz, a pag. 819, col. 1. verbo: Imprimerie.

Tornando ao proposito das livras, além da Ordenação do Reyno antiga, tambem falla nellas lar-

gamen-

gamente o erudito Jurisconsulto Manoel Barbosa nas Remissoens à mesma Ordenação, que seu filho o celebre Agostinho Barbosa, Illustrissimo Bispo de Ughento, deu à luz, dizendo, ad lib.4. tit.21. n.10: Livra de ouro teve muitas valias, conforme a diversidade dos tempos, e desde o anno de 1278 valia huma livra vinte soldos pretos, e duas livras, e meya cincoenta foldos, que faziao hum maravedi de ouro; de maneira, que valendo o soldo preto oito reaes, ficava a livra valendo oito vinteins; e desde o anno de 1395 (deve dizer 1295) no tempo del Rey D. Diniz conta Duarte Nunes de Leao, na sua Chronica, fol. 134, que valia tambem os mesimos oito vinteins; porque diz, que ElRey D. Diniz deixara em seu testamento, que hum Cavalleiro de boa vida fosse servir na guerra da Terra Santa contra os Infieis dous annos, para o que lhe deixou tres mil livras de ouro, que erao mil e duzentos cruzados, que por estas contas ficava cada livra valendo os ditos oito vinteins. Até aqui este doutissimo Jurista, suppondo, que havia livras de ouro.

Falla outro sim nas mesmas livras o Illustrissimo Arcebispo D. Rodrigo da Cunha, na Historia Ecclesiastica de Lisboa, part. 2. cap. 20. n. 23, fol. 104. vers. col. 1. escrevendo estas palavras: Livra, moeda de ouro, della faz mençao Duarte Nunes na Chronica del Rey D. Diniz, pag. 134; alli escreve, que falecendo EtRey, deixou em seu testamento tres mil livras de ouro para hum Cavalleiro de boa vida, que fosse servir na guerra da Terra Santa dous annos; e

nota o Historiador, que valia estas tres mil livras mil e duzentos cruzados, a oito vinteins por livra, que este era por aquelles annos o seu preço. E a fol.

105 dá esta noticia das de prata.

Livras, moeda de prata: He esta moeda antiquissima no Reyno, e por ella se faziao os emprazamentos, e contratos. De dous generos de livras faz menção a Ordenação velha, e chama livras antigas; livras, porque se haviao de pagar setecentas das novas por cada huma; e livras, porque se haviao de pagar quinhentas. As de 700 por huma haviao de ser aquellas, que andavao nos contratos, e aforamentos até o anno de 1395, em que reynava ElRey D. Joao o I. As de quinhentas por huma, erao aquellas, que andavao nos mesmos contratos, e aforamentos desde o anno de 1395 até o em que ElRey D. Duarte fazia esta Ley, e reducção das livras antigas às modernas, e de seu tempo. Vinha desta maneira a valer cada huma das livras antigas, porque se pagavao 700, segundo o que se colhe da mesma Ordenação, trinta e seis reis, e as porque se pagavao a 500 por huma, ficavao valendo vinte e cinco reis, e tres setis. Este Illustrissimo Escritor assenta, em que havia livras antigas de ouro, e prata, e em que as de ouro tinhao o valor de oito vinteins, desde o principio do Reyno até o reynado delRey D. Diniz, e as de prata trinta e seis reis, do dinheiro de hoje.

O eruditissimo Antiquario Manoel Severim de Faria, Chantre de Evora, em as Noticias de Por-Tom.IV Ll tugal,

tugal, Discurso 4. 2.35. pag. 191, diz estas palavras acerca das mesmas livras: Livra he moeda de que se acha mais antiga relação, conforme se vê da Ordenação velha, liv. 4. tit. 1. Esta moeda parece que era de prata, como ainda hoje o he em França, e Alemanha. Ea pag. 192 continúa: Todas as livras, que se lavrarao até o anno de 1395, em que reynava El-Rev D. João o I. forão da mesma valia. Por tanto mandou ElRey D. Duarte por Ordenação, que pelas livras até este anno, se pagassem vinte reaes brancos dos primeiros, os quaes reaes brancos, como diz a dita Ordenação, liv.4. tit. 1. 2.17. valia cada hum dez seitis, e quatro quintos de seitil; e assim vinte reaes destes brancos, vem a montar 216 seitis, que a seis seitis o real, tornao agora trinta, e seis reaes dos nossos, e tanto valia cada livra até este tempo.

Nao dá noticia este doutissimo Author, de que em Portugal houvesse livras de ouro; e supposto, que diga com alguma duvida: Esta moeda parece, que era de prata, com tudo no ¿. 22 pag. 175 in sine, escreve: Que deste nome houve moedas de prata, e cobre até a de menor valsa. Só vejo, que o allegado Manoel Barbosa, e o Illustrissimo D. Rodrigo assirmao, que houve livras de ouro, computando a oito vinteins da moeda presente o valor de cada huma, sundados na authoridade de Duarte Nunes de Leao em a Chronica delRey D. Diniz: e porque (sem allegar outro Author) o citao a solhas 134, que he a primeira impressa do anno de

1600 feita na Officina de Pedro Craesbeck, em Lisboa, a qual tenho em meu poder, lendo eu o lugar por ambos accusado, nao acho, que o tal Chronista diga, que no tempo del Rey D. Diniz havia livras de ouro, de valor de oito vinteins; maravedis de ouro sim: transcreverey as palavras formaes, que

nelle leyo.

A fol. 134, col. 1. fallando no testamento do sobredito Rey, diz o seguinte: ElRey vendo que se chegava o seu ultimo dia, proveo seu testamento, no qual mandou, que seu corpo fosse sepultado no Moesteiro de Odivellas. No testamento apartou para descargo de sua alma CXL. mil maravedis de ouro, que re/pondem às moedas de quinhentos reis deste tempo. E na mesma folha col. 2. diz: E destes CXL. mil maravedis ordenou muitas esmollas, repartidas por todos os Moesteiros, Hospitaes, e Casas pias do Reyno, e certa somma para casamentos de Orfaas, e criação de meninos engeitados. Tambem ordenou, que hum Cavalleiro de boa vida fosse servir na guerra da Terra Santa contra infieis dous annos por elle, para o que lhe deixou tres mil livras, que erao mil e duzentos cruzados de ouro.

Se destes lugares se collige, que houvesse livras de ouro, do valor de oito vinteins da moeda de agora, no tempo del Rey D. Diniz, eu o nao disputo; mas se devo expor o que me parece, he, que Duarte Nunes reduzio o legado das tres mil livras para o Cavalleiro, à somma de cruzados de

Tom.IV. Llii ouro,

ouro, Moeda muy posterior, que com esse nome mandou lavrar ElRey D. Assonso V. quando aceitou a Cruzada para ir à Terra Santa, como escrevem o mesmo Chronista na Chronica deste Rey cap. 28. pag. 96, col. 1. o Illustrissimo Cunha na Historia Ecclesiastica de Lisboa, Part. 2. cap. 20. n. 10. pag. 103, col. 1. Severim ubi supra 2. 29. pag. 182, e desde entas se derivou o nome de Cruzado para Moedas de ouro, e de prata Portuguezas: assim, que Duarte Nunes de Leas, nem disse, nem deu a

entender, que havia livras de ouro.

E porque elle aponta o testamento delRey D. Diniz, recorri ao que escreveo deste Monarcha o Chronista mór Fr. Francisco Brandao na 6. part. da Monarchia Lusit. liv. 19. e notey, que sez dous testamentos, achando-se enfermo; hum em Lisboa aos 20 de Junho do anno de 1322, de que o dito Chronista faz mençao no cap. 30. aonde a pag. 425, col. 1. escreve, que, O substancial delle, deixado o exordio, se resumia, em que para descargos de sua consciencia, e sufragios, applicava trezentas e cincoenta mil livras, que tirariad do thesouro, que tinha na Torre Alvarrãa do Castello de Lisboa, as quaes se depositariao logo no thesouro da Se, para ficar maes facil a cobrança, e despeza aos testamenteiros: Vay o Chronista referindo as mandas, e deixas, que ElRey dispunha, das trezentas e cincoenta mil livras mencionadas, e diz a pag. 426, col. 2. Man. dava tres mil livras para hum Cavalleiro de boa vi-

da, que por sua alma fosse servir a Jerusalem na guerra, havendo Cruzadu para aquella Conquista; e nao a havendo, nem achando Cavalleiro idoneo, se dispen-

dessem em vestir pobres envergonhados.

Do outro testamento, com que faleceo aquelle Rey, falla o proprio Brandao no cap. 40. do mesmo livro XIX. a pag. 469, col. 2. ad ann. 1324 pelo theor seguinte: Continuou ElRey sem melhoria até o fim de Dezembro, no ultimo do qual vendo em si pouca esperança de vida, começou a fazer os actos necessarios a quem se ha de despedir della. Ordenou seu testamento, que supposto se escreveo de novo aqui em Santarem, como nelle se declara: Feito foi esto em Santarem nos Paços do dito Senhor Rey, postrumeiro dia de Dezembro, Era de 1362. que he anno de Christo 1324; toda via em tudo era conforme ao outro, que fez no anno atraz de 1322, cujas mandas ja relatamos; e este por ser o ultimo daremos no appendice tresladado; anda elle appenso em hum Caderno de pergaminho aos dous, que fez a Rainha Santa Isabel, que se guardad no Cartorio de Santa Clara de Coimbra. E àcerca da fé, e verdade do primeiro testamento, diz a pag. 428, col. 1. in fine: Do testamento se fizerao tres Cartas, huma das quaes se havia de entregar à Rainha, outra ao Abbade de Alco. baça, e a outra a hum dos testamenteiros. Na gaveta dos Testamentos da Torre do Tombo está hum dos originaes, e outro que havia em Alcobaça falta, mas o treslado authentico delle se achará no livro segundo dos Dourados neste Cartorio.

Bem se infere destas razoens todas, que Fr. Francisco Brandao vio, leo, e ponderou com miudeza os ditos testamentos, o que nos nao consta succedesse a Duarte Nunes de Leao, o qual nao devia ter noticia do segundo testamento, com que faleceo ElRey, e que o mesmo. Brandao dá a ler tresladado no Appendice da 6. part. da Monarchia Lusitana, a pag. 582, aonde logo na pagina seguinte, depois do exordio, e de mandarse sepultar no seu Mosteiro de Odivellas, diz ElRey: E para pagar, e cumprir este meu testamento, filho do meu haver movel, que for achado ao tempo de minha morte, e assignadamente daquel haver que na Torre Albarram do meu Alcasser de Lisboa eu juntei tambem, para prol de minha alma, como para defendimento dos meus Reynos, trezentas e cincoenta vezes mil libras de dinheiros Portuguezes, as quaes eu mando, que sejão dadas, e partidas pellos meus testamenteiros, como adiante he escrito. E individuando as mandas de varias quantias de livras para esmolas, e outras obras pias applicadas por sua alma, nao fez commemoração alguma das tres mil livras, que deixava para o Cavalleiro, que fosse militar na Terra Santa, como tinha disposto no primeiro testamento; sinal evidente, de que Duarte Nunes ignorou este segundo; pois sem se lembrar delle, acaba a Chronica, e Vida del Rey D. Diniz com o primeiro.

E se vio este no seu original, ou em alguma copia fiel, e fidedigna, dá tambem occasiao a du-

vidallo

vidallo aquella somma, que nomea de cento e quarenta mil maravedis de ouro, pois em ambos os sobreditos testamentos declara ElRey, que reservava do seu thesouro do Castello de Lisboa, para se satisfazerem as suas mandas, trezentas e cincoenta vezes mil livras de dinheiros Portuguezes, sem especificar se as taes livras erao de ouro, ou de prata; e de nao sazer semelhante especificação, racionavelmente se conclue, que nao havia no seu tempo livras daquelles dous metaes, e que seriao só de prata as que entao corriao, do valor de trinta e seis reis cada huma, contando-se a livras em aquelles tempos, (conforme adverte Severim) qualquer quantia de dinheiro, como agora contamos a reaes.

Estando pois por esta opiniao, que parece muito verosimil, aquellas tres mil livras, que se obrigarao o Mestre da Ordem de Christo, e seu Convento a pagar em cada hum anno, para satisfação dos salarios dos Lentes, e mais despezas da Universidade de Coimbra, largando-selhes as Igrejas de Pombal, e Soure, não podiao ser senão de prata, as quaes reduzidas a razão de trinta e seis reis por cada huma, faziao a somma de cento e oito mil reis do dinheiro de hoje; e a este respeito, o Lente de Leys, cujo salario erao seiscentas livras, e mayor que o dos outros Lentes, cobrava em cada hum anno, vinte e hum mil e seiscentos reis; o de Canones com quinhentas livras, dezoito mil reis; o de Medicina com duzentas livras, sete mil e duzentos

reis; o de Grammatica com outras duzentas livras, outros sete mil e duzentos reis; o de Logica com cem livras, tres mil e seiscentos reis; o de Musica com sessenta e cinco livras, dous mil trezentos e quarenta reis; e os dous Conservadores, cada hum a quarenta livras, mil e quatrocentos e quarenta reis; importavao estes salarios mil setecentas e quarenta e cinco livras, que respondem agora a sessenta e dous mil oitocentos e vinte reis; e ficavao mil duzentas e cincoenta e cinco livras liquidas para as

mais despezas da Universidade.

E se a algum Leitor escrupuloso parecer, que os ditos falarios erao muito tenues, e que nao concordao com as exagerações dos Escritores, que dizem, que ElRey D. Diniz convidou para esta sua Universidade com grandes partidos, os mais celebres Lentes das outras insignes da Europa; deve moderar a estranheza, com advertir, que naquelles tempos se vivia com mais frugalidade, e menos luxo; e os mantimentos, e outros usuaes, valiao a preços muito mais accommodados; de que pudera aqui trazer em comprovação alguns exemplos, que nao ignorao os que nas nossas Historias sao versados. Esta mesma reflexao, e advertencia sez já ha mais de cento e setenta e tantos annos o Illustrissimo D. Diogo Covarruvias de Leyva, Bispo de Segovia, no seu Tratado: Veterum Collatio Numismatum, cap. 6. fol. mihi 36, col. 2. da Impressao de Salamanca de 1573, fol. aonde diz: Quien uviere leydo las

las Coronicas de Castilla, y la Leyes antiguas del Reyno hallará, que las viandas, mantinimientos, y las de más cosas necessarias para la vida humana valian tan barato, y en tan baxos precios, que con un real del peso mesmo, que los de agora tienen, se comprava, y podia comprar lo que en este tiempo no se podrá comprar con diez, ni con quinze reales, ni por ventura con veynte: lo mismo se puede dezir del maravedi comun, pues entonces era de mas utilidad para comprar un maravedi, que agora quinze, ni veynte. E quan. do agrade a opiniao, de que havia livras de ouro do valor de oito vinteins, e que destas serias os salarios taxados aos Lentes, naó tomo eu tanto empenho, que queira porfiar sobre questao, de que nao tenho outra probabilidade, em que me funde mais, que o que deixo referido.

E porque lendo eu no quarto discurso das Noticias de Portugal, que o allegado Chantre Severim compoz com tanto estudo, e erudição, a variedade das Moedas antigas Portuguezas, seus nomes, e valias, reparey não fazer memoria alguma de Moeda, que ElRey D. Diniz mandasse fabricar, e attribui este silencio, a que não a poderia haver à mão, quando escreveo aquella sua obra; me pareceo dar aqui relação de huma, que me communicou Lourenço Morgante, Bibliothecario do Illustrissimo, Reverendissimo Senhor Patriarcha de Lisboa, e a conserva entre a abundante, e curiosa Collecção de muitas Medalhas de Emperadores Roma-

Tom.IV. Mm nos,

nos, e de outros Principes, e de Moedas de alguns antigos Reys de Portugal, entrando no numero de tantas, algumas Hebraicas, Gothicas, e Arabicas, sem nenhumas serem vasadas, ou fingidas, de que o

dito Morgante tem bom conhecimento.

Esta del Rey D. Diniz he de fina prata, e tem a circunferencia mayor, que a de seis vinteins do dinheiro de hoje, ou para melhor dizer, he do tamanho de hum Alfonsim, dos que lavrou ElRey D. Affonso IV. cuja copia dá a ver o mesmo Severim no mencionado Discurso, d. 24. pag. 177. A sua grossura he como a dos proprios seis vinteins: de huma parte tem em Cruz os cinco escudetes das Quinas Portuguezas, sem estarem metidos em Escudo grande, nem em cercadura, que os encerre; e os escudetes dos dous lados nao cahem perpendicularmente direitos como os outros tres, mas atravessados, como se vê no cunho do dito Alfonsim: em cada escudete estao em aspa cinco pontos; à roda se lê este letreiro de caracteres, huns Latinos, e outros Gothicos: A Dionisii Regis Portugalie, & Algarb. Da outra parte tem no meyo, dentro de hum pequeno circulo, huma Cruz à maneira da de Malta, porém nao he farpada nos extremos, que em cada hum forme duas pontas, como aquella: além do circulo, que rodea a Cruz, se vem outros dous mais, com seus letreiros dos mesmos caracteres; os do superior dizem assim: Adjutorium nostrum in nomine Domn. os do inferior continuao: Qui

Qui fecit celum, & terram; e todas são palavras do Psalmo 123, vers. 8. das primeiras das quaes usou tambem ElRey D. Assonso V. em Moedas suas: Severim, Discurs. 4. 2.29, pag. 182, e 183.

Os pontos dos escudetes, que se vem nesta Moeda, em serem cinco mostrao, ao que parece, que nao forao reducção delRey D. João o I. como se lhe attribue, mas muito anterior, ainda que com pouca persistencia até o seu reynado; e Manoel de Faria e Sousa commentando a Estancia 54 do Canto 3. da Lufiada, diz, col. 82, letra D, que elle vira Moeda de prata delRey D. Sancho I. Con cinco escudetes, de a cinco puntos cada uno, como oy se usa; a qual tambem differe no numero dos pontos, de outra de ouro do mesmo Rey D. Sancho, que tem só quatro em Cruz, em cada escudete, e a sua fórma trazem estampada o Conego Gaspar Estaço nas V arias Antiguidades de Portugal, cap. 95, pag. 328; e o Chantre Severim, Discurs. 4. 2.23. pag. 176.

Bem podia pois a esta imitação ElRey D. Diniz, nas suas Moedas mandar imprimir o mesmo cunho; e posteriormente aperseiçoar ElRey Dom João o I. as Reaes Armas, diminuindo nos cinco escudetes os dez pontos, que nelles de antes se esculpião; além de que, o proprio Gaspar Estaço, ubi supra, num. 8. pag. 330, col. 2. diz, que vira na mão de hum curioso da Villa de Guimarães, Moeda de cobre delRey D. Fernando, com os mesmos Tom. IV.

cinco pontos, de que inferia, que de mais atraz

vinha esta mudança.

Nao me consta do nome, que se deu à dita Moeda de prata del Rey D. Diniz, que acima descrevi; porém sem muito escrupulo podera sospeitar, feria a chamada Livra no seu tempo, e que valeria entaő os trinta e seis reis do dinheiro de hoje. Fundo-me para esta conjectura em duas cousas; huma, dizer o mesmo Rey no seu segundo testamento, que as trezentas e cincoenta mil livras, que deixava para se cumprirem as suas mandas, erao de dinheiros Portuguezes; e que mais Portuguez dinheiro, que a referida Moeda, que elle mandou lavrar? A outra he, escrever o nosso Severim, d. 24. pag. 179, que a Moeda de prata, chamada Alfonsim, delRey D. Affonso IV. tinha de pezo quarenta reis, pela valia do marco de prata no tempo, em que compunha; e como esta del Rey D. Diniz he do mesmo tamanho, e seitio nos escudetes, e numero de pontos, me persuado por ambas as razoens, a que seria a livra de valor de trinta e seis reis, de que fazem menção a Ordenação do Reyno antiga, e os nossos Escritores: e outro sim me persuado, que em hum seculo, em que Portugal nao tinha tanta abundancia de prata, como depois teve, aquelles salarios de livras assinados aos Lentes da Universidade, erao entao muy copiosos. O extracto da Moeda, que refiro acima, he o seguinte, vista de ambas as partes por hum microscopio, sem cujo

cujo auxilio, a miudeza, talhe, e uniao dos caracteres apenas facilitao a fua percepção aos olhos, que não forem muito lynces, ou bem versados na leitura de taes antiguidades.

Parte do Cap. XXVII. das Varias Antiguidades de Portugal, escritas por Gaspar Estaço, e impressas em Lisboa por Pedro Craesbeek no anno de 1625.

O acima dito contao os Annaes publicos deste Reyno, e a Historia del Rey D. Assonso Henriques, não sómente a composta, ou abreviada por Duarte Galvao, mas a Latina antiga, ainda que rude, do tempo de este mesmo Rey, que se conserva no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. O mesmo diz a tradicao constantissima da Cidade de Lisboa, que antigamente o vio com seus olhos. Do mesmo he publico, e incansavel pregoeiro o Cabo de entao para quá celebrado por fama, e nome de S. Vicente. Testifica isto mesmo as Moedas, que alguns Reys depois mandarao bater com as Armas Reaes de huma parte, e da outra a Imagem de S. Vicente com huma palma em huma mao em fignificação da Vittoria, que elle alcançou com seu Martyrio, e na outra huma nao em memoria daquella, em que soy trazido a este Reyno. No que parece quizerao imitar aos antigos Romanos, os quaes para mostrar, que Saturno viera a Italia em tempo del Rey Jano, mandarao bater Moeda, que tinha

tinha de huma parte a Imagem de Jano, que erao dous rostros, e da outra a nao, em que Saturno veyo, segundo o refere Lactancio no primeiro das Divinas Instituições, e Boccacio na Genealogia dos Deoses dos Gentios, das quaes Moedas nós temos huma de prata.

Capitulo XCV. da mesma Obra, o qual se intitula: Das antigas Armas de Portugal, que trouxe, e de que usou ElRey D. Sancho silho delRey D. Assonto so Henriques, segundo esta o em huma Moeda de ouro, que o Author tem, cuja imagem he a seguinte. Esta he a mesma, que vay estampada na Collecção das Moedas, num. 1.

Ponhamos o Sello a esta Obra com as Armas antigas de Portugal, segundo esta em huma Moeda de ouro del Rey D. Sancho, silho del Rey D. Assonso Henriques, que tenho em meu poder. Pareceme, que este Rey D. Sancho trazia estas Armas na sórma, em que as trouxe El Rey seu pay, que primeiro as tomou, e ordenou. As quaes tem algumas cousas notaveis, e disserentes das modernas, cuja noticia nao era bem, que se perdesse. Pelo qual respeito quiz sazer aqui menção dellas, porque a Historia he mais segura depositaria, que o ouro, em que ellas estao, o qual tem muitos, que lhe armao ciladas, e por isso anda amarello, segundo disse graciosamente hum Filososo antigo.

A fa-

Diogenes apud Laërtium in vita ipsius.

A fabrica destas Armas, como parece pela Moeda, he a seguinte. Formou-se hum circulo redondo em campo razo, e dentro nelle quatro Estrellas em quadro, afastadas entre si, todas de modo, que seus rayos tocaó a superficie concava do circulo. Depois no centro delle, que he tambem centro do quadrado das Estrellas, está hum Escudo semelhante a huma adarga das nossas, mas na parte inferior muito mais pontagudo, e sobre elle outro, e debaixo outro, e todos pontas abaixo: e ao lado direito do do meyo está outro, e ao do esquerdo outro, ambos com as pontas viradas para o do meyo. Com os quaes cinco Escudos fica feita a imagem da Cruz. E dentro em cada hum Escudo destes estao quatro pontinhos, hum em cima, outro embaixo, e dous aos lados, que tambem fazem huma Cruz. E no circuito da Moeda esta letra: In në patris & filii spt set a. Estas sorao as antigas Armas de Portugal conforme a esta Moeda d'el-Rey D. Sancho primeiro do nome, e segundo em numero dos Reys deste Reyno. Da outra parte tem esta Moeda a imagem d'este Rey armado, e posto a cavallo com huma Cruz na mao esquerda, e huma espada na direita, e huma letra, que diz: Sancius Rex Portugalis. A sculptura naquelle tempo estava tao rude, que pera achar estas couzas nesta Moeda quasi nao basta ver sem adivinhar.

Digo que este Rey soy D. Sancho primeiro, porque se sora o segundo, declarara-se no letreiro

pera

Hift.

Rey D. Affonso Henriques.

Galvao na Chr. d'este Rey, cap. 1. e cap. 18. Refend. in Antiq. Luf. 1.4. fol 215. tis Em, R. l. 8.

Ruy de Pina na sua pera disferença do primeiro. Além disto a imagem de Cavalleiro armado com a espada na mao nao quadra a D. Sancho segundo, homem tao dado a cousas de ocio, que por isso lhe soy tirado o governo do Reyno. E quadra muito a ElRey D. San-Galvao na Chron. d'el- cho primeiro, filho d'el Rey D. Affonso Henriques, que sendo de idade de vinte e quatro annos, foy fazer guerra aos Mouros de Sevilha, de cujo sangue

tingio as aguas de Guadalquebir.

Hagora tratemos da significação destas Armas. O circulo redondo em campo razo, e estrellado significa o Ceo com suas Estrellas. Neste painel vio ElRey D. Affonso a Christo Crucificado, e nelle quiz seu filho pintar suas memorias, salvo se seu pay lhas deixou já nesta fórma por ultima reformação, posto que no principio as assentasse no Escudo branco de seu pay na sórma, que escreve Duarte Galvao, e André de Resende. A Cruz feita dos cinco Escudos representa a em que Christo lhe ap-Olerius de rebus gest pareceo. E os mesmos Escudos considerados em quanto cinco, fignificao nao os cinco Reys Mouros, que seu pay venceo, senao as cinco Chagas, que Christo lhe mostrou, que sao as sontes, de que manao as vittorias, quando as armas se tomao por honra deste Senhor, e por gloria de seu Santo nome. Quem haverá que presuma de Rey tao Catholico, e tao zeloso da honra de Deos, que quizesse antes trazer em suas Armas a memoria de cinco Reys Mouros, que a das cinco Chagas de Chris-

to,

to, verdadeiro Deos, que antes de entrar naquella batalha, lhe appareceo Crucificado, como contao nossos Annaes.

Os pontinhos segundo constante, e pia tradi-Matth. 26. ção representado os dinheiros, porque Christo soy vendido. Tinha já ElRey D. Assonso em suas Armas o sim da Paixado de Christo nas cinco Chagas, e quiz tambem ter o principio na astrontosa venda de sua Real, e Divina pessoa, significada pelos dinheiros, que lhe ajuntou, por ventura querendo alludir ao que Christo disse por si: Ego sum Alpha, Apocala, vers. 8. O Omega; principium, o sinis. Porque na verdade sua sagrada Paixado soy o principio, e sim de todo nosso remedio.

Nesta Moeda nao estao mais, que vinte pontinhos, ou dinheiros, quatro em cada hum dos Escudos, e para sahir o numero de trinta, conta-se cada quatro dinheiros juntamente com seu Escudo, e começando do mais alto para o mais baixo, e de hum lado para outro lado, contando o do meyo duas vezes, se perseiçoa o dito numero.

Bem sey, que as nossas Chronicas, e os Authores, que as seguem dizem, que ElRey D. As Duarte Galvao, c. 18. fonso poz em cada Escudo trinta dinheiros, e que os Reys successores polo espaço nao ser capaz de tantos, diminuirao esta somma, e deixarao cinco sómente em cada Escudo, e quizerao, que se contassem pola ordem, que nós hagora os contamos, nao metendo os Escudos em conta de dinheiros.

Tom.IV. Nn Ma

Mas a isto contradiz esta Moeda, na qual nao estao mais, que quatro dinheiros em cada Escudo. Mas poria ElRey D. Affonso trinta, e seu filho qua-

tro, e depois se poriao cinco.

Que Rey foy o que accrescentou a estes quatro mais hum, com que fez cinco, nao me consta. O Padre Fr. Bernardo de Brito no Elogio d'elRey. D. Joao fegundo, diz, que este Rey poz cinco dinheiros em cada Escudo, pondo-se dantes trinta. Mas esta Moeda o contradiz, e muitas outras: porque eu tenho huma de prata d'elRey D. Assonso quinto, pay d'elRey D. Joao segundo, que tem cinco. E tenho outra de cobre d'elRey D. Joao primeiro, que tem os mesmos cinco. E nas vidraças antigas desta Igreja de Guimarães, estao as Armas d'este Rey, que tem cinco, as quaes vidraças forao feitas no seu tempo, e por seu mandado. E no retavolo de prata da mesma Igreja seito no tempo do dito Rey estas os mesmos cinco. E na mao de hum curioso d'esta Villa vi huma Moeda de cobre d'elRey Dom Fernando com os mesmos cinco. De maneira, que isto vem de mais atraz.

Advirto finalmente, que estas Armas antigas de Portugal constavao de tres cousas, que erao a Cruz, as Chagas, e os dinheiros em reverencia, e memoria da Santissima Trindade, o que declara o letreiro do circuito, que diz: In nomine Patris, o Filii, & Spiritus Sancti, Amen. O circulo, e Es. trellas

trellas são o campo, em que as Armas estão, e significas o Ceo, lugar do Divino apparecimento.

O Doutor Fr. Leao de Santo Thomás na Benedictina Lusitana, impressa no anno de 1644, Tom. I. Cap. XXIII. fol. 385, diz o seguinte.

No que toca à qualidade, e valia das Moedas, posto que houve grande variedade neste particular, abaixando, e levantando em diversos tempos, e occasioens, conforme parecia aos Reys; com tudo no que dissermos, seguiremos algumas Escrituras, e prazos antigos dos Mosteiros, e a taxa das pensoens, que se pagavao, e pagao ainda hoje na Sé de Bra-

ga.

As mais pequenas Moedas daquelle tempo antigo se chamao Pretos; tres Pretos, e meyo faziao outra Moeda, que chamavao Dinheiro. Doze Dinheiros velhos, ou nove novos faziao hum Soldo. Vinte Soldos huma Livra. Vinte sete Soldos hum Maravedi. As quaes reduzidas ao valor da Moeda, que hoje corre, vinte e hum Pretos, que faziao seis Dinheiros, tinhao o valor, que agora tem hum real. Hum Soldo dous reis, huma Livra quarenta reis, hum Maravedi cincoenta e quatro reis. ElRey D. Manoel (segundo dizem) declarou depois em suas Ordenações, que o Maravedi ordinario valesse quarenta e oito reis, e quatro ceitis. Havia tambem Soldo douro, que valia quatrocentos reis, e Maravedi de Tom.IV. Nnii

ouro, que valia quinhentos reis. Quem achar outras contas, ou valias mais certas, emende estas.

O Doutor Manoel Barbosa na Obra intitulada: Remissiones Doctorum ad Ordinationem Lusitanam, da impressao de Lisboa seita por Miguel Rodrigues no anno de 1732 em solha, traz nas Remissoens ao Tit. 21. do Livro 4. da Ordenação, pag.30, col.2. a noticia seguinte.

### Da valia das Moedas antigas, que houve neste Reyno, e ha na India.

### Moedas de ouro.

I Soldo de ouro na Era de 1116 valeo oito reales, segundo o que refere o Bispo D. Fr. Prudencio de Sandoval, p. 1. dos Mosteiros de S. Bento tit. do Mosteiro de S. Milao 2.68. in fine, fol. mihi 77. vers. E depois valeo o mesmo, que hum cruzado Castelhano de ouro, que corre por quatrocentos e cincoenta reis, ita Matiens. lib. 7. glos 6. n. 12. tit. 10. lib. 5. Recop. e que valia tivesse attento Codicis tempore, ut in L. Sancimus Cod. de Donat. & L. 1. Cod. de Veter. numism. lib. 11, vide Cov. lib. 1. Var. c. 11. n. 3. & de Veter. numism. cap. 6. n. 5. Gregor. lib. 9. verbo de Oro, tit. 4. partit. 5. Gutier. de Juram. Consirm. part. 1. cap. 7. n. 4. Surd. cons. 454. n. 11. P. Molin. de Just. tra et . 2. disp. 278. vers. Dubium tamen est. D. Christo-

Christoph. de Paz in Scholiis ad Leges Styli L. 84. à n. 1. & L. 114. n. 12. Steph. Grat. Discept. Forens.

c. 51. 11. 14.

2 Maravedi de ouro no anno de 1243 valia cento e oito dinheiros, que devia de ser o mesmo, que cento e oito reis, como diz Garibai in Compendio Historiali lib. 39. cap. 7. in princip. E antigamente neste Reyno devia de importar hum cruzado, e nesta conformidade se hao de sazer as contas do Cap. Cum olim o 2. de Privileg. ibi: Duo millia morabitinorum, que falla em maravedis Portuguezes; e tratando do testamento del Rey D. Sancho, assim o diz Pedro de Mariz em os seus Dialogos de varia Historia, Dialogo 2. Cap. 9. ad finem. E Duarte Nunes de Leao na Chronica delRey D. Diniz, fol. 134, diz, que estes maravedis erao como as Moedas de quinhentos reis deste nosso tempo: e da valia dos maravedis de ouro Castelhanos tratao Greg. Lop. L. 2. verb. Diez maravedis, tit. 11. part. 3. Dom. Christ. de Paz ad L. 114. Styli, Cevall. Commun. contra commun. q. 7. à n. 20.

Jivra de ouro teve muitas valias, conforme a diversidade dos tempos, e desde o anno de 1278 valia huma livra vinte soldos pretos, e duas livras e meya cincoenta soldos, que fazia o hum maravedi de ouro, de maneira, que valendo o soldo preto oito reis, sica a livra valendo oito vintens. E desde o anno de 1295 no tempo del Rey D. Diniz, conta Duarte Nunes de Leao na sua Chronica,

nica, fol. 134, que valia tambem os mesmos oito vintens, porque diz, que ElRey D. Diniz deixara em seu testamento, que hum Cavalleiro de boa vida fosse servir na guerra da Terra Santa contra os Infieis dous annos, para o que lhe deixou tres mil livras de ouro, que erao mil e duzentos cruzados, que por estas contas ficava cada livra valendo os ditos oito vintens. Da valia que teve pelos annos ao diante declara a Ordenação antiga, liv. 4. tit. 1. Gratian. Discept. Forens. cap. 51. per totum. E no Reyno de França Rebuff. ad L. Etiam aureos nummos 159. ff. de Verbor. signif.

4 Justo, foy Moeda, que se bateo no tempo delRey D. Affonso o V. e de D. Joao o II. de ouro de vinte e quatro quilates, valia seiscentos reis, tinha hum Rey assentado em seu Throno Real com dous ramos de palma de cada banda, e huma letra,

que dizia: Justus ut palma florebit.

5 Spadins, erao humas Moedas de ouro de dezoito quilates, pezavao quinhentos reis, tinhao hum braço com huma espada na mao com a ponta para baixo.

Portuguezes de ouro, que se lavrarao em tempo del Rey D. Joao o II. del Rey D. Manoel, e delRey D. Joao o III. sao de ouro de vinte e quatro quilates; pezaő dez oitavas menos hum quarto; no principio valiao quatro mil reis, agora anno de 1679 pelo crescimento da valia do ouro, valem mais de doze mil reis, e nao os ha, addit. n. 33.

Par-

7 Pardaos de ouro de dezoito quilates, valerao

a dezaseis, e dezasete vintens.

8 Cruzados velhos de cruzeta, de ouro de vinte e quatro quilates, valem hoje seiscentos reis. Cruzado de ouro mais baixo, que chamao de Calvario, de vinte e dous quilates, e meyo, val ao pre-

sente quinhentos reis.

Moeda de ouro, que tem a Imagem de S. Thomé, he de ouro de dezoito quilates, peza mil duzentos e cincoenta reis. Na India tambem as ha com a mesma Imagem de S. Thomé, lá batidas por mandado dos Vice-Reys; val cada huma dellas dez tangas, que sao seiscentos reis. Outra com a Imagem de S. Vicente, de ouro de vinte e dous quilates, e meyo, peza duas oitavas, e seis grãos, e val ao presente mil e cem reis. Outra com a Cruz da Ordem de Christo, de ouro de vinte e dous quilates, e meyo, peza huma oitava, e tres grãos; a sua valia soy de quinhentos reis, agora pelo crescimento da valia do ouro val quinhentos e cincoenta reis.

no No anno de 1562 reinando ElRey D. Sebastiao, se baterao humas Moedas de quinhentos reis, que chamarao do Engenhoso, por inventar o engenho com que se lavrou esta Moeda Joao Gonçalves o Engenhoso, natural da Villa de Guimaraes, o qual ordenou o dito engenho de maneira, que as Moedas sahiao sundidas de pezo, e com hum circulo ao redor para se nao poderem cercear, sem que se visse, e enxergasse. Foy hum dos notaveis

homens

homens de engenho, que houve no Mundo; inventou, e sez muitas cousas neste Reyno de muita habilidade, e espanto, por ser nascido, e creado na dita Villa de Guimarães sem sahir della, salvo ao tempo, que ElRey D. Joas o III. se quiz servir delle.

rem na India assim chamadas, porque vem de Veneza a Ormuz, e a outras partes Orientaes; val cada huma dellas onze tangas, e meya até doze, que sao seiscentos e noventa reis, até setecentos e vinte, porque cada tanga val lá tres vintens. Outras Moedas correm lá, a que chamao Pagodes; val cada huma dellas nove tangas, e meya até dez, que importao quinhentos e setenta reis, até seis tostoens.

### Moedas de prata.

dez reis, segundo refere o Bispo D. Fr. Prudencio de Sandoval p. 1. dos Mosteiros de S. Bento, tit. do Mosteiro de S. Milao, 2.68. in fine.

13 Leal, tinha de valia doze reis. Sinquetas, erao humas Moedas pequenas, que valiao cinco

reis.

Tanga, he Moeda, que corre na India, importa tres vintens. Salares, sao humas Moedas seitas na Persia, e outras partes, e vem ter a Ormuz; tem de valia cada huma dellas noventa reis, e às yezes

vezes mais. Xens, a que por outro nome chamao Bastioens, sao humas Moedas batidas na India por mandado dos Vice-Reys; tem de valia cada huma dellas trezentos reis.

dous mil e quatrocentos reis, e val agora quatro mil e oitocentos reis.

#### Moedas de cobre.

16 Real branco, e Soldo preto, tiverao disserentes valias pelas diversidades dos tempos, e mudança da valia das cousas; trata destas Moedas a Ordenação antiga, lib.4. tit. 1. 2. pen.

devia de valer pouco mais de hum septil. E em Castella no anno de 1243 valia hum Maravedi ordinario, que he hum real de cobre, como diz Garibay in Compendio histor. lib. 39. cap.7. in princ.

Joao o I. tomou Cepta aos Mouros, e dahi teve o nome de Septil; seis delles fazem hum real de cobre; já se nao usa neste Reyno, tirando na Villa de Guimarães, aonde se compra, e vende a linha por septis.

Mealhar) valia meyo septil, e doze Mealhas hum real de cobre. Ordin. antiq. lib. 4. tit. 1. Q. fin.

Tom.IV. Oo por-

porque dezoito Pretos faziao hum real branco, latissime Ordin. antiq. dict. tit. 1. 2. 1. cum segq.

Spadins de cobre valiao quatro reis.

Na pag. 5. col. 1. das Castigações, e Addições a esta Obra do Doutor Manoel Barbosa se acha a addição seguinte, que pertence ao num. 8. desta noticia, que fica impressa.

Adde: que os Cruzados se começarao a lavrar em tempo delRey D. Affonso V. no anno de 1453, por D. Alvaro Gonçalves, Bispo de Lamego, alcançar do Papa Nicolao V. a Cruzada contra os Mouros de Africa, conforme o que diz o Padre Joao de Mariana na Historia de Hespanha, part. 2. lib. 22. cap. 13. no fim.

Parte do que refere Manoel de Faria e Sousa sobre as Moedas Portuguezas, no Cap. XI. do Tomo III. Parte IV. da Europa Portugueza, impressa em Lisboa no anno de 1680.

Desta manera se passó en Portugal asta que tuvo Reyes propios, y los perdiò, una, y otra vez; y bolviò a tenerlos con mayor duracion desde el año 1139, en que sue Rey primero de los que oy van permaneciendo, Don Alonso Henriques. Dél, y de su hijó Don Sancho se hallan pocas monedas, y essas de plata, y oro. Algunas de las deste se llamaron morabitines, o maravedis, y valia cada

uno un escudo de oy: para que quando en las Histo. rias se hallare que hazian merced de 500 maravedis se entienda que era 500 escudos, y no lo que algunos piensan ignorantemente de ser maravedis de los de oy, haziendo espanto, o juego de aquellas quantias sin saber la verdad dellas. Assi de sus sucessores Alonfo II. Sancho II. Alonfo III. en cuyo tiempo lo que se llamaba libra valia quatro reales. D. Dioniz en que las Cronicas no se acuerdan de la moneda, solamente consta de algunas escrituras que uvo sueldos de a tres maravedis: un real blanco era lo mismo: pretos, dineros, y ceitiles una misma cosa, cada seis valian un maravedi: tambien uvo mealla, que era medio ceitil, preto, o dinero. Desde Don Alonso IV. sucessor de Dioniz se empieçan a acordar de sus monedas, que fueron las que de su nombre se llamaron Alfonsines; y nueve dellas valian un sueldo: pero lo que este entonces valia ignoramos. Sabemos que eran de diez maravediz en tiempo del Rey Don Fernando, y un real en el de Don Duarte. Aparece luego el embaraço de que un maravedi en el de Don Sancho I. como ya diximos, era un escudo. Mas avria maravedis de más o menos valor, como oy vemos en los reales, y doblones, que unos son de a uno, otros de a dos, otros de a quatro.

El Rey D. Pedro sucessor de Alonso IV. labrò mucha moneda de ouro, y plata. Las de oro se llamaron doblas de 24 quilates: entravan cinquen-

Tom.IV. Oo ii ta

1180

ta en un marco: otras tambien la mitad deste pesso: todas de una parte el escudo Real, y de otra su empresa, que sue un Rey sentado en silla, espada en la mano desnuda, y alta con esta letra en contorno de un lado: Pedro Rey de Portugal, y del Algarbe; de otra: Dios ayudadme, i hazedme ven-

cedor excelente sobre mis contrarios.

El Rey Don Fernando hijo de Pedro, quando (mal aconsejado en esso, como en casi todo lo que obrô) pretendia la Corona Castellana destruyendo la suya con dadivas para conseguir la agena, labró moneda en que se vian las armas de ambos Reynos Portugues, y Castellano, antecipando las sennales de la possession a la vitoria, que las avia de produzir, assi como lo hizo despues el Rey Don Juan I. de Castilla, con la pretencion de Portugal, y Don Alonso V. con la de Castilla, y Don Antonio con la suya. Aviendo-se envadido la guerra sin caudal para sustentarla hizo, el Rey Don Fernando para remedio del Reyno, lo que fue estrago de todos por la mayor parte. Esto sue alterar la moneda dandola mayor precio, y labrar otra nueva al proprio modo. Engaño notable, porque al subirse la moneda poco, suben excessivamente luego los precios de las cosas, y pierde-se la felicidad de hallarlas por lo que valen, con aquella invencion de poner el metal en lo que no vale. Alfin él labró una moneda menuda llamada dineros (como oy en Aragon, y Catalluña) y cada una venia a ser (se-

gun parece) un maravedi deste tiempo, que oy en Portugues se llama real; otras se llamavan graves, y valia cada una 14 dineros: otras llamaronse barbudas, y valian dos fueldos, y cada fueldo doze maravedis: otras tenian el nombre de pilartes, y era de siete dineros cada una. El origen destes nombres que oy se hazen tan estraños, sue aver soldados con una suerte de yelmos, o moniciones a que llamaban Barbudas, porque baxava dellos sobre el rosto unos como mascarones asta las barbas: otros que en las compañias llevavan pendones en unas varas llamadas graves, y los que las traian Pilartes, y despues Portegraves. De cosas tan agenas de los estilos Portugueses devió ser causa la gente Inglesa que vino de socorro entonces para aquellas guerras. Todas estas monedas tenian de una parte las armas de Portugal, y de la otra, la barbuda a quel yelmo, y el grave aquel pendon. Màs no todo lo vieron los Escritores: porque yo vi moneda de plata deste Rey, limpia de todas essas cosas, excelentemente esculpida al modo que oy las Segovianas, con las Quinas Reales: en contorno dos ordenes de letras: pero no me acuerdo de lo que dezian, por averlas visto quando no pensava en esta suerte de Escritos: acuerdome solamente de que en el reverso del escudo tenia una F. y una L. coronadas, y eran estas de su nombre, y del de Leonor su muger: era del tamaño de un real de a dos, y delgada, y con mucha liga de cobre, que claramen-El te hazia bermejar la plata.

El Rey Don Juan I. que sucedió a Fernando, tambien hizo moneda: una fue llamada reales de ley; otra que se llamó blancos, y otras que se llamaron doblas mori/cas: destas valia cada una 130 maravedis. Unas dellas (ignoro quales) se labraron de la plata de las Iglesias, que ellas voluntariamen. te le ofrecieron para poder sustentar la gente de guerra. Despues de aver sido monedas en el tiempo de la guerra, fueron reliquias en el de la paz: porque los enfermos (mirad lo que haze la fé) acordando-se de que era plata sagrada, por aver sido de Cruzes, y aun de Calices (que entonces pocas mas allajas de plata avia en los Templos) agujeravanlas, i trainalas pendientes al cuello, i no eran pocos los que cobravan salud. Labrò tambien el Rey en Septa (oy Ceita en Portugues, i en Castellano Ceuta) aquella monedilla menuda a que por el lugar de la labor se llamó septiles, o ceitiles: otros dizen que fue por el numero sextil, por quanto seis hazian un maravedi: porque un real de plata Portugues que vale quarenta maravedis, se deshasia en 240 maravedis de cobre: eran labradas con gran primor, i del tamaño de los vintenes Portugueles, o ochavos Castellanos mas pequeños, i mas delgados.

El Rey Don Duarte hijo de Juan I. tambien labró moneda de oro, i plata: escudos de que cinquenta pessavan un marco: i ochenta i quatro los reales llamados de ley. Vimos uno de plata con las armas Reales de una parte, i de otra las dos prime-

ras letras de su nombre coronadas, i en la circunserencia: Rex Portugaliæ. El añadirse la V. a la D. que devia estar sola, sue sin duda porque no pareciesse del Rey Don Dioniz; de que vengo a inserir, que las de aquel Rey permanecian a un enton-

ces, i tenian la D. coronada.

El Rey Don Alonso V. sucessor de su padre Don Duarte labró doblas de oro que llamaron de vanda, i valian unas 150, otras 185, i otras 230 maravedis. Despues quando el Pontifice Pio II. le embió la Cruzada para la guerra Santa hizo nueva moneda que en reverencia, i memoria de las Bullas llamó Cruzada, sellandola con la Cruz de una parte, i esta letra notoria: In hoc signo vinces: de la otra el escudo Real, i en contorno: Alfonsus Rex Portugaliæ, & Algarbii. Esta fue la primera moneda que en España uvo con la Cruz. Verdad sea una Cruz son las Quinas Portuguesas con que siempre se acusia la moneda; con que siempre la de Portugal fue santificada. La primera que uvo Cruzada parece fue la del Emperador Constantino: de Balduino Rey de Jerusalen tengo una en que de un lado está la Cruz, de otra un Rey sentado con cetro en la mano, i por remate del la Cruz propria.

El Rey Don Juan II. hijo de Affonso V. labró unas monedas a que llamó Justos; de una parte el escudo Real, de la otra un Rey armado, puesto en una silla, i en la circunferencia: Justus ut palma florebit: valian a quinze reales: diez valian otras

a que

a que llamò Cruzados: ocho otras llamadas espadines por una espada que llevavan esculpida desnuda, i alta: por ventura continuado de la Orden Militar de la espada que su padre avia instituido para la prosecucion de la Conquista Africana, i que él mucho deseó proseguir. Essas sueron de oro. De plata fueron reales, medios llamados vintenes, porque un medio real vale veinte maravedis. Tenian de un lado el escudo Real: de otro esta Y. coronada, i si no supieramos que algunos entonces escrebian barbaramente (i aun oy no falta quien lo haga) el nombre de Juan con la Y. pudieramos creer que era usada alli, por la Pitagorica demostradora de los dos caminos uno de los justos, otro de los estragados, pues este Rey deseoso de seguir el primero, lo diò a entender en essotras monedas a que llamó justos. Otra suya é visto de que no hallo nuevas en las Historias: era mediana: de una parte las Armas; de otra la I, i la L, con coronas: la primera su nombre, la segunda el de su muger Leonor. Ninguna moneda de quantas se labraron en Portugal asta fallecer este Rey corre oy en el Reyno, ni se halla en cantidad considerable; si no qual, i qual, por memoria. Lo mismo sucede en Castilla adonde la de mayor antiguedad es la de Fernando Catolico que fue del mismo tiempo.

El Rey Don Manoel sucessor de Juan II. como sue el Señor absoluto de las riquesas de la Asia, labró la mas copiosa, i mas ilustre moneda que asta

oy uvo en todas las partes del Mundo de que tenemos noticia. Fue tal la abundancia de la moneda de oro que con ella se pagava ordinariamente en las plaças, i a los oficiales mecanicos. Una memoria vimos de un cavallero de entonces, i que era de pagas a albañires, i dezia: A fulano tantos Portugueses, i tantos a fulano. Portugueses es una moneda de casi la grandeza, i hechura de un real de a ocho, pero algo mas gruessa: tiene de una parte la Cruz de la Orden Militar de Christo con la letra: In hoc signo vinces. De la otra parte el escudo Real con la del nombre, i titulos: Ema. Rex Portugaliæ Algarbii &c. Valia cada una 150 reales, i era tal el peso, i el oro, que sueron subiendo asta oy en que cada una vale 200. Resultò desto el gastar muchas los plateros que saben estender bien estas ganancias, i destruir la moneda en que las ay: i con todo esto fue tal la copia de la labor desta moneda, que a un oy permanece mucha. Algunas mugeres de Labradores usan dellas como joyas, assi como de las de Don Juan I. usaron enfermos como medicinas. Agujeranlas por una punta sobre una de la Cruz, i pendenlas del cuello. Si la vanidad no uviera hecho parte de las galas las hechuras, no eran muy malas las joyas: pero serán mas cuerdas sino sueren tan galantes. Labró mas el Rey unas monedas llamadas San Vicentes, porque tienen de una parte la Imagen deste Martir, i valen (pienso) asta 26 reales. Otras que valen doze, i medio, que llaman Tom.IV.

de quinientos reis, esto es maravedis; i otras de quatrocientos llamadas Cruzados. Estas sueron para traerlas configo, i darlas de limosna de su mano. De plata otras llamadas tambien Portugueses, i valian diez reales. Fue notable la suma que labró de las llamadas testones, que valen a dos i medio: al nombre que se les diò nunca hallè salida, porque los testones de Roma se llaman assi por aver en ellos las cabeças de los Pontifices que las labran, i de testa que en Italiano es cabeça se dixo assi, i en estas nuestras nunca uvo testas, ò cabeças: como tambien no uvo la testudo que los Griegos pusieron en sus monedas, de donde se llamaron testudines. Pero puedese imitar a Grecia, i a Roma en los nombres, aunque no en las figuras. No fue menos notable la copia que este Rey hizo de medios reales, ò vintenes: i esta es la que solo permanece à imitacion de la antigua, por averla ya labrado tal el Rey Don Juan II. su antecessor, i puso en ella de una parte la M. coronada, i de otra las Armas. Otra moneda hizo de oro Don Manuel, tan grande que valia cada una quinientos ducados; aunque estas mas propriamente devian ser medallas. No é visto algunas; mas consta que no pocas fueron parte de aquel admirable presente, que embió al Papa Leon X.

El Rey Don Juan III. hijo del Rey Don Manuel profeguiò en la labor de toda essa suerte de monedas copiosissimamente; i de nuevo hizo las de oro que llaman de quatro cruzados, que son quarenta reales. La Cruz della es como la de Montefa: assi lo es la de las otras de plata, que hizo de nuevo, unas de a quatro, otras de a dos reales, i otras de a real, i otras de a cinquenta maravedis, que se llaman medios testones por ser la media parte de un teston que vale ciento. Lo que passó con el Duque de Bargança al darle cuenta de que labrava esta ultima, queda en su vida, i es cosa bien notable para que se entienda quanto es dañoso a las Republicas el alterar en la moneda con que ellas estan en sossego. Labró tambien gran copia de vintenes, i de medios vintenes, de medio destos medios, aquellos que llamavan cinquetas, porque valian cinco maravedis, que en Portugues se llaman cinco reis: destas no é visto alguna: de la de dies vi algunas, pero ya ay pocas. Quando el Papa a su instancia le anexó a la Corona el Maestrasgo de la Orden de Avis la. brò testones, i por memoria de la anexacion puso en ellos la Cruz de aquella Orden, en lugar de la de Christo que asta entonces se ponia. Los que ignoran esto, i tienen pereza de leer las letras desta moneda, o no las entienden, creen que el Rey Don Juan I. lo hizo por ser Maestro de Avis, engañados tambien con ver que este Rey desde que lo sue no dexò de usar de la propria Cruz en el escudo Real. Tambien labrò el Rey Don Juan mucha moneda de cobre, una del tamaño de un real de a ocho mas delgada, i valia a dies maravedis, que Ppii Tom.IV. llama-

llamamos dies reis: tiene de una parte el numero dies con la X. que passa por Cruz, y de otra el escudo Real con las letras acostumbradas: otra del tamaño de un teston, i valia cinco maravedis, i tenia de una parte este numero assi, V. por valer cinco maravedis, ó reis; otra de tres con el proprio numero III. En su tiempo se acabó el conocimiento de los ceitiles, de que seis hazian un maravedi, porque se acabó el valer las cosas a moderados precios. Desto fueron causa las abundancias de nuestros descubrimientos, de menos provecho a la templança, que fama a la gente. Assi sucediò tambien en Castilla adonde ya no ay blancas que correspondian a nuestros ceitiles: que el blanco de la codicia las dexò en blanco: i tan poco ay ya maravedis, porque ni del, ni aun de asta tres maravedis se haze ya caso en las compras, i ventas que son de un realarriba, todo procedido de la subida del vellon, o cobre.

El Rey D. Sebastian hijo del Principe Don Juan, proseguió en la labor de toda essa variedad de monedas: continuando los testones con la Cruz de la Orden de Christo dexando la de Avis, que su avó avia introduzido por la razon apontada. En los vintenes puso la S. coronada. Labrò tambien la propia moneda de cobre, i de nuevo medios maravedis con la propria S. Pero como la codicia estraña dió en falsisticar esta moneda, apenas se sintiò la astucia, quando el Rey la baxó de manera que el dies que-

dó

dó en tres, el cinco en uno i medio, i el tres en uno. Resultó desto por ser la baxa excessiva, que menguasse con ella este cobre como antes crecia con el sobrado precio; porque valiendo mas este metal en pasta que en moneda, gastavasse la moneda en lo que avia gastarse la pasta. Los plateros por ser aquel cobre muy puro consumieron gran parte en sus ligas. Desde que en Castilla se levantaron los quartos de ocho maravedis, passaron de Portugal allà muchas de aquellas monedas de maravedi i medio, por ser del mismo tamaño, i sellaronlas por ocho maravedis. Yo vi algunas assi transformadas, pareciendo a hombres que siendo nada en sus tierras, passan a otras adonde con invenciones medran mucho. Hizo màs el Rey D. Sebastian en su Reyno mucha moneda sin hazerla. Esto es que dando a la moneda de Castilla mayor valor, (seis maravedis en cada real) abrió la puerta a que allá passasse en grandissima copia. Principalmente passó casi toda la moneda labrada por el Rey Don Fernando el Catholico, que avia copiosissima aquella que herradamente llamaran de Bamba por el yugo en ella esculpido, i el manojo de flechas en que aquel politico, i catolico Principe atendiò a dos sucessos de la antiguedad, que en este lugar explicará otro Escritor de los que por dar a entender que saben una cosa, la dizen fuera de proposito. Era esta moneda desde medio real asta ocho; medio, uno, dos, quatro, ocho; pero la de uno mas con gran

9.4

gran distancia. Vino a gastarse tanto, o por el uzo, o por la malicia, que fue necessaria condenarla. Avia real que passava más de media. Dixose que un hombre llamado Vasco la avia destilado. No sè si es assi; sé que estos reales los vinieron a llamar Vasco por los annos 1609, i que entonces se extinguió. Don Fray Gonçalo de Morales, famoso Prelado del Porto se hallava con una gran copia della, de que hizo labrar unos blandones, i lamparas para su gran Capilla, que a aquel tiempo estava acabando.

Don Antonio hijo del Infante Don Luis, que se llamou Rey de Portugal, tambien labró mucha moneda, varia, i diminuta. Permanecen algunos testones suyos desta calidad, mas no corren.

Don Felipe I. proseguió la labor de los testones, dos reales, real i medio, i vintenes; i de oro las de quatro cruzados. Su hijo, i nieto hizieron lo proprio : i finalmente la moneda principal de que oy mais abunda el Reyno son Portugueses, i las monedas de quinientos maravedis de oro: de plata los testones, i los medios, i los vintenes; el cobre es casi ninguno. En las casas adonde se dá limosna ajunta de pobres se busca con premio: por un ducado dél vi dar doze, i treze reales de plata. Es muy parecida una, i otra moneda de Portugal a la Romana, que oy conocemos. Baste esto de monedas, i vamos a las antiguallas.

O Chantre Manoel Severim de Faria nas Noticias de Portugal, impressas no anno de 1655, diz o seguinte.

### DISCURSO QUARTO.

2. XXII. Moedas dos Reys Portuguezes.

A primeira Caza da Moeda, que houve em Portugal foy no Porto, onde os primeiros Reys d'este Reyno fizerao bater Moeda, mandando vir officiaes estrangeiros, porque os nao havia no Reyno, e por isso lhe concederao tantos privilegios, como ainda hoje tem. Havia tambem Caza de bater Moeda em Valença, e em Lisboa, como tudo se vê do Cap. 57. da Chronica d'ElRey D. Fernando, e tambem a houve em Evora, como se diz na 2. part. da Chronica d'ElRey D. Joao I. Cap. 5.

Por razao d'estar a Caza da Moeda no Porto, se vem hoje os seitis, e boa parte das Moedas antigas, com humas torres por diviza, e hum rio por baixo, que são as Armas d'aquella Cidade; depois passando a Corte dos Reys para Coimbra, saz menção muitas vezes o Conde D. Pedro e particularmente no tit. 36. 2. 3. dos Moedeiros de Coimbra, por onde parece que tambem alli os havia. Ultimamente se poz esta Casa em Lisboa, onde ao presente está: consta esta Casa, e se governa por huma Meza, de que he Presidente o Thesoureiro da Moeda, e assistem nella mais dous Juizes da balan-

ça, e dous Escrivães da receita, e despeza; os outros cargos provê todos o Thesoureiro, que são: fundidor, assinador, ensayador, outo contadores, outo branquidores, seis fornaceiros antigos, e trinta modernos, que acrescentou ElRey D. Joao III. dezaseis cunhadores, dous porteiros, hum da caza do thezouro, outro da porta. He esta Caza sogeita ao Tribunal da fazenda, e o Vedor da fazenda da repartição da India he o que particularmente

prezide nesta Meza quando lá vay.

Isto he o que se póde colher do principio das Moedas, que baterao os Reys d'este Reyno, ainda que nao consta, se ElRey D. Assonso Henriques bateo Moeda, nem os nomes particulares d' ellas; só consta, que todas as computações, que antigamente se faziao erao por livras; e que d'este nome houve Moedas de prata, e de cobre, até a de menor valia, porque assim como agora nós fazemos as contas por reaes, assim se faziao naquelles tempos por livras; mas como des d'ElRey D. Affonso Henriques até ElRey D. Affonso IV. nao se póde averiguar quaes forao os Reys, que baterao estas livras, deixaremos assim as mesmas livras, como as outras Moedas, que d'ellas procedem, para o ultimo titulo d'este discurso, por continuarmos com as Moedas, que os Reys fizerao atégora conhecidamente.

### 2. XXIII. Dobras d' ElRey D. Sancho I.

A Moeda mais antiga, que se acha neste Reyno, he huma d'ouro do tamanho de dous vintés, e de pezo, que sessenta d'elles faziao hum marco, que vem a ser quinhentos reis da nossa Moeda; de huma parte tinhao esculpido ElRey D. Sancho a cavallo armado, e da outra as Armas de Portugal na sórma, que apontamos no discurso da Nobreza. D'estas Moedas tenho eu huma, e d'ella se saz menção na 3. part. da Monarquia Lusitana, a qual he a que se segue. (Esta Moeda vay na Collecção, que se achará no sim deste Livro.)

Outra semelhante anda esculpida nos Discursos varios do Conego Gaspar Estaço, e além d'estas vi já outras duas semelhantes; estas parece que erao as nossas Dobras antigas até o tempo d'El-Rey D. Pedro, porque nao se achao outras Moe-

das daquelles Reys.

### 2. XXIV. Moedas d' ElRey D. Affonso IV.

Segundo parece do Cap. 56. da Chronica d' El-Rey D. Fernando, nao houve mudança na Moeda d' este Reyno até o tempo d' ElRey D. Assonso IV. o qual, com consentimento do Clero, e povo, sez os dinheiros Alsonso, mandando valessem doze dos outros, no que ganhou muito, porque vi-Tom. IV. Qq nha

nha a fazer em cada marco de ganho quatro Livras, e quatro Soldos; e estas Livras ao que parece temos agora com nome d' ElRey D. Assonso, humas batidas em Lisboa, porque tem hum L. ao pé do nome d' ElRey, e outras lavradas no Porto, porque tem hum P. em lugar de L. Destas Moedas tenho muitas, e para exemplo siz aqui esculpir huma. (Esta Moeda vay na Collecção, que se achará no sim deste Livro.)

O pezo que hoje tem esta Moeda de prata pela prezente he quarenta reis, e esta he a mais antiga Moeda de prata dos nossos Reys, que tenho

visto.

### ¿. XXV. Moedas d' ElRey D. Pedro.

No Cap. 11. da historia d'ElRey D. Pedro se diz, que este Rey mandou sazer Dobras de ouro sino, que cincoenta d'ellas sazias hum marco, e cada Dobra d'estas tinha quatro Livras, e dous Soldos. Este marco era d'ouro, e valia entas sete mil trezentos e oitenta, porque tanto vem a montar as cincoenta Dobras, que diz o Chronista sazias hum marco, contando a oitenta e dous Soldos cada Dobra, que tanto sas quatro Livras, e dous Soldos, que valia cada Dobra, contando a vinte Soldos cada Livra. E assim se tomarmos estas Dobras conforme o que entas valia o marco de ouro, eras agora da nossa Moeda cento e quarenta e sete reis, e tres

1165

e tres quintos de real; porque valia cada Dobra oitenta e dous Soldos dos primeiros; os quaes a dez feitiis, e quatro quintos de seitil cada hum, vem a fazer os dittos cento e quarenta e sete reis, e tres quintos de real; porém se fizermos a conta conforme a valia do marco de ouro, que sao trinta mil reis, tinha cada huma d'estas Dobras seiscentos reis de pezo, pois cincoenta dellas pezavao hum marco, e tanto pezao as Dobras d'aquelle tempo, que ainda hoje se conservao, de que eu tenho huma.

Fez o mesmo Rey D. Pedro outra Moeda, que chamou Meyas Dobras, e tinha quarenta e hum Soldos, que consorme a computação acima ditta, valiao setenta e tres e meyo, e tres decimos de real; das quaes meyas Dobras cem saziao hum marco d'ouro, e assim terão hoje de pezo trezentos reis.

No mesmo Cap. 11. se diz, que lavrou este Rey huma Moeda de prata, a que chamavao Tornezes, que sessenta e cinco faziao hum marco, de liga, e pezo dos reais d'ElRey D. Pedro de Castella.

Outros Tornezes sez mais pequenos, que entravao num marco cento e trinta, e de huma banda tinhao as Quinas, e da outra o rosto d'ElRey com Coroa, e as letras de huma parece diziao: Petrus Rex Portugallia, & Algarbi, e da outra: Deus adjuva me; que erao os mesmos cunhos, e letras, que tinha nas suas Dobras. Valia o Tornes grande sette Soldos, e o pequeno tres Soldos, e meyo. Estom. IV.

te nome de Tornezes parece que deu ElRey D Pedro a estas Moedas à semelhança de huma Moeda Franceza, que entao corria por toda Europa, e se lavrava em Turs Cidade de França, e por isso se chamavao Soldos Turonenses.

Outra Moeda mandou bater ElRey D. Pedro, que chamavao Dinheiros Alfonsins, de liga, e erao do valor, que fizera ElRey D. Affonso seu pay.

2. XXVI. Dos Gentis, Barbudas, Graves, Pilartes, e Fortes d' ElRey D. Fernando.

ElRey D. Fernando fez huma Moeda, que chamou Gentil, que mandou valesse quatro Livras e meya, e depois outra que valia tres e meya, e depois outros Gentis, que valiao tres Livras, e cinco Soldos. Pelo que contando as Livras a trinta e seis reis, porque erao das antigas, valiao os primeiros Gentis cento e sessenta e dous reis, e os segundos cento e quarenta e quatro reis, e os terceiros cento e sessenta e dous reis, e os quartos cento e dezaseis reis; e isto porém a respeito do pouco, que valia entao o marco de prata.

Quando ElRey D. Fernando fez a guerra a Castella, servirao a ElRey D. Henrique o Nobre muitos Soldados Francezes, que vinhao armados de celadas, a que elles chamavao Barbudas; e traziao lanças com pendoens, que chamavao Graves;

e traziao comfigo pagens para as celadas, a que chamavao Pilartes; e querendo ElRey D. Fernando deixar memoria d'esta sua empreza, poz estes nomes, e insignias nas Moedas, que mandou lavrar de novo.

A Barbuda era Moeda do tamanho de quatro vintens, ainda que mais delgada; de huma parte tem huma celada com huma Coroa em cima, e o peito de malha, e à roda este letreiro: Si Dominus mihi adjutor non timebo; e da outra parte huma Cruz das da Ordem de Christo, que toma todo o vao; nos quatro cantos da Cruz quatro Castellos, e no meyo da Cruz hum escudinho com as Quinas, e a letra: Fernandus Rex Portugalliæ; como se vê em algumas d'estas Moedas, que tenho em meu poder, de que vay aqui o exemplo. (Esta Moeda vay na Collecção, que se acha no sim deste Livro.)

de ley de tres Dinheiros, e ElRey lhe poz preço de vinte Soldos, que erao huma livra de noventa e

seis reis dos nossos.

Dos Graves cento e vinte fazia hum marco, e valia o quinze Soldos, que vem a ser vinte e hum real dos nossos, e tinha o por diviza huma lança sobre os cunhos. Os Pilartes era o tambem de prata, de ley de dous Dinheiros, e valia o cinco Soldos, que são da nossa Moeda treze reis, e dous seitis.

Fez ElRey D. Fernando outra Moeda, que chamou Fortes, que valiao vinte Soldos, que sao vinte

vinte e nove reis, e dous seitis, e Meyos Fortes, que valiao quatorze reis, e meyo, e hum seitil: assim mesmo mandou bater outros Tornezes, a que chamarao Petites, palavra Franceza, que significa pequeno, donde se vê, que de França tomarao o nome, como tudo consta do Cap. 56. da Chronica do mesmo Rey. E assim lavrou outras Moedas antigas, das quaes se conservao algumas, que eu tenho já referidas, com valores sobidos; e queixando-se os póvos do grande preço, que estas Moedas tinhao, e do pouco que pezavao, lhe abateo a valia a mais accommodados preços, como se diz no Cap. 57. da mesma Chronica, convem a saber, que os Graves de quinze Soldos dos Dinheiros Alfonsis, nao valessem mais de sete; e a Barbuda de vinte Soldos valesse quatorze, e os Pilartes de cinco valessem tres e meyo, e os reaes de prata de dez Soldos valessem oito. E porque ainda estes preços erao grandes, tornou ElRey a fazer outra baixa, e mandou que a Barbuda, que já estava em quatorze Soldos, valesse só dous, e quatro Dinheiros, que vem a ser quatro reis dos nossos; e o Grave quatorze Dinheiros, que sao dous, e dous seitis; e o Pilarte sete, que he hum real, e hum seitil; e os Fortes dez Soldos, que sao dezaseis reis, e quatro seitis; e os Dinheiros, que de novo layrara, que valessem como Mealhas.

### ¿. XXVII. Das Moedas d'ElRey D. Joao o I.

ElRey D. Joao I. sendo defensor do Reyno, como se vê no Cap.49. e 50. da 1. Part. de sua Chronica, mandou lavrar Reaes de prata, de ley de nove Dinheiros, que setenta e dous d'elles faziao hum marco, e depois mandou lavrar outros de ley de seis Dinheiros, e depois outros de cinco, ficando sempre na mesma valia, e ganhando o mais. com tudo isso o povo pelo amor, que tinha a El-Rey, respeitou tanto esta Moeda, ainda que chea de tanta liga, que diz o Chronista, que muitos traziao depois estes Reaes de prata ao pescoço como couza fanta, affirmando, que lhe valia contra as enfermidades.

Depois mandou o mesmo Rey, sendo ainda desensor, lavrar Reaes de ley de hum Dinheiro, que valia cada hum dez Soldos, e depois d'estes mandou fazer outros Reaes de tres Livras e meya, e de dez Dinheiros e meyo; e o mesmo se vê do Cap. 5. da 2. Part. de sua Chronica.

Quando depois ElRey quiz tomar Ceita, mandou lavrar os primeiros Reaes brancos, que cada hum d'elles valia dez Reaes de tres Livras e meya, e erao de ley de dez Dinheiros, e sessenta e

dous faziao hum marco.

Depois que veyo de tomar Ceita, dizem alguns mandou lavrar os Seitis, a quem deu este nome, me, em memoria do nome de Ceita, que entao conquistara, ainda que outros dizem, que por valerem a sexta parte do Real se chamarao Sextiis, e corruptamente Seitis.

### d. XXVIII. Moedas d' ElRey D. Duarte.

Depois que as Livras chegarao a grande diminuição, como adiante veremos, mandou ElRey D. Duarte lavrar outra Moeda mais grossa, que chamarao Reaes brancos, os quaes erao de cobre com liga d'outro metal, que os fazia mais brancos do que sao os nossos Reaes de cobre tal, e por isso se chamarao brancos, como se collige da Ord. 2. 16. Mandou ElRey D. Duarte, que cada Real branco d'estes valesse hum Soldo dos antigos; e assim cada hum d'elles valia trinta e cinco livrinhas, e vinte Reaes brancos faziao huma Livra antiga das setecentas; a este respeito valia cada Real d'estes da nossa Moeda dez Seitis, e quatro quintos de Seitil, pois vinte d'elles valiao trinta e seis, que he huma Livra das mayores.

Quando o mesmo Rey mandou bater estes Reaes brancos parece, que mandou juntamente bater outra Moeda, a que chamou Pretos, dez dos quaes valiao hum Real branco; porque já que se mudavao os Soldos em Reaes brancos, pareceo conveniente, que se mudassem os Dinheiros em pretos; e este nome de preto parece, que soy posto por

diffe-

disferença dos brancos, e deviao tambem ser mais pretos, porque nao teriao a liga de metal, ou d'estanho, como tinhao os brancos. A valia, que estes primeiros Pretos tinhao, conforme à nossa Moeda, he a mesma de hum Seitil, e quatro cincoentavos de Seitil. Porque a mesma Ordenação diz, que hum Real d'estes brancos valiao dez Seitis, e quatro quintos de Seitil; e como dez Pretos valiao hum Real branco, bem se infere, que hum Preto d'estes primeiros tinha hum Seitil, e o que lhe cabia dos quatro quintos do Seitil, que são quatro cincoentavos de Seitil. Tambem este Rey mandou lavrar Escudos d'ouro baixo.

### ¿. XXIX. Das Moedas d' ElRey D. Affonso V.

Na Chronica d' ElRey D. Affonso V. Cap. 138. se diz, que em tempo d' ElRey D. Duarte se lavrarao Escudos d' ouro baixo, que nos Reynos estranhos se tomavao com muita difficuldade. E El-Rey D. Affonso quando aceitou a Cruzada, para ir à Terra Santa, mandou lavrar d' ouro sobido de toda a perseição a Moeda dos Cruzados, a qual mandou sobir em pezo, e não em preço, dous grãos sobre todos os Ducados da Christandade, para assim poderem correr em todas as partes onde elle sosse. D' estes Cruzados ha ainda hoje muitos, e são buscados para dourar com elles pela sua muita sineza; e alguns, que me vierão à mão, tem de huma parte Tom. IV.

huma Cruz como a de S. Jorge, com letras, que dizem: Adjutorium nostrum in nomine Domini; e da outra o Escudo Real coroado, metido ainda na Cruz d' Aviz, com estas letras: Cruzatus Alfonsi Quinti R. O nome de Cruzado parece lhe deu por ser feito para a empreza da Cruzada, que aceitara.

Hum Real tenho d'este Rey com a sigura de sua empreza, que era hum rodizio de hum moinho correndo com o impeto da agua, a qual empreza usou em muitas partes, e principalmente no Mosteiro de S. Francisco de Varatojo junto a Torres Vedras, onde se elle retirou, por ser sitio muy aprassivel com a vista do mar, e muita caça da Coutada de Cintra, aonde esta empreza se vê pintada em muitos lugares da Igreja, e das officinas da Casa; as letras da empreza dizem o que estava na mesma sigura: He rodizio; porque se prezava este Principe de tao comedido, que queria ser advertido dos erros para se emendar d'elles.

Fez ElRey D. Affonso V. humas Moedas de cobre chamadas Espadins, do tamanho de Real, que de huma parte tem no meyo huma mas com huma espada com a ponta para baixo; e pela roda este letreiro: Alphonsus Dei gratia Rex P. e da outra parte o Escudo Real sobre a Cruz d'Aviz, e as letras dizem: Adjutorium nostrum in nomine Domini.

Esta Moeda mandou lavrar ElRey D. Assonso V. em memoria da Ordem da Espada, que instituso para a Conquista de Fez; na mais alta Torre da qual se dizia, que estava huma espada engastada por hum antigo Astrologo dos Mouros, com pronostico, que quem pelo valor das armas dalli a tirasse, havia de ser Senhor do Mundo. D' estas Moedas tenho muitas, assim de prata, como de cobre, como se vê na presente. (Esta Moeda vay na Collecção, que se achará no sim deste Livro.)

Outra Moeda ha d'este Rey de prata do tamanho de hum vintem, que de huma parte tem as Quinas sómente, e o letreiro à roda diz: Alphonsi Quinti Regis Por. e da outra hum A. grande Gothico, que he a primeira letra do nome d'ElRey, e em cima huma Coroa, e à roda: Adjutorium nos-

trum in nomine Domini.

Outra Moeda de prata se acha sua do tamanho de quatro vintens, mas nao de tanto pezo; a qual de huma parte tem o Escudo Real sobre a Cruz d'Aviz, e o letreiro à roda diz: Alphonsus Dei gratia Rex Por. Da outra banda estao as Armas quarteadas de Castella, e Leao, e o letreiro à roda diz: Alphonsus Dei gratia Rex Por. Esta Moeda se lavrou no tempo, que ElRey D. Assonso pretendia o Reyno de Castella pelo casamento da Excellente Senhora; e por isso usava das Armas de Castella, e do titulo do mesmo Reyno.

Outra Moeda tenho sua de cobre da grossura de hum vintem pouco mayor, de huma parte tem hum A. Gothico grande debaixo de huma Coroa, e o letreiro: Alphonsus Rex Portugallice; da ou-Tom.IV.

Rrii tra

tra as Quinas sómente com as letras gastadas.

Outra Moeda se acha de cobre do tamanho de meyo vintem, mas de mayor grossura, com outro A. Gothico, e huma Coroa por cima, e da outra banda as cinco Quinas em Cruz, e ambos os letreiros dizem: Alphonsus Rex Portugallia.

Outra fórma de Moeda ha, que de huma parte tem huma Cruz da maneira das Commendas de Christo, com o letreiro: Alphonsus; e da outra os cinco escudetes em Cruz atravessados, e tao largos, que os quatro fazem entrar os bragos da Cruz pelo lugar do letreiro da borda até o fim, e o letreiro, que vay entre os quatro escudetes, diz: Rex Portugal. Outras Moedas se baterao em tempo do mesmo Rey, de que adiante com as Livras se faz particular mençaő.

### 2. XXX. Moedas d'ElRey D. João o II.

ElRey D. Joao o II. mandou layrar Moedas novas no anno de 1485; a primeira foy huma d'ouro, que chamarao Justo, de ley de vinte e dous quilates, e pezo de seiscentos reis, que eu tenho, e de huma parte tem nella o Escudo Real já com as Quinas direitas sem a Cruz d'Aviz; e soy esta a primeira vez, em que assim appareceo o Escudo Real depois d' ElRey D. Joao o I. o qual como foy Mestre d'Aviz, poz o Escudo Real no meyo da Cruz d'aquella Ordem, e as letras dizem: Joannes . Secun-

Secundus R. Portug. Algar. Dominus Guinè, que he, Joao II. Rey de Portugal, e Algarves, Senhor de Guiné; o qual titulo tomou tambem no mesmo anno: da outra parte estava ElRey armado, assentado em cadeira Real, com huma espada na mao, e as letras à roda diziao: Justus, ut palma slorebit; o Justo slorecerá como a palma; d'este letreiro parece lhe derao a esta Moeda o nome de Justo.

Mandou lavrar tambem Espadim d' ouro da ley dos Justos, e da ametade da valia, que erao trezentos reis, e tinha de huma parte as mesmas Armas, e titulos, que os Justos, e da outra huma mao com huma espada nua com a ponta para cima; e por letra: Dominus protector vitæ meæ, à quo tre-

pidabo?

Fez tambem Meyos Reaes de prata de ley de onze Dinheiros, a que depois chamarao Vintens, por valerem vinte reis, e fez Meyos Vintens, e Cinquinhos, que valiao cinco reis: tambem lavrou Reaes de cobre da valia dos que agora correm. Deftes Reaes ha alguns, em que está esculpido o Pelicano dando a beber aos filhos o sangue de seu peito, que soy a empreza d'este Rey, com a letra: Pela Ley, e pela Grey; dando a entender, que derramaria o sangue em desensao da Fé, e de seus Vasfallos.

Outros Espadins sez bater prateados, que valiao quatro reis. Mandou lavrar Cruzados, que valiao trezentos e noventa, e ElRey D. Manoel os accrescentou a quatrocentos no valor, anno de 1517.

### d. XXXI. Das Moedas d' ElRey D. Manoel.

Damiao de Goes aponta no Capitulo ultimo da Chronica d' ElRey D. Manoel as Moedas, que

fez, que são as seguintes.

No anno de 1499 mandou bater os Portugue. zes d'ouro de vinte e quatro quilates, que era a mesma ley dos Cruzados des do tempo d'ElRey D. Affonso V. e cada hum d'elles tinha dez Cruzados de valor, e de huma parte tinhao a Cruz da Ordem de Christo com letras, que diziao: In hoc signo vinces; e da outra o Escudo Real coroado, e dous letreiros: o do circulo mayor dizia: Primus Emmanuel Rex Portugalliæ, Algarbiorum, citra, vultra in Africa, & Dominus Guine; o do circulo menor: Æthiopiæ, Arabiæ, Persiæ, Indiæ.

No mesmo anno mandou lavrar huma Moeda de prata de ley de quinze Dinheiros, que setenta faziao hum marco, e valia trinta e tres cada huma. Esta Moeda chamarao Indios, e tinha de huma parte a mesma Cruz, e letreiro, que os Portuguezes, e da outra as Armas do Reyno, com o letreiro: Pri-

mus Emmanuel.

No anno de 1504 fez os Portuguezes de prata de valor de quatrocentos reis cada hum, com os mesmos letreiros, e cunhos, que os Portuguezes d' ouro;

ouro; e d'estes mandou sazer Meyos, e Quartos, que sa os Tostoens, com o mesmo Escudo, e letreiro, que os Portuguezes d'ouro. Chamarao-se Tostoens à imitação d'outra semelhante Moeda de França, a qual por ter por devisa huma cabeça, a que os Francezes chamao Teste, se lhe deu o nome de Testao, e corruptamente Tostao.

Depois no anno de 1517 fez Meyos Tostoens, que de huma parte tem os cinco Escudos das Quinas sem Castellos, e da outra huma Cruz, e de ambas as bandas diz o letreiro: Primus Emmanuel R. P. & A. D. G. Manoel primeiro, Rey de Portugal,

e Algarve, Senhor de Guiné.

Continuou os Cruzados do mesmo pezo, e ley d'ElRey D. Assonso V. e d'ElRey D. Joao II. e

nos Vintens, e Seitis.

Fez Reaes de cobre de seis Seitis cada Real, que de huma parte tinhao hum R. debaixo de huma Coroa, e da outra o Escudo das Armas do Reyno, com estas letras: Emmanuel Rex Portugalia, & A. Dominus Guinè.

Teve ElRey D. Manoel por empreza a Esphera, que vulgarmente se chamava entas Espéra, e lha deu ElRey D. Joas II. como em pronostico da Coroa. Pelo que depois de ser Rey mandou lavrar huma Moeda d'ouro, que de huma parte tem esculpida huma Esphera, e da outra huma Coroa, com huma letra, que diz: Mea, com que parece quiz denotar, que a Esphera, que ElRey D. Joas

lhe

lhe déra por empreza, alcançou elle por obra, descobrindo, e conquistando a India, e o Brasil: de maneira, que ficarao sendo sua Coroa as quatro partes do Mundo, que comprehende a Esphera. Pelo que alludindo a este Senhorio, usou da palavra Mea, segundo parece, por ser de S. Paulo, que chama aos Philippenses, a quem converteo: Gaudium meum, o corona mea; e noutra parte (1. aos Philippenses 2.) Quæ enim est nostra spes, aut gaudium, aut corona gloriæ, nonne vos, vc. Donde parece que quiz dizer, que a sua gloria, e Coroa foy o novo descobrimento, e conversaó do Mundo. Na India, depois de tomada Goa, mandou o Governador Affonso d' Albuquerque sazer algumas Moedas com o nome d'ElRey D. Manoel, afsim de ouro, como de prata, e cobre, às quaes poz nomes Espheras, porque de huma parte tinhao a Cruz da Ordem de Christo, e da outra a Esphera, que era a empreza d' El Rey, como já dissemos; pezava a Esphera de prata dous vintens, e outra ametade, a que chamarao Mea Esphera, nesta conformidade. (Esta Moeda vay na Collecção, que se achará no fim deste Livro.)

A's Moedas de cobre poz nome Leais, e outras Dinheiros, tres dos quaes valiao hum Leal; e de ouro mandou lavrar Cruzados, como se vê nos Commentarios d'Assonso d'Albuquerque, Part. 2.

Cap. 26.

#### 2. XXXII. Das Moedas d' ElRey D. Joao o III.

Posto que na Chronica d'ElRey D. Joao o III. se nao saz menção mais, que das Moedas de cobre, que elle mandou lavrar, com tudo consta d'outras muitas, que sez bater de todos os metaes, e particularmente a Moeda d'ouro chamada S. Vicente, que era de pezo de mil reis; e de huma parte tem a figura de S. Vicente, com huma nao na mão esquerda, e huma palma na direita, com letras à roda: Zelator Fidei usque ad mortem; e da outra o Escudo Real coroado com as letras: Joannes Tertius Rex Portu. & Al. D'esta Moeda se lavrou outra de ametade da sua valia, e com as mesmas insignias, que por isso lhe chamão Meyos São Vicentes, como se vê da seguinte. (Esta Moeda vay na Collecção, que se achará no sim deste Livro.)

O titulo de Zelador da Fé, que teve nesta Moeda, usou ElRey por lho dar o Papa Paulo III. por o grande zelo, e instancia, com que pedio o Tribunal do Santo Officio da Inquisição para este Reyno, e, como titulo hereditario, usou tambem d'elle ElRey D. Sebastiao nas mesmas Moedas,

que em seu tempo mandou lavrar.

Fez outra Moeda d' ouro do pezo dos Cruzados, a que chamarao Calvarios, por terem de huma parte huma Cruz comprida posta sobre hum monte, como ordinariamente a pintao no Calva-Tom.IV.

rio, com estas letras: In hoc signo vinces; e da outra parte o Escudo Real, com Coroa, e letreiro: Joannes Tertius Port. & Al. R. D. Guine.

Tambem na India se bateo outra Moeda no anno 1548 governando Garcia de Sá; era d'ouro de vinte quilates, e hum quarto; entravao num marco sessenta e sete; de huma parte tinhao as Armas de Portugal, com a letra: Joannes III. Portug. & Alg. Rex; e da outra parte a Imagem de S. Thomé, com a letra: India tibi cessit. D'ella se saz mençao na 6. Dec. liv. 7. c. 2.

Tambem anno 1555, governando D. Pedro Mascarenhas, se lavrou em Goa outra Moeda de prata chamada Patacao, que foy a mayor d'este metal, que houve naquelle Estado, como se refere

na 7. Dec. cap. 6. col. 6.

Fez Reaes de prata, a que vulgarmente chamamos Moedas de dous vintens, que de huma parte tinhao huma Coroa, e debaixo o nome d' El-Rey nesta cifra: Jo. III. e por baixo XXXX. e à roda estas letras: Rex Portugalliæ Al. e da outra huma Cruz de S. Jorge, com as letras: In hoc signo vinces.

Fez tambem outra Moeda d'estes Reaes de prata dobrados, a que ordinariamente chamamos Quatro vintens, e tem as mesmas insignias, que os outros; só debaixo do nome d'ElRey tem hum numero de LXXX. que he a valia dos oitenta reis, e na cercadura diz: Rex Portugallia, Al. D. G.

No

No Cap. 58. da 4. Part. da Chronica d' ElRey D. João III. se diz, que mandou continuar em Lisboa no lavramento dos Seitis, que cada hum d' elles tinha dezoito grãos, e com os mesmos cunhos, que até entao corriao. E assim mesmo mandou sazer Reaes, que valessem seitis, e tinhao meya oitava de pezo cada hum, e de huma parte tinhao no meyo letreiros, que em breve diziao: Joannes Tertius Portugalliæ, & Algarbiorum Rex; e da outra parte hum R. com huma Coroa em cima, que he a primeira letra do nome da mesma Moeda, que he: Real.

Outra Moeda mandou fazer de pezo d'oitava e meya, e tem huma Coroa por cima, e humas letras no circuito, que dizem: Portugalia, & Algarbiorum Rex Africæ; e da outra hum Escudo de Armas Reaes.

Fez Patacoens de cobre de cinco oitavas, que valia dez reis; e de huma parte tinha o Escudo Real, coroado com letras, que em breve diziao: Joannes Tertius Portugalliæ, & Algarbiorum; e da outra parte hum X. e ao redor: Rex Quintus Decimus.

#### 2. XXXIII. Moedas d' ElRey D. Sebastiao.

D' ElRey D. Sebastiao ha varias Moedas d' ouro, como sao as de quinhentos reis, que tem de huma parte huma Cruz da Ordem de Christo, com Tom.IV. Ss ii as as letras: In hoc signo vinces, e da outra o Escudo com Coroa, e na cercadura: Sebastianus I. Rex Portugalliæ. Fez tambem a Moeda dos Portuguezes de dez Cruzados.

De cobre mandou lavrar os Meyos Reaes, os quaes tem hum R. de huma parte, com huma Coroa em cima, e da outra estas letras: Sebastianus.

Outros Meyos Reaes tem de huma parte hum S. grande debaixo de huma Coroa, e da outra estas letras: R. Sebastianus I. Mandou o mesmo Rey por huma Provisao sua de 27 de Junho de 1558, e por outra de 22. d'Abril de 1570, que se lavrassem de prata sómente Tostoens, Meyos tostoens, Vintens, e Meyos vintens; e que vinte e quatro Tostoens sizessem hum marco de prata; valendo cada Tostao cem reis de seis Seitis o Real, e que tivessem as ditas Moedas os mesmos cunhos, e letras, que até entao costumavao ter as semelhantes; e do lavramento de cada marco de prata em Moeda se tirasfem oitenta reis para os custos.

Tambem mandou abater as Moedas de cobre, que ElRey D. Joao seu Avô lavrara; de maneira, que a Moeda de Dez reis, que chamamos Patacao, valesse sómente tres; e a Moeda de Cinco reis, que

tem hum V. valesse Real, e meyo.

### 2. XXXIV. Moedas d' ElRey D. Joad o IV.

ElRey D. Joao o IV. quando tomou posse

do Reyno, mandou lavrar os Cruzados de prata, que tem quatrocentos reis, e os Meyos Cruzados, Tostoens, e Meyos Tostoens, com o mesmo preço antigo, mas de menos pezo; porque como a prata tinha em todas as Provincias do Norte muito mayor valia, que neste Reyno, levavao os Estrangeiros toda a prata de Portugal. E assim para se remediar este damno soy necessario levantar o preço do marco de prata, e diminuir o pezo das Moedas.

As Moedas d'ouro de quatro cruzados, que ElRey de Castella D. Filippe, que chamarao o Bom, mandou lavrar neste Reyno, fez recolher no anno de 1642, e batellas de novo com o seu nome: Joannes IIII. D. G. Rex Portugaliæ, & Algarb. e da outra parte a Cruz de S. Jorge; e nos quatro vãos o anno de 1642; e à roda: In hoc signo vinces;

e mandou que valessem tres mil reis.

Outras se lavrarao, que tem ametade d'este pezo, e valor, com as mesmas letras, e outras de quarto. E porque quando levantou o preço do marco de prata, se nao pode recolher todo o dinheiro, que entao corria, e trocallo por Moedas novas, se mandou cunhar com o algarismo do novo valor, esculpindo no Tostao 120 reis, e nos Quatro Vintens 100, e no Meyo Tostao 60, e nos Reaes singelos, que chamavao de Dous Vintens 50. De novo se lavrarao Vintens com hum I. no meyo, que he a primeira letra do nome de S. Magestade por cisra: e tambem se lavrarao Dous Vintens com o mesmo nome, e huma

e huma Coroa em cima, e da outra parte a Cruz de S. Jorge. Estas Moedas se baterao não sómente em Lisboa, mas em Evora, e no Porto, nas quaes Cidades Sua Magestade mandou de novo levantar Casa de Moeda.

Demos felice remate a esta materia com a infigne Moeda, que Sua Magestade mandou lavrar, depois que fez tributario o Reyno de Portugal à Igreja da Conceiçao de Nossa Senhora de Villa-Viçosa; mandou lavrar huma Moeda grande de prata de mayor circunferencia, que os Cruzados de prata, que de huma parte tem a Imagem de Nossa Senhora da Conceição, com os pés na meya Lua sobre o globo; e de huma, e outra parte o Sol, e outros attributos metaforicos, porque he invocada da Igreja, como sao o Sol, o Espelho, o Horto concluso, a Casa d'ouro, a Fonte selada, a Arca do Santuario, e as letras: Tutelaris Regni; e da outra as Armas Reaes, com Coroa cerrada postas no meyo da Cruz da Ordem de Christo; e as letras: Joannes Quartus D. G. Portugalia, & Algarbia Rex. Péza esta Moeda quatrocentos e cincoenta reis: outra mandou lavrar d'ouro com a mesma esculptura, e letra, de valor de doze mil reis. Vid. Nud. ww. E E

#### 2. XXXV. Das Livras.

Livra he a Moeda, de que se acha mais antiga relação, como se vê da Ordenação V elha liv. 4. tit. I.

tit. 1. Esta Moeda parece que era de prata, como ainda hoje o he em França, e Alemanha, donde os officiaes da Moeda parece vierao a este Reyno; e à sua imitação a deviao introduzir quá os nossos Reys, como fizerao outras muitas cousas à semelhança d'Inglaterra, e França; além de trazer de lá principio o Conde D. Henrique, e muitos dos seus com elle; e assim nos ficarao muitas cousas da lingua, e costumes dos Francezes. O nome de Libra he Latino, e significa pezo de doze onças; d'esta quantidade lavrarao os Romanos a primeira Moeda, como diz Plinio lib. 33. cap. 3. e o tem Covarruvias de Numismate, Gregor. Agricola, Budeu, e Leto. Donde parece, que do Libra Latino se derivou o nome às Livras das outras Provincias, e a estas de Portugal.

Todas as Livras, que se lavrarao até o anno de 1395, em que reynava ElRey D. Joao I. sorao da mesma valia. Por tanto mandou ElRey D. Duarte por Ordenação, que pelas Livras até este anno se pagassem vinte Reaes brancos dos primeiros, os quaes Reaes brancos, como diz a dita Ordenação liv. 4. tit. 1. 2.17. valia cada hum dez Seitis, e quatro quintos de Seitil; e assim vinte Reaes d'estes brancos vem a montar duzentos e dezaseis Seitis, que a seis Seitis o Real tornao agora trinta e seis Reaes dos nossos, e tanto valia cada Livra até

este tempo.

Porém vendo-se ElRey D. Joao I. apertado pelos

pelos muitos gastos das guerras, fez lavrar as Livras de menor pezo; e com tudo lhe deu a mesma valia, como tambem fizerao antigamente os Romanos, segundo Plinio no lugar referido; porque sendo a sua primeira Livra de doze onças de pezo, e valor, depois pelas necessidades da Republica as mandarao lavrar de duas onças de pezo, e depois de huma onça sómente, mas todas com a valia de doze oncas. E assim ficou a Republica ganhando tanto dinheiro; que se desempenhou. O mesmo se conta d'ElRey D. Henrique de Castella o Nobre no quarto livro da sua Historia, cap. 10. Pelo que d'este meyo se quiz valer o nosso Rey D. Joao; porque valendo as Livras, como dissemos, vinte Reacs brancos dos primeiros, que fazem dos nosfos trinta e seis Reaes; estas segundas Livras, que mandou bater, nao tinhao de verdadeiro pezo mais que vinte e cinco reis, e tres Seitis.

A estes dous generos de Livras chamao nas Escrituras do tempo d'ElRey D. Duarte para cá, Antigas, à differença das outras, que depois se lavrarao de muito menor valia. De maneira, que vierao a tanta diminuição, que pelas primeiras Livras antigas se mandarao pagar setecentas das livrinhas pequenas até o anno de 1395; e d'este anno por diante se mandarao pagar por estas segundas Livras

antigas quinhentas Livras das pequenas.

### ¿. XXXVI. Das Livras de dez Soldos.

Para se entenderem bem as especies das Livras de que tratamos, havemos de presuppor, que assim como ElRey D. Duarte mandou pagar pelas duas disserenças de Livras mais notaveis, e antigas a setecentas Livrinhas por huma, e a quinhentas Livrinhas por outra; assim para entenderem bem, e evitarem embaraços, reduziras outras quaesquer espe-

cies de Livras a este genero de Livrinhas.

Depois das Livras antigas já ditas se lavrou huma Moeda, que chamarao Livra de dez Soldos, a qual era de cobre, e tinha a decima parte da Livra mayor, e mais grande de setecentas. E assim valiao dez Livras de dez Soldos setecentas Livrinhas: chamava-se de dez Soldos, porque quando se bateo se lavrarao huns Soldos, dez dos quaes faziao esta Livra. Prova-se isto por muitas Escrituras antigas; e em particular pelo livro dos Anniversarios velho da Sé d' Evora, que começou no anno de 1442, em que está huma verba em 15 d' Agosto, que diz: Neste dia fazem Anniversario por N. e sao para este Anniversario cincoenta Soldos antigos, e oito Livras de Moeda de dez Soldos; e diz o Contador embaixo, como costuma, que por este dinheiro recebe mil e oitocentas e dez Livrinhas. Pela qual conta se mostra o que temos dito; porque os cincoenta Soldos antigos valiao a vinte e cinco Livrinhas Tom.IV.

vrinhas cada hum, como diremos em seu lugar. E assim somavao mil e duzentas e cincoenta Livrinhas; e as oito Livras de dez Soldos, contadas a setenta Livrinhas cada huma, vem a sazer quinhentas e sessenta Livrinhas, que com as mil e duzentas e cincoenta dos Soldos antigos já ditos, vem a somar as mil e oitocentas e dez Livrinhas, que o Contador diz, que recebeo.

Resta averiguar quanto valia esta Livra de dez Soldos a respeito da nossa Moeda hora corrente, que facilmente se mostra da valia, que temos provado acima na Livra grande de setecentas. Porque se a Livra grande valia trinta e seis reis; esta que he a sua decima parte valeria a tres, e meyo,

e tres quintos de Real.

# 2. XXXVII. De outras Livras, que valiad dez Livrinhas somente.

Consta tambem por Escrituras antigas, que havia outras Livras, cada huma das quaes valia sómente dez Livrinhas das pequenas. O que se vê claramente do livro das contas dos Anniversarios da Sé d' Evora, que servia no anno de 1464 na addição de 9 de Setembro; e assim sicavao valendo estas Livras, conforme a nossa Moeda, cada huma meyo real, e seis setimos de Seitil.

Outra Moeda havia de cobre chamada de Tres Livras e meya d'estas de dez Livrinhas, que agora dissemos. E assim valia esta Moeda trinta e cinco Livrinhas das pequenas. Nesta Moeda fallas muitas Escrituras antigas, e em particular o livro das contas dos Anniversarios do Cabido d'Evora no lugar acima referido de 9 de Setembro de 1464, e outro em 17 de Dezembro, em que diz se davas para aquelle Anniversario oitenta Livras de tres Livras, e meya; e diz o Contador abaixo, que recebeo por estas oitenta Livras duas mil e oitocentas Livrinhas. Pelo que consta, que valia cada huma d'estas, trinta e cinco Livrinhas, como sica dito. E assim sicavas valendo da nossa Moeda hum Real, e meyo,

e hum Seitil, e quatro quintos de Seitil.

As ultimas, e mais pequenas Livras forao estas a que chamamos Livrinhas. Estas forao tao diminutas, e de tao pouco valor, que como fica dito, mandou ElRey D. Duarte, que se pagassem fetecentas d'ellas por huma das mais antigas até o anno de 1395, e quinhentas por cada huma das Livras antigas do dito anno por diante. O que cada huma d'estas Livrinhas valia a respeito do nosso Real, se pode provar d'esta maneira. Setecentas d'estas valiao huma Livra antiga, que dissemos tinha trinta e seis reis da nossa Moeda; logo he necessario, que repartamos trinta e seis reis por setecentas partes, e o que vier a cada parte, isso será o que valia cada Livrinha. Para esta repartição se fazer mais commoda, faremos primeiramente cada Real dos trinta e seis em vinte partes, que montao Tom.IV. Tt ii

setecentas e vinte partes. Estas partidas por setecentas Livrinhas, vem a cada huma vinte partes de Real, e dous setentavos de vinte partes de Real. Esta he a valia, que tinhao, nem he de espantar haver Moeda tao miuda, pois havia Mealhas, como adiante veremos, que valiao meyo Seitil; e assim hum Real valia doze Mealhas. E além d'isso pode bem ser, que no pezo fossem tamanhas como Seitil, ou Mealha, e a valia fosse esta sómente, ou o que mais he de crer, estas Moedas modernas forao as que crescerao na valia, sendo de pequeno pezo. Estas Livrinhas parece que já as nao havia em tempo d' ElRey D. Duarte; porém para môr commodidade, reduziao a ellas todas as contas, como hoje fazemos dos Reaes, nao havendo já quasi nenhuns entre nós. E assim durou contarfe por ellas muitos annos adiante.

#### ¿. XXXVIII. Dos Soldos.

Havia antigamente, antes do anno de 1395, outra Moeda mais miuda, a que chamavao Soldos, vinte dos quaes valiao huma Livra antiga de trinta e seis reis; o que se collige da dita Ordenação Q. 1. em que se diz, que ElRey D. Duarte mandou pagar vinte Reaes brancos por esta Livra mais antiga, e mandou que cada Real branco valesse hum Soldo. Bem se insere logo, que vinte Soldos era huma Livra. O mesmo consta do livro primeiro das

das sizas, em que ElRey diz, que lhe pagarao de siza dous Soldos por Livra. E na addição d'ElRey D. Assonso V. se explica logo, que esta conta vem a ser a decima parte, por quanto huma Livra tinha vinte Soldos. Valia este Soldo da nossa Moeda hum Real, e quatro Seitis, e quatro quintos de Seitil.

Tambem havemos de presuppor, que as outras Livras, que se sora o lavrando, como soy a Livra antiga de quinhentos, e a Livra de dez Soldos, tiverao tambem seus Soldos ao mesmo respeito. E assim quando se lavrou a Livra de quinhentos, se lavrarao os segundos Soldos, que tambem erao vinte por Livra. O que se prova por muitas Escrituras antigas, particularmente da Sé d'Evora do anno de 1442, e do de 1462, nos quaes se contao todas as Livras antigas a razao de quinhentas Livrinhas, e os Soldos a razao de vinte e cinco Livrinhas; e assim vinte d'elles sazem as quinhentas Livrinhas, e valiao estes Soldos da nossa Moeda hum Real, e dous setimos de Real.

Depois se lavrarao outros Soldos, que valiao sete Livrinhas sómente. E assim porque dez d'elles valiao a terceira especie de Livras de setecentas Livrinhas, chamavao à dita terceira especie de Livras, Livra de dez Soldos, os quaes Soldos valiao da nossa Moeda dous quintos, e hum vigesimo de Real, que vem a ser quasi meyo Real.

Este nome Soldo se tomou dos Latinos, os

quaes

quaes chamavao Solidum, àquillo, que era totalmente perseito; e por isso derao este nome a certo genero de Moeda, que tinha na valia aquillo, que verdadeiramente pezava. Esta Moeda correo por todo o Imperio com as outras de Roma. E assim S. Isidoro nas Ethymologias mostra, que corria em Hespanha no seu tempo. Em França ainda hoje ha Moeda d'este nome, posto que de differente metal, e pezo; e d'este principio nos devia de ficar o nome Soldo.

# 2. XXXIX. Dos Dinheiros.

1<u>i</u>

"Moeda valla elle legunda Dinh O nome Dinheiro se corrompeo de Denareus, Moeda Romana, a quem se deu este nome por valer dez Assis. E ainda hoje em Hespanha ha em Valença certa Moeda, que chamao Dinheiro, vinte e tres dos quaes valem hum Real de prata Castelhano. Estes nossos de Portugal antigos valiao até o tempo d'ElRey D. Joao I. doze d'elles hum Soldo d'aquelles, que vinte faziao a Livra mais antiga, como consta da Chronica d' ElRey D. Fernando cap. 55. Nem obsta o que diz a Ordenação já dita d. 17. em que affirma, que o Soldo valia dez Dinheiros, e vinte e quatro quintos de Dinheiro, porque a Ordenação falla pouco mais, ou menos; e nao havia para que se fizesse Moeda miuda, que ao justo nao viesse a montar o Soldo em onze, ou doze, ou quatorze. Pelo que se vê claramente, que

que mais haviao de ser os Dinheiros, que dez; e pela Chronica já dita consta, que erao doze, e assim mesmo dos livros das contas dos Anniversarios do Cabido d' Evora a 20 de Novembro de 1464. De modo, que o justo preço d'este Dinheiro era hum Seitil menos hum decimo.

Houve outros Dinheiros, doze dos quaes valiao hum Soldo de vinte e cinco Livrinhas, como se prova pelas Escrituras antigas, e cada Dinheiro d'estes valia duas Livrinhas, e hum duodecimo de Livrinha; e assim doze Dinheiros d'estes valiao hum Soldo de vinte e cinco Livrinhas, e na nossa Moeda valia este segundo Dinheiro meyo Seitil, e

hum quadragesimo segundavo de Real.

Houve outra Moeda chamada Dinheiro Alfonsim, pela mandar bater ElRey D. Assonso o IV. como se vê da Chronica d'ElRey D. Fernando Cap. 55. e refere-se no mesmo lugar, que ElRey D. Affonso mandou, que nove d' estes Dinheiros valessem hum Soldo, e vinte Soldos huma Livra das mais antigas de trinta e seis. Estes Dinheiros erao do mesmo pezo, que os velhos, mas na valia lhe levavao os velhos ventagem, pois nove d'elles mandou ElRey, que valessem hum Soldo; e dos velhos doze valiao hum Soldo. Supposto isto, podemos dizer, que estes Dinheiros Alfonsis, se os considerarmos segundo o pezo, valerao da nossa Moeda hum Real menos hum decimo; porém se os tomarmos segundo a valia, que lhe ElRey deu, valevaleriao da nossa Moeda hum Real, e hum quinto de Real; porque todo o Soldo antigo val, como sica dito, dez Seitis, e quatro quintos de Real, que sao cincoenta e quatro quintos; os quaes repartidos por nove vem a cada hum seis quintos, que he hum Real, e hum quinto de Real; e tanto he a sua justa valia, consorme à nossa Moeda. Esta Moeda parece que nao correo mais, que em tempo d'El-Rey D. Assonso IV. e que tornarao logo a valer doze d'estes Dinheiros hum Soldo; porque a este preço os mandou pagar ElRey D. Duarte até seu tempo.

Depois d'isto no anno de 1446 se batera outros Reaes brancos, além dos que temos dito, que bateo ElRey D. Duarte, os quaes ainda que tinha a mesma valia, era de menor pezo, e quan-

tidade de metal.

E no de 1453 se baterao outros Reaes brancos de menor pezo, que os primeiros, e segundos, mas da mesma valia.

Efinalmente no anno de 1462 se fizerao outros Reaes brancos, que tinhao a mesma valia, que os acima ditos, sendo de muito menor pezo, que os primeiros, segundos, e terceiros. D'esta diversidade de Reaes nascerao grandes queixumes, porque as pessoas, que tinhao contratado antes do anno de 1446, diziao, que se lhe nao satisfaziao os Reaes brancos, que lhe deviao por quaesquer outros Reaes brancos modernos dos segundos, ou terceiros, ou

quar-

quartos, porque sempre se lhe sicava desfraudando a divida. De maneira, que se hum homem tinha asorado no anno de 1440 humas casas por vinte Reaes brancos, nao queriao aceitar no anno de 1463 vinte Reaes brancos dos ultimos; dizendo, que quando elle asorara por vinte Reaes, erao outros, que pezavao mais. Querendo ElRey D. Assonso V. acudir a estas duvidas, ordenou em Evora no anno de 1473, que pelos primeiros Reaes brancos se pagassem a razao de dezoito Pretos, que entao corrião, os quaes Pretos valiao tres quintos de Seitil; e assim vinha a ter cada Real d'estes brancos dez Seitis, e tres quartos de Seitil, como temos dito.

Pelos segundos Reaes brancos mandou El-Rey pagar quatorze dos ultimos, com que vinha a ter cada hum d'estes dous Reaes brancos a valia de hum Real, e dous Seitis, e dous quintos de Sei-

til.

Pelos terceiros Reaes brancos mandou ElRey se pagassem doze Pretos dos ultimos; e assim valia da nossa Moeda cada hum d'elles hum Real, e hum Seitil, e hum quinto de Seitil; o que se achará multiplicando os tres quintos de Seitil, que dizemos val cada Preto, pelos doze Pretos, que val cada Real, virao a montar trinta e seis quintos, os quaes seitos em Seitis, vem a somar sete Seitis, e hum quinto de Seitil, que he o que temos dito.

Pelos quartos, e ultimos Reaes brancos mandou ElRey pagar fómente dez Pretos, que vem a TomIV. Uu monmontar seis Seitis; e assim tinhao a mesma valia; que hoje tem hum Real dos nossos; porque multiplicando dez vezes tres quintos de Seitil, que valiao aquelles Pretos, sao trinta quintos de Seitil, os quaes feitos em Seitis, fazem seis Seitis, que he o que val o nosso Real, que agora corre.

Passados alguns annos, mandou ElRey D. Joao o II. lavrar outros Reaes de cobre sem liga alguma; e assim perderao o nome de Brancos, e se chamarao Reaes correntes; e estes sao os que ao presente correm neste Reyno, que cada hum d'el-

les val seis Seitis.

Com os segundos Reaes brancos se baterão tambem segundos Pretos, dez dos quaes valiao hum

dos Reaes brancos segundos.

Prova-se isto, porque ElRey D. Assonso V. mandou pagar dezoito Pretos por hum Real branco primeiro, e se durassem os primeiros pretos, nao se podia ordenar esta Ley, pois o seu primeiro preço foy valerem dez d'elles hum Real branco primeiro. Por esta razao se collige, que houve outros Pretos de segundos, e terceiros Reaes brancos; porém estes, conforme o que fica dito, nao erao Reaes rao bons, como os primeiros. E assim os dez Pretos dos primeiros valeriao mais, que hum Real branco d'estes segundos, e terceiros; e dez Pretos d'estes quartos, e ultimos, nao chegavao à valia d'estes segundos, e terceiros Reaes brancos; e por isso mandou ElRey pagar estes Reaes a razaō

zao de quatorze, e doze Pretos d'estes ultimos. Logo de força havemos de dizer, que assim como se batiao novos Reaes brancos, se batiao logo novos Pretos. Resta agora resolver, que valia cada Preto d'estes, conforme a nossa Moeda. Isto sica claro pelo que dissemos, que cada Real d'estes tinha. Os primeiros Reaes valiao dez Seitis, e quatro quintos de Seitil; os segundos Reaes brancos valiao oito Seitis, e dous quintos de Seitil, por onde o seu Preto valia quatro quintos de Seitil, e dous cincoentavos de Seitil; os terceiros Reaes brancos valiao sete Seitis, e hum quinto de Seitil, e por essa razao valiao seu Preto, tres quintos de Seitil, e seis cincoentavos de Seitil. Os quartos, e ultimos Reaes brancos valiao seis Seitis; pela qual razao valia o seu Preto tres quintos de Seitil, como atraz dissemos.

#### 2. XL. Das Mealhas.

Consta do Cap. 56. da Chronica d' ElRey D. Fernando, em que se falla de muitas Moedas, que dos Dinheiros ultimos, em que já temos fallado, se sizera as Mealhas; de modo que quem queria fazer Moeda mais pequena, que estes Dinheiros, partia hum Dinheiro pela ametade com huma thesoura, ou com qualquer outro instrumento, e ametade d'este Dinheiro chamava Mealha, ou Pogeja, e comprava com ella alguma cousa meuda. É assim Tom. IV.

que Mealha nao era Moeda cunhada per si, mas era ametade do dito Dinheiro, e com tudo a dita Ordenação falla nella dizendo, que valia meyo Seitil, o que he conforme temos dito; porque se hum Dinheiro d'aquelles valia hum Seitil, e a Mealha, que era ametade do Dinheiro, bem se insere, que teria ametade de hum Seitil; posto que a Ordenação falla, pouco mais, ou menos; por quanto o seu verdadeiro he dous quintos, e hum vigesimo de Seitil, que he ametade do que dissemos, que valia o dito Dinheiro.

2. XLI. D'outras Moedas Estrangeiras, que corriao no Reyno, conforme a Ordenação.

Além das Moedas Portuguezas, que temos referido, diz a Ordenação velha, que tambem corriao outras, ainda que Estrangeiras, pela bondade do ouro, e pezo, que tinhao, e nomea, além das Mouriscas, que dissemos, as Dobras de Sevilha, as de Leao, ou Maravedis Leonezes, as Dobras da Banda, as de D. Branca.

As Dobras de Sevilha se diziao Sevilhanas, por ElRey D. Affonso o Sabio as mandar lavrar em Sevilha, nas quaes estava esculpido ElRey armado a cavallo, com a espada na mao, com huma letra à roda, que dizia: Dominus mihi adjutor, e da outra as Armas de Castella, e Leao, e à roda: Alphonsus Dei Gratia Rex Cas. Esta pezava quasi tanto co-

mo a Dobra da Banda, segundo consta de huma,

que tenho em meu poder.

As de Leao, ou Maravedis Leonezes, pezao hoje seiscentos reis, como se vê de dous de ouro, que tenho, de huma parte com hum Leao esculpido, e as letras, que dizem: Petrus Dei Gratia Rex Legionis; e da outra hum Castello, com as mesmas letras; e parece que, ou pela esculptura, ou por serem batidos em Leao se chamarao Leonezes.

As Dobras da Banda erao Castelhanas, e chamavaolhe assim, porque de huma parte tinhao as Armas Reaes de Castella, e Leao, quarteadas em Cruz, e da outra hum Escudo com huma Banda, que o atravessava do canto direito para o esquerdo, que foy a empreza d' ElRey D. Affonso XI. de Castella, chamado das Algeziras, como já dissemos nos Andrades, que trazem a mesma Banda por Armas. Esta Moeda valia entao cento e vinte reis brancos dos primeiros, que conforme a nossa Moeda, fazem duzentos e dezaseis; porém o ouro da Moeda, segundo o valor, que tem o marco, peza mais de seiscentos, como se vê por experiencia em duas d'estas Dobras, que tenho em meu poder, huma que se achou na Villa de Alhandra no anno de 621; e outra junto a S. Manços em huma herdade, que chamao a Mesquita, as quaes tem as insignias já ditas, e de huma parte diz: Joannes Dei gratia Rex Castellæ; e da banda do Escudo: Joannes Dei gratia Rex Legionis. As

# 216 Historia Genealogica

As Dobras de D. Branca se batias em Sevilha, e se chamavas Dobras Cruzadas de D. Branca, porque dizem se fizeras com o dote da Rainha D. Branca de Borbom, que ElRey D. Pedro engeitou. D'estas se saz menças no cap. 11. da Chronica d'ElRey D. Pedro; e valias tanto como as Dobras inteiras, e que o mesmo Rey D. Pedro mandou lavrar, que como dissemos pezas seiscentos reis.

Outras mandou bater o mesmo Rey, que pezavao ametade menos, como se vê de huma, que se achou em Evora, que eu tenho esculpida, de huma parte com o rosto do mesmo Rey com Coroa, sem barba, e da outra com hum Castello, as letras do primeiro circulo sao: P. D. G. R. L. e da outra P. D. G. R. L.

O Arcebispo D. Rodrigo da Cunha na Historia Ecclesiastica da Igreja de Lisboa, Part. II. impressa em Lisboa por Manoel da Sylva no anno de 1642, diz o seguinte.

#### CAPITULO XX.

Moedas, que correrao, e se lavrarao em Portugal do tempo del Rey D. Affonso Henriques até o anno de 1640, seus preços, e valias.

Na Carta, que acima referimos, em que El-Rey D. Sancho o Primeiro faz couto as casas, e paços

paços dos Bispos de Lisboa, andao póstos quinhentos Soldos de pena atodos, os que contra ella vierem. Acharemos assim mesmo pelo discurso da Historia em varios teltamentos, e doações, outros varios generos de Moedas, em cujos preços nos seja necessario reparar a cada passo, como muitas vezes nos aconteceo nas que escrevemos das Igrejas do Porto, e Braga. Por sahirmos de huma vez de trabalho tao importuno, e cortarmos, quando nao desatarmos, este nó mais que Gordiano, quizemos lançar neste Capitulo, e no seguinte, quanto nos foy possivel descobrir, assim pela liçao de nossas Chronicas, como pela de Authores Portuguezes, que são os que só nelle nos podem dar luz, que os Estrangeiros, como de ordinario se declarao, e explicao no valor das suas Moedas, dobrao-nos a confusao pela pouca noticia, que de ellas temos, ainda quando acontecesse ( o que succede a poucos ) atinarem com o valor das nossas.

A antiguidade dos annos, o descuido dos passados, e sobre tudo a variedade, que na Moeda houve entre nós, veyo a deixarnos em huma quasi irremediavel ignorancia de seus preços, e valias. Conjecturando mais, que disfinindo, he necessario interponhao seu juizo os que nesta materia houverem de escrever, porque tudo nella he incerto, mormente até os tempos do Reynado de ElRey D. Manoel de gloriosa memoria, que por lhe dar algum remedio sez particular declaração de algumas

mas Moedas antigas, reduzindo-as ao valor das presentes, mas tao embaraçada, e intrincada, quanto

experimentará quem a ler.

Mas porque nosso intento he remetermonos depois em muitos lugares a esta nossa diligencia, nos pareceo ir fallando das Moedas, nao pelo metal, em que forao lavradas, nem pela ordem dos Reys, que as mandarao lavrar, mas pela que guardao entre si as letras do Alfabeto, com que se escrevem, porque assim ficará mais facil o dar com ellas. preços, que lhe dermos, nao serao tanto ao justo, que não tenhão humas pouco mais, outras pouco menos, porque nao escrevemos para se averiguarem por esta nossa curiosidade pezos, mas para se entenderem escrituras: e nestes termos basta o rastejarmos com a verdade, ainda que de todo a nao alcancemos.

Alfonsins, Moedas de cobre, chamavao-se vulgarmente, Dinheiros Alfonsins, lavrou-os ElRey D. Affonso o IV. e delle tomarao o nome; valiao pouco mais de hum Real de cobre, dos que hoje correm, tinhao de huma parte a figura do mesmo Rey, e da outra o Escudo do Reyno.

Barbuda, Moeda de prata baixa, do tamanho de Quatro vinteis, pouco mais delgada, lavrou-a ElRey

ElRey D. Fernando; tem de huma parte huma cellada com huma Coroa em cima, e o peito de malha, e pela orla esta letra: Si Dominus mihi adjutor, non timebo mala; no reverso as Armas do Reyno, no meyo de hum Escudo a Cruz de Christo com quatro Castellos nos quatro cantos dos braços, com a letra: Fernandus Rex Portug. Algarbiorum; valiao vinte Soldos (isto he trinta e seis reis) chamarao-se Barbudas, porque assim se chamavao as Celladas naquelle tempo.

C.

Calvarios, veja-se a palavra Cruzados.

Ceitil, Moeda de cobre, lavrou-a ElRey D. Joao o I. em memoria da Cidade de Ceita, que tomou aos Mouros, seis fazem hum Real: continuarao em os lavrar os Reys seus successores até El-Rey D. Sebastiao.

Cinquinhos, Moeda de prata, de valia de cinco reis, he a quarta parte de hum vintem; lavrou-os

ElRey D. Joao o II.

Coroa, Moeda de ouro; houve-as de varias castas: a Ordenação d'ElRey D. Manoel saz menção de Coroas velhas, e de Coroas de França, e diz valiao no tempo d'ElRey D. Duarte duzentos e dezaseis reis. Outros dizem, valiao no tempo d'ElRey D. Manoel cento e vinte reis, e este preço conservarão no d'ElRey D. João o III. O Conde de Villanova D. Martinho de Castelbranco deu em Tom.IV.

dote a sua filha D. Guimar de Tavora, com D. Rodrigo de Sá, Alcaide môr de Moura, nove mil Coroas, a sora vestidos da sua pessoa, que vinha a ser pouco mais de hum conto: tanta mudança sez a vaidade entre nós do anno de 1507, em que este

contrato se celebrou, até nossos tempos.

Cruzados, Moeda de ouro; lavrou-os primeiros de ouro de vinte e quatro quilates ElRey D. Affonso o V. chamao-se ou Cruzados velhos, ou de Cruzeta; tem de huma parte a Cruz de S. Jorge com a letra: Adjutorium nostrum in nomine Domini, e da outra o Escudo Real coroado, metido ainda na Cruz de Aviz, com esta letra: Cruzatus Alfonsi quinti R. deu-lhe o nome, quando aceitou a Cruzada para a guerra contra os Turcos; valiao entao ainda menos de quatrocentos reis, depois valerao seiscentos reis, e ultimamente seiscentos e quarenrenta: lavrou-os tambem ElRey D. Joao o II. e ElRey D. Manoel.

Cruzados, a que chamavao Calvarios de ouro de vinte e dous quilates; lavrou-os ElRey D. Joao o III. chamarao-se Calvarios por terem de huma parte huma Cruz comprida sobre hum monte Calvario, na roda a letra: In hoc signo vinces: da outra o Escudo Real com Coroa, e na cercadura: Joan. III. Port. & Alg. R. D. Guin. valiao no principio quatrocentos reis, agora seiscentos.

D.

Dinheiro, Moeda de cobre pequena; valiao até o tempo d' ElRey D. Joao o I. doze, hum Soldo; mas o seu justo preço, era hum Ceitil, pouco menos. Outros houve, que valiao meyo Ceitil. Dos Dinheiros Alfonsins dissemos na palavra Alfonsins. Faz menção dos Dinheiros a Ordenação velha; desta Moeda tomou o nome o Dinheiro.

Dobra, Moeda de ouro, havia varias castas dellas, humas Portuguezas, outras Castelhanas, outras Berberiscas: das Portuguezas, humas chamavao Cruzadas, outras d'ElRey D. Pedro: as Dobras Cruzadas valiao duzentos e setenta reis; as d' El Rey D. Pedro valiao cento e quarenta e sete reis, e as Meyas Dobras, que tambem lavrou, ametade desta quantia; hoje pezaráo seiscentos reis. Das Dobras Castelhanas, humas chamarao V aledias, ou da Banda, e assim lhe chama a Ordenação velha Valedias, porque valiao, e corriao em Portugal: da Banda, porque forao lavradas por ElRey D. Affonso XI. de Castella, o que venceo a batalha do Salado, e tinhao de huma parte a Banda, infignia da Ordem Militar, que o mesmo Rey instituio, de quem fallamos nos nosfos Commentarios ao Decreto; valiao entao duzentos e dezaseis; outras se chamavao de D. Branca lavradas em Sevilha; valem as que hoje se conservao seiscentos reis. Outras se diziao Sevilhanas, mandou-as layrar em Sevilha, don-Tom.IV. Xxii

de tomarao o nome, ElRey D. Affonso o Sabio; tinha de huma parte ElRey armado a cavallo com a espada na mao, e letra, que dizia: Dominus mihi adjutor, e da outra as Armas de Castella, e Leao; com letreiro: Alfons. R. Castella, & Leg. pezao o mesmo, que as Dobras da Banda. A s Berberiscas chamavao propriamente Mouriscas, valiao duzentos e setenta reis, hoje pezarao seiscentos reis.

E

Escudo, Moeda de ouro baixo, lavrou-a El-Rey D. Duarte; cincoenta e quatro faziao hum marco de prata. Na Chronica d'ElRey D. Assonso o V. se diz, que os tomavao mal as nações Estrangeiras, pela muita liga, com que erao lavrados.

Espadins, Moeda de prata, pouco menor, que Dous Vinteis, lavrou-os ElRey D. Assonso o V. tem de huma parte hum braço com huma espada na mao, virada a ponta para baixo, que era a empreza, ou insignia da Ordem da Espada, que o mesmo Rey instituso, de que fallaremos na terceira parte desta historia, e da espada deviao chamarse espadins. Tem desta mesma parte o letreiro: Ass. Portug. Algarb. R. e da outra o Escudo Real com letras, que dizem: Adjutorium nostrum v. Outros Espadins prateados lavrou ElRey D. Joao o II. em preço de quatro reis.

Espadins, Moeda de ouro, lavrou ElRey D. Joao o II. tinhao as mesmas insignias, e letreiros,

**fena**ő

senao que a espada estava com a ponta para cima, e nao para baixo, como os espadins de seu pay: parece valerao no principio huma Pataca, ainda que outros assirmao valerem quinhentos reis.

F.

Fortes, Moeda de prata, lavrou-as ElRey D. Diniz, e juntamente Meyos Fortes; tem de huma parte a Commenda de Christo com a letra: Dionyfius Rex Portugal, & Algarb. da outra as Armas do Reyno, e letra: Adjutorium nostrum in nomine Domini; valiao dous vinteis; o Meyo Forte hum vintem. Outros Fortes, e Meyos Fortes, assim mesmo de prata, lavrou ElRey D. Fernando, em preço de vinte e nove reis, os quaes depois abaixou a dezaseis reis.

G.

Gentil, Moeda de ouro, lavrou-a ElRey D. Fernando, e forao em tres castas, porque os primeiros valiao quatro Livras, e meya das antigas; outros tres Livras, e meya; outros tres Livras e cinco Soldos: o certo destes preços havemos de tomar do valor das Livras antigas, e primeiras, de que logo fallaremos na palavra Livra.

Grave, Moeda de prata, pouco menor, que hum Meyo Tostao, mas de menos prata, por ser mais singela: tem na primeira sace hum F. antigo metido em hum Escudo, que representa hum R.

gran-

grande, a primeira letra do nome d'ElRey D. Fernando, que a mandou lavrar; sobre o F. tem huma Coroa; de hum, e outro lado do Escudo está huma Cruz da Milicia de Christo, e debaixo hum M. Ao Escudo, e F. atravessa hum remessa com seu pendao na ponta, a que os Francezes chamavao Forte, e daqui tomou o nome; a letra da orla diz: Si Dominus mihi adjutor; na outra face tem a Cruz de S. Jorge metida em hum Escudo, e o Escudo entre quatro Castellos com a letra: Fernandus Rex Portug. valiao vinte e hum reis dos nossos.

I.

Indios, Moeda de prata de ley de onze Dinheiros; lavrou-a ElRey D. Manoel, setenta saziao hum marco; e pelo que entao valia o marco de prata, sicava cada hum em preço de trinta e seis reis; tinhao de huma parte a mesma Cruz, e letreiro, que os Portuguezes, e da outra: Primus Emmanuel.

Justos, Moeda de ouro de vinte e dous quilates: bateo-a ElRey D. Joao o II. tinhao de huma parte a imagem d'ElRey armado com a espada na mao assentado em hum throno entre dous ramos de palma com a letra: Justus ut palma slorebit; e parece que deste letreiro tomou o nome: da outra tinha o Escudo das Quinas do Reyno sem a Commenda de Aviz, com a letra: Joan. II. Rex Portug. Alg. Dominus Guineæ, valiao seiscentos reis.

Leaes,

grandes a primeira letta Jo nome d'ElRey D'Fit-

Leaes, Moeda de prata, bateu-a ElRey D. Joao o II. em memoria dos que lhe forao leaes nos disgostos, que teve com seu cunhado o Duque de Viseu D. Diogo, nao faz porém a Chronica men-

ção de tal Moeda; valia doze reis.

Livra, Moeda de ouro: della faz menção Duarte Nunes na Chronica d'ElRey D. Diniz: alli se escreve, que falecendo ElRey, deixou em seu restamento tres mil Livras de ouro para hum Cavalleiro de boa vida, que sosse servir na guerra da Terra Santa dous annos: e nota o Historiador, que valiao estas tres mil Livras, mil e duzentos cruzados, a oito vinteis por Livra, que este era por aquelles an-

nos o seu preço.

ElRey D. Affonso o III. pay d' ElRey D. Diniz, nas Cortes, que sez em Guimarães, no Março da Era de 1299, que são annos de Christo 1261, ordenou, que só em dous casos pudessem os Ricos Homens vir à Corte: o primeiro, a chamado d' ElRey: o segundo, quando tivessem algum negocio de importancia, que tratar com elle; accrescenta: Todo o Rico Homem, que tiver sinco mil livras, venha a cas d' ElRey com sinco Cavalleiros, e o que tiver seis mit livras, venha com seis, & c. e desta quantia nao passa, pelo que parece era a mayor sazenda de hum Rico Homem, dous mil e quatrocentos cruzados, contando a oito vinteis por Livra.

No

No tempo d' ElRey D. Joao o I. já valiao muito menos, porque queixando-se o Clero de Braga ao Summo Pontifice dos damnos, e perdas, que do mesmo Rey recebia, diz em hum dos artigos: Item o dito Senhor mudou muitas vezes as meedas in quantitate, & valore, pondo certas estimações às moedas antigas, nas quaes moedas erao feitos es contratos das heraades das Igrejas, e Mosteiros, e forao tao abaixadas, que onde havia cem livras de mceda antiga, que erao quatro marcos de prata a vinte e cinco livras o marco, por as ditas estimações das ditas moedas novas, e por estimação destas, tornasse pouco mais de marco e meyo de prata, e asim são defraudadas quasi em dous marcos, e meyo, c. Valia entao o marco de prata de ley de onze Dinheiros 2U028 reis, ficando por esta conta o preço das Livras antigas pouco mais de oitenta e dous reis.

Pelo contrato, que o Bispo do Porto D. Gil sez com ElRey D. Joao o I. em 13 de Abril de 1406 lhe largou o Bispo a jurisdicção da Cidade, porque ElRey lhe deu de renda cada hum anno tres mil Livras das antigas, que ElRey D. Manoel lhe mandou pagar anno 1505, em duzentos setenta e seis mil e seiscentos reis, sicando desta maneira a Livra a pouco mais de noventa e hum reis. Assim que o preço da Livra de ouro, soy do principio do Reyno até o Reynado d'ElRey D. Diniz oito vinteis; de D. Diniz até ElRey D. Pedro de noventa e hum reis, e neste Rey parece acabarao as Livras de ouro.

Livras, Moeda de prata; he esta Moeda antiquissima no Reyno, e por ella se faziao os emprazamentos, e contratos. De dous generos de Livras faz mençao a Ordenação velha, e chama Livras antigas: Livras, porque se haviao de pagar setecentas das novas por cada huma; e Livras, porque se haviao de pagar quinhentas : assim mesmo das novas por cada huma: as de setecentas por huma, haviao de ser aquellas, que andavao nos contratos, e asoramentos até o anno de 1395, em que reynava ElRey D. Joao o I. as de quinhentas por huma, erao aquellas, que andavao nos mesmos contratos, e aforamentos deste anno de 1395 até o em que El-Rey D. Duarte fazia esta Ley, e reducção das Livras antigas às modernas, e de seu tempo: vinha desta maneira a valer cada huma das Livras antigas, porque se pagavao setecentas, segundo o que se colhe da mesma Ordenação, trinta e seis reis; e as porque se pagavao a quinhentas por huma, ficavao valendo vinte e cinco reis, e tres Ceitis: e cada huma das modernas, porque se faziao os pagamentos de tao pouca valia, que repartindo hum Ceitil em tres partes, escaçamente vinha a ter huma, e meya.

Livra de dez Soldos, era de cobre, e tinha a decima parte da Livra antiga de trinta e seis reis; valia tres reis, e meyo, e tres quintos de real: corria muito pelos annos de 1442: chamavao-se assemble fim, porque quando se lavrarao, se baterao junta-Tom.lV.

mente Soldos, dez dos quaes faziao huma Livra.

Livra de dez Livras pequenas, era de cobre, valia meyo Real, e seis setimos de Ceitil; ha della grande menção pelos annos de 1464; chamava-se de dez Livras pequenas, porque dez dellas faziao esta Livra.

Livra de tres Livras, e meya, Moeda de cobre, valia Real, e meyo, e hum Ceitil, e quatro quintos de Ceitil: chamava-se de tres Livras, e meya, porque tantas tinha das Livras, que dez faziao huma, em que acabamos defallar: corriao pelos annos 1464; isto he o que com mayor probabilidade se póde dizer das Livras, e suas especies, e preços reduzidos à nossa Moeda.

#### CAPITULO XXI.

Continua a materia do Capitulo passado.

#### M.

Mealha, nao parecerá Moeda cunhada, fenao que da Moeda, a que propriamente chamavao Dinheiro, de cujo preço já dissemos ser pouco menos de hum Ceitil; partindo-a com qualquer instrumento em duas partes iguaes, a cada huma dellas ficavao chamando Mealha, como se colhe da Chronica d'ElRey D. Fernando: a Ordenação velha lhe dá valia de meyo Ceitil. Da Mealha tomou o nome o Mealheiro.

Moeda

Moeda do Engenhoso, era de ouro, mandou-a lavrar ElRey D. Sebastiao anno 1562, valia quinhentos reis: tem de huma parte a Cruz da Ordem de Christo com letras, que dizem: In hoc signo vinces; e da outra o Real Escudo com Coroa, e na cercadura: Sebast. I. Rex Portug. Chamarao-se estas Moedas do Engenhoso, por sahirem perseitas do engenho da Moeda, em que as lavrava Sebastiao Gonçalves Engenheiro, natural de Guimarães, homem de grande habilidade naquelles tempos.

Moeda de quatro Cruzados, de ouro, lavrou-a ElRey D. Filippe o II. de Castella quando entrou neste Reyno: tomou o nome do preço; lavrou destas, meyas Moedas, e quartos, ao respeito no preço; tinhao de huma parte a Cruz de S. Jorge com a letra: In hoc signo vinces; da outra o Escudo do Reyno com o nome do Rey, que as lavrou: andavao ao presente em dous mil e sessenta.

Moeda de tres reis; veja-se a palavra Patacao.

Morabitinos, ou Maravediz, Moeda de ouro; falla-se nelles nas primeiras Escrituras do Reyno, e no testamento d' ElRey D. Sancho o I. Valeriao no pezo quinhentos reis, e este preço lhe demos em varios lugares de nossas historias da Igreja do Porto, e Braga: o mesmo lhe dá Duarte Nunes de Leao na Chronica d' ElRey D. Diniz, e Ruy de Pina na d' ElRey D. Sancho o I. Tinhao os que mandou lavrar ElRey D. Sancho o I. de huma Tom.IV.

parte a sua imagem a cavallo com a espada desembainhada na mao, com letra, que dizia: In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti; na outra o Efcudo do Reyno, e na orla: Sancius Rex Portugal. Barbosa diz, que no anno de 1243 valiao cento e oito Dinheiros, que deviao ser cento e oito reis; e allega Garibay no seu Compendio Historial, mas parece, que os de que falla Garibay erao Castelhanos. Accrescenta Barbosa, que os deste Reyno deviao importar hum Cruzado.

Patacao, Moeda de cobre, lavrou-a ElRey D. Joao o III. tem de pezo cinco oitavas, valia dez reis; tem de huma parte o Escudo Real coroado, na orla: Joan. III. Port. & Alg. da outra hum X. e na orla: Rex quintus decimus; o X. denota o preco de sua valia: chama-se Patacao pela semelhança, que tem com os Patacoens de prata Castelhanos: ElRey D. Sebastiao reduzio esta Moeda a preço de tres reis, e deste preço se chama tambem Moeda de tres reis. O Senhor D. Antonio no tempo, que assistio em Lisboa com titulo de Rey, tomou os Patacoens, e Reaes ao preço de dez reis, e cinco reis, mandandolhe cunhar hum Açor.

Peças, Moeda de ouro, andao na Carta do

Infante D. Pedro, Duque de Coimbra.

Pilarte, Moeda de prata, lavrou-a ElRey D. Fernando, era de ley de dous Dinheiros, e valia

cinco Soldos, que são de nossa Moeda treze reis e dous Ceitis: chamavão-se Pilartes, por terem hum remessão, que em Latim se chama Pilum; outros dizem, que em memoria dos Pagens, que traziao as celladas, ou barbudas dos Soldados Estrangeiros, que o vierao ajudar, os quaes o Francez chama Pilartes.

Portuguezes, Moeda de ouro de vinte e quatro quilates, lavrou-os ElRey D. Manoel: valiao quatro mil reis de principio; agora pela bondade do ouro valem dobrado; tem de pezo dez oitavas menos hum quarto: tem de huma parte a Cruz da Ordem de Christo, e letreiro: In hoc signo vinces; da outra as Quinas com as letras seguintes: E. R. P. A. C. V. A. D. G. dizem: Emmanuel Rex Portugal. & Algarb. citra, & ultra Afric. Dominus Gui. nece; outro letreiro por fóra junto à garfila, ou orla: C. C. N. E. A. P. I. querem dizer: Commercio, Conquista, Navegação, Ethiopia, Arabia, Persia, India; lavrarao-se no anno de 1499. Continuou em os lavrar seu filho ElRey D. Joad o III. no mesmo preço, e ley, e com os mesmos letreiros, mudando só o nome de Emmanuel em Joan. III.

Portuguezes, Moeda de prata, lavrou-os El-Rey D. Manoel, no anno 1504 em valia de quatro-centos reis com os mesmos cunhos, e letreiros, que os de ouro; destes mandou fazer meyos, e quartos, isto he, Dous Tostoens, e Tostao.

Pretos, veja-se a palavra Real preto.

Quarto

Quarto de Cruzado, Moeda de ouro, do tamanho de hum Vintem, lavrou-a ElRey D. Manoel depois da morte da Rainha D. Maria sua mulher, e a trazia na bolsa para dar aos pobres; valia cem reis.

Quatro vinteis, Moeda de prata, lavrou-a ElRey D. Joao o III. Tem de huma parte huma Coroa, e debaixo o nome de ElRey nesta cifra: Joan. III. e mais baixo o numero de oitenta, nesta fórma LXXX; na cercadura: Rex Portugal. Alg. D. G. Réy de Portugal, dos Algarves, Senhor de Guine; valem oitenta reis; acha-se huma Moeda do tamanho de Quatro vinteis d' ElRey D. Affonso o V. mas nao tao groça, a qual de huma parte tem o Escudo Real sobre a Cruz de Aviz, e à roda: Alfonsus Dei Gratia Rex Portugal. da outra as Armas esquarteladas de Castella, e Leao, e à roda: Atsonsus Dei gratia Rex Port. O Senhor D. Antonio, Prior do Crato, no tempo, que se teve por Rey, lavrou huma Moeda quasi do tamanho, e preço de Quatro vinteis, mas em menos pezo; tinha de huma parte a Cruz de Santiago, na orla: In hoc figno vinces; da outra parte o Escudo Real com Coroa cerrada, e letras: A. I. D. G. R. Port. & Alg. Antonio I. por graça de Deos Rey de Portugal.

#### R.

Real de prata de ley de nove Dinheiros, de que setenta e dous faziao hum marco, mandou lavrar ElRey D. Joao o I. fendo ainda defenfor do Reyno, depois mandou lavrar os fegundos em ley de seis Dinheiros, e os terceiros em ley de cinco, ambos na mesma valia dos primeiros, tomando os ganhos para sua fazenda; e diz sua Chronica, que o amavao, e estimavao tanto seus póvos, que ao pescoço traziao penduradas, como imagens sagradas esta sorte de Moedas, assirmando, que erao proveitosas para todas as enfermidades. Ultimamente fendo ainda defensor, lavrou os Reaes em ley de hum Dinheiro, e preço de dez Soldos; e depois destes mandou fazer outros Reaes de tres Livras e meya, e de dez Dinheiros e meyo. Depois de Rey mandou lavrar os primeiros Reaes brancos de ley de onze Dinheiros, de que sessenta e dous faziao hum marco.

Os Reaes de prata Portuguezes, ou Dous vinteis, que hoje mais correm, são os d'ElRey D. João o III. tem de huma parte huma Coroa com o seu nome na sórma seguinte: Joan. III. e por baixo XXXX. que he a nota dos quarenta reis, que valem. A' roda as letras: Rex Port. Alg. e da outra huma Cruz de S. Jorge com letras: In hoc signo vinces.

Real branco, Moeda de cobre, com alguma mistu-

mistura de estanho, que o fazia mais esbranquiçado, que se fora de cobre tal. Quatro sortes de Reaes brancos achamos correrao em Portugal, lavrados em cobre: os primeiros bateo ElRey D. Duarte, e vinte delles faziao huma Livra das de trinta e seis reis, como acima dissemos, e assim ficavao valendo na nossa Moeda dez Ceitis, e quatro quartos de Ceitil. El Rey D. Affonso o V. anno 1446, lavrou os fegundos Reaes brancos, na mesma valia, mas em menor preço: bateo assim mesmo os terceiros, e quartos nos annos 1453, e 1462, de cada vez em menor pezo, mas sempre na valia primeira dos d' ElRey D. Duarte, até que no anno de 1473, nas Cortes de Evora, se lhe abaixou o preço a todos respectivamente ao pezo, que tinhao, porque pelos primeiros d'ElRey D. Duarte se mandarao pagar dezoito Reaes pretos, dos que entao corriao, os quaes cada hum valiao tres quintos de Ceitil, e assim sicavao pagando-se a dez Ceitis, e tres quartos de Ceitil. Os segundos se mandarao pagar a quatorze Pretos, isto he a hum Real, e dous Ceitis, e dous quintos de Ceitil. Os terceiros a doze Pretos, que faziao sete Ceitis, e hum quinto de Ceitil. Os quartos a dez Pretos, que montavao seis Ceitis: tudo se colhe da Ordenação velha no lugar na margem allegado.

Ordenaç, velha Liv. 4. Tit. 1. §. 16.

Real preto, Moeda de cobre, chamava-se assim para disferença do Real branco, em que havia de estánho. Bem suspeitamos, que assim como hou-

ve quatro differenças de Reaes brancos, assim houve outras tantas de Reaes pretos: os primeiros, que responderao aos primeiros brancos, valiao hum Ceitil, e quatro cincoentavos de Ceitil: os segun. dos, que respondiao tambem aos segundos brancos, valiao quatro quintos de Ceitil, e dous cincoentavos de Ceitil: os terceiros respondentes assim mesmo aos terceiros, valiao tres quintos de Ceitil e seis cincoentavos de Ceitil: os quartos, e ultimos valiao tres quintos de Ceitil; e ainda que pareça difficultoso haver Moeda tao meuda, nem por isso nos

parecem leves estas nossas suspeitas.

Real, Moeda de cobre, he a que hoje entre nós corre, e vale seis Ceitis. ElRey D. Joao o II. parece foy o primeiro, que os lavrou por tirar o embaraço, e meudeza dos Reaes pretos; lavrou-os assim mesmo ElRey D. Manoel, e seu filho, e successor ElRey D. Joao o III. Tem de huma face hum R. com huma Coroa por cima, e da outra hum Escudo das Armas do Reyno com estas letras: Emman. Rex Port. Alg. Dñus Guin. Os d'ElRey D. João o III. tem o nome do mesmo Rey. Lavrou tambem ElRey D. Sebastiao meyos Reaes de tres Ceitis: tem huns de huma face hum R. com Coroa em cima, e da outra: Sebastianus; outros hum S. grande com Coroa em cima, e da outra: R. Sebastianus.

Real e meyo, Moeda de cobre, lavrou El-Rey D. Joao o III. Tem de huma parte hum V. Tom.IV.  $\mathbf{Z}_{\mathbf{Z}}$ 

porque se significa o preço, que de principio se lhe deu, que sao cinco reis, que este numero vale na conta Latina a letra V. El Rey Dom Sebastiao mandou nao valesse mais, que nove Ceitis, que he Real e meyo, e daqui tomou o nome.

S.

Soldo, Moeda de ouro, por tal a conta Manoel Barbosa, allegando a Fr. Prudencio de Sandoval, e diz soy das primeiras, que deste metal correras no Reyno, e em preço de dezaseis vinteis: mais temos para nós, que confundiras estes dous Authores o Soldo com o Maravedi, de que fallámos acima.

Soldo, Moeda de prata; valia dez reis, conforme o mesmo Barbosa, e Fr. Prudencio. Tambem duvidamos se soy Moeda Portugueza, porque os Soldos Portuguezes parece sorao só de cobre.

Soldo, Moeda de cobre, esta soy a primeira Moeda, que encontrámos nesta segunda parte, e que nos deu occasião ao discurso, em que himos: sazião vinte delles huma Livra de trinta e seis reis, e por este computo valia cada hum dez Ceitis, e quatro quintos de Ceitil; e estes são os que andão nas Escrituras até o tempo d'ElRey D. Duarte.

Parece houve a fóra esta forte de Soldos, outras duas disferenças delles, a saber, os Soldos, porque se pagavas as Livras de quinhentas por huma, de que acima fallámos, e valia cada huma seis Cei-

tis, isto he, hum Real, e dous setimos de Real. Erao os terceiros os porque se contavao as Livras de dez Soldos, valia cada hum dous quintos, e hum vigesimo de Real, que vem a ser quasi de meyo Real. Veja-se a palavra Livra.

#### T.

Torneses, Moeda de prata, mandou batella El Rey D. Pedro, e parece, que à imitação dos Turonenses, de que ha tanta memoria nos Sagrados Canones. Tinhao de huma parte a cabeça do mesmo Rey com barba larga, e esta letra: Petrus Rex Portug. Algarb. da outra o Escudo do Reyno com letras, que vinhao a dizer: Deos ajudaime, e fazeime excellente vencedor sobre meus inimigos; valiao sete Soldos dos de dez Ceitis, e quatro quintos de Ceitil, cada hum, que seria doze reis dos nossos, e sete decimos de Real; porém respeirando ao que subio a prata, e ao que tinhao de pezo, valeriao hoje dous vinteis. Lavrou assim mesmo ElRey D. Pedro Meyos Torneses com as mesmas insignias, e letreiros em ametade do preço dos Torneses: havia outros Torneses, que ElRey D. Fernando mandou lavrar, e chamavao-se Petites, palavra Franceza, que quer dizer pequenos; do preço nos não consta, podera bem ser sosse o mesmo, que dos primeiros, ainda que o pezo, e fórma desta Moeda fosse mayor.

Tofloens, Moeda de ouro, lavrou-a ElRey D. TomVI. Zz ii Ma-

Manoel, anno 1517, tinhao o preço do quarto dos Portuguezes, segundo parece: a Chronica nao lhe

assina algum particular.

Tokoens, Moeda de prata, lavrou ElRey D. Manoel em preço de cem reis; tem de huma parte a Cruz da Milicia de Christo, com a letra: In hoc signo vinces; da outra o Escudo do Reyno coroado, com o seu nome à roda. Layrou tambem Meyos Tostoens em preço de cincoenta reis. Perguntando o mesmo Rey ao Duque de Bragança D. Gemes, que lhe parecia desta sua Moeda; respondeo, que estava muito mal com ella, porque humas luvas, que até alli lhe custavao hum vintem, lhe custavao agora Meyo Tostaő: continuaraő em os lavrar os Reys seguintes. Os de ElRey D. João o III. tem de huma face a Commenda de Aviz. ElRey D. Sebastiao mandou por huma Provisao sua de 27 de Junho de 1558, e por outra de 22 de Abril de 1570. que se nao lavrasse nestes Reynos outra Moeda de prata mais que Tostoens, e Meyos Tostoens, Vinteis, e Meyos Vinteis. Chamarao-se Tostoens por se parecerem com outras Moedas de prata do mesmo pezo, e valia, Francezas, em que andavao as cabeças dos Principes, que as baterao, que naquella lingua se chamao Teste.

U.

S. Vicente, Moeda de ouro, mandou-a lavrar ElRey D. Joao o III. em pezo de mil reis; tem de huma huma parte a Imagem de S. Vicente, com huma nao na mao esquerda, e hum ramo de palma na direita com estas letras à roda: Zelater fidei usque ad mortem; e da outra o Escudo Real coroado com letras, que dizem: Joan. III. Rex Portugal. & Algarb. lavrou tambem destas, meyas Moedas com as mesmas insignias, a que chamao Meyos S. Vicentes.

Vintem, Moeda de prata: ElRey D. Affonfo V. parece lavrou os primeiros: tem de huma
parte hum A. grande Gotico, que he a primeira
letra do seu nome, e em cima huma Coroa, e à roda: Adjutorium nostrum in nomine Dñi; da outra
parte o Escudo Real, com letras, que dizem: Alfons. V. Regis Port. Lavrou-os assim mesmo ElRey D. Joao o II. ElRey D. Manoel, ElRey D.
Joao o III. D. Sebastiao, &c. todos em preço de
vinte reis de cobre, donde tomarao o nome; lavrarao tambem Meyos Vinteis D. Joao o II. D. Manoel, D. Joao o III. D. Sebastiao, &c. Outras
Moedas houve de prata, e cobre Portuguezas, de
que temos boa copia, mas por lhe nao sabermos o
nome, nem os preços, as nao pomos aqui.

Pelo que atégora fomos escrevendo se vê claramente, que sortes de Moedas correrao de principio nestes Reynos; e como as Livras, Soldos, e Maravedis, Dinheiros, Mealhas, e Coroas são as mais antigas, porque escaçamente podemos alcançar quem primeiro as lavrasse, e parece tem razao

o Au.

o Author da Chronica de ElRey D. Pedro para dizer, que dos tempos do glorioso Rey D. Assonso Henriques até o reynado d' ElRey D. Assonso o IV. nao houvera mudança nas Moedas deste Reyno, quanto nos preços, e nos nomes: daqui adiante se introduzio toda a variedade, que vimos nos Torneses, e Coroas d' ElRey D. Pedro; nos Gentis, Barbudas, Graves, Pilartes, e Fortes de ElRey D. Fernando; nos Reaes de ley de dez, nove, cinco, seis, e hum Dinheiros d' ElRey D. Joao o I. e nos Ceitis, que de novo bateo. Na grande variedade, com que deu novos preços às Livras antigas, e aos Soldos ElRey D. Duarte: nos Escudos, que sez de ouro baixo, e outras mudanças, que se vem bem no 4. livro das Ordenações d' ElRey D. Manoel.

Seguio-se ElRey D. Assonso o V. seu silho; lavrou depois os Cruzados de ouro sino, os Vinteis de prata, os Quatro vinteis, os Espadins de cobre, e outras Moedas do mesmo metal, de que temos

algumas.

ElRey D. Joao o II. lavrou os Justos, Espadins, e Cruzados de ouro, Meyos Vinteis, os Cinquinhos de prata: os Espadins de cobre prateados,

em preço de quatro reis.

ElRey D. Manoel os Portuguezes, os Indios, e Tostoens de ouro, os de prata, com meyos, e quartos; os Meyos Tostoens. Continuou os Cruzados de ouro no mesmo pezo, e ley dos Reys D. Assonso o V. e D. João o II. o que tambem sez nos Vin-

Vinteis, e Ceitis; lavrou assim mesmo o Real de cobre de seis Ceitis.

D. Joao o III. os S. Vicentes, e Meyos S. Vicentes de ouro: os Cruzados, Calvarios, os Dous vinteis, e Quatro vinteis, os Reaes e meyos, e Patacoens de cobre. Continuou nos Portuguezes de ouro; nos Tostoens, e Meyos Tostoens de prata; nos Reaes de cobre, e Ceitis.

D. Sebastiao fez as Moedas de ouro do Engenhoso, os Meyos Reaes de cobre: reduzio a preço de tres reis os Patacoens, e o Real de cinco reis a Real e meyo. Continuou com os Tostoens, Me-

yos Tostoens, e Vinteis.

O Senhor D. Antonio, Prior do Crato, no tempo, que esteve em Lisboa, depois da morte d' ElRey D. Henrique, fez bater algumas Moedas proprias, como a de prata, que se parecia com os Portuguezes, e valia dous Cruzados. Outra no tamanho, e preço, mas nao tao grossa, como os Quatro vinteis, que lavrou, estando na Ilha Terceira, e tinha a fórma, e cunho, que dissemos na palavra Quatro vinteis; mandou continuar nos Tostoens, e Meyos Tostoens, nos Reaes e meyos, e Patacoens de cobre, que com a sua marca do Açor tornarao a valer cinco, e dez reis. Porém prohibios ElRey D. Filippe por Provisao sua de 4 de Fevereiro de 1581. Os preços, que a Magestade d'ElRey D. Joao o IV. deu às Moedas d'ouro, e prata, lavradas pelos Reys seus antecessores; e quantas mandou lavrar #161.2

em cada marco, se verá das Leys, que disso se passarao no anno de 1641, e 1642, e andao estampadas.

Sebastiao da Rocha Pitta na Historia da America Portugueza, Livro VIII. num. 10. Impressa em Lisboa no anno de 1730, traz a noticia seguinte.

Anno de 1694.

Fabricou-se a Casa da Moeda, e ficou ennobrecendo grande porçao de huma das quatro faces da praça, na parte, que já declarámos na descripção da Cidade. Dispuzerao-se as officinas, e se assentarao os engenhos para o seu lavor. Haviao feito repetidas conferencias o Governador, e Capitao geral D. Joao de Lancastro, o Chanceller Superintendente Joao da Rocha Pitta, e Joseph Ribeiro Rangel, Juiz da Moeda, sobre os generos, fórma, pezo, e valor intrinseco, e extrinseco, que havia de ter, ouvindo pessoas intelligentes, e praticas nesta materia, que foy sempre de muitas consequencias nos Imperios, e de que costumao resultar nao poucas alterações nos Póvos; porém discutidos os pontos, e apuradas as circunstancias para se obviarem os prejuizos, e inconvenientes, se mandou recolher à Casa da Moeda toda a que se achava na Bahia, muita prata em barras, e outra lavrada em peças, e feitios antigos, que seus donos quizerao mandar desfazer, e reduzir a dinheiro pela conveniencia, que achavao no valor, pelo qual se lhes pagava o marco.

Layra-

Lavravaő-se seis generos de Moeda de prata na sórma semelhante, e disserentes no pezo, valor, e tamanho; de duas patacas, de huma, de meya, de quatro vinteis, de dous, e de hum: as de duas patacas tem de pezo cinco oitavas, e vinte e oito grãos, valor, e cunho de seiscentos e quarenta reis; as de pataca, duas oitavas, e cincoenta grãos, valor, e cunho de trezentos e vinte reis; as de meya pataca, huma oitava, e vinte e cinco grãos, valor, e cunho de cento e sessenta reis; as de quatro vintens, quarenta e oito grãos e meyo, cunho, e valor de oitenta reis; as de dous vintens, vinte e quatro grãos e hum quarto, cunho, e valor de quarenta reis; e as de vintem, cunho, e valor de vinte reis, e pezo de doze grãos e hum oitavo.

Tem estas Moedas de huma parte a Esséra (empreza do Senhor Rey D. Manoel) no meyo da Cruz da Ordem de Christo, de que soy Grao Mestre; e entre os claros dos braços da Cruz estas palavras: Sub q. sign. nata. stab. d'outra parte o Escudo das Armas Reaes Portuguezas: no lado direito o cunho, no esquerdo humas slores, no alto entre a Coroa, e o Escudo a Era em que sorao lavradas, e pela roda da sua circunserencia as seguintes letras:

Petrus II. D. G. Port. Rex & Braf. D.

Fizerao-se tambem pela mesma ordem moedas, meyas moedas, e quartos de ouro, do que se trazia da Costa de Africa, e do que se costumava colher da lavagem na Regiao de S. Paulo, e de varias Tom. IV.

rias peças antigas de feitios inuteis, que seus donos mandarao desfazer. As primeiras tem de pezo duas oitavas e vinte grãos, com o valor, e cunho de quatro mil reis; as segundas, huma oitava e dez grãos, com o valor, e cunho de dous mil reis; as terceiras, e ultimas, com o cunho, e valor de mil reis, e pezo de quarenta e hum grãos. Tem de huma parte as Armas Reaes; no lado direito o cunho, no esquerdo as flores, e em torno da circunferencia as letras: Petrus II. D. G. Portug. Rex; da outra parte huma Cruz sem lisonjas, rodeada de hum circulo em fórma de Cruz rematado com ellas, e pela circunferencia as letras: Et Brafiliæ Dominus; e os annos em que forao feitas.

Nesta fórma, e com este valor intrinseco, e extrinseco se lavrarao as Moedas de prata, e ouro Provinciaes no Brasil, sahindo nas de prata o marco lavrado em dinheiro a sete mil e seiscentos reis, e dando-se às partes a razao de sete mil e quarenta reis; nas de ouro o marco feito em moeda, a cento e doze mil e seiscentos e quarenta reis, levando-o as partes pelo preço de cento e cinco mil e seiscentos reis. Os quinhentos e sessenta reis, que ficavao de mais na prata, e os sete mil e quarenta reis no ouro, erao para a fabrica, e fallarios dos Officiaes, que pelos seus Regimentos se lhes pagava, dimittindo de si El Rey a senhoriagem, em beneficio dos seus Vassallos do Brasil, por nao haver nelle tanta copia de prata, nem terem ainda naquelle tempo abunda-

do as enchentes de ouro, que hoje inunda o por todo este Estado, e sazem as senhoriagens importantissimas à fazenda Real.

As Provincias do Rio de Janeiro, e de Pernambuco, nao querendo arriscar o seu ouro, prata, e dinheiro na hida, e volta das viagens da Bahia, nao só pelo perigo das tormentas do mar, mas tambem pelo dos Piratas levantados, que insestavao as Costas do Brasil, querendo obviar o naustagio, ou roubo, que podia acontecer, representarao a ElRey, que por escusar àquelles Póvos alguma ruina nestes justos receyos, que se deviao prevenir, sosse servido concederlhes Casa da moeda, para lá se lavrarem.

Attendendo Sua Magestade ao justo temor do prejuizo, que podiao experimentar aquelles subditos na remessa dos seus cabedaes à Bahia, mandou, que sechada nella a Casa, passassem as suas fabricas ao Rio de Janeiro, e depois a Pernambuco, ordenando ao Chanceller Superintendente, mandasse as instrucções, e ordens necessarias para se governarem os Ministros, que haviao de ser Juizes Conservadores da Moeda naquellas duas Provincias; o que executou depois de reduzidos a nova moeda provincial o dinheiro antigo, prata, e ouro, que houve para se dessazer na Bahia, e se sechou a Casa no anno de mil e seiscentos e noventa e oito, tendo laborado quatro.

Passou Joseph Ribeiro Rangel, Juiz da Moe-Tom. IV. Aaa ii da, da, com todos os Officiaes, engenhos, e instrumentos da fabrica della, para o Rio de Janeiro, onde foy Juiz Conservador o Desembargador Miguel de Sequeira Castellobranco; e lavrado o dinheiro antigo, prata, e ouro, que naquella Provincia havia para se reduzir à nova fórma, se transportarao os officiaes com a fabrica à de Pernambubo, sendo Juiz Conservador da Casa (que se assentou no Recife) o Ouvidor geral, e Juiz da Moeda Manoel de Sousa, que fora Ensayador na Bahia, e no Rio de Janeiro, por se haver embarcado Joseph Ribeiro Rangel da Praça do Rio para Lisboa.

Todo o dinheiro velho, prata, e ouro, que pode desfazerse em Pernambuco, se reduzio à nova moeda, e todas as que se lavrarao nas duas referidas Provincias, tem a mesma fórma, pezo, cunho, e valor das da Bahia: pondo-selhes de huma parte nas do Rio de Janeiro hum R., e hum P. nas de Pernambuco; e concluido no Brasil este lavor, se fecharao nelle as casas do Moeda, até que com os novos descobrimentos das Minas de ouro do Sul, se mandarao outra vez abrir no Rio, e na Bahia, como em seu lugar diremos.

O mesmo Author no Livro X. num. 9. pag. 603 diz mais o que se segue.

Anno de 1714.

Com a vinda do Marquez (era o de Angeja) mandou ElRey abrir de novo a Cafa da moeda na Bahia,

Bahia, só para as de ouro, como alguns annos antes havia mandado laborar segunda vez a do Rio de Janeiro, porque a liberal producção deste metal puro, e de muitos quilates nas abundantes, e ricas Minas do Sul, enchendo estas Provincias, sazia preciso este expediente, com o qual se ficilita em Portugal, e no Brasil a compra de huns generos, e a remessa de outros, pela grandissima copia de Moedas, que se remettem ao Reyno, e correm por todo o Estado. Enviou por Provedor della a Eugenio Freire de Andrade, que tem mostrado zelo no serviço de Sua Magestade.

Ajudado pelo Marquez Vice-Rey o Provedor da Moeda fez, que em pouco tempo a Casa principiasse a sua operação, a qual continúa com grande utilidade das partes, e da Fazenda Real, porque não dimittio Sua Magestade agora rendas tão importantes à sua Coroa, quaes são as senhoriagens das Moedas das duas Casas (que hão de ter muita existencia, ou ser perpetuas) posto que as dimittisse nas primeiras, que concedeo ao Brasil por tempo limitado, em quanto se lavrasse a prata, e ouro, que no Estado houvesse para se reduzir a dinheiro. Começou a Casa da Moeda da Bahia a laborar segunda vez em 14 de Novembro do anno de 1714. havendo chegado os Ossiciaes, e a fabrica aos 11 de Junho do mesmo anno.

O ouro se poem na Ley de vinte e dous quilates, que tem todas as Moedas do Reyno. Paga-se

às partes pelo que tóca, por ser mais puro, e sobido, e ter vinte e dous, vinte e tres, e algum vinte e quatro quilates, superior ao de que se lavrarao as Moedas Provinciaes mais baixo, por fer da Cofta de Africa, e do que se colhia em S. Paulo de lavagens, antes que abertas as Minas, o déssem mais acendrado, e fino, havendo tambem Sua Magestade attenção na mayoria do preço, que agora permitte à ventagem das arrobas, que os Mineiros accrescentarao ao tributo, que da lavra deste metal lhe pagavao, em que aquelles subditos nao contribuiao com a importancia dos quintos, que devem de direito à Real Fazenda, interessando elles a mayor parte do que pertence ao nosso Monarcha nos thesouros, que a natureza poz nesta Regiao, descuberta pelos seus Vassallos, e dominada do seu Augusto Sceptro.

Fazemse tres generos de Moedas, na fórma, nas letras, e no Escudo como as Provinciaes, com a novidade de rematarem as pontas da Cruz, que tem de huma parte, com lisonjas como a da Ordem, e Cavallaria de Nosso Senhor Jesus Christo; porém differentes no valor intrinseco, e extrinseco, porque (póstas todas na Ley de vinte e dous quilates) tem a mayor de pezo tres oitavas com quatro mil e quinhentos reis de valor intrinseco, correndo por quatro mil e oitocentos. A meya moeda oitava e meya, que importa dous mil e duzentos e cincoenta, e vale dous mil e quatrocentos.

quarto

quarto peza cincoenta e quatro grãos, que valem mil e cento e vinte e cinco, e corre por mil e duzentos, ficando de senhoriagem na primeira trezentos reis, na segunda cento e cincoenta, e na terceira setenta e cinco.

No Rio de Janeiro sao dos mesmos tres generos as moedas, e tem os proprios vinte e dous quilates da ley, o mesmo pezo, valor intrinseco, e extrinseco, fórma, e valor das da Bahia, havendo entre ellas fó a differença de terem em cada franco da Cruz, as da Bahia hum B. e as do Rio hum R. Das senhoriagens se fazem em huma, e outra Casa as despezas das fabricas, se pagao os ordenados, e sallarios aos Officiaes, e o remanecente, que se remete ao Conselho Ultramarino, importa (conforme o ouro, que nas duas Casas da Moeda entra hum anno por outro) grossa somma de dinheiro, e se tem já lavrado nellas hum consideravel numero de milhoens. Em quanto aos Estatutos, se governao ambas pelo regimen, que lhes dera o Chanceller Superintendente João da Rocha Pitta.

### APPENDIX.

O Reverendissimo Padre Fr. Manoel dos Santos, Monge de S. Bernardo, e Chronista de Sua Magestade, na Historia Sebastica pag. 488, traz a noticia seguinte, que por descuido não foy na pag. 177. deste livro, aonde pertencia.

Mandou lavrar (ElRey D. Sebastiao) estas Moedas: Ducatoens de ouro, da valia de quarenta mil reis, outros de trinta mil reis, para quando soy a Guadalupe; outra Moeda de ouro de valia de dez cruzados; outra da valia de quinhentos reis: de cobre mandou fazer Meyos Reaes de tres Ceitis cada hum, e os Reaes Castelhanos levantou de trinta e seis reis a quarenta reis.

# CAPITULO V.

Contém diversas memorias, que se conservavão manuscritas, que tratão das Moedas Portuguezas antigas, e modernas.

Noticia extrahida do livro d'ElRey D. Duarte, que está no Mosteiro da Cartuxa d' Evora.

Estas são as ligas de Bolhoens, e Moedas correntes, assim d'ouro, como prata.

Eaes de dez reis d'avantagem, 75 peças pesam marco, sao de ley dez dr.ºs e 275 peças deve marco de prata de ley de 11 dr.ºs

Barundas 45 peças pesam marco, sao de ley de

dr.ºs é 198 peças a marco de prata de 11 dr.ºs

Maravedis d'ouro a l. da reis. Maravedis comūs a 26 reis.

Graves 112 peças pesam marco, sao de 3 dr.ºs

de ley é 411 peças a marco de prata de 11 dr.ºs

Pylartes 148 peças pesam marco, sao de 2 dr.ºs

de ley é 814 peças a marco de prata de 11 dr.ºs

Dr.º alfonsis sao de ley hu dr.º 34 pp. 2, pesam TomIV.

marco e 18 lib. 14 pp. a marco de prata de ley de 12 dr.ºs

R: de 20 pp. de letra seca do Porto, e d'Evora forao lavrados de ley de 2 dr.ºs e 75 peças é marco.

R: de 10 pp. de ponto dr. o forao lavrados da ley de hum dr. e m., e de 75 peças em marco.

R: de 10 pp. de ponto traveso forao lavrados de

ley de 1 dr.º : e de 75 peças em marco.

R: de 10 pp. de letra seca de Lisboa 75 peças pesam marco, sam de ley de 2 reis é 413 p. ha marco de 11 dr.ºs

R: de 10 pp. correntes forao lavrados de ley de 1 dr.º, e de 90 p. em marco, estes se achao 94 p. em marco, e de ley de 20 g.º

R: de 20 sao cruzetas forao lavrados de ley de 12 g. e 92 p. em marco, estes se achao de 96 peças e

marco, e de ley de 1095.

R: de 3 lib. 3 dos velhos forao lavrados de ley de 36 g. e de 90 p. em marco, estes se achao de ley

de 30 g.5, e de 92 p. em marco.

Meos reaes cruzados mesturados com coroa arcada foraó lavrados de ley de 24 g., e de 120 p. em marco, ora saó achados de ley de 18 g., e de 124 p. é marco.

Meos reaes cruzados seg. sao de ley de 7 g., e

de 124 peças em marco.

R: de Castella sao de ley de 68 p. em marco.

R: delRey D. Fernando de ley de ..... p. é marco.

Dr.º

Dr.ºs alfonsis sao de ley de 4 g.5, e 34 pp. : de-

vem pesar marco.

E em x6iij lib. x6 pp. deve haver marco de prata segundo a ley, e talha a q forao lavrados, e por o gram tempo que há que forao seitos nao se achao d'este pezo, e ora igualmente e 20 lib. há marco de prata.

Estas sao as ligas, e pesos d'ouro amoedado, que hora he cursavel Era de 1423 annos.

Nobre velho d' Inglaterra, pezaő 29 peças marco, saő de liga 23 quilates :, e pezam cada húa peça 150 g.5 pequenos dos da oça d'ouro sino 9 g.5 :; dos de lear que saó dos g.5 pequenos da onça 155 g.5 ; devem valer de r.5 de 10 r.5 de 75 peças é marco, e de ley de 1. dr.º 245 r.5

Nobre novo d'Inglaterra, pezam 3 peças marco, e sao de ley de 23 quilates, deve pezar cada huma peça 148 g.5; de grãos pequenos em que há d'ouro sino 8 g.5; dos de lear, que sao dos da onça 142 g.5

deve valer dos dittos r.5 de 10 r.5 224 r.5

Nobre d'ouro de Flandes dizem que 28 peças ; pesam marco, e são de liga 22 quilates, e devem pezar cada huma peça 161 g. ; pequenos é que ha d'ouro sino 9 g. ; dos de lear, que são dos da onça 148 g. ; ; Deve valer dos dittos r. de x. r. 233 r.; e de coroas velhas 58 peças pezao marco, são de liga de 23 quilates, devem pezar cada huma 79 Tom.IV.

Bbb ii g. 5

g.5;, em que ha d'ouro fino 4 g.5 de lear de g.5 d'

onça 76 g. ;, deve valer 120 reis.

Coroa nova 61 peças pezam marco, sam de ley de 22 quilates, pesa cada huma 74 g. é que há d'ouro fino 4 g.5 the lear que são dos da onça 96 g.5 the estas sao das que fizerao em Tornay p. muitas, deve valer 90 reis.

Franços d'ouro de França sao 60 peças é marco, e são de ley de 22 carantes, deve de pezar cada hu 76 g.5 & e que há d'ouro fino 4 g.5 dos de lear que

sao da onça 7 g. ; deve valer 11 reis.

Ha ahy outros francos de liga de 23 quilates, e são 75 peças em marco, peza cada hu 61 g.º:, em que ha d'ouro fino 3 g.5 11 dos de lear, que sao dos da onça 58 g.º 📇, deve valer 94 reis.

Ha ahy emvito velho de França 52 pezam marco; e são de liga de 23 quilates, e pesa cada hú 88 grãos ma que há d'ouro fino 5 g.s dos de lear, que sao

dos da onça 85 g.5 deve valer 135 reis.

Dobras valedis velhas 49 pezam marco, e sao de liga de 22 quilates, peza cada hū 94 g.5 1 e que há d'ouro fino 5 g.5 to dos de lear, que são dos da onça 89 g.5 deve valer 218 reis.

Dobras valedys novas 49 peças pezam marco, fao de liga de 20 quilates, peza cada hua 94 g. # & que há douro fino 4 g.5 # de lear, que são da onça

78 g. ; deve valer . . . .

Dobras ceytys velhas, e novas, e dobras bodis, todas eltas pezam 49 peças marco, e cada húa peça

peza 94 g. ; estas sao de dezvayradas lex, porque se sazem é dezvayrados lugares, e d'ellas sao de liga de 16, e 17, e 18, e 20, e 21, e 22, e 23 quilates, nao podem conhecer senao pacimento, porque por toque muitas vezes he salso.

Em Portugal igualmente marco d'ouro val dez

de prata, e quintal de cobre marco de prata.

Gaspar Correa na Historia da India m. s. que se conserva na Livraria da Casa do Marquez de Niza Cap. 16. da Armada de Vasco da Gama.

Refere, que este dissera a ElRey de Quiloa, que cada Moeda das que se chamao Portuguezes, valia por dez cruzados de ouro.

Sobre o referido achey da letra do Marquez de Abrantes D. Rodrigo Anes de Sá a observação se-

guinte.

Do que se tira, que cada cruzado era de huma oitava, e que o valor intrinseco da Moeda desde o anno de 1498 até o presente, tem subido quatrocentos por cento: pois os Portuguezes tinhas dez oitavas, e hoje huma oitava importa mil e seiscentos reis: e tambem he de reparar a disserença, porque o ouro dos Portuguezes he de vinte e quatro quilates, e o dos Escudos de vinte e dous quilates.

Papel, que fez João Pinto Ribeiro, Desembargador do Paço, que viveo no tempo do Senhor Rey D. Joao o IV. no qual trata do valor das Coroas.

Os Senhores Reys deste Reyno nao só dotavao as donzellas, que serviao em sua Casa de qualquer sorte; mas ainda os homens. O que nao só consta dos livros, mas das doações dos dotes, e da Ordenação de ElRey D. Manoel. Estes dotes erao conforme à qualidade das pessoas. Porque às vezes os Reys se achavao impossibilitados a satisfazer de contado os dotes mayores, confinavao fobre suas rendas, e almoxarifados os rendimentos delles, que se pagavao aos dotados, até por outra via serem satisfeitos. Destes empenhos veyo a Coroa Real a sentir gravame, que obrigou a ElRey D. Joao o Segundo a fazer ley sobre as tenças, que se chamarao Separadas, que erao as que se pagavao aos dotados.

Receberao estes dotes alterações, conforme aos tempos, vontades dos Reys, e tenções dos Ministros, que os taxavao. Com tudo isto não faltavao duvidas, até que ElRey D. Manoel as removeo, e declarou o que cada hum havia de haver, segundo suas moradias; concedendo às mulheres a sexta parte mais do que se dava aos homens. Declarou, que o dote nao pallaria de quatro mil Coroas, e que só às filhas dos Condes se pagariao qua-

de para aquelles tempos, hoje muito differente.

Porque, ou valessem as Coroas a 216 fazia o somma de 864U reis; ou valessem a 168 reis, valia o as 4U Coroas 672U reis, ou a 144 reis, valia o 4U Coroas 576U reis; posto que tambem acho Coroas a 120 reis; tao vario soy o preço, que se lhe deu.

Porém no tempo de ElRey D. Joao o Terceiro receberao estes dotes variedade, e alteração. Pagavão-se os dotes, que os Reys davão de sua sazenda per Alvarás expedidos pela mesa della; e segundo entendo forão os dotados accommodados com outras merces particulares. Outras erão as merces, que sazião as Senhoras Rainhas às donzellas, que casavão, conforme a qualidade, e asseição, que tinhão a cada huma dellas.

Quanto às honras, que os Reys faziao às Damas, que casavao no Paço, erao a respeito da obrigação, em que se achavao, e à que she queriao sazer. Porém sempre assistiao a seu recebimento, e erao seus Padrinhos, senao occupassem este lugar os Principes, e Insantes, por os Reys assim o ordenarem; o acompanhamento era arbitrario, e regunarem;

lado pela obrigação, e affeição.

Quando o Senhor D. Theodosio primeiro casou, se recebeo nos Paços dos Estacos, aonde hoje está a Inquisição; ElRey Dom João o Terceiro o veyo esperar ao caminho, e o encontrou na rua dos

Escu-

Escudeiros, e depois levou os noivos até à embarcação, acompanhado dos Infantes. No mesmo Paco se recebeo D. Maria de Menezes com o Avô de D. Antao de Almada. El Rey fahio acompanhando-a; ella a cada porta da casa a que ElRey sahia, fe mesurava, parecendolhe, que alli parava a honra, que ElRey lhe fazia; por ventura advertida, que alli paravao as que às outras Damas fazia; com tudo ElRey chegou até à porta da rua, aonde ella se ajoelhou com as mesmas cortezias, que vinha tazendo a cada porta; entao lhe disse ElRey, que ainda passava adiante, como nas mais portas dizia. El-Rey atravessou o rocio com ella até chegar à esquina das casas, que fica defronte da porta de S. Domingos; porque como as Damas naquelle tempo ainda sabiao andar a pé, hia ella para sua casa a pé. Chegada ella à aquella esquina, de que apparece as casas dos Almadas, ElRey lhe disse: Donna Maria, até aqui cheguey por vos mohrar as vossas casas, porque vos não enganassem, e vos levassem a outras; e apontando para as casas accrescentou: Aquellas sao; Deos vos deixe lograr; com outras palavras de honra, e de favor, que entao se lhe offerecerao.

Isto he o que na materia sey, e aprendi dos que destas materias sabiao alguma cousa. A este exemplo poderá V. Magestade agora usar da merce, e honra com as Damas, que mais houver por Joao Pinto Ribeiro. seu serviço.

Me-

Memorial das Moedas de ouro, prata, e cobre, que se tem lavrado neste nosso Reyno de Portugal, desde o seu principio até o presente, composto pelo Reverendissimo Padre Fr. Francisco de Santa Maria, Religioso Eremita de Santo Agostinho, Lente Jubilado na Sagrada Theologia, Bibliothecario do Mosteiro de Nossa Senhora da Graça desta Corte, v.c.

Nos tempos mais antigos, como tem Aristoteles no Liv.5. das Politic. nao se faziao as compras com Moeda alguma, mas sim com sazendas, trocando humas por outras. Deste modo se conta, deixando as mais Nações, que usavaõ os nossos Lusitanos antigos; pois delles diz Strabo no Liv. 3. e o observou Alex. ab Alex. no Liv. 4. dos Geniais, que davao hum grande pezo de prata, ou cobre por aquillo, que compravao. Tambem dariao ouro, de que entao havia grande copia nestas nossas terras, como se deixa ver do tributo, que em cada hum anno pagava aos Romanos esta nossa Lusitania com Galliza, e Asturias, que, como diz Plinio no seu 3. Liv. nao era menos de vinte mil libras de ouro, que fazem quinze mil arrates, ou cincoenta arrobas. Não consta, que antes da entrada dos Romanos houvesse nestas partes Moeda alguma cunhada, se bem, que fundamento temos para presumir, que dos primeiros inventores da Moeda a participarao logo os nossos antigos Lusitanos; porque, Tom.IV.

se he verdade o que diz o mesmo Strabo citado, serem os Eleos, póvos do Peleponeso lá na Grecia, os inventores do dinheiro, cunhando-o Fedonio primeiro entre elles; sendo estes mesmos Eleos os sundadores da nossa Braga, como quer Plinio Liv. 4. Cap. 20. onde diz: Conventus Bracharum Eleni Gracorum soboles, nao he fora de razao o presumirse, que delles participassem este invento os Lusitanos antigos. Porém a mais antiga Moeda, de que ha noticia ser cunhada neste nosso territorio, he huma do famoso Sertorio Romano natural de Niza em Italia, que contra os seus naturaes se refugiou na nossa Evora no anno de 83 antes do Nascimento de Christo. Nesta Moeda de Sertorio se deixa ver de huma banda o seu rosto com huma vista menos, e da outra parte huma Cerva, que era a sua divisa: he de prata, e do tamanho de hum tostao dos nossos, como a offerece estampada Severim nas Noticias de Portugal discurs. 4. 2.2. Mas não nos demorando em inquirir as Moedas, que neste nosso districto cunharao os Romanos, os Suevos, Alanos, Godos, e ainda os Mauritanos, que por ultimo a senhorearao, passemos a examinar as Moedas, que fizerao lavrar os nossos Reys; e para procedermos com mais clareza, seguiremos, nao a ordem dos tempos, em que se cunharao, mas sim a ordem das mesmas Moedas pelo Alfabeto.

#### Alfonsins.

He Moeda, que mandou lavrar ElRey D. Affonso IV. de prata huma, outra de cobre. A de prata tinha de huma banda sobre o nome Alfo. huma Coroa, e na orla a letra: Adjutorium nostrum in nomine Domini; e da outra banda os cinco Escudos do Reyno em Cruz com a mesma letra. Era do tamanho de hum tostao, mas com o pezo de pouco mais de meyo; e he esta a Moeda mais antiga de prata, que se acha dos nossos. Reys, como diz Severim citado ¿. 24. Valia nesse tempo hum marco de prata, como tem Fernao Lopes na Chronica del-Rey D. Fernando, quatorze libras, que erao em Moeda quinhentos e quatro reis, por valer cada libra vinte Soldos, que faziao trinta e seis reaes a razao de doze Dinheiros cada Soldo, ou hum Real quatro Ceitis, e quatro quintos; e assim naquelle tempo valeria a tal Moeda pouco mais de dez reis dos Reaes agora correntes. O Alfonsim de cobre tinha o mesmo cunho de huma, e outra banda; valia a nona parte de hum Soldo.

#### Aureo:

Com este nome se cunhou em Roma a primeira Moeda de ouro no anno 190 antes do Nascimento de Christo. Tambem neste nosso Reyno correo Moeda de ouro chamada Aureo no tempo del-Rey D. Sancho II. como achamos em Escrituras Tom.IV. Ccc ii publi-

publicas dos annos de 1240, e 1244; tal vez fossem aquellas Dobras antigas de ouro, que sez lavrar El-Rey D. Sancho I. com a sua figura a cavallo, e a letra: Sancius Rex Portugallis de huma banda, e da outra huma Malta com a letra: In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen; de que saz mençao a Monarch. Lusit. 3. p. liv. 10. cap. 7. E a ser esta valeria entao pouco mais de cento e vinte reis da nossa Moeda corrente, pois entravao sessenta dellas em hum marco de ouro, que valia entao sete mil trezentos e oitenta reis.

#### Barbuda.

Chronic, cap. 56.

Moeda de prata, que fez lavrar ElRey D. Fernando, do tamanho de hum Tostao; tinha de huma parte em hum Escudo a Cruz com quatro Castellos nos quatro topos dos braços, e na orla a letra: Ferdinandus Rex Portug. & Algarb. e da outra parte huma Coroa sobre huma celada, e peito de malha com a letra: Si Dominus mihi adjutor, non timebo. Valia entao o marco de prata novecentos e setenta e dous reis, valor de cincoenta e tres destas Moedas, a nao terem a demasiada liga, que tinhao; pois mandou este Rey, que de cada marco de prata se fizessem cento e noventa e cinco Barbudas. Valia entao cada huma trinta e seis reis, ou vinte Soldos de ley de tres Dinheiros; depois abaixou esta Moeda o mesmo Rey D. Fernando a quatorze Soldos.

Calva-

#### Calvarios.

Moeda de ouro, que mandou lavrar ElRey Barbos, à Orden, liv. 4. D. Joao III. com o valor de quatrocentos reis. Ti- tit. 22. n. 15. nha de huma parte a Cruz sobre o monte Calvario, com a letra: In hoc signo vinces; e da outra parte o Escudo Real coroado, com a letra: Joan. Port. & Algarb. R. D. Guin.

#### Ceitil.

Moeda de cobre, que lavrou ElRey D. Joao I. em memoria da Cidade de Ceita, que tomou aos Mouros. Valia a sexta parte de hum Real de cobre. Lavrarao-na os Reys successores até ElRey D. Sebastiao.

#### Celada.

Com este nome corria tambem a Moeda Barbuda por se achar nella esculpida a celada. V. Barbuda.

#### Conceição.

Moeda de ouro, que mandou lavrar ElRey D. Joao IV. com o valor de doze mil reis, valendo entao o marco de ouro trinta mil reis. Tinha de huma parte a Senhora da Conceição com os symbolos deste mysterio nos lados, e da outra banda as Armas Reaes em cima da Cruz da Ordem de Christo. Lavrou-as tambem de prata com o mesmo cunho

nho,

## 264 Historia Genealogica

nho, e com o valor de quatrocentos e cincoenta reis, valendo entao o marco de prata dous mil e seiscentos reis. Tinha da parte, em que estava a Senhora da Conceição, a letra: Tutelaris Regni; e da outra a letra: Joannes IIII. D. G. Portugalia, v Algarbia Rex.

#### Coroa.

Orden, liv. 4. tit. I.

Moeda de ouro, que lavrou ElRey D. Duarte com o valor de duzentos e dezaseis reis. Lavrou-a tambem ElRey D. Manoel, porém com o valor de cento e vinte reis sómente. Era esta Meya Coroa. Tambem correo esta Moeda nos tempos dos primeiros Reys, nao consta com que preço.

#### Cruzado.

Chronic, cap. 38.

Moeda de ouro, e tambem de prata. A de ouro lavrou-a ElRey D. Affonso V. e ElRey D. Joao II. Valia quatrocentos reis. Tinha de huma parte a Cruz de S. Jorge com a letra: Adjutorium nostrum in nomine Domini; e da outra banda o Escudo do Reyno com huma Coroa sobre a Cruz de Aviz, e a letra: Cruzatus Alphonsi V. Regis. Subirao estes Cruzados ao valor de quinhentos reis, e como taes corriao neste Reyno no anno de 1561. Filippe II. os sez sobir ao valor de quinhentos e quinze reis; e lavrou Moeda de ouro de quatro destes Cruzados com valor de dous mil e sessenta reis. Mandou recolher esta Moeda ElRey D. Joao IV.

logo depois da sua acclamação, e sahio com outra do mesmo pezo, porém com o valor de tres mil reis, de que sez tambem Meyas Moedas com o valor de mil e quinhentos reis, e Quartos com o valor de setecentos e cincoenta reis, correspondendo estes Quartos no pezo aos Cruzados antecedentes, ainda que sobidos no valor, que nao parou aqui; porque ElRey D. Affonso VI. levantou os Quartos a mil reis, e o mesmo sez ElRey D. Pedro II. que por ultimo deu aos mesmos Quartos a valia de mil e duzentos reis, ainda que pelo pezo nao chega bem a valer mil reis. A tanto sobirao os Cruzados de ouro neste nosso Reyno, respeitando ao valor do ouro, que tambem foy fobindo, pois valendo ainda no tempo delRey D. Joao IV. o marco de ouro trinta mil reis, ao presente vale oitenta e nove mil e seiscentos reis.

Outros Cruzados ha de ouro, e são os que ao presente correm com o valor intrinseco de quatrocentos reis, mas na estimação commua de quatrocentos e oitenta. Lavrou-os o nosso Rey D. João V. que Deos guarde, para supprir com elles a salta dos Cruzados de prata, de que esgotarão a este nosso Reyno os Estrangeiros.

O Cruzado de prata lavrou-o ElRey D. João IV. com quatrocentos reis de valia, e tambem Meyos Cruzados com o valor de duzentos reis. Estes sobirao depois a duzentos e cincoenta reis, assim como os Cruzados ao valor de quinhentos; como porém

rém nem ainda assim paravao no Reyno, por sazerem ainda assim conta aos Estrangeiros, ElRey D. Pedro II. levantou os taes Cruzados ao valor de seiscentos reis, e ao de trezentos reis os Meyos Cruzados; o que nao bastou a ter mao nelles, pois he

já rarissima neste Reyno esta Moeda.

Outros Cruzados de prata lavrou ElRey D. Pedro II. com o valor de quatrocentos reis; mas nao obstante o serem diminutos no pezo para a sua extracção, levantou-os ao valor de quatrocentos e oitenta, e nem ainda assim escaparao de serem levados para fóra, como nem os Meyos Cruzados, ainda que sobidos de duzentos reis a duzentos e quarenta.

#### Dinheiro.

Moeda de cobre antiga neste Reyno. Orden, liv. 4.tit, 1. §. 17. El Rey D. Joao I. valia hum Ceitil menos hum decimo, e doze destes faziao hum Soldo daquelles, de que vinte faziao a Livra antiga de trinta e seis reis. Houve outro menor Dinheiro, que valia meyo Ceitil, e hum quadragesimo segundavo de Real, e destes doze faziao hum Soldo de vinte e cinco Livrinhas. Tinha de huma banda a Cruz da Ordem de Christo com duas Estrellas, e duas meyas Luas entrepoladas nos vãos, e a letra: A. Rex Portugalliæ; e da outra banda as cinco Quinas do Reyno com a letra: Algarbii.

Dobra.

#### Dobra.

Moeda de ouro de varias castas: humas se di- Barbosa supr. num. 24. ziao Portuguezas, outras Castelhanas, e outras Mouriscas. Das Portuguezas humas se chamavao Cruzadas, e as lavrou ElRey D. Diniz: sessenta saziao hum marco. Outras se chamavao DelRey D. Pedro com a valia de cento e quarenta e sete reis e tres quintos de hum Real: cincoenta destas faziao hum marco, e cada huma tinha quatro Livras e dous Soldos. Valia entao o marco de ouro sete mil trezentos e oitenta reis.

17 165, 180

Das Castelhanas humas se chamavao da Ban- Orden cic da, porque tinhao huma, que era a insignia da Ordem da Banda em Castella; ou Valedias, porque Chronica de D. Pedro valiao, e corriao neste Reyno com o valor de duzentos e dezaseis reis. Outras se chamavao de D. Branca, e outras Sevilhanas, todas da mesma valia. As Mouriscas tinhao a valia das Portuguezas delRey D. Diniz.

Fez tambem ElRey D. Pedro I. Meyas Dobras de quarenta e hum Soldos cada huma, e valia setenta e tres reis e meyo, e tres decimos de Real, e cem dellas faziao hum marco de ouro.

A' imitação destas Meyas Dobras sez o nosso Rey D. Joao V. que Deos guarde, a Moeda corrente de oitocentos reis, duplicando-a na Moeda de mil e seiscentos, quadruplicando-a na de tres mil e duzentos, que tornou a duplicar na de seis mil e Tom.IV. Ddd

quatrocentos, que tambem quadruplicou na de doze mil e oitocentos reis, compondo-se esta de dezaseis das ditas dobras de oitocentos reis.

# Engenhoso.

Moeda de ouro, que fez lavrar ElRey D. Sebastiao no anno de 1562 com o valor de quinhentos reis. Tinha de huma banda a Cruz com a letra: In hoc signo vinces; e da outra banda o Escudo do Reyno com a letra: Sebastianus I. Rex Portug. Dizia-se Engenhoso esta Moeda, porque a inventou Joao Gonçalves o Engenhoso natural de Guimarães.

### Escudo.

Moeda de ouro, que fez lavrar ElRey D. Duarte; das quaes cincoenta e quatro faziao hum marco. Valia cada huma noventa reis, porém tinha muita liga, e nao era bem aceita aos Estrangeiros; razao porque a mandou desfazer ElRey D. Manoel.

# Espadim.

Moeda de ouro, que sez lavrar ElRey D. Joao II. valia trezentos e vinte reis. Sobio ao valor de quinhentos em tempo del Rey D. Manoel. Tinha de huma parte o Escudo do Reyno com a letra: Adjutorium nostrum in nomine Domini; e da outra parte huma espada empunhada com a ponta para cima, e o nome do Rey na orla. Bateo tam-

bem este Rey Espadins de cobre prateados com o

valor de quatro reis.

Espadins de prata lavrou ElRey D. Affonso V. do tamanho de hum Meyo Tostao dos deste tempo. Valiao vinte e quatro reis. Erao cunhados como os de ouro, só com a disferença de ter a espada a ponta para baixo.

#### Forte.

Moeda de prata, que lavrou ElRey D. Diniz com o valor de quarenta reis, e Meyo Forte com o de vinte reis. De huma parte tinha o habito de Christo com o nome do Rey na orla, e da outra parte o Escudo Real com a letra: Adjutorium nostrum in nomine Domini. ElRey D. Fernando sez Chronic cap. 57. bater tambem esta Moeda de Meyo Forte com o valor de vinte Soldos, que sazias vinte e nove reis e dous Ceitis, que depois abaixou a dezaseis reis.

#### Frizante.

Moeda de prata, que principiou com o Reyno, mas nao se sabe, que valor tinha, nem qual era a sua escultura.

#### Gentil.

Moeda de ouro, que lavrou ElRey D. Fernando de quatro castas; a primeira, que se dizia de hum ponto, valia quatro Livras e meya, ou cento e sessenta e dous reis; a segunda, que se dizia de Tom.IV- Ddd ii dous dous pontos mais pequenos, valia quatro Livras, ou cento e quarenta e quatro reis; a terceira valia tres Livras e meya, ou cento e vinte e seis reis; a quarta tres Livras, e cinco Soldos, ou cento e dezaseis reis.

#### Grave.

Moeda de prata quasi do tamanho de Meyo Tostao dos deste tempo com a valia de quinze Soldos, ou vinte e hum real dos de agora. Destas Moedas cento e vinte faziao hum marco. Lavrou-a El-Rey D. Fernando; tinha de huma parte a letra F. inicial do seu nome, e sobre ella huma Coroa dentro em hum Escudo, em os lados delle duas Cruzes com a letra na orla: Si Dominus mihi adjutor; e da outra parte a Cruz de S. Jorge sobre hum Escudo rodeado de quatro Castellos, e o nome do Rey na orla. De hum marco de prata de ley de onze Dinheiros, que entao valia vinte e sete Livras, fazia entao este Rey trezentas e sete Livras nesta Moeda, ganhando nella duzentas e oitenta Livras.

#### Indios.

4. part, cap. 86,

Moeda de prata, que fez lavrar ElRey D. Chronic de D. Manoel Manoel com a valia de trinta e tres reis em memoria do descubrimento da India. Tinha esta Moeda de huma parte o Escudo Real com a letra: Primus Emmanuel, e da outra a Ciuz da Ordem de Christo

com a letra: In hoc signo vinces. Entravao setenta destas Moedas em hum marco de prata.

#### Justo.

Moeda de ouro de vinte e dous quilates, que lavrou ElRey D. Joao II. com o valor de seiscentos reis. Tinha de huma parte o Escudo do Reyno com o nome do Rey na orla, e da outra parte a imagem do mesmo Rey, armado com huma espada na mao, assentado em hum throno entre dous ramos de palma, com a letra: Justus ut palma slorebit.

#### Leal.

Moeda de prata de valia de doze reis, que bateo ElRey D. Joao II. Tinha de huma parte a letra: Leal por baixo de huma Cruz, e da outra parte o Escudo do Reyno com o nome do Rey na orla.

#### Livra.

Moeda de varias sortes: de ouro a lavrou o primeiro Rey de Portugal D. Assonso Henriques, e alguns dos seus descendentes. Em tempo del Rey D. Assonso III. e seu silho El Rey D. Diniz valia cada huma cento e sessenta reis: sessenta dellas saziao hum marco.

Livra de prata, tambem começou em tempo delRey D. Affonso Henriques, e seus successores a continuarao até ElRey D. Manoel; teve varios preços; as que se lavrarao até o anno de 1395 mandou-as

dou-as correr ElRey D. Duarte com o nome de Livras antigas, e preço de trinta e seis reis. As que o mesmo Rey lavrou no mesmo anno, e se continuarao a lavrar depois, valiao a vinte e cinco reis

e meyo.

Livra de cobre, tem a mesma antiguidade, e foy de tres sortes; huma se chamava Livra de dez Soldos; porque valia outros tantos, e vinte dellas saziao huma Livra de prata das antigas de trinta e seis reis. Outras se chamavao Livras de dez Livras pequenas, e valia cada huma meyo Real e seis setimos de Ceitil. Outras se chamavao Livras de tres Livras e meya; porque cada huma dellas valia tres Livras e meya das antecedentes Livras de dez Livras pequenas, ou Livrinhas. Destas Livras valia cada huma hum Real e meyo e hum Ceitil e quatro quintos de Ceitil. Corriao estas commummente no anno de 1407.

As ultimas mais pequenas Livras forao as que chamarao Livrinhas. Estas erao tao diminutas, e de tao pouco valor, que mandou ElRey D. Duarte, que se pagassem setecentas dellas por cada huma das Livras de prata mais antigas de trinta e seis reis, e que se pagassem quinhentas dellas por cada huma das Livras de prata de vinte e cinco reis e meyo des.

de o anno de 1395 por diante.

O que cada huma destas Livrinhas valia a respeito do nosso Real, póde constar nesta fórma: setecentas dellas fazias huma Livra antiga de prata de

de trinta e seis reis da nossa Moeda: repartamos pois trinta e seis reis por setecentas partes, e o que vier a cada parte será a valia de cada huma destas Livrinhas: repartamos pois cada Real em vinte partes vem a caber em trinta e seis Reaes setecentas e vinte partes de Real; estas repartidas por setecentas Livrinhas vem a cada huma huma parte das vinte partes do Real, e dous setentavos de vinte partes do Real. Não ha que espantar, que houvesse Moeda tao miuda, pois havia a que se segue ainda menor, a Mealha.

#### Maravedim.

Moeda de ouro, e tambem de prata. A de Barbos, à Orden, liv.4. ouro ainda era mais antiga do que o mesmo Rey-tit,21. no; porque foy participada dos Mouros Almoravides, que a introduzirao em Hespanha. A que corria em tempo del Rey D. Sancho I. tinha de huma parte a imagem do Rey a cavallo com a espada nua na mao, e a letra: In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti; e da outra parte o Escudo Real com o nome do Rey na orla: e esta era a differença, que tinhao os Maravedins Portuguezes dos Mouriscos, em que nao havia figura alguma, mas sómente letras, que de huma parte diziao o nome de Deos com alguns dos seus attributos, e da outra o nome do Principe, que a mandara bater com o nome tambem de algum dos seus ascendentes; e em quanto ao pezo erao iguaes os Maravedins de ouro Mouriscos,

riscos, e os Portuguezes, porque assim de huns, como de outros sessenta faziao hum marco: erao do tamanho de hum Tostao, mas tao delgados, que nao pezavao mais do que o nosso Meyo Tostao. Maravedins de prata tambem correrao neste Reyno naquelle tempo com o valor de vinte e sete reis cada hum, por valer cada hum quinze Soldos, dos quaes cada hum valia hum Real e quatro Ceitis e quatro quintos de Ceitil. Cem destes Maravedins de prata faziao o Soldo do Escudeiro Vassallo del-Rey em cada hum anno, que vinha a fazer dous mil e setecentos reis da Moeda corrente.

#### Mealha.

Ordenação velha liv. 4.

Moeda de cobre nao cunhada por si, mas ametade da Moeda Dinheiro, de que a traz se faz menção; porque hum Dinheiro partido pelo meyo com thesoura, ou faca, fazia duas Mealhas, que tambem se diziao Pogejas, e cada huma destas Mealhas valia ametade do Dinheiro, e como não só houve Dinheiro, que valia hum Ceitil menos hum decimo, mas tambem outro menor, que valia meyo Ceitil, e hum quadragesimo segundavo de Real, este partido pelo meyo, e reduzido a Mealhas correspondia a cada huma das duas o valor de hum quarto de Ceitil, e hum vigesimo segundavo de Real, e como a hum Real dos nossos por constar de seis Ceitis, correspondem vinte e quatro quartos de Ceitil, vinha a corresponder a cada huma das sobreditas Mea-

Mealhas pouco mais da vigesima parte do nosso Real. Destas Mealhas veyo o nome Mealheiro, e durarao até o tempo delRey D. Manoel.

#### Nomeada.

Moeda de prata do tamanho de hum Meyo Tostao dos nossos, que lavrou ElRey D. Joao I. e seu silho ElRey D. Duarte. Tinha de huma banda a Cruz de S. Jorge com a letra: Dominus adjutor fortis; e da outra banda o Escudo do Reyno com o nome do Rey na orla. Não consta quanto valia.

#### Patacao.

Moeda de cobre de cinco oitavas, que lavrou ElRey D. Joao III. com a valia de dez r eis. Tinha de huma banda o Escudo Real coroado, e na orla a letra: Joan. III. Portug. & Algarb. e da outra a letra X, e na orla: Rex quintus decimus. ElRey D. Sebastiao reduzio esta Moeda ao valor de tres reis.

#### Pé terra.

Moeda de ouro, que lavrou ElRey D. Fernando com o valor de seis Livras, e valendo cada huma destas trinta e seis reis, valia o Pé terra duzentos e dezaseis reis.

#### Pilarte.

Moeda de prata, que lavrou ElRey D. Fernando de dous Dinheiros de Ley; havia no marco TomIV. Eee cento

cento e noventa e oito, cada huma valia cinco Soldos, que erao da nossa Moeda treze reis e dous Ceitis; e de hum marco de prata de onze Dinheiros lavrava duzentas e tres Livras, ganhando nellas cento e setenta e seis. O mesmo Rey abaixou depois estes Pilartes ao valor de tres Soldos e meyo, e ainda depois os abaixou mais ao valor de sete Dinheiros cada hum.

### Portuguezes.

Moeda de ouro de vinte e quatro quilates, que mandou bater ElRey D. Manoel no anno de 1499 com o valor de dez cruzados, ou quatro mil reis, e com o pezo de dez oitavas menos hum quarto. De huma parte tinhao a Cruz da Ordem de Christo com a letra: In hoc signo vinces, e da outra parte o Escudo Real coroado, e dous letreiros com a letra: Primus Emmanuel, e todos os mais titulos dos Reys deste Reyno cifrados nas primeiras letras de cada hum delles. Lavrou tambem esta Moeda seu silho D. Joao III. com o mesmo valor.

Tambem sez Portuguezes de prata o mesmo Rey D. Manoel no anno de 1504 do valor de quatrocentos reis cada hum, com os mesmos letreiros, e cunhos, que os Portuguezes de ouro, e destes mandou sazer Meyos, e Quartos na mesma sórma. Estes Portuguezes de prata resuscitou depois El Rey D. João IV. e seu silho D. Pedro II. chamando os Cruzados, como notámos acima na palavra Cruzado.

Qua-

### Quatro Vintens.

Moeda de prata, que lavrou ElRey D. João III. Tem de huma parte huma Coroa, e debaixo della o nome do Rey, e logo o numero de LXXX. reis, e na orla a letra: Rex Portug. & Algarb. D. G. e da outra parte a Cruz de S. Jorge com a letra: In hoc signo vinces.

#### Real.

Moeda de prata, e tambem de cobre. A de prata lavrou-a ElRey D. Joao I. varias vezes, sempre com o mesmo preço, mas cada vez menor no pezo: dos primeiros, que lavrou, setenta e dous faziao hum marco, e erao de prata de ley de nove Dinheiros; os segundos, que lavrou, erao de prata de ley de seis Dinheiros. Lavrarao a mesma Mocda os Reys successores até ElRey D. Manoel, em cujo tempo corriao Reaes de prata com o valor de vinte reis, dos quaes entravao cento e dezasete no marco de prata de ley de onze Dinheiros, que valia entao dous mil e trezentos e quarenta reis. Tambem corriao entao Reaes de prata com o valor de trinta reis, como consta de huma Escritura publica feita em Aldea Gallega em dezasete de Outubro de 1501 por Diogo Ferreira, Escrivao da Provedoria, declarando ser o Real de prata a trinta reis de seis Ceitis ao Real.

Lavrou tambem esta Moeda ElRey D. Joao Tom. IV. Eee ii III.

III. com a valia porém de quarenta reis, com os mesmos cunhos de ambas as partes, que tinhao as suas Moedas de Quatro Vintens, mudado sómente o numero de 80 em 40. A mesma Moeda lavrou no anno de 1642 ElRey D. Joao IV. e vem a ser o Meyo Tostao, que ainda ao presente corre.

Real de cobre lavrouse de varias sortes. Huns tinhao mistura de estanho, com que sicavao mais claros, e se chamavao Reaes brancos; lavrou-os El-Rey D. Duarte, e seu silho D. Assonso V. Os que se lavrarao antes do anno de 1446 valiao dez Ceitis e tres quartos de Ceitil. Os que se lavrarao despois até o anno de 1453 valiao hum Real e dous Ceitis e dous quintos de Ceitil. Os que se lavrarao desde entao até o anno de 1462 valiao hum Real hum Ceitil e hum quinto de Ceitil. Os ultimos, que desde entao se lavrarao, valiao seis Ceitis, ou hum Real.

Outros Reaes eraő de cobre puro, e se chamavaő Reaes pretos. Os primeiros de que ha noticia, valiaő pouco mais de hum Ceitil; porém os que se lavraraő no anno de 1473 valiaő sómente tres quintos de Ceitil. ElRey D. Joaő II. para tirar tanta consusaó de Reaes lavrou Real de cobre de seis Ceitis: o mesmo sizeraő seus successores até ElRey D. Joaő III. Tinhaő de huma parte hum R. debaixo de huma Coroa, e da outra o Escudo do Reyno com o nome do Rey na orla. Desta Moeda lavrou tambem Meyos Reaes ElRey D. Sebas-

Sebastiao com a valia de tres Ceitis: tinhao de huma parte hum S. coroado, que quer dizer: Sebaltianus, e da outra hum R. entre dous pontos no alto, e Sebastianus I. Real e meyo he tambem Moeda do mesmo Rey D. Sebastiao.

### Singuinho.

Moeda de prata, que lavrou ElRey D. Joao Barbos. à Orden. liv.4. II. e depois ElRey D. Manoel. Valia cinco reis. O delRey D. Manoel tinha de huma parte os cinco Escudos do Reyno em Cruz com a letra: Emmanuel P. R. & Al. da outra huma Malta com a mesma letra. Tambem lavrou Sinquinhos de prata ElRey D. Joao IV.

#### Soldo.

Moeda antiga deste Reyno, que se acha corrente nelle desde o seu principio até o tempo del-Rey D. Joao II. Lavrou-se em ouro, em prata, e em cobre. As de ouro, e prata tanto se desconhecem, que se nao sabe o que valiao. Sandoval na 1. part. dos Mosteiros de S. Bento 2.68. diz, que o Soldo de ouro no anno de 1116 valia oito reales, e o de prata dez reis. Sómente Matienzo Liv.7. Glos. 6. n. 12. tit. 10. tem que valeo depois o Soldo de ouro o mesmo, que o Cruzado de ouro Castelha-

O Soldo de cobre, que se lavrou até o anno de 1395 valia hum Real e quatro Ceitis e quatro quin-

quintos de Ceitil. Destes Soldos era determinado o salario dos Tabaliães até o anno de 1390 por Carta de compra, venda, ou emprazamento, qua. tro Soldos; por Carta mandadeira, dous Soldos; por Carta de ametade, ou prazo, posto em registo, cinco Soldos; indo fóra quatro Soldos por legoa, dous por ida, e dous por vinda, dandolhe besta; como porém a Moeda era febre, ou delgada, que vem a ser o mesmo, ordenou ElRey D. Joao I. nesse anno, que levassem os Tabaliães cinco Soldos por hum. em quanto durasse a Moeda febre. ElRey D. Duarte no anno de 1433 mandou, que valesse o Soldo de cobre o mesmo, que o Real branco. Destes Soldos vinte faziao a Livra antiga de trinta e seis reis. Outros houve depois, que valiao hum Real e dous setimos de Real, e se diziao Soldos de vinte e cinco Livrinhas. Depois se lavrarao outros Soldos, que valiao dous quintos, e hum vigesimo de Real, e se diziao Soldos de sete Livrinhas.

#### Tornezes.

Chronic. cap. t.

Moeda de prata, que lavrou ElRey D. Pedro I. Tinha de huma parte a cabeça do Rey com barba comprida, e a letra: Petrus Rex Portugallia, & Algarbii; da outra parte tinha o Escudo do Reyno, e na orla a letra: Deus adjuva me. Valia sete Soldos, ou treze reis. Entravao sessenta e cinco no marco de prata, que valia entao oitocentos e quarenta e cinco reis. Houve tambem destes Meyos Torne-

Tornezes com o mesmo cunho, e meya valia. El-Rey D. Fernando sez Tornezes de oito Soldos.

### Tokaö.

Moeda não só de prata, mas tambem de ouro, que propriamente se chamava Testao da palavra Teste Franceza, que quer dizer cabeça, nome de certas Moedas Francezas do mesmo preço, e valia, em que estavao esculpidas as cabeças dos Reys. Huma, e outra, assim a de ouro, como a de prata, cunhou ElRey D. Manoel, a de ouro no anno de 1517, e era o quarto de ouro dos Portuguezes: della se lembra Goes na 4. part. da Chronica deste Rey cap.20. A de prata era do valor de cem reis; tinha de huma parte a Cruz da Ordem de Christo com a letra: In hoc signo vinces, e da outra parte as Armas do Reyno com Coroa, e o nome do Rey na orla. Lavrou tambem Meyos Tokoens com os melmos cunhos, e letras no valor de cincoenta reis. El-Rey D. Sebastiao em 27 de Junho de 1558, e em 22 de Abril de 1570 mandou, que se nao lavrasse neste Reyno outra Moeda de prata mais do que Tostoens, e Meyos Tostoens, Vintens, e Meyos Vintens, e que vinte e quatro Tostoens entrassem no marco, tirando-se delles oitenta reis para os custos do lavramento da Moeda. Valia entao o marco de prata dous mil e quatrocentos.

#### S. Vicente.

Moeda de ouro, que lavrou ElRey D. Joao III. com o valor de mil reis. Tinha de huma banda a Imagem de S. Vicente com huma nao na mao esquerda, e hum ramo de palma na direita com a letra: Zelator Fidei usque ad mortem; da outra banda o Escudo Real com a letra: Joan. III. Rex Portugal. & Algarb. Lavrou tambem Meyas Moedas destas com o mesmo cunho, e letras, e com o valor de quinhentos reis. Corriao ainda estas Moedas no anno de 1561.

#### Vintem.

Moeda de prata, que teve principio no tempo del Rey D. Affonso V. Tem de huma parte hum A. que quer dizer Affonso, sobre elle huma Coroa com a letra: Adjutorium nostrum in nomine Domini; da outra parte o Escudo Real com o nome do Rey na orla. Valia vinte reis de cobre, donde tomou o nome de Vintem. Continuarao com esta Moeda todos os successores, ainda que lhe mudarao a fórma, e a figura. El Rey D. Joao IV. layrou tambem Meyos Vintens, e Sinquinhos.

Memoria, que fez hum Anonymo das Moedas, que fe lavrarao nesta Cidade de Lisboa, successivas às de que dá noticia o Arcebispo D. Rodrigo da Cunha, a qual fica impressa desde a pag. 216.

ElRey D. Sebastiao sez Tostoens de prata de Annos 11 Dinheiros de 26 peças e : no marco; pezava cada huma : e 29 grãos : e a este respeito os Meyos Tostoens, e Vinteis.

Nestes annos se fizera Moedas de Tostoens de prata de 11 Dinheiros de 27 peças no marco, de pezo de 1/2 e 6 grãos 1/3 cada huma.

As Moedas Philippinas forao de 22 quilates, e pezo ; e 30 grãos. Valiao entao dous mil e duzentos reis pouco mais, ou menos.

ElRey D. Joao o IV. fez Moedas de ouro de 22 quilates de pezo de 3 e 30 grãos, e valor tres mil reis, e a este respeito as Meyas, e Quartos.

1642.

1643.

Fez tambem Moedas de prata de quatrocentos reis de pezo de é e 28 grãos cada huma, de ley de 11 Dinheiros, e a este respeito as deduzentos reis, cem reis, oitenta reis, quarenta reis, e vinte reis, ou vintem, ou de cruzado; fez tambem Moeda de cobre de valor de dez reis, cinco reis, tres reis, e real e meyo.

ElRey D. Affonso VI. sez Moeda de ouro de 22 quilates de pezo de de 24 grãos, de valor de quatro mil reis; e a este respeito as Meyas Moedas, Tom. IV.

## 284 Historia Genealogica

Annos. e Quartos. Fez tambem Cruzados de prata de 11 Dinheiros, de pezo fe 8 grãos cada hum, e valor quatrocentos reis, e a este respeito as de duzentos reis, e cem reis: sez tambem Moedas de oitenta reis, quarenta reis, e vinte reis.

Mandarao-se marcar as Moedas de quatro mil reis em quatro mil e quatrocentos.

ElRey D. Pedro II. sendo Regente sez Moedas de ouro de 22 quilates de pezo de ? e 24 grãos, valor quatro mil e quatrocentos reis, e a este respeito as Meyas Moedas, e Quartos.

Neste anno teve principio a fabrica nova da Moeda, sendo ElRey D. Pedro II. Regente, e sez as qualidades das Moedas seguintes.

Por o marco de prata de 11 Dinheiros se dava às partes cinco mil e cem reis, e se sez em dinheiro cinco mil e trezentos e cincoenta, sicava o duzentos e cinconenta reis para a fabrica; e assim em Moedas de Cruzado entrava o em cada marco 13 e ;, e pezava cada huma ; e 59 grãos e ;;, e a este respeito as mais, que sez de duzentos reis, cem reis, oitenta reis, cincoenta reis, quarenta reis, e vintem, ou vinte reis.

1677.

Fez tambem na dita fabrica nova de imprensa Moedas de ouro de 22 quilates, comprando o ouro de 22 quilates por mil e duzentos e cincoenta reis a oitava, e fez Moedas de pezo de ? cada huma, e valor quatro mil reis, e a este respeito Meyas, e Quartos.

Fez

Contract

Fez tambem o dito Senhor Moedas de cobre vasadas (com alguma mescla) de dez reis, cinco reis, tres reis, e real e meyo.

Em 4 de Agosto de 1688 mandou por Ley ElRey D. Pedro II. levantar de preço a prata, e ouro vinte por cento mais além do que valia até entao, e ficou no valor seguinte.

Pagava-se o marco de prata de 11 Dinheiros a seis mil reis, e delle se fazia Cruzados de ÷ e 57 grãos e ÷ de pezo cada hum, que valera o, e valem quatrocentos e oitenta reis; entrava o no marco 13 e ÷, e a este respeito toda a mais casta de Moeda acima dita.

As Moedas de ouro do mesmo pezo de dito, e valor quatro mil e oitocentos reis, e as Meyas dous mil e quatrocentos, e os Quartos mil e duzentos, pagando-se às partes o ouro de 22 quilates a mil e quinhentos reis a oitava. Annos.

1688.

SUITO.

Tom.IV.

Ffii

Rela-

## 286 Historia Genealogica

Relação do dinheiro, que se fabricou no Reyno de Portugal desde o tempo del Rey D. João IV. até o anno de 1734, dada por Francisco da Costa Solano, Cavalleiro do habito de Christo, Contador do Tribunal dos Contos, e Thesoureiro da Casa da Moeda da Cidade de Lisboa.

### ELREY D. JOAO IV.

Dinheiro de ouro da ley de vinte e dous quilates, que mandou fabricar nas Casas da Moeda de Lisboa, Porto, e Evora.

TJUro.

| Moeda de _ 3 U000 reis em pezo de - | 0   |
|-------------------------------------|-----|
| Meya de — 1U500 reis — ;            | 7   |
| Quarto de — U750 reis — —           | E . |
| Sómente na Casa da Moeda de Lisboa. |     |

Dinheiro de prata de onze Dinheiros.

Prata.

| Moeda | de — | U400 | reis | em | pezo | de 👙 | all<br>gr. |
|-------|------|------|------|----|------|------|------------|
| Moeda |      |      |      |    | 1111 | -813 | gr.        |
| Moeda | de   | UIOO | reis |    |      | - 1  | 65.        |
| Moeda | de — | Uo80 | reis |    |      | - 1  | 20         |
| Moeda | de - | U050 | reis |    |      |      | (7         |
| Moeda | de — | U040 | reis |    |      |      | 46         |
| Moeda | de — | U020 | reis |    |      |      | 27         |
|       |      |      |      |    |      |      |            |

Dinhei-

Dinheiro de cobre.

Cobre.

Moeda de — 10 reis.

Moeda de — 5 reis.

Moeda de — 3 reis.

Moeda de — 1 ÷

No anno de 1640 se lavrou na Casa da Moeda de Lisboa Moedas de ouro, e prata, com pezo de huma onça, tanto humas, como outras, com a Imagem da Virgem Santissima Nossa Senhora da Conceição de huma banda com seis attributos, tres por cada parte, e a inscripção à roda: Tutellaris Regni, &c.

#### ELREY D. AFFONSO VI.

Dinheiro de ouro de vinte e dous quilates, que mandou fabricar nas casas da Moeda de Lisboa sómente.

| Moeda de — 4U000 reis ——— | 3                                       | 34<br>(Co. |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Meya de — 2U000 reis ———  | ======================================= | -          |
| Quarto de — 1 U000 reis — |                                         | -          |

Ouro.

No anno de 1668 se mandarao marcar as Moedas de 40000 em 40400 reis.

Dinhei-

## 288 Historia Genealogica

| Dinheiro de p | orata da | ley de | onze | Dinheiros. |
|---------------|----------|--------|------|------------|
|---------------|----------|--------|------|------------|

| Prata. | Moeda de — | U400 reis     | Ç 8         |
|--------|------------|---------------|-------------|
| 7 10   | Moeda de — | U200 reis ——— | 3 40        |
|        | Moeda de — | U100 reis     | 3 30        |
|        | Moeda de — | Uo80 reis     | - 11        |
|        | Moeda de — | Uo40 reis     | 36          |
|        | Moeda de — | Uo20 reis     | 18          |
|        |            |               | The same of |

### ELREY D. PEDRO II.

Dinheiro de ouro, prata, e cobre, que se sabricou nas Casas da Moeda do Reyno de Portugal.

Na Casa da Moeda de Lisboa se lavrarao de ouro da ley de vinte e dous quilates de Cruz pela sórma dos de prata.

Ouro. Moeda de — 4U400 reis — - 3 48 61.

Meya de — 2U200 reis — - 48 61.

Quarto de — 1U100 reis — - 60 81.

No anno de 1677 teve principio a fabrica nova do dinheiro de ouro da ley de vinte e dous quilates, e se fabricou

Dinhei-

Dinheiro de prata de ley de onze Dinheiros, que se fabricou de huma parte com a Cruz da Ordem de Christo com a inscripção: In hoc signo vinces, e da outra parte Armas Reaes, com o valor, e Era, em que se fabricou, e em roda a inscripção: Petrus II. Dei Gratia Port. & Alg. Rex; e na Casa da Moeda do Porto na mesma fórma, e entre os vãos da Cruz a letra P.

| Moeda de — | U400 reis          |
|------------|--------------------|
| Moeda de — | U200 reis 1 20 gr. |
| Moeda de — |                    |
| Moeda de — |                    |
| Moeda de — | U050 reis - 43     |
| Moeda de — | U040 reis = 24     |
| Moeda de — | U 20 reis          |

Dinheiro de cobre por varias vezes fabricado de differentes cunhos, porém do mesmo valor.

Moeda de — 10 reis.

Moeda de — 5 reis.

Moeda de — 3 reis.

Moeda de — 1 ÷

Fabricou-se Dinheiro Provincial, que sómen-

te no Brasil, e Angola corre.

De prata de ley de onze Dinheiros, de huma parte a Cruz da Ordem de Christo, no meyo a Esféra, e em roda a inscripção: Subq. signata stab. e da outra parte as Armas Reaes com a Era em que Prata.

Cobre.

## 290 Historia Genealogica

se fabricou, com a inscripçao em roda: Petrus II. Dei gratia Port. Rex, & Bras.

| Prata. |
|--------|
|--------|

ात:

| Moeda de — | U640 reis ——— | \$ 1 | 30        |
|------------|---------------|------|-----------|
| Moeda de — | U320 reis     | 3 1  | 43        |
| Moeda de — | U160 reis     | 8    | gr.       |
| Moeda de — | Uo80 reis ——— | -    | 48<br>gr- |
| Moeda de — | Uo40 reis     | -    | 24<br>gr- |
| Moeda de — | Uo20 reis     | -    | gr.       |

De ouro de ley de vinte e dous quilates, de huma parte Armas Reaes com a inscripção em roda: Petrus II. Dei grat. Port. Rex; e da outra a Cruz, e em roda: Et Brasiliæ Dominus, e a Era do anno em que se fabricou.

Ouro.

| Moeda  | de — 4U000 reis ———  | - | 30  |
|--------|----------------------|---|-----|
| Meya   | de — 2U000 reis ———  |   | gr. |
| Quarto | de — I U000 reis ——— |   | gt. |

De cobre, de huma parte as Armas Reaes com a inscripção em roda: Petrus II. D. Gr. Port. Rex, & Æthiopiæ; e da outra a tarja do valor com a inscripção: Moderato splendeat usu, e a Era em que soy sabricado.

Cobre.

Moeda de \_\_\_\_\_ 20 reis. Moeda de \_\_\_\_\_ 10 reis.

Ouro.

Fabricarao-se Medalhas de ouro em a Casa da Moeda de Lisboa de pezo de huma onça e sete oitavas de ley de vinte e dous quilates, que consor-

me

me o pezo a razao de mil e seiscentos reis a oitava, correspondente ao dinheiro no tempo presente, valle 24U000 reis, tendo de valor intrinseco vinte e dous mil e quinhentos reis por ser a mil e quinhentos reis a oitava. Estas Medalhas de huma banda são com o retrato, e em roda com a inscripção: Petrus Dei Grat. Portug. & Algarb. Princeps, e da outra banda as Armas Reaes, e em os lados, e sins dellas a Cruz da Ordem de Christo com a inscripção em roda: In hoc signo vinces: respiciam, & videbo.

### ELREY D. JOAÖ V. N. S.

Dinheiro de ouro, prata, e cobre, qualidades delle, que se tem sabricado nas Casas da Moeda do Reyno de Portugal, e suas Conquistas no tempo do Senhor Rey D. Joao o V. até o anno presente de 1734, que corre.

Lavrou-se na Casa da Moeda da Cidade de Lisboa dinheiro de Cruz de huma parte, e da ou-

tra as Armas Reaes.

Moeda de — 4U800 reis com de ouro de vinte e dous quilates, que vale a mil e quinhentos reis a oitava, e cem reis de senhoriagem.

Tom.IV.

Ggg

Di-

Ouro.

Dinheiro de ouro de vinte e dous quilates pelo dito valor intrinseco, e extrinseco na fórma referida, nao obstante ser de retrato, que teve principio a se fabricar na Casa da Moeda da Cidade de Lisboa em o anno de 1722. De huma parte tem o retrato delRey, e da outra as Armas Reacs.

Ouro.

Dobra de 8 Escudos de - 12U 800 reis Dobra de 4 Escudos de -- 6U400 reis -Dobra de 2 Escudos de - 3 U 200 reis -Escudo de l'U600 reis de l'U800 reis

Lavrou-se na dita Casa da Moeda de Lisboa Portuguezes de ouro no anno de 1718, tendo de huma parte a Cruz com o letreiro: In hoc signo vinces; e da outra dous circulos de letras, com o letreiro: Ioannes V. v.c. com pezo de huma onça e quatro oitavas, da ley de vinte e dous quilates, que pelo valor, que tem o dinheiro sao dezanove mil e duzentos reis, que forao para se deitar nos alicesses da Real Igreja de Santo Antonio da Villa de Mafra, que o Senhor Rey D. Joao V. mandou fabricar.

Lavrou-se na mesma Casa da Moeda de Lisboa Medalhas de ouro no anno de 1721, e outras de prata na mesma sórma em cunho, por ordem de Sua Magestade, pela occasiao de instituir a Academia Real da Historia Portugueza, com o retrato do mesmo Senhor.

175

on the

Lavrou-

Lavrou-se outras Medalhas de ouro, e prata pela mesma fórma, tendo de huma banda o retrato do Senhor Rey D. Joao V. e da outra differentes cunhos.

Dinheiro de prata da ley de onze dinheiros, que se fabricou na Casa da Moeda de Lisboa, e se fabrica com Cruz de huma banda, e letreiro: In hoc signo vinces, e da outra as Armas Reaes, na sórma seguinte.

| Cruzado novo de- U480 reis - | - 59          |
|------------------------------|---------------|
| Moeda de — U240 reis —       | 3 29<br>8 gr. |
| Moeda de — U 120 reis —      | 1 14          |
| Moeda de — U 100 reis —      |               |
| Moeda de — U 60 reis —       | - 41<br>gr.   |
| Moeda de — U 50 reis —       | 36<br>*13     |
| Moeda de — U 20 reis —       | - i7 gr.      |

Prata.

### Dinheiro de cobre.

Moeda de — 10 reis.

Moeda de — 5 reis.

Moeda de — 3 reis.

Moeda de — 1 -

pela occasino de inflitair a Acedemia

Cobre.

Tom.IV:

Ggg ii

Lavrou-

## 294 Historia Genealogica

Lavrou-se na Casa da Moeda da Cidade do Porto dinheiro de ouro, e prata na fórma do da Casa da Moeda de Lisboa, com a differença sómente de ter da parte da Cruz nos quatro vãos della a letra P, e soy

| Ouro.  | Moeda Moeda Moeda                                  | de             | 4U800 reis.<br>2U400 reis.<br>1U200 reis.                                        |
|--------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Prata. | Moeda<br>Moeda<br>Moeda<br>Moeda<br>Moeda<br>Moeda | de<br>de<br>de | U480 reis.<br>U240 reis.<br>U120 reis.<br>U100 reis.<br>U060 reis.<br>U020 reis. |

Lavrou-se na Casa da Moeda da Cidade da Bahia dinheiro de ouro na sórma do da Casa da Moeda de Lisboa, com differença nos quatro vãos da Cruz a letra B, a saber dinheiro de Cruz.

| Ouro. | Moe  | da de — | 4U800 reis.  |
|-------|------|---------|--------------|
|       | Mey  | a de    | 2U400 reis.  |
|       | Quar | to de — | 1 U200 reis. |

A. 17 1

E no anno de 1727 se começou a fabricar dinheiro de ouro de retrato como o de Lisboa com disferença nas Armas Reaes, e da outra banda por baixo do retrato a letra B, e desta he que se usa.

Layrou.

Lavrou-se dinheiro de cobre Provincial, que corre no Brasil, e Angola.

Moeda de — 20 reis.

Moeda de — 10 reis.

Cobre.

Lavrou-se na Casa da Moeda do Rio de Janeiro dinheiro de ouro, como o da Casa da Moeda de Lisboa com differença, nos quatro vãos da Cruz a letra R, a saber dinheiro de Cruz.

> Moeda de — 4U800 reis. Meya de — 2U400 reis. Quarto de — 1U200 reis. Cruzado novo de — U480 reis.

Ouro.

E no anno de 1727 se começou a fabricar dinheiro de retrato como o de Lisboa, com a differença nas Armas Reaes, e da outra banda por baixo do retrato a letra R, e deste he que se usa.

Lavrou-se na Casa da Moeda das Minas em Villa Rica dinheiro de ouro de vinte e dous quilates pelo da Casa da Moeda de Lisboa, com a disserença de que nos vãos da Cruz tem a letra M.

Dobrao de — 24U000 reis 4 — Meyo Dobrao de — 12U000 reis 4 — Moeda de — 4U800 reis 4 — Meya de — 2U400 reis 4 — Quarro de — 1U200 reis 4 — Cruzado novo de — U480 reis 4 — Dinhei-

Ouro.

## 296 Historia Genealogica

Dinheiro de ouro de retrato, que teve principio no anno de 1727, e he do que se fabrîca.

Ouro.

| 12U800 | T .                             |
|--------|---------------------------------|
| 6U400  |                                 |
| 3U200  | 3                               |
| 1U600  | 18                              |
| U800   | 1 g*                            |
| U400   | 18                              |
|        | 6U400<br>3U200<br>1U600<br>U800 |

Lavrou-se dinheiro de cobre no anno de 1722, que corre sómente nas Minas.

Cobre.

Moeda de — U040 reis.

Moeda de — U020 reis.

Relação das Moedas, que se fabricarão nas Minas por ordem de Sua Magestade, passada pelo Conse-tho Ultramarino no anno de 1721.

Fizerao-se Dobroens de vinte e quatro mil

reis, e Meyos Dobroens de doze mil reis.

Os Dobroens tinhao de pezo quinze oitavas de ouro de vinte e dous quilates, que pelo seu valor intrinseco importa vinte e dous mil e quinhentos, aos quaes juntos mil e quinhentos da senhoriagem, e braçagem, importa vinte e quatro mil reis, que he pelo que correm.

Os Meyos Dobroens tinhao de pezo sete oitavas e meya de ouro de vinte e dous quilates, que impor-

importa de valor intrinseco onze mil duzentos e cincoenta, aos quaes se juntao setecentos e cincoenta dos direitos da senhoriagem, e braçagem, e sicao valendo doze mil reis.

Por Provisao do Conselho Ultramarino de 20 de Março de 1727, que se mandou às Minas, se ordenou, que conforme a Ley de 4 de Abril de 1722 se fabricasse a Moeda, que corre de Dobras de oito Escudos do valor de doze mil e oitocentos, que tem de pezo huma onça, que vale doze mil reis, aos quaes se juntao oitocentos reis da senhoriagem, e braçagem, que fazem doze mil e oitocentos.

Dobras de quatro Escudos, tem de pezo quatro oitavas, que valem seis mil reis, aos quaes juntos quatrocentos reis da senhoriagem, e braçagem, fazem seis mil e quatrocentos porque correm.

Dobras de dous Escudos, tem duas oitavas de pezo, que valem tres mil reis, e juntos duzentos reis dos direitos da senhoriagem, e braçagem, sa-

zem tres mil e duzentos.

Escudo, tem huma oitava de pezo, que vale quinze tostoens, a que se ajunta cem reis dos direitos da senhoriagem, e braçagem, faz o valor de dezaseis tostoens porque corre.

Meyo Escudo, tem meya oitava de ouro de pezo, que vale setecentos e cincoenta reis, e com cincoenta reis dos referidos direitos, importa oito

tostoens pelo que corre.

Por

Por Carta de Sua Magestade de 8 de Fevereiro de 1730, escrita ao Governador, e Capitao General das Minas D. Lourenço de Almeida, se mandou fabricar na Casa da Moeda quartos de Escu-

O quarto de Escudo tem de pezo dezoito grãos de ouro de vinte e dous quilates, que valem trezentos e setenta e cinco reis, aos quaes ajuntando-se vinte e cinco reis dos direitos referidos, importa em quatrocentos reis, que he o valor porque corre.

Relação das Moedas da Asia, que correm na India Portugueza, e das que são proprias do mesmo Estado.

### Rupià.

Ha Rupias de ouro, e de prata. Huma, e outra he Moeda do Mogol, e tem o diametro de Meya Moeda de ouro, porém muito mais grossas, e de huma, e outra parte varios caracteres Mogores, que contém varios attributos de Deos. Ha Rupiàs de ouro, que valem treze mil e quinhentos reis, e Meyas Rupias tambem de ouro, que valem seis mil e seiscentos reis. Tambem ha Rupias de prata, que correm por seiscentos reis, e Meyas Ru. piàs, que correm por trezentos reis. Estas Rupiàs as fabricao hoje os Inglezes em Bombaî, ainda que com alguma liga, por cuja causa nao correm muy livre-

livremente em Surrate, e em outras partes donde as conhecem.

### Timao, ou Toman.

He huma Moeda imaginaria da Persia, que vale doze mil reis.

#### Sao Thomé.

Esta Moeda he do Estado: he do tamanho de hum Quartinho, tem de huma parte a Imagem do Apostolo S. Thomé, e da outra as Armas de Portugal. Ha varias castas desta Moeda; porque ha humas, que valem tres mil reis; ha outras, que valem mil e quinhentos, e ha Meyos Sao Thomés, que valem setecentos e vinte reis. O S. Thomé, a que na India chamao dobrado, tem dez Pardáos; o S. Thomé singelo tem cinco Pardáos; e o Meyo S. Thomé tem dous Pardáos e meyo. Esta Moeda bate-se em Goa, e em Dio: ultimamente governando o Estado da India Joao de Saldanha da Gama, se baterao estes S. Thomés com a Cruz de huma parte, e com as Armas de Portugal da outra.

### Pagode.

He de ouro. Verdadeiramente nao tem figura circular, mas he hum bocado de ouro do tamanho de huma ervilha. Tem por cunho hum Idolo, que por isso tem o nome de Pagode, que na India he o mesmo, que Idolo. No tempo, que escreveo Tom.IV.

Diogo de Couto, diz na Dec.7. lib.1. cap.11. fol.25 col. 4, que o Pagode de ouro, Moeda do Balagate, valia quinhentos reis; porém hoje os Pagodes valem muito mais: ordinariamente correm por dezoito tostoens até dous mil reis: fabrica-se esta Moeda no Cannará, e em outras partes ao Sul de Goa. Em Calicut, e outras terras do Sul correm por mil e oitocentos reis.

### Pardao, ou Xerafim.

Ha Pardáo de ouro, e de prata, e hum, e outro valem trezentos reis. Cada Pardáo tem cinco Tangas. Hoje ha duas castas desta Moeda, porque ha Pardáo dobrado, a que vulgarmente chamao dous Pardáos, e valem seiscentos reis; e ha Pardáo, que val trezentos reis, como já dissemos. Ha tambem Meyo Pardáo, que val cento e cinco-Todas estas Moedas se fabricarao no enta reis. tempo do Vice-Rey Joao de Saldanha da Gama, e tem de huma parte o retrato delRey, e da outra as Armas Reaes de Portugal. Os Pardáos de ouro já hoje se nao sabricao, e os que ha sao todos antigos, e sao do tamanho de hum Vintem.

### Pardúos de Moeda.

Esta Moeda he imaginaria, e usa-se della nas Feitorias do Norte, principalmente nas de Baçaî. Os Pardáos de Moeda são de quatro Larins, que importao trezentos e vinte. Rubo.

### Rubo.

He huma Moeda imaginaria, de que se usa nas terras do Norte, e tambem na Provincia de Salsete de Goa; vale hum Rubo noventa e nove reis.

#### Mamude.

He huma Moeda pequena de prata da Persia, e da Arabia, mal seita, e com caracteres Arabicos de huma, e outra parte; valem cento e vinte reis.

#### Làrim.

He tambem Moeda da Persia; parece, que por fabricarse na Cidade de Lar, que na India dizemos Lara, he que tomou o nome de Làrim; vale oitenta reis.

#### Fanao.

Esta Moeda he de prata, corre em toda a Costa de Coromandel, e vale cincoenta reis.

### Tanga.

He de prata, e vale sessenta reis; tem de huma parte o retrato del Rey, e da outra as Armas de Portugal; tambem se sabricou em tempo do Vice-Rey Joao de Saldanha da Gama.

TomIV.

Hhhii

Meya

### Meya Tanga.

Tambem he de prata, e vale trinta reis, e tem o mesmo cunho da Tanga.

Gage.

He Moeda de cobre do Cannará.

#### Hum Vintem.

Nao he esta Moeda inteira, mas ha Meyos vinteins. Cada Vintem tem quinze Bazarucos, ou doze reis; he esta Moeda composta de huma mistura de Calaim, Tutenaga, &c. Ha alguns Vinteins antigos de cobre, que tem de huma parte o num. XV. e da outra as Armas de Portugal.

### Meyo Vintem.

Moeda de cinco reis; tem de valor sete Bazarucos e meyo, ou seis reis; de huma parte tem hum I. e hum V. e por baixo destas letras o seguinte : e da outra as Armas de Portugal.

#### Cinco Bazarucos.

He da mesma mistura, e he do tamanho de huma Moeda de tres reis; tem de huma parte huma Cruz, e da outra as Armas de Portugal; vale quatro reis.

Huma

#### Huma Roda.

Tem dous Bazarucos e meyo, que correspondem a dous reis. As antigas tem de huma parte a roda de S. Catharina, e da outra as Armas de Portugal; as modernas tem huma Cruz, e as Armas de Portugal.

#### Bazaruco.

He huma Moeda da mesma mistura, e de tao pouco valor, que setenta e cinco Bazarucos valem tres vinteins, ou sessenta reis. Esta Moeda já hoje se nao bate, e sómente ha alguns dos antigos, que tem de huma parte a roda de Santa Catharina, e da outra as Armas Reaes de Portugal.

### Sapeca.

He Moeda imaginaria; porém segundo a minha lembrança huma Roda tem cinco Sapecas, e por esta Moeda se vende ainda hoje à gente da terra.

Outra Relação de Moedas, que correm nos Estados da India.

#### China.

Na China nao ha Moeda; tudo se vende a pezo de prata, pelos pezos seguintes.

Caxa. Dez Caxas fazem hum Condri.

Condri.

Condri. Peza sete grãos e : do grao dos pezos de Portugal, e assim vale quatro reis de Portugal.

Màs. Tem dez Condris, peza huma oitava

quatro grãos e - mais da Tanga.

Tael. Tem dez Mazes, peza huma onça duas oitavas e ; dez grãos ;, correm por doze Tangas, que sao dous Patacoens, ou doze Reales de Hespanha. Hum Tael tem onze Tangas e ;

Por este modo de pezos se vende ouro, e pra-

ta, e pedraria.

Os Reaes de a ocho, que vao à China, quando os queremos gastar, tudo se saz a pezo; e se queremos gastar dous Condris, cortao-nos de hum Real de a ocho, e pezaő-nos, e nao ha outra Moeda.

O ouro he mercadoria como as outras; fazemno em paes; peza hum pao dez Taeis, que sao pelos nossos pezos hum marco e meyo huma onça duas oitavas trinta e quatro grãos e ; de grao. No anno de 1627 pezava o pao treze onças.

Vale hum pao de ouro na China cem Reales

de a ocho pouco mais, ou menos.

As outras mercadorias vendem-se por Cates, e Picos.

Hum Câte peza huma libra tres onças quatro oitavas e ÷

Pico. Sao cem Cates, peza cento e vinte e duas libras oito onças quatro oitavas e dous grãos. Malaca.

#### Malaca.

Cruzado. He Moeda de ouro com as Armas de Portugal de huma parte, e S. Thomé da outra; vale quatro Laris.

Mûs de ouro dos Reys Comarcãos, he do tamanho dos Cruzados. Vale quatro Laris.

Dinaras. He o mesmo que Mâs.

#### Jaoa.

Nao tem Moeda senao de cobre, do tamanho de hum Maravedi de Portugal; chamao-lhe Cana; andao ensiadas em hum sio; vale cada huma meyo real de cobre de Portugal, que he meyo Maravedi.

### Baçaim.

| Xerafim vale                   | 300 reis. |
|--------------------------------|-----------|
| Patacao de 6 Tangas ———        | 360 reis. |
| Pardáo de ouro he o mesmo, que |           |
| Patacaő.                       |           |
| Pardáo de 4 Laris ———          | 360 reis. |
| Pardáo de 4 Laris e meyo ——    | 405 reis. |
| Larin, he Moeda, que sóbe, e   | men adoc  |
| baixa, e vale commummente      | 90 reis.  |

# CAPITULO VI.

Contém distribuidas por ordem Chronologica as Leys, que tratao das Moedas Portuguezas.

Titulo primeiro do Livro quarto das Ordenações antigas delRey D. Manoel, em que declara a valia das Livras, e outras Moedas: dadas à estampa nes. ta Cidade de Lisboa em vinte e sete do mez de Julho de mil e quinhentos e vinte e seis por German Galharde.

Eralmente em os tempos antigos se costumavao fazer os contratos dos emprazamentos, e aforamentos por Livras, e Soldos, e outro si as contias das portagens, e alguuns outros dereitos, e penas, que polos antigos foraes dados aas Cidades, Villas, e Lugares de nossos Reynos se devem arrecadar: som em ellas postas por Livras, Soldos, Dinheiros, e Mealhas: e porque as Livras teverao muitas, e desvairadas valias pola muita diversidade das Moedas novas, e valia, e bondade dellas, que despois por desvairados tempos forao lavradas: as quaes vierao a tanta demenuição, que depois de muitos preços lhe serem póstos, segundo o curso dos tempos, e mudança das outras Moedas, forao

forao reduzidas as Livras antigas a dous preços fómente, convem a saber: por alguma das ditas Livras antigas se mandava pagar setecentas Livras por huma, e por outras quinhentas Livras por huma Livra antigua. E porque em certo se podesse saber, por quaes Livras se deveria pagar a setecentas, e por quaes a quinhentas por huma, quando por as palavras do contrato nao fosse declarado: foy por ElRey Dom Duarte meu avô da louvada memoria feita Ley acerca da valia das Livras antigas: porque declarou, e determinou, que de todos os contratos de emprazamentos, e em as pagas de quaesquer foros, ou rendas de que se houvesse de fazer pagamento a respeito de Moeda antigua, que fossem seitos ou inovados da Era de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e trezentos e noventa e cinco em diante, se pagasse quinhentas Livras por cada huma Livra, que fossem obrigados pagar da Moeda antigua. E dos contratos feitos da dita Era de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e trezentos e noventa e cinco pera traz, pagassem por cada huma Livra setecentas por huma: e quiz que por esse respecto huma destas Livras (porque mandava pagar setecentas por huma) valesse vinte Reaes brancos, que a esse tempo corriao, e huu Real branco valesse huu Soldo, e dez Pretos huű Real branco, e huű Preto valesse husi Dinheiro: o que geralmente mandou, que se guardasse assi nas suas rendas, como da Rainha, e Infantes, Igrejas, e Moesteiros, e doutras Tom.IV.

quaesquer pessoas, e por esse respeito a Livra, que se havia d'pagar a quinhentas por huma, valia em aquelle tempo quatorze Reaes e dous Pretos e tres

quartos de Preto.

2 ¶ E sendo depois ElRey Dom Assonso meu tio da muito louvada, e esclarecida memoria, na Cidade Devora, no anno de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e quatrocentos e setenta e tres requerido por alguús grandes, e muitas outras pessoas destes Reynos, que lhes quizesse prover acerca do damno, e perda, que recebiao em o pagamento de seus foros, e rendas, por nom serem pagas as Moedas antiguas em seu verdadeiro, e intrinseco valor, ordenou, e poz por Ley com acordo de sua Corte, e determinou, que todos os fóros, tributos, census, portages, pensoens de Tabaliães, Chancellarias, carcerages, midições, moyações aforadas por Livras, ou por outra maneira, e quaesquer outros tributos d'qualquer calidade, e antre quaesquer pessoas, que forem contratados, estabelecidos por Livras antigas, ou correntes, ou por ouro, ou prata, ou Reaes de tres Livras e meya, ou por Reaes brancos, ou Maravedis, ou Moeda outra qualquer que seja de quaesquer tempos, ata o primeiro dia de Janeiro de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e quatrocentos e quarenta e seis annos, os foreiros, e censuaes paguem dezoito Pretos por cada hum Real branco, que ante pagavao, de que vem aa Livra: pola qual por convença das partes posta nos contratos,

tos, ou por a dita Ordenação delRey D. Duarte se devia pagar setecentas por huma trinta e seis Reaes brancos, e vem aa Livra porque pagavão quinhentas Livras por huma, vinte e cinco Reaes e tres Ceptis, e ao marco de prata mil e duzentos e setenta Reaes, e a Dobra valedia, ou de banda, e Coroa velha, ou de França, duzentos e dezaseis, e ao Escudo da nossa Moeda duzentos e cincoenta e dous, e a Dobra cruzada duzentos e setenta Reaes.

inovados des o dito primeiro dia de Janeiro de quatrocentos e quarenta e seis annos até o primeiro dia de Janeiro de quatrocentos e cincoenta e tres, paguem quatorze Pretos por cada huú Real branco, que ante pagavao, de que vem aa Livra, que por convença das partes postas nos contratos se pagava setecentas por huma vinte e oito Reaes, e aa Livra porque se pagava quinhentas por huma, vinte Reaes, e aa Dobra valedia, Dobra de banda, Coroa velha, ou de França, cento e sassenta e oito Reaes, e ao Escudo de nossa Moeda cento e noventa e seis Reaes, e aa Dobra cruzada duzentos e dez Reaes, e ao marco de prata novecentos e oitenta Reaes.

E nos contratos dos aforamentos feitos, ou inovados des o dito primeiro dia de Janeiro de quatrocentos e cincuenta e tres até o primeiro dia de Janeiro de quatrocentos e sassenta e dous, paguem doze Pretos por cada huū Real, que ante pagavao, Tom. IV.

de que vem aa Livra (de que por convença das partes posta nos contratos pagavao setecentas por huma) vinte e quatro Reaes: e aa Livra de que pagavao quinhentas por huma, dezesete Reaes e huu Preto, e aa Dobra valedia, de banda, e Coroa velha, ou de França, cento e quarenta e quatro Reaes, e ao Escudo de nossa Moeda cento e sessenta e quatro Reaes, e aa Dobra cruzada cento e oitenta Reaes, e ao marco de prata oitocentos e quarenta Reaes.

- 5 E nos contratos dos aforamentos feitos, ou inovados des o primeiro dia de Janeiro de quatrocentos e sessenta e dous para cá, posto que sejao feitos por Livras, ouro, ou prata, paguem seis Ceptiis por Real branco, e vinte Reaes dos ditos Cep-

tiis ao Real por cada huma Livra.

6 ¶ E nos casos em que por soraes, e Ordenações, ou determinações houverem algumas pelíoas de pagar quaesquer tributos, ou dereitos por Livras, ou Reaes por respeito da contia das Livras, ou Reaes, que em seus bens teverem; assim como se accrecentado os Reaes dos tributos a dezoito Pretos por Real, assim se accrecentarão os Reaes da contia, por cujo respeito os tributos se houverem de pagar. Pode-se poer exemplo. Quando nestes Reynos havia Judeos, os que tinhao bens, que valessem mil Reaes, haviao de pagar de tributo cento e vinte Reaes: se estes Reaes deste tributo se accrecentavao a dezoito Pretos por Real, assi os Reaes

da fazenda (por cujo respeito o dito dereito pagavao) se haviao de contar a dezoito Pretos por Real. E se nos pagamentos das portagens, ou de quaesquer tributos, e dereitos se fezerem pagas, tanto polo meudo, que convenha decer a Pretos, e que elles por conto se partao, se apaga cheguar a dous terços de Preto, todo o Preto se leve, e onde a elles nao chegarem, nom se leve, e sique com aquel-

le, que houver de pagar.

foraes, ou Ordenações, ou Cartas especiaes, assi como Concelhos, Corregedores, Juizes, e outras pessoas, que podem julgar sem appellação, e aggravo até certa contia; e assi as penas, que por soraes, ou leys em quaesquer casos, e de quaesquer tempos, até o primeiro dia de Janeiro do anno de Nosso Senhor Jesu Christo de quatrocentos e quarenta e seis a traz postas, ora sejao por Livras, ora por Reaes, estas se paguem a dezoito Pretos por Real; e assi se contem, quanto aas jurisdicções, e poder de julgar sem appellação, e aggravo a dezoito Pretos por Real.

8 ¶ E os outros devedores de quaesquer outros contratos, ou quasi contratos, transauções, estipulações, sentenças, compras, vendas, testamentos, escambios, onde houver torna de dinheiro, prata, ou ouro, ou quaesquer avenças, e outras obrigações seitas, ou causadas, em que os ditos devedores sao obrigados em Livras de Moeda antigua, ou em Livras

Livras d'Reaes de tres Livras e meya, ou em Reaes brancos, ou em ouro, ou em prata, paguem as ditas Livras, dinheiros, ouro, prata, segundo nos contratos dos aforamentos acima temos determinado, segundo as deserenças, e declarações, que dos

sobreditos tempos sao feitas.

I E esto se nao entenda nos devedores, que forem obrigados por contratos de emprestidos, onde o senhorio das cousas emprestadas nao passou aos que a receberao, e sómente passou o uso dellas, que em dereito se chama comodatum, que prata, ou ouro receberao. E nos devedores, que em guarda, ou secresto, ou em consinação, ou em penhor, prata, ou ouro receberao; e nos que d'furto, ou roubo prata, ou ouro houverao, ou receberao; e nos tutores, curadores, moordomos, procuradores, feitores, que prata, ou ouro receberao; porque estes, que prata, ou ouro receberao em especie, sao obrigados a entregar a mesma cousa, que receberao, e se a nom teverem, devem pagar outro tanto ouro, ou prata, e feitio, e douramento, e interesse, que nas ditas cousas houver, e se em Moeda de ouro, ou prata receberao, em Moeda douro, ou prata entreguem, ou tanto como valer comummente de vendedor a comprador ao tempo da paga.

restado receberao, em que o senhorio das cousas passou aos que a receberao: e os maridos, que em suas dotes prata, ou ouro receberao; e os herdeiros

testa-

testamenteiros dos finados, que prata, ou ouro em seus testamentos leixarao, e aos tempos de suas mortes prata, ou ouro teverao: e os que por erro prata, ou ouro receberao dos que pensavao, que lho deviao, e nao era devido: e os que prata, ou ouro receberao por bem d'alguus contractos, que por dereito, ou por convença das partes forao julgados por nenhus, ou que se dessezessem, paguem em ouro, ou prata o que assi receberao, ou outro tanto ouro, ou prata como receberao, e na maneira, feitio, e douramento, em que os receberao: e se em Moeda douro, ou de prata receberao, em Moeda douro, ou prata paguem, ou outro tanto como valer de vendedor a comprador: e se em Reaes receberao paguem a dezoito Pretos, e a quatorze, e a doze por Real, e a Real por Real, segundo as differenças dos tempos, como nos contratos dos emprazamentos, e aforamentos he declarado.

Pero alguús creedores, que seus dinheiros emprestarao, e prata, ou ouro em penhor receberao, haverao se quezerem, ou descontaráo tanta prata, ou ouro do dito penhor em pagamento dos dinheiros, que emprestarao, quanto pelos dinheiros emprestados haver poderao aos tempos, que seus

dinheiros emprestarao.

Outro si determinou o dito Senhor Rey Dom Assonso, que este accrecentamento nom houvesse lugar nas dividas, que elle devesse de dotes, e casamentos, e tenças, que prometidas tevesse em

ouro,

ouro, prata, ou dinheiro, a homens, ou molheres seus moradores, ou da Rainha, ou da Infante sua silha, nem em as dividas de Prelados sidalgos, e outras quaesquer pessoas, que em dinheiro, ouro, ou prata devessem de dotes, casamentos, ou tenças a aquelles, que com elles viverao, nem as dividas, que o dito Senhor devesse, ou os sobreditos de dinheiro, ouro, ou prata de puras mercees, ou doações, as quaes mandou, que se pagassem, como se ante pagavao, sem outro accrecentamento, nem inovação se sazer no preço dos Reaes, prata, ou ouro, nem se fezesse nellas mudança pola valia do ouro, ou prata, ou baixura da Moeda.

E outro si mandou, que na valia dos Reaes, ouro, ou prata dos ditos dotes, casamentos, e tenças, que o dito Senhor, ou os outros sobreditos di em diante prometessem: e das doações, e puras merces, que ao diante sezessem, se nao sezesse innovação, nem mudança, nem accrecentamento alguír salvo se outra cousa nas escrituras sor expressamente

declarado.

Mandou mais o dito Senhor, e defendeo, que di em diante pessoa alguña de qualquer estado, e condição, que seja, não fezesse contrato de asoramento, nem de emprazamento, nem arrendamento, nem de venda, nem de compra, nem de emprestido, nem dote, nem casamento, nem doação, nem de transaução, nem d'estipulação, nem de permudação, nem doutra qualquer convença, nem trato,

trato, que antre homens se possa fazer de quaesque r cousas que sejao, por Livras da Moeda antigua, nem por Livras doutra qualquer Moeda; mas que os sação por ouro, ou prata, ou Reaes, ou por qualquer outra Moeda, que em estes Reynos correr. E os que taes contratos sezerem sejao obrigados pagar o ouro, ou prata, que se obriguarão, ou sua verdadeira, e dereita valia como valer de comprador a vendedor ao tempo da paga: e esto sem embargo das Ordenações, que em contrario erao seitas: e os contratos, e quaesquer outras convenças, que por Livras forem seitas, sejao nenhumas: e os Tabaliães, que taes escrepturas sezerem, percao os os os ses quaes Ordenações vistas por nós mandamos, que se guardem como nellas he contheudo.

15 ¶ E por quanto os Reaes brancos, e pretos, porque se as ditas Livras, e Soldos polas ditas Ordenações mandavaõ pagar, se nao lavraõ já, nem saõ em uso, e a Moeda mais miuda, que hora em nossos Reynos, e Senhorios corre, he Moeda de cobre sem outra ligua, nem mestura, a que chamaõ Ceptiis, de que seis delles sazem huti Real corrente: dos quaes Reaes correntes vinte delles sazem huti Real de prata, a que ora chamaõ Vintem: dos quaes Reaes de prata chamados Vintens, cento e dezasete sazem huti marco de prata de ley de onze dinheiros, tirados os custos do lavramento da Moeda, e dos sobreditos Ceptiis cento e vinte pezaõ huti marco.

Tom.IV.

Kkk

E

16 E por quanto por a dita Ley delRey D. Duarte meu avô he determinado, que huű Soldo valesse huű Real branco, e huű Preto valesse huű Dinheiro, valendo dez Pretos huti Real branco. E em a dita Ley delRey D. Affonso he contheudo, que por cada huű Real branco, que pagavao ante do anno de quatrocentos e quarenta e seis, pagassem dezoito Pretos por Real. E depois ElRey Dom João meu primo mandou, que o Real corrente valesse seis Ceptiis: e se nom sabia em certo quantos Ceptiis se deria pagar por cada huű Soldo, ou Real branco, de que se mandava pagar dezoito Pretos: para que esto declaradamente se podesse poer em os foraes, que mandamos novamente correger, e declarar, e se saber o que das portagens, e outros dereitos se deve arrecadar: mandamos viir de todas as Comarcas de nossos Reynos procuradores enlegidos por todo o povo, com procurações abastantes, com os quaes mandamos estar, e entender por nossa parte, e Coroa de nossos Reynos, certas pessoas, e officiaes nossos, que para isto nos parecerao necessarios: por os quaes feita verdadeira conta, e exame, foy acordado, que huű Soldo, ou huű Real branco (de que se mandava pagar dezoito Pretos por Real, ou por Soldo) valesse dez Ceptiis e quatro quintos de Ceptil, que valem outros dez Dinheiros e quatro quintos de Dinheiro, que fazem dezoito Pretos: e acordarao, que o nome do Dinheiro se mudasse em Ceptil, pois tem a propria valia: e que

por Soldo, ou Real branco se paguem onze Ceptiis: posto que nos ditos onze Ceptiis entrasse mais husi quinto de Ceptil, do que per verdadeira conta val o dito Soldo; porque por ser tao meudo, se nao pode fazer mais certa conta: e esto porém se guardasse até cinco Soldos, que fazem arazao de onze Ceptiis, cincuenta e cinco Ceptiis; porque por hir mais em cada Soldo huu quinto de Ceptil, e nos ditos cinco Soldos hirem mais cinco quintos, que fazem huũ Ceptil inteiro: o qual se pode bem tirar, se se tirar da copia dos ditos cinco Soldos o dito Ceptil inteiro; e assim sica justamente cincuenta e quatro Ceptiis por cada cinco Soldos, que he sua verdadeira valia: e que esta maneira se tenha daqui para cima em toda a somma, em que se poder tirar o dito Ceptil inteiro.

17 ¶ E acordarao mais, que a Mealha de que alguns foraes fazem mençao, se contasse por meyo Dinheiro: e por este respeito duas Mealhas sezessem huu Ceptil, e que onde nao houver mais que huu em sim de qualquer conta, se pague por ella huu Ceptil inteiro: a qual determinação, e justificação de Moeda mandamos, que se guarde para sempre, sem se fazer àcerca della outra mudança.

e quatra quartire de Diniserro, que fiscra de qua

e secretarió , site o nome do Juliente

Tom.IV.

Kkk ii

Ley

Ley do anno de 1541 pela qual se prohibem as Dobras de ouro, Meyas Dobras, e Quartos dos Xarifes, &c.

Ordenou ElRey D. Joao III. que dahi em diante as Dobras de ouro, e meas Dobras, e Quartos das terras dos Xarifes de Marrocos, e de Sus, nao corressem em preço algum pela desigualdade dellas na Ley, e no pezo, nem se dessem, nem tomassem em pagamento de cousa alguma, assim por seus officiaes, como por pessoa alguma, sob pena de quem as recebesse, ou désse em pagamento, sendo seu official de recebimento, perder o officio, que tivesse, e toda a Moeda, que assim recebesse, ou désse em pagamento, e pagar cincoenta cruzados por cada vez, que nisso fosse comprendido, ametade para quem o accusasse, e a outra para os Cativos. E sendo qualquer outra pessoa, que perdesse as ditas Dobras, e pagasse a dita pena de cincoenta cruzados pela mesma maneira. E que as pessoas, que tivessem as ditas Moedas, as podessem mandar fundir, e desfazer em qualquer lugar de seus Reynos, que quizessem, ou as podessem mandar levar aas Casas da Moeda de Lisboa, e do Porto, para hi se haverem de fundir, e lhe ser paga a justa valia dellas em Moeda corrente. Pela Ordenação do primeiro de Fevereiro de 1541.

Ley do anno de 1558 de que modo se hao de fazer as Moedas de prata, e de que qualidades hao de ser.

D. Sebastiao por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalem mar, em Africa Senhor de Guiné, e da Conquista, navegação, commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. Hey por bem, e ordeno, que da publicação desta em diante de toda a prata, que em meus Reynos se houver de lavrar em Moeda, se fação Tostoens, Meyos Tostoens, e Vintens, e de cada marco da dita prata, sendo da ley de onze dinheiros, como se até ora lavrou nos ditos meus Reynos, se farao dos ditos Tostoens vinte e quatro peças, que valerá cada huma cem reis de seis Ceitis o Real, e terá de huma parte a Cruz da Ordem de Nosso Senhor Jesu Christo, e humas letras ao redor, que digao: In hoc figno vinces; e da outra parte o Escudo das Armas Reaes, com a Coroa em cima, e ao redor humas letras, que digao: Sebastianus Primus Rex Portug. & Algar. E dos Meyos Tostoens se farao de cada marco de prata quarenta e oito peças, que valerá cada huma cincoenta reis, e terao de huma parte huma Cruz, com outras taes letras ao redor, como mando, que tenhao os Tostoens, e da outra parte as cinco Quinas das Armas Reaes, e em cada huma das ditas Quinas cinco pontos, e humas letras ao redor, que digaō:

digao: Sebastianus Primus Rex Portug. E os Vintens se farao de cada marco de prata cento e vinte peças, que valerá cada huma vinte reis, e terá de huma parte hum S, com huma Coroa por cima, e humas letras ao redor, que digao: Sebastianus Primus Rex; e da outra parte o Escudo das Armas Reaes, com a Coroa por cima, e humas letras ao redor, que digao: Port. & Al. D. R. E pela dita maneira valerá cada marco de prata feito em Moeda à parte, que a der a lavrar, dous mil e quatrocentos reis, sómente tirando de cada marco os sessenta reis, que se despendem no feitio, e lavrar da dita prata. quaes Moedas hey por bem, e mando, que corrao, e se recebao em meus Reynos, e Senhorios, e que pessoa alguma as não engeite pelos ditos preços, nem as dê por outros mayores, sob as penas que em minhas Ordenações sao postas aos que engeitao minhas Moedas, e nas mesmas penas encorrao os que as derem por mayores preços, &c. Dada em Lifboa a vinte e sete de Junho. Francisco Lopes a fez, anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e quinhentos e cincoenta e oito. Eu Bertholomeu Froes a fiz escrever.

nem, c millidit, que lenes as race

de france, que agues de publicación acida fe-

- Light plores base, per title E. al-modestime (increase all a Contrea - mallant & - 1 Ley do anno de 1558 do valor da prata, que se lavrar em Moeda, e que corrat as Moedas de prata del-Rey D. Joato III. com o mesmo preço, que tinhat.

Dom Sebastiao por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalem mar, em Africa, Senhor de Guiné, e da Conquista, navegação, commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. A quantos esta minha Carta de Ordenação virem, faço saber, que eu mando per outra minha Ordenação feita no dia, mez, e anno, em que esta he passada, que de cada marco de prata, que da publicação della em diante se lavrar em Moeda em meus Reynos, se fação para a parte, que a der a lavrar dous mil e quatrocentos reis, tirando-se de cada marco os sessenta reis, que se des pendem no feitio, e lavrar da dita prata, como mais largamente na dita Ordenação he declarado, a qual mandey, que se publicasse em todos meus Reynos, e Senhorios. E porque fazendo-se a dita Moeda pela dita maneira fica de mais pezo, do que sao as Moedas de prata, que se até ora lavrarao: hey por bem, e mando, que sendo as taes Moedas de prata, que antes da publicação desta se lavrarao, da ley, e pezo, que ElRey meu Senhor, e avô, que santa gloria haja, per suas Ordenações mandou, que tivessem, corrao, e se recebao em meus Reynos, e Senhorios, na valia que pelas di-

tas Ordenações he mandado, que tenhaõ; e que pessoa alguma as nao engeite pelos ditos preços, sob as penas, que em minhas Ordenações são postas aos que engeitao minhas Moedas; e isto sem embargo da dita Ordenação, que ora mando fazer, de que nesta faz mençao, &c. Francisco Lopes a fez em Lisboa a vinte e sete de Junho anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil e quinhentos e cincoenta e oito. Eu Bertholomeu Froes a fiz escrever.

Ley do anno de 1558 sobre o valor, que hab de ter os Reaes de prata Castelhanos.

Eu ElRey faço saber a quantos este meu Alvará virem, que por alguns justos respeitos, que me a isso movem. Hey por bem, e nos praz, que os Reaes de prata Castelhanos, que forem da ley, e pezo, de que se até ora lavrarao nos Reynos de Castella, valhao em todos meus Reynos, e Senhorios, trinta e seis reis e dous ceitis cada hum; e a respeito da dita valia corrao, e se recebao nos ditos meus Reynos, e Senhorios, sem pessoa alguma nelles os engeitar pelo dito preço, nem os dar por outro mayor, sob as penas, que em minhas Ordenações são postas aos que engeitao minhas Moedas, ou as dao por mores preços do que mando valhao: e para isto a todos ser notorio mando ao Chanceller môr, que publique esta minha provisao na Chancellaria, &c. Fran-

Francisco Lopes o sez em Lisboa a vinte e sete de Junho de mil e quinhentos e cincoenta e oito. Eu Bartholomeu Froes o siz escrever.

Ley do anno de 1560, que manda se pezem as Moedas de ouro, e declara o pezo, que hao de ter.

Manda ElRey nosso Senhor, que toda a Moeda de ouro seita nas Casas da Moeda destes Regnos se peze todas as vezes, que se deer, e receber. E que pessoa alguma nas dee, nem receba, sem ser pezada primeiro, sob pena de a perder o que a der, e o que a receber pagar ametade da valia della. E que da pena seja ametade para quem accusar, e a outra metade para as despezas do Conselho. E accusando o que tiver cargo da balança do tal lugar,

haverá toda a pena.

E manda que dehi em diante a Moeda, que se fizer nas ditas Casas, que será de quinhentos reaes soomente, corra por pezo, posto que cada pessa peze menos hum grao. E a parte, que a tal Moeda deer, satisfará aa parte, que a receber, a valia do dito grao. E nao chegando a salta a meyo grao, se dará, e tomará sem satisfação de tal salta. E a Moeda, que sor feita antes desta Ley correrá sempre, se a de mil reaes posto que tenha salta de dous graos, e de quinhentos posto que de hum grao, as quaes saltas satisfará a pessoa, que a der, nao sendo a salta de meyo grao para baixo. E sendo a falta mayor Tom. IV.

de dous grãos até sete na Moeda de mil reaes, e de hum grao até tres e meyo na de quinhentos, correrá por o dito pezo por tempo de hum anno, que correrá de tres mezes depois da publicação desta Ley, nao passando a dita falta dos ditos grãos, e no Cruzado de tres grãos. E sendo a salta mayor nas ditas Moedas, posto que cerceada nao seja, nao correrá sob pena de a perder, amerade para quem o accusar, e a outra metade para a redempção dos Captivos. A qual Moeda se cortará todas as vezes, que for achada com as ditas faltas, sem se tornar aa mao da pessoa, que a deer: e a tal pessoa a poderá mandar fundir, e fazer em Moeda de pezo.

Item, que as Moedas, que se ao diante fizerem sejao todas de quinhentos reaes, e de huma parte tenhao o Escudo das Armas Reaes, e da outra huma Cruz do habito de Christo com estas letras: IN HOC SIGNO VINCES. E que os Thesoureiros, e Officiaes das Casas da Moeda provejao, que no lavrar da Moeda se ponhao os ditos sinaes, sob pena de perderem os officios, e fob a mais pena, que S. A. houver por bem. E que logo fação fazer os ferros necessarios, e desfazer os ferros com que atégora se cunhava a dita Moeda. E que ao quebrar, e desfazer os ditos ferros, sejao presentes na Casa da Moeda de Lisboa o Feitor da Casa da India, e Mina com o Thesoureiro, e Officiaes da Casa da Moeda. E na Casa da Moeda do Porto, o Contador da fazenda da dita Cidade com o Thefourei-

soureiro, e Officiaes da dita Casa, sazendo-se disso auto pelos Escrivães das ditas Casas assinado per to-dos.

Item declarou o dito Senhor, para se saber o pezo, de que hao de ser as ditas Moedas, que hao de correr, que o Portuguez de ouro de 24 quilates peza huma onça e huma oitava e sessenta e quatro grãos e meyo, e vale cada hum grao sete Reaes e hum terço de Septil.

E o Cruzado de ouro de 24 quilates peza sesfenta e hum grãos e hum quarto de grao; vale ca-

da grao sete Reaes e hum terço de Septil.

E os Cruzados, que fizerao de Cruz pequena de ouro de 22 quilates e cinco oitavos, hao de teer setenta e hum graos e hum quarto de grao, e vale cada grao seis Reaes emeyo e sete oitavos de Septil.

E os Cruzados de Cruz de monte Calvario de ouro de vinte e dous quilates e hum oitavo, haó de ter de pezo cada hum setenta e hum grãos e meyo e tres quartos de oitavo de grao, e vale cada grao seis Reaes e meyo.

E a Moeda de S. Thomee, que vale mil Reaes, e he de ley de 20 quilates e meyo, ha de pezar duas oitavas e quarenta e nove grãos e hum quarto de grao, e vale cada grao seis Reaes e tres partes de

dezaseis partes de Septil.

E a Moeda do cunho de S. Vicente, que vale mil Reaes, e he de ley de 22 quilates e hum oita-Tom.IV. Lll ii vo, vo, ha de teer de pezo duas oitavas de onça e nove grãos e meyo, e vale o grao feis Reaes e meyo.

E a Moeda de quinhentos Reaes de ouro de 22 quilates e hum oitavo, que ora corre, ha de teer de pezo duas oitavas de onça e quatro grãos e seis oitavos de grao, e vale cada grao seis Reaes e meyo. E cada trinta Moedas de mil Reaes, e cada sessenta de quinhentos Reaes, que se fizerem de ouro defta ley, hao de pezar hum marco. E as Moedas de ouro de fóra do Regno correráo pelo preço, que

agora correm.

Item manda o dito Senhor, que pessoa alguma, por dar, receber, ou trocar as ditas Moedas polo que justamente valerem, nao leve ganho, ou interesse, sob pena de perder a valia da dita Moeda, ametade para quem o accusar, e ametade para a redempção dos Captivos, e de dous annos de degredo para Africa. E que os que engeitarem a Moeda cunhada por esta Ley, encorrao nas penas da Ordenação do Liv. 4. Tit. 33. A qual se comprirá no que a esta nao for contraria. E que esta se cumpra, sem embargo da outra Ordenação, que S. A. fez a 19 de Septembro do anno de 1559, que se nao usará. Porém nos lugares, em que houver cambio publico ordenado per Provisoens de S. A. a pessoa, que o tiver, poderá levar o que seu regimento lhe deer. E nao teendo regimento, nao levará cousa alguma até lhe ser dado, sob as penas acima ditas.

Item manda, que qualquer Corregedor, ou

Juiz, assi do Civel, como Crime, nao querendo algumas pessoas tomar as ditas Moedas por mantimentos, ou outras cousas moveis, que vendao, ou escambem pelo miudo, pelo pezo, e valia sobredito, tomem disso conhecimento summario: e logo verbalmente as fação tomar sem appellação, nem aggravo. E que nao se achando taes Julgadores presentes, o mesmo possao fazer qualquer Vereador, Almotecee, Juiz de Aldea, Meirinho, Alcaide, Quadrilheiro, Vintaneiro, ou Jurado, que presente se achar, nao passando a valia de mil Reaes. E pasfando delles, se poderão soccorrer as partes dos Corregedores, ou Juizes ordinarios. E sendo as compras, ou contractos de bens de raiz, ou cousas moveis, que se nao comprarem pelo miudo, poderáo as partes requerer aas justiças, a que o conhecimento pertencer. As quaes conheceráo ordinariamente, e farao o que for justiça, assi no fazer receber as ditas Moedas, como na execução das ditas penas desta Ley.

Item manda o dito Senhor, que em cada huma das Cameras de todos seus Regnos, e Senhorios, haja padrao de hum marco ao menos, para o pezo da dita Moeda de ouro, que teerá todolos pezos pelo miudo até oitavo de grao. E que haja mais em cada Camera duas balanças, huma em que se possa pezar até hum marco, e outra pequena para se pezarem as Moedas de mil Reaes para baixo: que serao afiladas pelos padroens, e marcas da Cidade

dade de Lisboa, e do Porto, e staráo na arca do Concelho. E haverá mais em cada Lugar huma balança pequena, com seus pezos miudos de onça para baixo com grãos de latao até vinte e quatro, em que havera hum grao, meyo grao, dous quartos de grao em duas peças, e huma peça de dous grãos, e outra de quatro, e outra de seis, e outra de doze, e outra de vinte e quatro. As quaes balanças, e pezos serao concertados, e afilados pelo padrao, que ha de estar na arca do Concelho: e os teerá huma pessoa, que os Officiaes da Camera para isso elegeras em cada hum anno, que more em lugar publico, e conveniente, para facilmente poderem ir pezar. A qual pessoa será constrangida a pezar, ou leixar pezar a dita Moeda pelos ditos pezos, sem por isso levar cousa alguma. E será escuso no anno em que assi for eleito, de servir em todolos officios, e encargos do Concelho, ainda que sejao dos quatro da Ordenação. E assim poderá haver as ditas penas, que por esta Ley lhe sao applicadas. E nao deixando pezar pelas ditas balanças, e pezos, ou levando por isso alguma cousa, pagará mil Reaes por cada vez, ametade para quem o accusar, e a outra para as despezas do Concelho.

E em cada Aldea, e Lugar do Termo das Cidades, ou Villas, em que o Corregedor com os Officiaes da Camera ordenar, com assento, que se disso fará nos livros das Cameras, haverá outras taes balanças, e pezos afilados pelo padrao da Camera,

e sta-

e staráo em poder de hum morador da tal Aldea, que cada anno será elegido pelos Officiaes da Camera, que outro si deixe pezar sob as ditas penas,

e será escuso dos encargos do Concelho.

E manda o dito Senhor, que os Vereadores de cada hum Lugar, da publicação desta Ley a seis mezes, fação comprar aa custa dos Concelhos, e rendas, as balanças, e pezos, que hao de estar na arca do Concelho, afilados pelos padroens de Lifboa, ou do Porto. E assi mesmo as que hao de estar fóra da arca, em poder das pessoas acima ditas, e nas Aldeas. E nao comprindo, pagaráo os Vereadores dos Lugares, em que houver mil visinhos no Lugar, e seu Termo, dous mil Reaes, e os dos Lugares em que houver de quinhentos até mil visinhos, pagaráo mil Reaes. E os dos outros Lugares de menos visinhos encorreráo nas penas da Ordenação do Tit. de Almotace moor, dos que não teem os pezos, que são obrigados. E quando se o padrao dos ditos pezos meter na arca do Concelho, se fará disso assento pelo Escrivas da Camera no livro della, em que estao assentados os beens, e escrituras do Concelho assinado pelos Officiaes da Camera. E pela mesma maneira, quando se entregarem as balanças aas pessoas, que as hao de teer, se fará assento assinado pelo Escrivas da Camera, e pela pessoa a que forem entregues. E acabado o anno, a pessoa, que tiver a balança, a virá entregar na dita Camera, e nella se entregará a outra, que para para o anno seguinte sor elegida. E serao os ditos pezos entao asilados pelo Asilador do Concelho perante os Officiaes da Camera, e de tudo se fará assento. E assi serao asilados em cada hum anno no tempo, que a Ordenação manda asilar os pezos, tirando os das Aldeas, que soomente serao asilados huma vez. Salvo se pelos Almotacees, sazendo correição, se acharem saltos, porque entao serao asilados, e concertados. E se os Concelhos nao tiverem renda, para se comprarem as ditas balanças, lançarão sinta com parecer do Corregedor, ou Ouvidor da Comarca, sem mais licença de S. A. guardando na sinta a sórma das Ordenações.

Item manda S. A. a todos seus Thesoureiros, Almoxarises, e Recebedores, assi seus, como de quaesquer pessoas, que tenhas pezos de quarto de gras até hum marco, que nas sejas dobrados, tudo asilado, e marcado na Corte pelo padras do Almotacee moor, e em Lisboa pelo da Cidade: e nos outros Lugares, pelo padras do Lugar, que sor cabeça de correiças, ou Almoxarisado. E em cada huma das Ilhas, e dos Lugares de seus Senhorios,

pelo padrao da Cidade, ou Villa principal.

E toda pessoa poderá teer os ditos pezos, e balanças, sendo asilados pelos padroens do Concelho. Porém nenhuma balança das publicas, como das pessoas privadas, será quebradiça, nem teerá contrapezos, nem alguma cousa, que se possa mover, e tirar, sob pena de encorrer na pena da Or-

dena-

denação no Tit. do Almotacee moor, posto que se não prove, que pezou com as taes balanças. E pezando haverá a pena da Ordenação do Liv. 5. Tit. 87. E os Almotacees farão correição duas vezes em cada anno, conforme aa dita Ordenação, e proverão as ditas balanças, e pezos das Moedas, assi dos ourivezes, como de quaesquer outros officiaes mecanicos, que são obrigados aas teer, e cumprão nisso seu regimento.

Item manda o dito Senhor aos Corregedores, e Ouvidores, que em cada hum anno, quando fizerem correição, faibao se os Officiaes da Camera teem as ditas balanças, e pezos na maneira sobredita. E se deixao pezar livremente as Moedas, que cada hum quer, e se despenderao o dinheiro das fintas para as balanças em outras cousas. E que deem as penas desta Ordenação aa execução. A 2. de Janeiro de 1560.

Ley do anno de 1564, em que se prohibem as Moedas feitas fora do Reyno, com declaração das penas, que teriao os culpados, e premio dos denunciantes.

Ha ElRey nosso Senhor por bem, que qualquer pessoa, que descobrir, ou mostrar navio, ou casa em que a Moeda, que vem de sóra do Regno, do cunho de S. A. se possa tomar, e achar, ou provar, que alguma pessoa a trouxe, ou mandou trazer, ou a isso deu savor, ajuda, e conselho, ou sor Tom. IV.

dello sabedor, e o nao descobrir, ou que nella tratar por qualquer maneira, que seja; de lhe sazer merce de tudo, o que per sua industria for achado, e descoberto, ou provado, e assi da metade da sazenda, e beens, e de quaesquer outras cousas, que por o tal caso se perdem por bem da Ordenação do Liv.5. Tit.6. dos que fazem Moeda falsa. E assi ha por bem de lhe perdoar a culpa, que tiver, e pena em que encorrer, ou teem encorrido por qualquer maleficio, ou delicto, que tenha commettido, nao fendo caso de morte natural, ou Civel, ou de resistencia feita a official de Justiça: e esto nao tendo parte nos ditos casos. E para que com menos receyo se possa descobrir, manda às suas Justiças, a que se fizer a denunciação, que o tenhão em segredo. E que tanto, que alguma pessoa lhe descobrir o que dito he, ou lhe quizer dar alguma prova difso, logo com muita brevidade lha tomem, e tirem inquirição do caso, e fação todas as diligencias para se a dita Moeda achar, e se descobrirem as pessoas, que nos ditos casos forem culpadas. Aos quaes tarao logo escrever, e sequestrar suas fazendas, e os prenderáo, e procederáo contra elles conforme aas Ordenações. Por hum Alvará de 13 de Janeiro de mil e quinhentos e sessenta e quatro.

Ley do anno de 1564 porque se prohibem as Patacas de Alemanha falsificadas.

Manda El Rey nosso Senhor, que por as Patacas de Alemanha, que tinhao tres tostoens de pezo, se lavrarem hora falsificadas, e de menos pezo, pela qual razao são desezas nos Estados de Frandes, e pola dita defeza se podiao trazer a estes Regnos para se gastarem, daqui em diante as ditas Patacas se nao recebao, nem corrao, nem tenhao valia alguma em seus Regnos. E os que dellas mais usarem, e despenderem, e de qualquer maneira nellas tratarem, encorrao nas penas da Ordenação do Liv. 5. Tit.6. dos que usao de Moeda falsa. Porém as pessoas, que tiverem a dita Moeda de Patacas, a poderao mandar desfazer, e fundir, e reduzilla aa valia, e ley em que a prata destes Regnos corre, sem embargo da dita Ordenação, que defende, que a Moeda de prata se nao desfaça, posto que seja de fóra do Regno. Per hum Alvará de 9 de Fevereiro de 1564.

Ley do anno de 1570 sobre o valor das Moedas de prata, e de que qualidades hao de ser.

Eu ElRey faço saber aos que este Alvará virem, que sendo eu informado do pezo, e valia das Moedas de prata, que se ora lavrao na Casa da Tom.IV. Mmm ii MoeMoeda da Cidade de Lisboa, mandey, que os Deputados da Mesa da Consciencia, e outros Letrados, que com elles se ajuntarao, praticassem, e vissem o que neste negocio se devia fazer. E havendo respeito ao que lhes nisso pareceo, segundo vi per hum assento por elles assinado, e conformandome tambem com o que ordeney sobre o lavramento das ditas Moedas per huma Ordenação feita a xxvII. de Junho de M. DLVIII. Ey por bem, e mando, que da feitura deste em diante, de toda a prata, que ao presente ha na Casa da Moeda da Cidade de Lisboa, e de toda a mais prata, que ao diante entrar nas Casas da Moeda de meus Reynos, para se lavrar em Moeda se sação Tostoens, e Meyos Tostoens, Vintens, e Meyos Vintens. E de cada marco da dita prata, sendo da ley de onze dinheiros, que he a de que se té ora lavrou, e lavra em meus Reynos, se farao de Tostoens vinte e quatro peças, que valerá cada huma cem reis de seis Ceitis o Real. E de Meyos Tostoens quarenta e oito peças. E de Vintens, cento e vinte peças. E de Meyos Vintens duzentas e quarenta peças, ao dito respeito. De modo, que cada marco de prata feito em Moeda pela dita maneira, valha dous mil e quatrocentos reis. As quaes Moedas terao outros taes cunhos, e letras como tinhao as Moedas da prata das ditas fortes, que se até ora lavrarao, tirando sómente de cada marco oitenta reis, que pela informação, que mandey tomar do Thesourei-

soureiro, e Officiaes da Casa da Moeda da dita Cidade de Lisboa, se achou, que se podia despender nos custos, e lavramento da dita prata. Notifico-o assi aos Thesoureiros, e Officiaes das Casas da Moeda de meus Reynos, e mandolhes, que toda a prata, que nas ditas Casas houver, e ao diante nellas entrar para se haver de lavrar em Moeda, a fação lavrar nas ditas Moedas pela maneira conteuda nesta Provisao. E a cumprao, e guardem inteiramente como se nella contém, sem embargo de quaesquer outras Provisoens, que em contrario haja. E registarseha nos livros de minha fazenda, e das ditas Casas da Moeda para se saber como assi o houve por bem; e valerá como se fosse Carta seita em meu nome, e passada pela Chancellaria, sem embargo da Ordenação do segundo Livro, Tit. 20. que defende, que nao valha Alvará cujo effeito haja de durar mais de hum anno. E mando ao Chanceller môr, que faça publicar esta Provisao em minha Chancellaria, e passar o treslado della em Cartas em meu nome, e assinadas por elle segundo Ordenação, para todos os Corregedores, e Ouvidores de meus Reynos, a fazerem outro si publicar nos lugares de suas Correições, e Ouvidorias para a todos ser notorio. Lopo Soares a fez em Salvaterra a xxII dias de Abril de M. D. LXX. E eu Miguel de Moura a sobscrevi.

Ley do anno de 1581 para que não valha a Moeda, que se lavrou em nome de D. Antonio, e que se corte, e entregue na Moeda.

spent cordinal Lita. Eu ElRey faço saber aos que este Alvará virem, que eu sou informado, que D. Antonio Prior do Crato no tempo, que se levantou usurpando nome de Rey, mandou lavrar Moeda com seu nome, e com os cunhos de minhas Armas Reaes da Coroa destes Reynos, de muito menos pezo do que as Leys, e Ordenações delles permittem: e porque a dita Moeda nao podia, nem devia correr, ainda que fora de justo pezo, e valor, por ser mandada lavrar por pessoa, que para isso não tinha poder, nem authoridade. Hey por bem, e mando, que da publicação deste Alvará em diante a dita Moeda nao corra mais em meus Reynos, e Senho. rios; e toda a que houver lavrada em nome do dito D. Antonio seja de nenhuma valia: e as pessoas em cujo poder estiver, a entregue dentro de quinze dias, convem a saber: os moradores da Cidade de Lisboa, e seu Termo, ao Thesoureiro da Moeda da dita Cidade, e os moradores nos outros lugares de meus Reynos aos Executores, ou Recebedores de minhas rendas, aos quaes mando, que lha recebao, e lhe paguem o pezo, e valia da prata, ou ouro della, e a corte logo: e mando ao Thesoureiro, ou Thefoureiros, a que os ditos Executores forem obrigagados

gados acudir com o dinheiro de seu recebimento, que lhe tomem a dita Moeda contada em pagamento da quantia, que pezar, e a carreguem sobre si em receita, e lhe passe della conhecimentos em sórma para suas contas, e a entreguem ao dito Thesoureiro da Moeda da dita Cidade de Lisboa assi cortada, ao qual se carregará em receita para a fazer lavrar em Moeda da Ley, e pezo, que antes se lavrava na dita Casa como ora mando, que se lavre; e aos ditos Executores passará conhecimento em sórma para suas contas, e qualquer pessoa, assi natural, como estrangeira, que passado o dito termo for achado com a dita Moeda, ou que della usar, encorrerá em todas as penas em que encorrem os que lavrao, e usao de Moeda salsa. Notifico-o assi ao Regedor da Casa da Supplicação, e ao Governador da Casa do Civel, e a todos meus Desembargadores, Corregedores, Ouvidores, Juizes, e Justiças, Officiaes, e pessoas a que o conhecimento desta pertencer, e lhes mando, que em tudo cumprao, guardem, e façao inteiramente cumprir, e guardar este Alvará como se nelle contém, e ao Chanceller môr, que o faça publicar na Chancellaria, e envie logo Cartas com o treslado delle 10b seu sinal, e meu Sello aos Corregedores das Comarcas, e Ouvidores das terras, em que os ditos Corregedores nao entrao per via de correição, aos quaes Corregedores, e Ouvidores, mando outro si, que o fação publicar em todos os lugares de fuas ComarComarcas, e Ouvidorias, para que a todos seja notorio: e este Alvará hey por bem, que valha como se sosse Carta seita em meu nome, por mim assinada, e passada por minha Chancellaria, sem embargo da Ordenação do Livro segundo, Titulo vinte em contrario; o qual se registará nos livros das ditas Relações das ditas Casas da Supplicação, e do Civel, em que se registao as semelhantes Provisoens. Bauptista da Guevara o sez em Elvas a quatro dias do mez de Fevereiro de mil quinhentos oitenta e hum. Eu Nuno Alvares Pereira o siz escrever.

Ley do anno de 1582 para que na Ilha da Madeira, e Porto Santo valhao os Reales de prata.

Eu ElRey faço saber aos que este meu Alvará virem, que por ser informado, que na Ilha da Madeira, e Ilha do Porto Santo, nao correm os Reales de prata, nem se tomao pela valia, que valem nestes Reynos, o que he grande prejuizo do commercio, e trato das ditas Ilhas, e das pessoas, que nella negoceao, e querendo nisso prover. Hey por bem, e mando, que daqui em diante valhao nas ditas Ilhas da Madeira, e Porto Santo os Reales de prata singellos a dous vintens cada hum, e as Moedas de dous Reales a quatro vintens, e os de quatro Reales oito vintens, e meyo Real de prata hum vintem; e isto em quanto eu assim o houver por bem, e nao mandar o contrario: pelo que mando a todos

todos os moradores das ditas Ilhas, e pessoas, que nellas negoceao, e tem seu trato, e commercio, que daqui em diante tomem as ditas Moedas nas valias acima declaradas, e nas mesmas valias compraráo, sem nisso haver duvida alguma. E aquelles, que assim o nao cumprirem, e nao quizerem tomar as ditas Moedas nas ditas valias, e as engeitarem. Hey por bem, que encorrao nas penas, em que por minhas Ordenações encorrem aquelles, que engeitao, e nao querem tomar as Moedas destes Rey. nos, as quaes penas se darao à execução nas taes pessoas cada vez, que nellas encorrerem. Pelo que mando ao Licenciado Joao Leitao do meu Desembargo, Desembargador da Casa da Supplicação, que ora está na Ilha da Madeira, entendendo nas cousas da Justiça, e de minha sazenda, que tanto, que lhe este meu Alvará for apresentado, o faça logo publicar, e apregoar na Cidade do Funchal pelos lugares publicos della, e das mais Villas, e Lugares da dita Ilha, e Ilha do Porto Santo, e fixar o treslado por elle assinado nas portas da Casa das Cameras dos taes lugares para vir à noticia de todos, e se saber como assim o tenho mandado. E assim mando a todas minhas Justiças das ditas Ilhas, que o cumprao, e fação inteiramente cumprir, e guardar, como nelle se contém, e procedao contra as pessoas, que contra elle forem, e o nao quizerem cumprir na fórma das ditas Ordenações, e conforme a ellas. Este Alvará quero, que valha, e tenha força, Nnn Tom.IV.

força, e vigor, como se fosse Carta seita em meu nome, por mim assinada, e passada por minha Chancellaria, sem embargo da Ordenação do segundo Livro, Tit. 20. que diz, que as cousas cujo esseito houver de durar mais de hum anno, passem por Cartas, e passando por Alvarás não valhão. Antotonio Rodriguez o sez em Lisboa a 25 de Novembro de 1582. Simão Borralho o sez escrever.

Ley do anno de 1584 sobre as Moedas de ouro, que se haviao lavrar na Casa da Moeda desta Cidade de Lisboa.

D. Filippe por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, &c. Faço saber aos que esta virem, que por alguns justos respeitos convenientes ao bem, e proveito de meus póvos deste Reyno de Portugal. Hey por bem, e me praz, que da publicação della em diante se não lavre nas Casas da Moeda do dito Reyno as Moedas de ouro, que se até hora lavrarao, e que do ouro, que veyo do Castello de S. Jorge da Mina, que trouxe o Galeao S. Mattheus, que se entregou na dita Casa da Moeda neste mez de Fevereiro do anno presente de quinhentos oitenta e quatro, se saça tres sor. tes de Moeda, convem a saber: huma de Cruzado de preço de quatrocentos reis de seis Ceptis o Real, a qual terá de pezo sessenta e hum grao e hum sete doza-

### da Casa Real Portug. Liv. V. 341

dozavo de grao, e terá de huma parte o Escudo das minhas Armas Reaes destes Reynos com huma Coroa cerrada em cima, com huma letra ao redor, que diga: Philippus Dei gratia Portug. e da outra banda terá huma Cruz de Christo como a tinhao os Cruzados, que antigamente se lavravao na dita Moeda, com huma letra ao redor, que diga: In hoc signo vinces; e de cada marco de ouro se farao das ditas Moedas de Cruzado setenta e cinco peças. que valem trinta mil reis a respeito do pezo, e Ley acima declarado. E a segunda sorte de Moeda será de dous Cruzados, que pezará huma oitava cincoenta e hum grãos e hum seismo de grao, de preço de oitocentos reis de seis Ceptis o Real, com as mesmas Armas, Cruz, e letras, e da mesma Ley; e de cada marco se farao vinte e sete peças e meya, que valem os ditos trinta mil reis. E a terceira sorte de Moeda terá quatro Cruzados, que pezará tres oitavas e trinta grãos e dous seismos de grao de preço de mil e seiscentos reis de seis Ceptis o Real, com as mesmas Armas, Cruz, e letras, e da mesma Ley; e de cada marco se farao treze peças e tres quartos de peça, que valem os ditos trinta mil reis. E hey por bem, que os dous terços do ouro, que se lavrar pela maneira acima declarada, fejao os dous terços em Moedas de Cruzados singellos, e do outro terço as duas partes em Moedas de dous Cruzados, e a outra em Moedas de quatro Cruzados; as quaes Moedas de ouro correrão, e se Tom.IV. Nnn ii rece-

receberáo em meus Reynos, e Senhorios; e pessoa alguma as nao engeitará pelos ditos preços, nem as dará por outros mayores sob as penas em minhas Ordenações declaradas: e para isto ser a todos notorio mando ao Chanceller môr, que faça publicar esta Carta na Chancellaria, e envie logo Cartas com o treslado della, assinadas por elle, e aselladas com o meu Sello, aos Corregedores das Comarcas, e aos Ouvidores das terras, em que os ditos Corregedores nao entrao por via de correição; aos quaes mando, que as fação publicar em todos os lugares de fuas Correições, e Ouvidorias, e a cumpraõ, e guardem, e fação cumprir, e guardar inteiramente como se nella contém. E assim mando ao Thesoureiro, e Officiaes da Casa da Moeda desta Cidade de Lisboa, que a fação registar nos livros della onde se registao as taes Cartas, e fação lavrar o ouro, que daqui em diante na dira Casa da Moeda entrar nas Moedas, e pela maneira, que se nesta contém. Joao de Torres a sez em Lisboa a dezoito de Fevereiro, Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil quinhentos oirenta e quatro. E eu Diogo Velho a fiz escrever.

Ley do anno de 1612 para que nao corrao Reales singelos sem serem examinados, e cunhados de novo.

Eu ElRey faço saber aos que este Alvará virem, que eu sou informado, que neste Reyno tem entra-

entrado muitos Reales singellos cerceados, e faltos de pezo; e porque convem muito a meu serviço, e bem de meus Reynos atalharse ao grande damno, que disso lhes resultas, e querendo ora prover com o remedio necessario. Ey por bem, e mando, que todas as pessoas de qualquer qualidade, e condição, que sejao, que neste Reyno tiverem Reales singellos, sendo moradores nesta Cidade de Lisboa, e seu Termo, os levem à Casa da Moeda desta Cidade dentro em quatro dias. E pelo Reyno às Villas, e Cidades das cabeças das Comarcas, e serao entregues ao Thesoureiro da dita Casa da Moeda nesta Cidade. E pelo Reyno aos Thesoureiros, que os Corregedores das Comarcas, e Ouvidores dos Meftrados ordenaráo, cada hum em sua Comarca, para que o dito Thesoureiro da Moeda, com os Officiaes da dita Casa para isso deputados, e pelo Reyno com as pessoas, que os Corregedores, e Ouvidores ordenarem, se fação os exames necessarios para se verificar, e determinar quaes sao os Reales cerceados: e os que forem achados faltos de pezo, sejas cortados diante de seus donos, querendo-se achar presentes, a quem serao entregues. E os que tiverem o pezo serao cunhados na dita Casa, com huns cunhos pequenos de minhas Armas Reaes, para se saber, que os taes Reales hao de correr, o que nella Cidade se fará antes de serem entregues às partes. E pelo Reyno serao entregues a seus donos com obrigação, que dentro de vinte dias os tragão à dita

à dita Casa da Moeda aonde se porá a dita marca, e sem isso nao poderáo correr. E da publicação desta Ley nesta Cidade, e nas Comarcas deste Reyno no dia, que em cada huma dellas se apregoar, nao se usará mais da dita Moeda em maneira alguma, sem primeiro se fazer o que por ella mando, sob pena, que a pessoa, que a nao depositar dentro no dito tempo, a perca. E outro si se usar della, com o quatro dobro, que hey por bem de applicar para Captivos, e accusador: e se nao poderá tirar por nenhuma pessoa desta Cidade, nem de cada huma das Comarcas, Moeda alguma, que nellas effiver, nem mandar para fóra sem ser examinada, e cunhada na fórma sobredita, sob pena de incorrer na dita pena do quatro dobro pelo dito modo. E mando ao Presidente, e Desembargadores do Paço, Regedor, e Governadores das Casas da Supplicaçao, e do Porto, e Reyno do Algarve, que fação registar esta Ley nos livros do Desembargo do Paço, e das Relações das ditas Casas, onde as seme-Ihantes se costumao registar: e ao Chanceller mór, que a publique na Chancellaria, e envie logo Cartas com o treslado della, sob seu sinal, e meu Sello, e aos Corregedores, e Ouvidores das Comarcas, e assi aos Ouvidores das terras, em que os ditos Corregedores nao entrao por via de Correição; aos quaes Corregedores, e Ouvidores mando, que a publiquem nos lugares onde estiverem, e a fação publicar em todos os lugares de suas Comarcas, e Ouvi-

# da Casa Real Portug. Liv. V. 345

Ouvidorias, e registar nos livros das Cameras dellas para que a todos seja notorio, e se cumpra, e guarde inteiramente o contheudo nella, que hey por bem, que valha, e tenha sorça de Ley. Antonio Martins de Medeiros o sez em Lisboa a vinte e seis de Janeiro de mil e seiscentos e doze. E eu Pero Sanches Farinha o siz escreyer.

#### . REY. REY.

Ley do anno de 1612 pela qual se ordena, que dos Reales singellos valha o marco a dous mil e seiscentos evinte reis.

Eu ElRey faço saber, aos que este meu Alvará virem, que eu suy informado da muita vexação, e perda, que o povo recebia na troca dos Reales singellos, que pela Ley, que ora se publicou, mandey, que não corressem, e se manisestassem às Justiças dentro de quatro dias, particularmente os pobres, que não podem esperar, para que os que entregarem na Casa da Moeda, se convertao em Moeda corrente deste Reyno; ou que por não terem tão pequena quantia delles os não podem converter em outro uso, e sershe forçado vendellos a pezo; e vendo as informações, que se tomarão sobre a valia dos ditos Reales vendendos se como prata quebrada. Hey por bem, que nenhuma pessoa de qualquer qualidade, condição,

que seja, compre os ditos Reales singellos por menos preço de dous mil e seiscentos e vinte reis o marco, sob pena de quem o contrario fizer ser condemnado em tres annos de degredo para hum dos lugares de Africa, e toda sua fazenda perdida applicada para minha Camera. E assi hey por bem de prorogar mais quinze dias além dos quatro concedidos pela dita Ley, para dentro nelles se manisestarem às Justiças os ditos Reales singellos, e mando, que logo se lancem pregoens nesta Cidade, do que neste se contém para vir à noticia de todos, e ao Desembargador Damiao de Aguiar do meu Conselho, e Chanceller môr destes Reynos, que envie logo o treslado delle sob meu Sello, e seu sinal, &c. Duarte Correa de Sousa o sez em Lisboa a 6 de Outubro de 1612.

Ley do anno de 1617 àcerca da forma, e tempo, em que se haviao lavrar os Bazarucos na Ci-dade de Goa.

Eu ElRey faço saber aos que este Alvará virem, que eu suy informado em como por causa dos
Bazarucos, que se lavrao na Cidade de Goa, recebeo o povo notavel perda, porque como os metaes
de que se fazem, assim cobre, como calaim, ou tutunaga, sao fazendas, que tem altas, e baixas, conforme a quantidade, que ha dellas, nao póde deixar de haver grande consusao, e detrimento, causado

sado tudo pelos Vice-Reys do Estado da India, e meus Ministros ordenarem lavrarse esta Moeda por muito mais preço do que o metal anda; e assim mandando-a fazer pequena pelo muito interesse, que recebem, e os Mouros da outra banda da Ilha da Cidade de Goa lavrarem o mesmo metal ainda em muito mais pequena Moeda, e metendo na dita Ilha muita quantidade, ficando com o ganho; e como ha muitos Bazarucos na terra, vem logo a levar muitos sarafagens, e darem por hum Xarasim mais de Bazarucos a quarta, e quinta parte, e por esta razao alterao os preços a todas as cousas; e porque convem prover nesta materia de remedio conveniente para que se possa atalhar a que nao passe adiante, e o povo nao receba perda, nem molestia. Hey por bem, que o Vice-Rey da India nao possa mandar bater Bazarucos senao quando a necessidade o pedir, e depois que for faltando quantidade, que ha delles, porque entao se baterão, e o metal de que se fizerem, por nenhum caso seja de calaim, nem de outro algum metal, senao de cobre, porque delle sómente se hao de lavrar estes Bazarucos; e hey por meu serviço, que as ordens, que houver, e Alvará, que se passou no anno de seiscentos e cinco sobre o Vice-Rey da India nao poder dar licença para se baterem Bazarucos na Moeda de Goa se observe, e guarde inviolavelmente. Pelo que mando ao dito meu Vice-Rey, ou Governador das partes da India, que ora he, e ao diante Tom.IV. 000

for , e aos Vereadores de minha fazenda em ellas, cumprao, e guardem esta Provisao, e as ordens, e Alvará referido, e nas residencias, que se tomarem a todos os Vice-Reys, e Governadores, que forem daquelle Estado, se perguntará sempre se as fizerao cumprir, os quaes Bazarucos se nao poderáo trazer da terra firme para Goa, sob as penas contheudas na Provisao, que o Vice-Rey D. Francisco Mascarenhas mandou passar no anno de oitenta e tres. que confirmo para este esseito, e este valerá como Carta, posto que seu esseito haja de durar mais de hum anno sem embargo das Ordenações do segundo Liv. Tit. 39. e 40. que dispoem o contrario, a qual se passou por tres vias. Manoel Ribeiro o sez em Lisboa a vinte de Março de mil seiscentos e dezasete. Diogo Soares o sez escrever.

Ley do anno de 1641 sobre o accrescentamento da Moeda de prata.

se o a que la polha handar nedo o genero de Moe-

Paris of the paris of the paris

Dom Joao &c. faço saber aos que esta minha Ley virem, que eu mandey ver com particular attenção, e consideração, do que mais convem ao meu serviço, e bem commum de meus Reynos, e Vassallos, e à continuação, e facilidade do commercio, o que se devia ordenar sobre o valor da Moeda corrente destes Reynos, que pelas ditas considerações pedia haver nellas alteração, e mudança, prevenindo-se os damnos, e inconvenientes,

que se experimentavao, havendo de correr no valor, que de presente tem, e seito sobre tudo diligencia, e exame, e tendo tambem respeito ao valor das Moedas, de que usao as Nações Estrangeiras, que nestes Reynos commerceao. Houve por bem resolver, que daqui em diante se faça de cada marco de prata de ley de onze dinheiros trinta e quatro Tostoens, e dos Febres ordinarios, e que destes se dem, e paguem às partes, donos da prata, por cada marco, que entregarem, e sendo prata de ley, vinte e nove Tostoens, em lugar dos vinte e sete, que até agora se lhe davao, e pelo marco de prata lavrada em Tostoens, que se tornarem a fundir, tres mil reis, e que de huma, e outra cousa se fação assentos separados, e receitas ao Thesoureiro, para que abatidas as despezas, que se fizerem da sabrica, que se suppriráo dos Febres, sique para a minha fazenda o resto liquido, que será na prata em pasta quinhentos reis, e na de Moeda quatrocentos reis, e que se possa fundir todo o genero de Moeda destes Reynos, ou dos de Castella, sem embargo de quaesquer Leys, ou Provisoens, que haja em contrario, e o Thesoureiro, e Ossiciaes da Moeda recebao para este esseito toda a prata, ou Moeda, que se lhes entregar para se lavrar em outra nova, na fórma, que fica dito, e que a este respeito dando-se à nova Moeda de prata de ley de onze dinheiros valor de vinte por cento mais do que pezar, se lavrarem Tostoens, Meyos Tostoens, Quatro Tom.IV. Vin-Ooo ii

Vintens, Dous Vintens, Vintens figellos, Meyos Vintens, e Sinquinhos com o meu cunho, e nome na fórma costumada, accrescentando sómente em todas as Moedas o anno, em que se layraráo, ao pé da Cruz com que se cunhao, e que passados seis mezes da publicação desta Ley, que concedo para se gastar a Moeda, que atégora corria, nao possa correr, nem valer nestes meus Reynos, outra alguma de prata mais que aquella, que na fórma sobredita se lavrar de novo com o meu cunho, e nome, tirado os Reales Castelhanos de oito, e quatro, como na dita sejas os que tem por cunho: Plus ultra, e jugo, e settas, os quaes nao valeráo, nem correrao; e por quanto os Reales Castelhanos, que chamao Cerceados, e Vintens Navarros, e Bambas, são de muito menos pezo, e as pessoas, que os tiverem perderáo muito em os fundir, e lavrar de novo. Ordeno, e mando, que dos que se trouxerem à Casa da Moeda para se lavrarem, se responda às partes com o seu dinheiro sem ganho algum para minha fazenda, e a fabrica desta Moeda se pagará dos Febres: pelo que mando ao Thesoureiro da Casa da Moeda, que nesta conformidade a lavrem, e fundao, da publicação desta Ley em diante em minha Chancellaria; e mando ao Regedor da Casa da Supplicação, e o Governador da Casa do Porto, e aos Desembargadores das ditas Casas, e aos Corregedores do Crime da minha Corte, e aos Corregedores, e Juizes do Crime desta Cidade 1. ...

de Lisboa, e a todos os mais Corregedores, e Ouvidores do Mestrado, e Juizes de todas as Cidades, Villas, e Lugares de meus Reynos, que cumprao, e guardem, e fação cumprir, e guardar esta Ley, como nella se contém. E mando outro si ao Doutor Fernaő Cabral do meu Conselho, e Chanceller môr dos ditos Reynos, a faça publicar na Chancellaria, e envie logo Cartas com o treslado della sob o meu Sello, e seu sinal aos ditos Corregedores, e Ouvidores das Comarcas, e aos Ouvidores das terras de Senhores, em que os Corregedores nao entrao por Correição, para que a fação publicar em todos os lugares de suas Comarcas, e Ouvidorias, para que a todos seja notoria; e esta Ley se registrará no livro da Mesa do Despacho dos meus Desembargadores do Paço, e no Conselho de minha fazenda, e nos da Casa da Supplicação, e do Porto, em que se registrao semelhantes Leys. Balthasar Rodrigues de Abreu a fez em Lisboa a 1. de Julho de 1641.

#### ELREY.

Ley do anno de 1642 para que se cunhem novamente as Moedas de prata com mayor preço.

Dom Joao por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, &c. Faço saber a todos os que esta minha Ley virem, que eu mandey publicar

blicar huma Ley por Decreto de vinte sete de Junho do anno passado de seiscentos quarenta e hum, sobre a fabrica da nova Moeda corrente de prata destes meus Reynos, para se haver de fundir toda de novo, e com o cunho de minhas Armas; e posto que nelle se teve toda a consideração a se haver de ajustar com a razao, e conveniencias do bom governo, e conservação destes meus Reynos, e conforme ao que se usa nos outros da Europa, com tudo por a Moeda, que atégora corria fabricada antes desta nova, e particularmente os Tostocus, e Meyos Tostoens, Quatro Vinteis, e Dous Vinteis Portuguezes terem a mesma valia intrinseca, que sao intrinsecamente, sendo da prata da Ley se levao para fóra com grande preça pelo ganho, que della fe segue, tirando-se a meus Vassallos, e à minha sazenda as utilidades, que da redução da Moeda antiga à nova se lhes haviao de seguir, por nao ser possivel em tempo breve lavrarse de novo toda a copia da Moeda antiga, que ha nestes Reynos, nem se offerecer outro meyo para se atalhar effectivamente damno tao irreparavel; havendo communicado, e conferido a materia com toda a circunípecção, que a qualidade, e importancia della se requere, e respeitando principalmente, que vem a ser o mesmo valor hum Tostao novo cinco Vinteis, pezando elle quatro, que hum Tostao antigo, que peza cinco Vinteis valer seis, e que com dar à Moeda antiga o valor a este respeito, sica toda em hum

hum mesmo estado igual, e com a brevidade, que se requere se poderá toda reduzir a elle, cerrando a porta a que se leve para fóra, e recebendo as partes, e minha fazenda o mesmo ganho, que tem na Moeda, que se vay lavrando de novo. Hey por bem, e mando, que em toda a Moeda antiga de Tostoens, Meyos Tostoens, Quatro Vinteis, e Dous Vinteis da Moeda Portugueza, se ponha hum novo cunho, no qual se declare com figura de algarismo, que os Tostoens valem Seis Vinteis, e os Meyos Tostoens Tres Vinteis, as Moedas de oitenta reis Portuguezas cinco Vinteis, e as de Dous Vinteis Meyo Tostao, e que da Moeda antiga, que assi se cunhar de novo se dê a seus donos a dous por cento de ganho, como agora se faz da nova Moeda, e o mais fique para minha fazenda, para se empregar na defensa destes Reynos; e porque sem dilação, nem molestia consideravel das partes se execute, ordeno, e mando se ponhao algumas casas, em que esta Moeda se cunhe em alguns lugares das Comarcas destes Reynos, guardando-se em tudo o mais o Regimento, que mandey fazer sobre esta nova fundição, que irá assinado por Francisco de Lucena do meu Conselho, e meu Secretario de Estado; e mando ao Regedor da Casa da Supplicação, Governador da Casa do Porto, e aos Desembargadores das ditas Casas, e a todos os Corregedores, Provedores, Ouvidores, Juizes, e mais Justiças de meus Reynos, e Senhorios, que cumprao, e guardem,

dem, e façao cumprir, e guardar esta minha Ley como se nella contém: pelo que mando ao meu Chanceller môr a faça logo publicar na Chancellaria na fórma, que em ella se costumao publicar semelhantes Leys, e sob seu sinal, e meu Sello mandará passar a copia della aos Corregedores, Provedores, Ouvidores, Juizes, e mais Justiças dos ditos meus Reynos, e Senhorios, aos quaes mando, que tanto, que a receberem a façao publicar em suas Comarcas, e districtos, para que possa vir à noticia de todos, a qual se registará no livro do Desembargo do Paço, Conselho da fazenda, Casa da Supplicação, e Relação do Porto, onde semelhantes Leys se costumao registar. Dada em Lisboa aos tres de Fevereiro. Balthesar Gomes de Figueiró a fez, Anno de mil seiscentos quarenta e dous. Balthesar Rodrigues de Abreu a fez escrever.

REY.

Ley do anno de 1642 sobre o valor, que ha de ter o ouro, e que as Moedas de ouro valhao tres mil reis, Uc.

Dom Joao por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, e da Conquista, navegação, commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. Hey por bem, e mando, que todo o ouro em Moeda de qualquer genero, qualidade, e preço,

preço, que seja, se leve à Casa della, e se lavre de novo nella em Moedas Portuguezas de Quatro Cruzados, e Meyas Moedas, e Quartos, e que sejao do mesmo pezo, e tamanho, que as velhas tem, que sao tres oitavas e trinta grãos, sendo cada oitava de setenta e dous grãos, accrescentandolhe sómente o meu nome, e a declaração do anno, em que forem seitas ao pé da Cruz, com que se cunhao, e que as taes Moedas, que assim de novo se lavrarem tenhao, as de quatro Cruzados valia extrinseca de tres mil reis, mil e quinhentos a Meya, e setecentos e cincoenta reis o Quarto della, correspondendo-se aos donos, que as levarem à Casa da Moeda a razao de dous mil e quinhentos reis por cada huma, ficando os cinco tostoens restantes para minha fazenda, fahindo os gastos da nova fabrica dos Febres, que serao os menores, que sor possivel; e as pessoas, que levarem à Casa Dobroens, ou Moedas de mais, ou menos sobido quilate, se lhe corresponderá ao dito respeito, feita a conta pelos Officiaes della; e as que entregarem ouro em pasta, peças, ou barras para se lhe tornarem Moedas, se lhe de satisfação com o crescimento referido, entregando-o ellas na ley de vinte e dous quilates; e aos que levarem a vender à Casa da Moeda ouro em barras, peças, ou pastas, se lhe compre com o dinheiro na mao, pagando-selhe a razao de seiscentos e sessenta reis por oitava, com mais tres por cento, para que com este proveito se dispo-Tom.IV. Ppp

nhao ao vender com melhor vontade; e por esta presente hey por revogadas todas as Leys, que em contrario haja, com declaração, que do dia em que fe publicar em diante valerá o marco de ouro de vinte e dous quilates, que he o em que ha de correr geralmente, quarenta e dous mil duzentos e quarenta reis, a seiscentos e sessenta por oitava, sicando o crescimento a seus donos, por lhes fazer graça, e merce: assim o hey por bem, &c. Dada em Lisboa aos vinte e nove dias do mez de Março. Balthesar Gomes a sez, anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesu Christo de mil seiscentos quarenta e dous. Balthesar Rodrigues de Abreu a fez norancia, fe regulara nos livros do Deter

#### Pace , c nos d'YER , la supplicacan, e Relacao

Ley do anno de 1644 para que as Patacas falidas, e cerceadas corrao pelo que pezarem.

men bello, e fen final ace Cone Eu ElRey faço saber aos que esta minha Ley virem, que eu sou informado, que sem se levantarem as Patacas ao preço, que fuy servido resolver, se metem no Reyno grande quantidade dellas cerceadas, e falidas, com menor pezo do que deverao ter, segundo sua verdadeira estimação; e porque convem atalhar damno tao prejudicial a meu serviço, e bem commum do Reyno. Hey por bem, e me praz, que nenhuma pessoa de qualquer estado, e condição, que for, seja obrigada a aceitar Pataca, que que

# da Casa Real Portug. Liv. V. 357

que nao seja de pezo, salvo se sor pelo que ella justamente pezar, e valer a respeito do novo crescimento da Moeda, e as que tiverem este pezo correrao livremente, e serao todos meus Vassallos obrigados a aceitallas, e os que o contrario fizerem do que por esta minha Ley ordeno, encorreráo em hum caso, e outro nas penas da minha Ordenação; e mando aos Desembargadores, Corregedores, Provedores, Juizes, Justiças, Officiaes, e pessoas de meus Reynos, e Senhorios, que assi a fação executar, e cumprir inteiramente como nesta minha Ley he declarado, a qual para vir à noticia de todos, e se executar pontualmente, sem se poder allegar ignorancia, se registará nos livros do Desembargo do Paço, e nos das Casas da Supplicação, e Relação do Porto, onde semelhantes Leys se costumao registar, e ao Chanceller môr, que a faça publicar na Chancellaria, e enviar Cartas com copia della sob meu Sello, e seu sinal aos Corregedores das Comarcas, para se cumprir inteiramente como nella se contém. Antonio de Moraes a fez em Lisboa a vinte e seis de Fevereiro de mil seiscentos quarenta e quatro. Balthesar Rodrigues de Abreu a fez escrever.

Tom.IV.

Ppp ii

Ley

Ley do anno de 1646 sobre as Moedas de ouro, para que corrao os Dobroens a mil e seiscentos reis, e as Moedas de tres mil reis a tres mil e quinhentos v.c.

Eu ElRey faço saber aos que este Alvará virem, que havendo consideração ao muito excesso a que sobio o ouro amoedado contra minhas Leys, em grande prejuizo do commercio, e bem commum de meus Vassallos, e que isto pede remedio prompto. Hey por bem, que nestes meus Reynos, e Senhorios de Portugal possas correr os Dobroens a mil e seiscentos reis, e as Moedas de tres mil reis a tres mil e quinhentos reis, e a este respeito as mais Moedas de ouro da mesma qualidade mayores, e menores, e que os Thefoureiros, Almoxarifes, e Recebedores, as possao receber, e pagar pelos ditos preços pelas conveniencias, que nisto se considerarao, e que se nao possao alterar a dita estimação, e que quem o contrario fizer pague anoveada a quantia do dinheiro, que der, e receber, as duas partes para minha fazenda, e a outra para o denunciador, e vá servir às Fronteiras à sua custa até minha merce; e mando, que este meu Alvará se cumpra, e guarde nesta Cidade em sendo passado pela Chancellaria, e nella publicado, e nos mais lugares do Reyno, e que outro si se cumpra, e valha, posto que o effeito delle haja de durar mais de hum anno sem embargo da Ordenação em contrario. Luiz

## da Casa Real Portug. Liv. V. 359

Luiz da Costa o sez em Lisboa a dezanove de Mayo de mil seiscentos quarenta e seis annos, e eu Joao Pereira de Betancor o siz escrever.

Ley do anno de 1651 em que se manda, que as Moedas da Imagem da Conceição valessem as de ouro doze mil reis, e as de prata seis tostoens.

Eu ElRey faço faber aos que este Alvará virem, que eu hey por bem, e me praz, que as Moedas da Imagem de Nossa Senhora da Conceição, que ora houve por meu serviço mandar se lavrassem, tenhao de valor extrinseco, as que forem de ouro, doze mil reis cada huma, tendo de pezo doze oitavas, e as que forem de prata seis tostoens, pondo-se pelo molde mais grosso, e tendo cada huma de pezo huma onça, e que nesta fórma possa correr em meus Reynos, e Senhorios como a mais Moeda usual, vista a informação do Juiz, e Thesoureiro da Casa da Moeda desta Cidade. Pelo que mando aos Védores, &c. Luiz da Costa Correa o sez em Lisboa a nove de Outubro de mil seiscentos cincoenta e hum. Francisco Guedes Pereira o fez escrever.

Ley do anno de 1662 para que se cunhassem com mayor valor as Moedas de ouro, que entao corriao.

D. Affonso por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, e da Conquista, navegação, commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. Fuy servido resolver, com parecer do meu Conselho de Estado, que em todas as Moedas de ouro deste Reyno, que hoje correm por tres mil e quinhentos reis, se ponha em a Casa da Moeda desta Cidade huma nova marca da fórma, e modo, que vay na margem deste, com que fiquem valendo quatro mil reis cada huma; e que nas Meyas Moedas, e Quartos se ponha a mesma marca respectivamente ao valor das Moedas inteiras, para que dos cinco tostoens, que pela maneira referida sóbe o valor de cada Moeda, se dê hum ao dono dellas de mais dos tres mil e quinhentos reis, que até agora valiao, e os quatrocentos reis fiquem para minha fazenda applicados à despeza da guerra. Pelo que hey por bem, e mando a todas as pessoas de meus Reynos, e Senhorios, de qualquer qualidade, estado, e condição, que sejao, que do dia, que este for publicado a dous mezes primeiros seguintes, levem à dita Casa da Moeda as Moedas, e Meyas Moedas, e Quartos, que tiverem, para nella se marcarem como dito he, &c. Luiz da Costa Cor-

# da Casa Real Portug. Liv. V. 361

rea a fez em Lisboa a vinte de Novembro de mil e seiscentos sessenta e dous annos. Manoel Guedes Pereira a fez escrever.

Ley do anno de 1663 para que se cunhassem com mayor preço as Moedas de prata, e se lavrassem outras de novo.

D. Affonso por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, e da Conquista, navegaçao, commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. Hey por bem, e me praz mandar levantar toda a Moeda de prata deste meu Reyno, e suas Conquistas, vinte e cinco por cento no valor extrinseco mais do que hoje val; de modo, que as Patacas, que hoje correm a Quatrocentos e oitenta reis, valhao Seis Tostoens, os Cruzados Cinco Tostoens, e respectivamente toda a Moeda mais; a qual para este esseito se marcará com a marca, que vay à margem deste. E porque aos Tostoens toca valerem cento e vinte e cinco reis; os Meyos Tostoens sessenta e dous reis e meyo; os Vinteins vinte e cinco reis, e os Meyos Vinteins doze reis e meyo, numero extraordinario, e com pouca conta para a Moeda corrente: mando que esta se funda, como tambem as Moedas de tres, e seis Vinteins, e se lavre em Tostoens, Meyos Tostoens, Dous Vinteins, Vinteins, e Meyos Vinteins da nova Moe-

da

da, tendo nos cunhos, e Cruzes a disferença, que tambem vay à margem deste. E dos vinte e cinco por cento, que sóbe a Moeda no valor extrinseco, mando, que se dem aos donos do dinheiro a cinco por cento, sicando os vinte para as necessidades presentes das despezas da guerra tao necessarias na occasiao, que se espera. E outro si, &c. Luiz da Costa Correa a sez em Lisboa a vinte e dous de Março de mil e seiscentos sessenta e tres annos. Manoel Guedes Pereira a sez escrever.

Ley do anno de 1668 sobre o levantamento das Moedas de ouro de quatro mil reis a quatro mil e quatro control e quatro con control e quatro control e quatro con control e quatro

D. Affonso por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, e da Conquista, navegação, commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. Hey por bem mandar levantar as Moedas de ouro, que hoje no valor extrinseco correm por quatro mil reis, a quatro mil e quatrocentos reis, e as Meyas Moedas, e Quartos ao respeito, ficando hum Tostao de cada Moeda para os donos dellas, e os tres para minha fazenda; e que para isso se lhe ponhao marca na Casa da Moeda do dito valor, com a qual o terao, e em quanto não estiverem marcadas correráo pelos quatro mil reis as Moedas, por dous as Meyas Moedas, e por mil reis os Quartos, 6 .

tos, como até agora corriao, e estao correndo, com declaração, que nenhuma pessoa de qualquer qualidade, que seja, poderá dar, nem receber as ditas Moedas, Meyas Moedas, e Quartos, antes de estarem marcadas, por mais dos ditos quatro mil reis, dous, e dez Tostoens, e sazendo o contrario serao perdidas para minha fazenda; e além disso pagará à pessoa, ou pessoas, que as passar, e receber, duzentos cruzados de pena, de que poderáo haver denunciações perante os Juizes de minha fazenda, a quem mando as recebaő; e para que a marca se execute com brevidade, para com ella se evitar o damno referido, fignallo dous mezes de tempo para ella, que começará a correr do dia da publicação deste em diante, o qual será publicado nas partes publicas desta Cidade, e nas cabeças das Comarcas do Reyno para chegar à noticia de todos, &c. Manoel Dias do Amaral o fez em Lisboa a doze de Abril de mil feiscentos sessenta e oito annos. noel Guedes Pereira o sez escrever.

Ley do anno de 1685 pela qual se prohibe, que corra Moeda de ouro, ou prata cerceada.

Eu ElRey faço saber aos que esta Ley virem, que a experiencia tem mostrado, que de se nao atalhar no principio o cerceo das Patacas, e Moedas de ouro, e prata da fabrica velha, cresceo com tanta soltura, e demassa, que já se começa a sentir o Tom.IV.

mesmo damno nas Moedas de prata, e ouro da fabrica nova. E porque em quanto se nao toma resolução, que comprehenda todo o damno, de que se está tratando com a attenção, que pede materia tao grave, e convem acudir com remedio prompto, e efficaz, para que nesta parte nao passe adiante o damno, e ruina do Reyno, e Vassallos. Hey por bem, e mando, que nenhuma Moeda assim de ouro, como de prata da fabrica nova corra, nem se aceite sendo cerceada; e a pessoa, ou pessoas, que forem comprehendidas no crime de cercearem qualquer especie de dinheiro, do que corre neste Reyno, além das penas impostas pela Ordenação a este delicto, encorreráo em todas as impostas no crime de Moeda falsa. E porque o cerceo da Moeda da fabrica nova he facil de conhecer pela fórma em que he lavrada, toda a pessoa de qualquer qualidade, e condição, que seja, que usar da dita Moeda sendo cerceada, ou lhe for achada em sua mao, encorrerá em pena de quatro annos de degredo para Africa, e além do perdimento da Moeda, em cem mil reis, de que será ametade para o denunciante, e outra para o fisco, e Camera Real; e as pessoas, que se acharem com a dita Moeda cerceada seita na fabrica nova, para evitarem o incurso da dita pena, dentro de oito dias depois da publicação desta Ley nesta Cidade, e seu Termo, a irao manisestar à Casa da Moeda, aonde se lhe pagará pelo valor intrinseco, e pelo pezo; e nas mais partes do Reyno, no mesmo

mesmo termo de oito dias depois de publicada nas cabeças da Correição, ferão obrigadas a fazer o manifesto diante dos Corregedores, ou qualquer outro Ministro de Justiça, ou Fazenda da mesma terra: e para que fique mais facil o castigo, e averiguação desta culpa, as denunciações se daráo nesta Corte diante do Juiz Commissario a que está encarregada esta materia; e nas mais partes do Reyno diante dos Corregedores, ou Provedores das Comarcas, os quaes procederão contra os culpados, e os sentencearão dando appellação, e aggravo para a Casa da Supplicação, e Juizes nella deputados para este negocio: e mando ao meu Chanceller mór faça publicar esta Ley na Chancellaria na fórma, que nella se costumao publicar semelhantes Leys, enviando Cartas com o treslado della sobre seu sinal, e meu Sello, aos Corregedores, Provedores, e Ouvidores das Comarcas, para que a publiquem, e fação publicar nos lugares aonde estiverem, e nos mais de suas Comarcas; e para que seja notorio a todos, se registará nos livros da Mesa do Desembargo do Paço, e nos da Casa da Supplicação, e Relação do Porto. Francisco Pereira de Castel-branco a fez em Lisboa a dezasete de Outubro de mil seiscentos e oitenta e cinco.

blicação desta Rey em donte a Cala da Moçda, nas Ley do anno de 1686 para que se levem à Casa da Moeda as Moedas de ouro da fabrica antiga para se lhe pôr marca, e cordao.

Dom Pedro por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, e da Conquista, navegação, commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. Faço saber aos que esta minha Ley virem, que pedindo a necessidade publica do Reyno remedio prompto ao damno do cerceo, e nao fendo possível a execução dos meyos, que se tem osserecido sem a dilação, que traz comsigo o mesmo esteito delles: tem mostrado a experiencia, que este damno cresce com mayor excesso nas Moedas de ouro da fabrica velha; e porque nos mayores damnos he conveniente acudir com remedios, que os acautelem na causa, ainda que os nao possa livrar de todo, e me ser presente, que pondo-se cordao, e marca em todas as ditas Moedas da fabrica antiga, se nao poderao cercear as que estiverem livres do cerceo, nem poderá crescer nas que estiverem cerceadas; desejando prevenir qualquer dos prejuizos publicos por todos os meyos possíveis, houve por bem mandar fazer esta Ley, pela qual mando, que todas as pessoas, que tiverem nesta Corte Moedas de ouro da dita fabrica antiga, cerceadas, ou por cercear, as tragao dentro em quinze dias da publica-

## da Casa Real Portug. Liv. V. 367

blicação desta Ley em diante à Casa da Moeda, para se lhe pôr o tal cordao, e marca, e sem isso nao corrao; e que todas as pessoas, que as tiverem nas mais partes do Reyno, dentro do termo, que lhe for declarado nos Editaes de cada huma das Comarcas, as possão trazer à mesma Casa da Moeda, ou levar às cabeças das Comarcas, e entregar nellas à ordem dos Provedores, e Ouvidores das terras da Rainha, que nellas servem de Provedores, que as enviaráo com toda a brevidade, e segurança à dita Casa da Moeda desta Corte, para nella se lhe pôr igual cordao, e marca, sem o que nao correráo; e tanto em huma, como em outra parte, se tomaráo por pezo, para se tornarem a entregar por elle às pessoas a que pertencerem; nesta Corte, logo, que se fizer a obra do cordao, e marca, e nas Comarcas, logo que a ellas poderem chegar depois de se lhe pôr a dita marca, e cordao, sem que se lhes diminúa o custo da condução das que se levarem às cabeças das Comarcas, nem o que todas hao de fazer na Casa da Moeda; porque estes hao de correr por conta, e despeza de minha Real fazenda; e sem que possa haver confusao nos nomes. quantidade das Moedas, e pezo dellas, pela clareza com que se hao de fazer, com distinção dos assentos, que forem de cada huma das pessoas, que as entregarem nesta Corte, ou nas Comarcas; e todas as Moedas de ouro antigas, que passado o dito termo de quinze dias depois da publicação desta Ley nesta

nesta Corte; e que passado o termo dos Editaes, depois da publicação della, em cada huma das terras das Comarcas, se acharem sem o dito cordao, e marca, serao perdidas para o Fisco, e Camera Real, e se dará metade do interesse dellas às pessoas, que as denunciarem; com declaração, que todas as que forem cerceadas depois de terem o cordao, e marca, ficaráo na disposição da Ley, que prohibe, e castiga o crime do cerceo: e aos ditos Provedores, e Ouvidores se encarregará façao logo nas Comarcas das Cidades, ou Villas cabeças de Comarca, eleição de Thesoureiros para receberem as ditas Moedas; e que juntamente a fação das pessoas mais praticas, e intelligentes, para as haverem de pezar perante elles, e os ditos Thesoureiros, e Escrivaes dos Almoxarifados, que o serao desta diligencia, nas Comarcas onde os houver, e em falta por este, ou qualquer incidente, os Escrivães das Provedorias; e farao os taes Escrivães os ditos assentos das Moedas, e pezos, que ellas tiverem, em livros, que para isso ha de haver, que todos assinaráo; e com o theor de cada hum delles se passaráo conhecimentos as partes, feitos pelo dito Escrivao, e assinados pelos ditos Thesoureiros, para que possao procurar a restituição das ditas Moedas, que entregarem na fórma sobredita. E que outro sim tenhao grande cuidado, e vigilancia, em que os ditos Officiaes nao levem às partes algum salario, dadiva, ou peita, com o pretexto, e causa de seu trabalho: e mando fazer

# da Casa Real Portug. Liv. V. 369

fazer as despezas dos livros, e as mais, que forem precisamente necessarias, pelos rendimentos dos bens dos Concelhos, e me daráo conta do que cada hum dos ditos Officiaes merece, para o mandar satisfazer por outra via: e mando ao Regedor da Casa da Supplicação, e ao Governador da Relação da Casa do Porto, e aos Desembargadores das ditas Casas, e a todos os Corregedores, Provedores, Juizes, Justiças, e Officiaes, e pessoas destes meus Reynos, que a cumprao, e guardem, e fação inteiramente cumprir, e guardar como nella se contém. E assim mando ao Doutor Joao de Roxas e Azevedo, do meu Conselho, Chanceller môr destes meus Reynos, e Senhorios, que envie logo Cartas com o treslado della, sob meu Sello, e seu sinal, a todos os Corregedores, Ouvidores das Comarcas destes Reynos, e aos Ouvidores das terras dos Donatarios (em que os Corregedores nao entrao por Correição) para que a todos seja notorio: a qual se registará nos livros do Desembargo do Paço, e no das Casas da Supplicação, e Relação do Porto, onde semelhantes Leys se costumao registar: e esta propria se lançará na Torre do Tombo, sendo primeiro publicada na Chancellaria. Francisco de Siqueira a sez em Lisboa a nove de Agosto de mil seiscentos e oitenta e seis. Francisco Galvao a sez escrever.

No Regimento da Casa da Moeda seito no anno de 1686, e impresso no de 1687, o qual ElRey D. Pedro II. mandou guardar por Ley, e principia assim.

Dom Pedro por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, e da Conquista, navegaçao, commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. Faço saber, que sendo eu informado de quanto convinha dar novo Regimento à Casa da Moeda, por estar hoje impraticavel o antigo porque ella atégora se governava, tanto pelas alterações do tempo, como pela nova fórma, que se deu ao lavramento do dinheiro: ordeney ao Conde da Ericeira, Védor de minha fazenda, que com outros Ministros, e pessoas praticas por mim nomeadas, fizessem novo Regimento para melhor disposiçat, e governo da Casa da fabrica, e augmento do dinheiro em meus Reynos; e visto tudo por espaço de muito tempo com attenção, que pede materia tab grave.

Fuy servido mandarlhe este Regimento, que daqui em diante quero, e mando se guarde inviolavelmente na Casa da Moeda, sicando extincto, e

de nenhum vigor, o que atégora teve.

Se contém, entre outros, os Capitulos seguintes, que vao nesta Collecção, por pertencerem à materia, de que tratamos.

CAP.

CAP. III. Por quanto na qualidade do dinheiro consiste a sé publica das Casas da Moeda, assim de meus Reynos, como nos estranhos, sendo geral em todos fazerse Moeda de ouro de vinte e dous quilates, e a de prata de onze dinheiros. Ordeno, que esta Ley se guarde inviolavelmente, sem que nella se possa admittir dispensação alguma, e que na igualdade do dinheiro haja muito particular cuidado, para que nao defira huma Moeda da outra, pelo grave prejuizo, que do contrario se segue a meu serviço.

CAP. IV. Quando fucceda, que alguma Moeda obrada na nova fabrica nao faya bem cunhada, ou tenha qualquer outra imperfeiçao, que faça desluzir as mais, nao sahirá da Casa da Moeda, antes se cortará logo, e a tornaráo a fundir, no que man-

do se tenha todo o cuidado.

Tom.IV.

CAP. V. Tem de poucos annos a esta parte sebido o valor do ouro, e prata a mayor preço do que por minhas Leys está ordenado. Em quanto nao faço outra em que resolva o que mais convem a meu serviço: Quero, e mando, que na Casa da Moeda se nao altére o estado presente, que declarao os Capitulos XXXVI. e XXXVII. deste Regimento; e de toda a pessoa, que a ella levar para vender, ou para se reduzir a Moeda nacional ouro, ou prata, se lhe pague por aquelles preços, que por Provisoens minhas tiver ordenado, em ordem a se augmentar, e conservar a fabrica na dita Casa. CAP.

Rrr

CAP. XXXVI. No Capitulo V. deste Regimento se tem dado fórma em que se ha de pagar às partes o ouro, e prata, que for de Ley; e assim se dará o pezo da Moeda de ouro a respeito do valor, porque mando pagar o marco, e na conformidade delle serao os Padroens, porque os Juizes da Balanca proverao as Moedas de ouro. Assim como valendo o ouro amil e duzentos e cincoenta reis a oitava, huma Moeda de ouro de quatro mil reis terá de pezo tres oitavas, a de dous mil reis oitava e meya, e a de Quarto de valor de mil reis, meya oitava e dezoito grãos: e viráo a caber nesta fórma em hum marco de ouro vinte e huma Moedas, e hum Quarto, que fazem pezo de sessenta e tres oitavas e meya e dezoito grãos, que valem setenta e nove mil seiscentos oitenta e cinco reis e meyo, em que vem a faltar para as sessenta e quatro oitavas, que entrao em cada marco, dezoito grãos, que valem ao dito respeito trezentos e dezoito reis e meyo. E importará quando se compre o marco de ouro por oitenta mil reis, o que fica para a fabrica, e despezas, cinco mil trezentos e doze reis e meyo em cada marco, sem entrarem dezoito grãos, que ficao por lavrar, e respectivamente sem rendimento, e valendo o ouro mais, ou menos, se fará a Moeda a este mesmo respeito.

CAP. XXXVII. De cada marco de prata quando valer por cinco mil e cento, se ha de sazer em dinheiro cinco mil e trezentos; a saber em Moe-

das

das de Cruzados treze Cruzados, e hum Quarto, que terá de pezo cada hum quatro oitavas e meya e vinte e tres grãos. Em Moedas de dous Tostoens vinte e seis e meya, que pezaráo cada huma duas oitavas e vinte nove grãos. Cincoenta e tres Moedas de Tostao com pezo cada huma de hum oitavo e quatorze grãos. Sessenta e seis Moedas e hum quarto de quatro Vintens, que pezaráo cada huma selsenta e nove graos. Cento e seis Meyos Tostoens com pezo cada hum de quarenta e tres grãos. Em Moedas de dous Vintens cento e trinta e duas e meya, com pezo de trinta e quatro grãos. E da mais Moeda, que he a de Vintem, se sará de cada marco duzentos e sessenta e cinco Vintens, e terá cada hum dezasete grãos, e nesta fórma virão a sicar por repartir alguns grãos por quebrados de meyos oitavos, ou dezaseisavos, de que havendo nome nao ha pezo; e succedendo valer a prata por mayor, ou menor preço, se fará a Moeda respectivamente a seu valor, seguindo esta formalidade conforme eu ordenar, como fica declarado no Cap.V.

### O qual Regimento acaba na maneira seguinte:

Pelo que mando aos Védores de minha fazenda, e Conselheiros della, que cumprao, e guardem este Regimento, assim, e da maneira, que nelle se contém, e o sação cumprir, e guardar ao Provedor, Escrivães, e mais Ossiciaes da Casa da Moeda, e a todos os mais a quem tocar, sem embargo de qual-Tom.IV.

Rrr ii quer

quer Ley, Ordenação, Alvarás, Provisoens, e Regimentos, que haja em contrario; e sendo caso, que se passe Provisão, ou Carta assinada por mim, que encontre o disposto neste Regimento. Hey por bem se não guarde, salvo se se fizer expressa menção do Capitulo, ou parte, que se derogar; e mando, que depois de assinado por mim se imprima, e me praz, que tenha sorça, e vigor como se sosse Carta passada em meu nome, posto que não passe pela Chancellaria, sem embargo das Ordenações em contrario Livro 2. tit.39. 40. e 44. em que ordeno se saça por Carta, ou Alvará, que não seja passado pela Chancellaria. João Soares Homem o sez em Lisboa a 9 de Setembro de 1686 annos. Martim Teixeira de Carvalho o sez escrever.

#### REY.

Conde da Ericeira.

Ley do anno de 1686 sobre o pezo, que haviat ter as Patacas, e porque valor se haviat receber na Casa da Moeda as cerceadas.

Eu ElRey saço saber aos que esta minha Ley virem, que attendendo aos irreparaveis damnos, e prejuizos, que resultas a meus Vassallos, e ao commum de meus Reynos na introducças do abuso de correrem nelles as Patacas, sem respeito ao seu justo valor intrinseco, contra o estylo, e pratica universal

versal dos mais dominios estrangeiros, de que nasceo a occasiao de vir de fóra copia deste genero de Moeda, visivelmente viciado em pezo, e qualidade, e servir de incentivo aos malfeitores para cercearem animosamente todas as Patacas de Ley, que entravao, ou se achavao nestes Reynos com tal fórma, e com tal ousadia, e temeridade, que as reduziao a menos de ametade de seu justo valor; e porque nao bastarao as repetidas devaças, que por todo o Reyno mandey tirar sobre este particular, nem o exemplo do castigo para atemorizar, e reprimir os delinquentes, mandando considerar esta materia com a circunspecção, que a sua importancia pedia, fuy servido com o parecer dos do meu Conselho mandar sobestabelecer esta Ley, pela qual prohibo, e mando, que da publicação della em diante nao corrao nestes meus Reynos as Patacas de menos pezo, que de sete oitavas e meya; e as que sorem da fabrica de Segovia poderáo correr sem respeito ao pezo, nao sendo cerceadas, e nesta fórma se regularáo as mais Patacas, e mais Moedas de prata miudas deste genero; e os que contratarem, ou venderem em logeas, ou suas casas por grosso, ou por miudo, serao obrigados a ter balança para este sim, porque sem serem primeiro pezadas as nao poderáo aceitar; e todas as Patacas, que forem cerceadas, e diminutas do seu pezo, se levaráo à Casa da Moeda em termo de quarenta dias perentorios depois da publicação desta Ley, aonde por fazer

fazer merce a meus Vassallos serao aceitas todas as que tiverem ao menos o pezo de quatro oitavas e meya, e se lhe pagaráo pelo valor de seis tostoens, fendo toda a mais perda por conta de minha fazenda Real; e as Patacas, que tiverem menos de quatro oitavas e meya, se pagaráo pelo pezo, que tiverem, e as meyas Patacas se aceitaráo com respeito ao pezo com que se hao de receber as Patacas; e as pessoas, que sorem comprehendidas na prohibiçao, ou prohibições desta Ley, incorreráo na pena de tres annos de degredo para o Estado do Maranhaő irremessivelmente, e na pecuniaria de cincoen. ta mil reis, e perdimento da Moeda, ametade para o denunciador, e a outra para as despezas da Casa da Moeda. E mando ao Regedor da Casa da Supplicação, e ao Governador da Relação do Porto, e aos Desembargadores, e a todos os Corregedores, Provedores, Juizes, Justiças, Officiaes, e pessoas destes meus Reynos, que a cumprao, e guardem, e façao inteiramente cumprir, e guardar como nella se contém. E ao Doutor João de Roxas e Azevedo, do meu Conselho, Chanceller destes meus Reynos, e Senhorios a faça publicar, e enviar logo a copia della, sobre meu Sello, e seu final, a todos os Corregedores, Ouvidores das Comarcas destes Reynos, e aos Ouvidores das terras dos Donatarios, em que os Corregedores nao entrao por Correição, para que a todos seja notorio: a qual se registará nos livros do Desembargo do Paço, 500 - - -

ço, na Casa da Supplicação, e do Porto, onde semelhantes Leys se costumão registar: e a propria se lançará na Torre do Tombo. Miguel Vieira a sez em Lisboa a vinte e seis de Outubro de mil seiscentos e oitenta e seis. Francisco Galvão a sez escrever.

#### REY.

Ley do anno de 1687 sobre o preço das Patacas de Segovia, Meyas Patacas, Reaes dobres, e singellos.

Eu El Rey faço faber aos que este virem, que eu fuy servido mandar passar Ley em vinte e seis de Outubro do anno passado de mil seiscentos oitenta e seis, pela qual houve por bem, que da publicação della em diante não corressem neste meu Reyno as Patacas de menos pezo, que de sete oitavas e meya, e as que fossem fabricadas na Casa da Moeda de Segovia pudessem correr por seis tostoens, sem se haver respeito ao pezo, nao sendo cortadas; e parecendo haveria a mesma razao para tambem correrem as Patacas, que agora novamente se lavrao na mesma Casa de Segovia; com tudo mandando eu ensayar na Casa da Moeda desta Cidade a Ley deste novo genero de Moeda se achou ser de menos pezo, e de differente cunho, e ter cada Pataca onze dinheiros e quatro grãos, que conforme ao valor intrinseco devem correr a cinco Tostoens:

pelo

2/1-17

pelo que fuy servido resolver em observancia da mesma Ley, por atalhar os inconvenientes, que do contrario se podem seguir, que a respeito do dito exame, e a experiencia, que mandey fazer, corrao daqui em diante nestes meus Reynos cada Pataca da dita fabrica nova de Segovia a cinco Tostoens sem ser a pezo, e nao sendo cerceada; e do mesmo modo as Meyas Patacas a duzentos e cincoenta reis, e os Reaes dobres, e singellos a sete a este respeito; e assim mando a todos os Ministros, Desembargadores, Corregedores, e mais Officiaes de Justiça, a quem o conhecimento desta pertencer, cumprao, e guardem, e façao cumprir inteiramente, e guardar este Alvará, que terá força de Ley, como se nelle contém. E para que venha à noticia de todos o que por elle ordeno, mando ao meu Chanceller môr o faça publicar na Chancellaria, e enviar a co. pia delle, sobre meu Sello, e seu sinal, às Comarcas do Reyno para assim se ter entendido, e se registar nos livros do Desembargo do Paço, Casa da Supplicação, e Relação do Porto, onde semelhantes Leys se costumao registar. Franco de Sequeira a fez em Lisboa a dous de Julho de mil seiscentos oitenta e sete. Francisco Galvao o sez escrever.

REY.

Ley do anno de 1687 sobre o preço porque haviao correr as Patacas de sete oitavas, v.c.

Dom Pedro por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, da Conquista, navegação, commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. Faço saber aos que este Alvará virem, que eu fuy servido mandar passar Ley em vinte e seis de Outubro de mil seiscentos oitenta e seis, pela qual houve por bem, que da publicação della em diante nao corressem nestes meus Reynos as Patacas de menos pezo, que de sete oitavas e meya, e por haver mostrado a experiencia, que para mayor facilidade do negocio, e commercio será conveniente, que neste Reyno corrao as Patacas, que tiverem sete oitavas de pezo por preço de seis Tostoens, que he a que corresponde o seu valor intrinseco: suy servido resolver com o parecer dos do meu Conselho, que de hoje em diante todas as Patacas, que chegarem a ter sete oitavas de pezo, corrao por seis Tostoens, e as Meyas Patacas, que tiverem tres oitavas e meya por tres Tostoens, e os Reaes de prata dobrados, e singellos a este respeito. E assim mando a todos os Ministros, Desembargadores, Corregedores, e mais Officiaes de Justiça, a que o conhecimento pertencer, cumprao, e guardem este Alvará, que terá força de Ley, como Tom.IV. Sss

nelle se contém, e para que venha à noticia de todos o que por elle ordeno, mando ao meu Chanceller môr o faça publicar na Chancellaria, e enviar a copia delle sob meu Sello, e seu sinal, às Comarcas do Reyno, para assim se ter entendido, e se registará nos livros do Desembargo do Paço, Casa da Supplicação, e Relação do Porto, onde semelhantes Leys se costumão registar. Antonio Vaz de Miranda o sez em Lisboa a dez de Dezembro de mil seiscentos oitenta e sete. Francisco Galvão o sez escrever.

#### REY.

Ley do anno de 1688 sobre a avaliação da prata, que viesse à Fortaleza de Dio, e que della se lavrassem os Xarasins iguaes, e semelhantes aos da Cidade de Goa.

Dom Pedro por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, &c. Faço faber aos que esta minha Ley virem, que sendo informado, que na Fortaleza de Dio tinhao os Xarasins de prata differente valor, do que tem na Cidade de Goa, e nas mais terras sugeitas ao meu Estado da India, de que resultao grandes inconvenientes, pois sem elles nao podem os homens de negocio exercitar seu commercio de humas para as outras terras, por ser infallivel a perda sendo desigual o valor da Moeda, a cujo respeito

peito padece tambem o povo por comprarem assim em humas terras mais caros os mantimentos, e arverias, que vem das outras, e attentando a que o principio deste inconveniente sao as excessivas avaliações, que na Alfandega da dita Fortaleza se fazem da prata, que a ella vem de Meca, nao o encontrando, antes procurando-o os mesmos mercadores, donos da dita prata por considerarem, que no crescimento della tem mais utilidade nos avanços, que lucrao, do que detrimento nos direitos, que pagao, e querendo eu a tudo prover de remedio conveniente. Hey por bem, e mando, que daqui em diante se nao faça na Alfandega da dita Fortaleza avaliação da prata, que a ella vier por mais excessivo valor, do que corre, e ao diante correr na Cidade de Goa; e que a este respeito se lavrem os Xarafins com o mesmo pezo, qualidade, e valor, que tem na dita Cidade sem alteração alguma, sob pena de quem o contrario fizer, sendo algum dos Officiaes da Alfandega, encorra em suspensao de seu officio até nova merce, e em dous annos de degredo para o Morro de Chaul; e sendo alguma pessoa particular encorrerá em pena de mil Xarafins para minha Real fazenda; e mando ao Vice-Rey do Eftado da India, Chanceller, Desembargadores, e mais Ministros delle, e ao Védor geral da fazenda, ao Castellao, ou ao Capitao da dita Fortaleza de Dio, que ao presente são, e ao diante forem, e mais Officiaes da Alfandega della, Ministros, e pes-Tom.IV. Sss ii

foas a que pertencer, que assim a cumprao, e guardem, e façao inteiramente cumprir, e guardar como nella se contém, e ao meu Chanceller môr a faça publicar na Chancellaria, e enviar a copia della sob meu Sello, e seu sinal, a todos os Ministros, e Ouvidores das Fortalezas, e Capitanías do dito Estado da India, para que assim lhe seja notorio, e se registará nos livros do Desembargo do Paço, Casa da Supplicação, Relação do Porto, e Conselho Ultramarino, onde semelhantes Leys se costumao registar. Faustino Ayres de Carvalho a sez em Lisboa aos dezasete de Março de mil seiscentos oitenta e oito. Francisco Galvao a sez escrever.

#### REY.

Ley do anno de 1688 para se recolherem na Casa da Moeda as Moedas de prata cerceadas, e as que o nao fossem, serem novamente cunhadas.

Dom Pedro por graça de Deos, Rey de Portugal; e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, e da Conquista, navegação, commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. Faço saber aos que esta minha Ley virem, que por haver mostrado a experiencia, que nenhum remedio ha sido essicaz para se evitar o crime do cerceo da Moeda, que nestes Reynos se tem continuado com tanto prejuizo da Republia

ca, e haver chegado a commum necessidade a fazer preciso darselhe o ultimo remedio, por serem menores os inconvenientes, que nelle se considerao, que aquelles, que actualmente se padeciao; crescendo cada dia de sorte este damno, que toda a dilação impossibilitaria o seu remedio. Fuy servido mandar ver, e considerar esta materia por Ministros de toda a experiencia, e capacidade, para que attendendo à sua grande importancia com a circunspecçao, que ella per si pedia, vissem, e examinassem os meyos com que se poderia remediar este damno com a menor perda de meus Vassallos, que fosse possivel, ficando por conta de minha sazenda toda a que coubesse na sua possibilidade: e parecendo, que neste damno nao havia já outro remedio, mais que o ultimo de se prohibir toda a Moeda de prata das fabricas antigas de Dous Tostoens, Duzentos e cincoenta reis, Cruzados, e Cinco Tostoens, cerceados, e por cercear, para que nao sómente se evitasse este delicto, mas tambem a occasiao de commetterse, e continuarse : com declaraçao, que a Moeda cerceada se havia de recolher, e pagar às partes a respeito de seis mil reis cada marco, que era tudo quanto podia caber na possibilidade de minha fazenda, no estado em que se achava, depois da consideravel perda, que teve na reducção das Patacas; pagando-se logo de contado nas Casas da Moeda desta Cidade, e do Porto, que se devia mandar abrir, para mayor expedição da Moeda

Moeda daquella Provincia, e das mais circumvisinhas; e nas cabeças das Comarcas pelos Moedeiros, que haviao de ir pelo Reyno, para as separarem, pezarem, receberem, e pagarem; e que as Moedas desta qualidade, a que não tivesse chegado o vicio do cerceo, ficariao prohibidas, para que nellas se nao continuasse, e se trariao às Casas da Moeda desta Cidade, e do Porto, como tambem às Cidades de Coimbra, Guarda, Evora, e Tavira, aonde se remeteriao engenhos para se encordoarem, e cunharem com nova orla, e nesta fórma sicarem correndo, como as da fabrica nova, nao se tratando por ora do remedio, que se deve dar ao ouro; e conformandome com o seu parecer, e com o acordo dos do meu Conselho: Fuy servido mandar estabelecer esta Ley, pela qual prohibo, e mando, que do dia de dez de Julho futuro em diante, nao corrao mais nestes Reynos as Moedas das fabricas antigas de Dous Tostoens, Duzentos e cincoenta reis, Cruzados, e Cinco Tostoens, que sorem cerceadas, ou por cercear; e que as cerceadas se levem às Casas da Moeda desta Cidade, e do Porto, e às mais, em que nas cabeças das Comarcas se hao de receber, e pagar de contado, a razao de leis mil reis o marco; e que as que nao forem cerceadas se mandem às ditas Casas da Moeda, ou às Cidades de Coimbra, Guarda, Evora, e Tavira, para se encordoarem, e cunharem com a nova orla, as quaes ficaráo correndo nestes Reynos como a Moeda

Moeda da fabrica nova, e se restituiráo promptamente às mesmas partes, que as levarem; e todas estas Moedas das fabricas antigas, que mando encordoar, e cunhar com nova orla, sendo ao depois cerceadas, ficaráo prohibidas, e condemnadas na mesma fórma, e debaixo das mesmas penas quem as cercear, que sao impostas aos que fazem Moeda salsa, como está disposto na Ley de dezasete de Outubro do anno de mil e seiscentos e oitenta e cinco, que mandey fazer sobre os cerceadores da Moeda da fabrica nova, e da declaração, que se lhe sez, por resolução de dezasete de Mayo de mil e seiscentos e oitenta e sete: e aquellas pessoas em cujas mãos se acharem estas Moedas cerceadas, encorreráo na mesma pena imposta na dita Ley, que em tudo quero se pratique, e guarde, a respeito das taes Moedas, assim como se guarda, e pratica em as da fabrica nova. E mando ao Doutor Joao de Ro. xas e Azevedo, do meu Conselho, e meu Chanceller môr, que logo faça publicar esta Ley na Chancellaria: cuja observancia começará a ter effeito do dia em que for publicada, sem embargo da Ordenação em contrario, Livro primeiro, titulo segundo, paragrafo decimo; e enviará logo Cartas com o treslado della, sob meu Sello, e seu sinal a todos os Corregedores, Provedores, e Ouvidores das Comarcas, para que a faça dar à execução. E mando ao Regedor da Casa da Supplicação, e ao Governador da Relação, e Casa do Porto, e aos Desembarembargadores das ditas Casas, a cumprao, e guardem, e sação inteiramente cumprir como nella se contém. E para que seja notorio a todos, se registará no livro da Mesa do Despacho dos meus Desembargadores do Paço, e nos das Relações das Casas da Supplicação, e do Porto, em que se registao semelhantes Leys: e esta propria se lançará na Torre do Tombo. Feita em Lisboa a quatorze de Junho de mil e seiscentos e oitenta e oito. Francisco Galvao a fez escrever.

#### REY.

Ley do anno de 1688 sobre o levantamento da Moeda a vinte por cento, asim a de ouro, como a de prata.

Dom Pedro por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, &c. Faço saber aos que esta minha Ley virem, que desejando dar remedio aos damnos, que actualmente padecem meus Vasfallos na reducçao das Moedas de prata cerceadas, e nas de ouro das fabricas antigas, que mandey correr a pezo em quanto se nao reduziao: su servido resolver, que a Moeda se levantasse vinte por cento mais ao valor porque corria, cedendo toda esta mayoria em conveniencia, e utilidade de meus Vasfallos; e assim desde o dia da publicação desta Ley em diante sicarão correndo nestes Reynos, Senhorios,

rios, e Conquistas, as Moedas atégora fabricadas com vinte por cento de ventagem na maneira seguinte: as Moedas de ouro das fabricas novas de quatro mil reis a quatro mil e oitocentos reis, as Meyas Moedas de dous mil reis a dous mil e quatrocentos reis, e os Quartos de dez Tostoens a mil e duzentos reis; das Moedas das fabricas antigas, que mandey correr a pezo, correrá a oitava a mil e quinhentos reis, e o grao a Vintem, e correspondendo nas Moedas de ouro da fabrica nova a oitava a mil e seiscentos reis a respeito do mayor valor, e intrinseco com que sahem da Casa da Moeda, se nao dá mais valor, que o intrinseco de mil e quinhentos reis por oitava, nas Moedas das fabricas antigas, que se mandao correr a pezo, porque como precisamente se hao de reduzir, veriao a perder as partes na reducção toda a mayoria, que agora se lhe désse, porque essa mesma se lhe diminuiria na senhoriagem, e braceagem do seu lavor; as Moedas de Cinco Tostoens a seiscentos reis, as de Cruzado a quatrocentos e oitenta reis, as de dous Tostoens a duzentos e quarenta reis, os Tostoens a cento e vinte reis, os Quatro Vinteis a cem reis, os Meyos Tostoens a sessenta reis, os Dous Vinteis a cincoenta reis, e os Vinteis pelo mesmo, que corriao; e por se evitarem os embaraços, que resultao ao commercio de nao correrem neste Reyno Patacas de menos pezo, que de sete oitavas, correráo todas as Patacas, Meyas Patacas, Reales dobrados, Tom.IV. Ttt

e singellos de qualquer fabrica, que seja, a respeito de cem reis a oitava, ficando nas suas quantidades como Moeda corrente: e por ser conveniente. que o ouro fique igual com a prata, proporcionando-se o valor intrinseco dos onze dinheiros da prata aos vinte e dous quilates do ouro, se pagará na Casa da Moeda desta Cidade, e na do Porto o marco do ouro por noventa e seis mil reis, a onça a doze mil reis, e a oitava por mil e quinhentos reis, e a este respeito os grãos; o marco de prata a seis mil reis, a onça a setecentos e cincoenta reis, e a oitava, e grãos respectivamente; e por não ser justo, que fique no arbitrio dos Ourives a ley, que deve ter o ouro, e prata, que lavrao, nao sabendo as pessoas, que comprao estes metaes o preço, que corresponde ao valor intrinseco da sua ley, o ouro que se lavrar na rua dos Ourives será de vinte quilates e meyo, e se pagará a oitava a mil e quatrocentos reis, a onça a onze mil e duzentos reis, o marco a oitava a nove mil e seiscentos reis, e os grãos a este respeito; a prata lavrada terá de ley dez dinheiros, e seis grãos, e se pagará o marco a cinco mil e seiscentos reis, e as onças, oitavas, e grãos respectivamente, o que se observará sem embargo do Regimento da Casa da Moeda, e de outras quaesquer Leys em contrario. E ao Senado da Camera ordeno faça dar a fórma, que lhes parecer mais conveniente para que assim se execute; e porque sendo esta Ley sómente fundada na utilidade publica em benebeneficio de meus Reynos, e Vassallos, se deve obviar todo o prejuizo, que della lhe póde refultar, para que nem em todo, nem em parte venha a ter contrario effeito à mente com que fuy servido mandalla estabelecer, se declara, que todas as dividas contrahidas, e contratos celebrados antes da publicação desta Ley, se hão de entender, e praticar como depois della se contrahissem, e celebrassem, cedendo sempre a favor dos devedores a utilidade do levantamento da Moeda, para que assim se evitem as molestias, e perturbações, que podiao nascer das duvidas, e demandas, que se moverem sobre a interpretação desta Ley, se lhe faltasse esta declaraçaő; e para melhor observancia das Leys, que se tem publicado sobre a prohibição da Moeda cerceada, se declara novamente, que todas as Moedas de ouro, e prata, sem excepção de alguma, de qualquer fabrica, que sejao, ficao prohibidas, sendo cerceadas, e comprehendidas na disposição, e penas das Leys, que sobre esta materia se tem publicado, o que sómente se nao entenderá nas Moedas, Meyas Moedas, Quartos de ouro das fabricas antigas, Patacas, Meyas Patacas, Reales dobrados, e singellos, que mando correr a pezo na fórma referida nesta Ley; e os transgressores della incorreráo nas penas estabelecidas nas Leys do Reyno: e esta Ley se cumprirá inteiramente como nella se contém, a qual se publicará na Chancellaria môr, e se enviará a copia della pelas Comarcas, na fórma acima Tom. IV. Ttt ii dita,

dita, e se registará no livro da Mesa do Desembargo do Paço, Casa da Supplicação, e Relação do Porto, e nos mais Tribunaes desta minha Corte. aonde semelhantes Leys se costumao registar. Thomás da Sylva a fez em Lisboa a quatro de Agosto de mil seiscentos oitenta e oito. Francisco Pereira de Castellobranco a sez escrever.

#### shirtle Hanningovs a control REY.

Ley do anno de 1694 pela qual se ordena a erecçato da Casa da Moeda na Bahia, e se levantou o preço do marco de ouro, e prata.

Dom Pedro por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, e da Conquista, navegação, commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. Faço saber aos que esta minha Ley virem, que por me representarem o Governador do Estado do Brasil, e os das mais Capitansas, ou Cameras, os Cabidos, e a Nobreza de suas Cidades, o grande damno, que padeciao com a falta da Moeda, a qual era tao excessiva, que nao tinhao os moradores daquelle Estado com que comprar os generos necessarios para o seu sustento, e uso, por cuja causa haviao baixado tanto as rendas Reaes, e todas as contribuições, que nem os filhos da folha Ecclesiastica, e Secular, nem os Presidios podiao ser pagos,

pagos, com que todo aquelle Estado se achava na mayor necessidade, e consusao em que se podia ver: ao que só poderia dar remedio conveniente, levantando-se a Moeda, e mandando-se lavrar Provincial na Cidade da Bahia, porque só sendo sabricada com mayor valor, e differente cunho, prohibindo-se a sua extracção com graves penas, se poderia conservar a Moeda no Estado do Brasil, sem que se trouxesse para este Reyno, como a experiencia tinha mostrado. E mandando tomar exactas, e repetidas informações, e me constar serem tantos os prejuizos, que naquelle Estado se padeciao com a salra da Moeda, que pediao prompto, e grande remedio; e vendo-se esta materia com toda a circunspecção, como pedia a sua importancia, por Ministros de toda a supposição, e experiencia, conformando-me com o seu parecer: Fuy servido resolver, que o ouro, e prata em todo o Estado do Brasil, se levantasse dez por cento, sobre o levantamento dos vinte por cento, que teve neste Reyno, ficando cada marco de prata de oito onças de ley de onze dinheiros a fete mil e quarenta reis, cada onça a oitocentos e quarenta, cada oitava a cento e dez reis; e cada marco de ouro de oito onças de ley de vinte e dous quilates a cento e cinco mil e seiscentos reis, cada onça a treze mil e duzentos, e cada oitava a mil e seiscentos e cincoenta, a cujo respeito se regulará a Moeda; e que na Cidade da Bahia se abra Casa da Moeda para se lavrar nella com novo cunho 4

- 15

nho, para que ficando Provincial haja de correr sómente naquelle Estado. E para que assim se execute: Hey por bem, e me praz, que esta nova Moeda se nao tire para parte alguma fóra daquelle Estado do Brasil, ainda que seja para este Reyno, ou outras suas Conquistas, com comminação, que havendo alguma pessoa de qualquer estado, ou condição, que seja, que sor comprehendida em a tirar, ferá castigada com as penas estabelecidas na Ordenação do Livro 5. Tit. 113. que se observará com todas as suas circunstancias. E mando ao Governador do Estado do Brasil, Desembargadores da Relação delle, e a todos os Ouvidores, Juizes, Justiças, Officiaes, e pessoas daquelle Estado, suas annexas, e jurisdicções, que a cumprao, e guardem, e façao inteiramente cumprir, e guardar como nella se contém. E outro sim mando ao Doutor João de Roxas e Azevedo, do meu Conselho, e Chanceller môr do Reyno, a faça publicar na Chancella. ria, e enviar a copia della, sob meu Sello, e seu sinal, a todos os Ouvidores, e mais Justiças daquelle Estado, e suas Capitansas, para que assim lhe seja notorio, e a fação executar; e se registará nos livros do Desembargo do Paço, Casa da Supplicação, e Relação do Porto, onde semelhantes Leys se costumao registar; e esta propria se lançará na Torre do Tombo. Manoel da Sylva Collaço a fez em Lifboa a 8 de Março de 1694. Francisco Galvao a fez escrever. REY.

Ordem

Ordem passada no anno de 1694 sobre a mesma mates
ria da Ley antecedente.

Governador da Capitanîa do Rio de Janeiro. Eu El Rey vos envio muito saudar. Mandando ver com toda a consideração o que se me representou, por parte dos moradores desse Estado do Brasil, e o que me constou pelas informações, que suy servido mandar tomar sobre o damno, que padeciao seus moradores pela falta da Moeda; houve por bem resolver, que a prata, e ouro desse Estado se levantasse dez por cento mais sobre os vinte por cento do ultimo levantamento deste Reyno, e que se abrisse Casa de Moeda na Cidade da Bahia, donde se haja de lavrar Provincial na fórma da Ley, que com esta se vos remette, a qual mandareis publicar logo nos lugares de vossa jurisdicção, para que aos Póvos dessa Capitanía se lhe nao retarde o beneficio, que tanto desejavao; e por lhes mostrar em tudo quanto desejo darlhes remedio, e alivio em suas necessidades, mandey, que o lavrar da Moeda fosse sem utilidade alguma da fazenda Real, perdoando os direitos da senhoriagem, que na Moeda lhe sao devidos. Procurareis, que os moradores dessa Capitanîa mandem reduzir a nova Moeda toda a que tiverem cerceada, e o ouro com que se acharem em pasta, ou em pó, para que a esse Estado vendo-se abundante de Moeda se restitua a opulencia ,

cia, e riqueza, que antigamente teve no seu commercio. Escrita em Lisboa aos vinte e tres de Março de mil seiscentos e noventa e quatro.

#### REY.

Para o Governador da Capitanîa do Rio de Janeiro.

Ley do anno de 1695 em que se prohibe, que as Moedas da fabrica do Reyno corrad nas Capitanîas do Estado do Brasil.

Dom Pedro por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, e da Conquista, navegação, commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. Faço saber aos que este Alvará virem, que por considerar se devia fazer nova declaração aos Editaes, que mandey publicar, e passar por Alvará, sobre a prohibição do dinheiro, prata, e ouro para o Estado do Brasil; houve por bem mandar, que logo se puzessem novos Editaes, para que com mayor brevidade chegasse à noticia de todos; nos quaes se declarasse, que tenho prohibido, que as Moedas de ouro da fabrica deste Reyno corrao em todas as Capitanîas do Estado do Brasil, e que em qualquer mao, que forem achadas, sejao perdidas, com pena do tresdobro, e cinco annos para Angola, e que os denunciadores terao ametade do valor

das

das Moedas, e do tresdobro, e que as denunciações se poderáo tomar em segredo, sem se declararem os nomes dos denunciadores; e que nenhum Ourives, ou outra qualquer pessoa poderá no Estado do Brassil dessazer as Moedas de ouro, ou prata das fabricas deste Reyno, nem Patacas, ou a sua Moeda Provincial, debaixo das penas impostas na Ordenação do Livro 5. titulo 12. 2.5. sendo os dez annos de degredo, que ahi dá para Africa, para o Reyno de Angola. E para que esta minha resolução se execute, e se não possa allegar ignorancia, mandey passar este Alvará, que terá força de Ley. Manoel da Sylva Collaço o sez em Lisboa a dezanove de Dezembro de mil seiscentos e noventa e cinco. Francisco Galvao o sez escrever.

#### REY.

Ley do anno de 1698 em que se prohibe comprar Moeda de prata, ou de ouro, por mais de seu justo preço, &c.

Dom Pedro por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, e da Conquista, navegação, commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da dia, &c. Hey por bem, e mando, que toda a pessoa, que da publicação desta Ley em diante vender, ou comprar Moeda de prata, ou ouro por mais de Tom.IV.

seu justo preço, encorra nas mesmas penas, que sao impostas aos cerceadores della: e assim mando a todos os Ministros, Desembargadores, Corregedores, e mais Officiaes de Justiça, a que o conhecimento disto pertencer, cumprao, e guardem, &c. Antonio Vaz de Miranda a fez em Lisboa a vinte de Mayo de mil e seiscentos e noventa e oito. Francisco Galvao a fez escrever.

#### REY.

Ley do anno de 1699, na qual se ordena, que a Moeda de cobre corra pelo valor, que em cada huma se assigna, e que della se nao faça mayor pagamento, que de hum Tostao.

Eu ElRey faço saber aos que este Alvará virem, que Eu suy servido mandar lavrar Moeda de cobre, para o que hey por bem, que ella corra pelo valor, que em cada huma das ditas Moedas se signala; com declaração, que na dita Moeda se não poderá fazer mayor pagamento, que de hum Tostao. E para que venha à noticia de todos, mandey passar este Alvará, que mando ao Doutor João de Roxas e Azevedo, do meu Conselho, e meu Desembargador do Paço, Chanceller môr do Reyno, o saça publicar em minha Chancellaria, e enviar a copia delle a todos os Julgadores, e Ministros, sob meu Sello, e seu sinal, para que assim o sação executar;

cutar; e se registará nos livros do Desembargo do Paço, Casa da Supplicação, e Relação do Porto, onde semelhantes Leys se costumão registar. Manoel da Sylva Collaço o sez em Lisboa a dezasete de Fevereiro de mil seiscentos noventa e nove. Francisco Galvao o sez escrever.

#### REY.

Resolução tomada no anno de 1700 para que se levantasse Casa da Moeda na Cidade de Pernambuco.

Manoel de Sousa, &c. Por Joseph Ribeiro Rangel haver de vir para o Reyno depois de se acabar o lavor do dinheiro nessa Capitansa, e ter resoluto, que a Casa da Moeda passe para Pernambuco. Me pareceo encarregarvos particularmente o cuidado da Casa da Moeda de Pernambuco por se necessitar mais de vós na falta do dito Joseph Ribeiro Rangel. Escrita em Lisboa a 20 de Janeiro de 1700.

#### REY.

Ordem passada no anno de 1702 pela qual se mandou, que a Casa da Moeda, que se achava em Pernambuco, passasse para a Cidade de S. Sebastiao.

Governador da Capitanîa do Rio de Janeiro, &c. Tenho resoluto, que se conserve a Casa Tom.IV. Uuu ii dos

dos Quintos de Taboaté em quanto se nao puder sazer em outra parte mais proxima às ditas Minas, que seja mais conveniente assim para a arrecadação dos quintos, como para as pessoas, que tirarem o ouro, o poderem levar a ella. E que a Casa da Moeda, que se a cha em Pernambuco, torne para essa Cidade de S. Sebastiao, onde se lavrará o ouro em Moeda corrente deste Reyno, e nao Provincial, como já se sez; e no tempo, que durar a dita Casa da Moeda, e eu nao mandar o contrario, haverá na mesma Casa outra de Quintos, para o que mandey fazer o Regimento, que com esta se vos envia, em que se ordena registo para o ouro, que se trouxer das Minas, e a fórma das guias, com que o devem levar por pezo para as ditas Casas de Quintos, nas quaes, e nao em outras se ha de quintar o dito ouro: e que as Casas da Villa de S. Paulo, e de Pernaguá fiquem continuando para o ouro das Minas velhas, que costuma ir a ellas, as quaes se fabricaráo; e ordenarao com os Officiaes, que tem ao presente: e quando succeda, que algumas pessoas tenhao levado ouro das Minas sem guia, nem registo, o poderáo manifestar em qualquer das ditas Casas de Quintos, com declaração, que sendo achadas sem o quintar, ou registar, antes, ou depois de chegar a ellas, o perderao para a minha fazenda, além das mais penas, em que encorrem os que desencaminhao os meus direitos, de que vos aviso para que nesta fórma o saçaes executar. Escrita em Lisboa

boa a trinta e hum de Janeiro de mil e setecentos e dous.

#### REY.

Ley do anno de 1702 porque se ordena, que corrao as Patacas de Castella, que chamao Marias, Meyas Patacas, e Quartos.

Eu ElRey faço saber aos que este meu Alvará, que val como Ley, virem, que sendo informado, que neste Reyno entrao Patacas de Castella da fabrica nova, a que chamao de Maria, cuja prata fora ensayada na Casa da Moeda desta Cidade, e se achara, que passava de onze dinheiros, e que por serem de seis oitavas de pezo, e as Meyas Patacas de tres oitavas, e os Quartos de oitava e meya, de cujas quantias se nao fabricavao de presente na dita Casa da Moeda alguma, sendo muito util, e necesfaria para os trocos, e commercio do povo, e bem commum do Reyno, e ao mais, que nesta materia se me representou: Hey por bem, e mando, que se admittao as ditas Patacas, Meyas, e Quartos, e que corrao nestes Reynos por seis Tostoens, tres, e cento e cincoenta reis, sendo de seis oitavas, tres oitavas, e oitava e meya, do dia da publicação deste em minha Chancellaria. Pelo que mando ao Provedor da Casa da Moeda, e aos mais Ministros de Justiça a que tocar, cumprao, e guardem este meu Alvará, e o dem à execução como nelle se

contém; e valerá, posto que seu esseito dure mais de hum anno, sem embargo da Ordenação em contrario. Manoel Pinheiro Ferreira o sez em Lisboa a vinte e hum de Agosto de mil e setecentos e dous annos. Antonio Guedes Pereira o sez escrever.

#### REY.

Ley do anno de 1706 porque se prohibem as Moedas de Doze Vintens, e Cruzados novos falsos, e que sejao consiscadas para a fazenda Real as que se acharem.

Eu ElRey faço saber aos que este meu Alvará em fórma de Ley virem, que por se haverem achado Moedas de Doze Vintens, e Cruzados novos falsos por diminutos no pezo, e fabricados fóra da minha Casa da Moeda, querendo logo acudir a este damno tao prejudicial a meus Vassallos, e ao publico do Reyno com o mais prompto, e suave remedio: Hey por bem, que todas as referidas Moedas, que sao falsas, nao corrao, antes apparecendo em qualquer parte, ou mao de qualquer pessoa, sejao logo conficadas para a minha fazenda sem mais procedimento com as pessoas em cuja mao se acharem, que o da dita confiscação: e recomendo muito a todos os Ministros dos meus Reynos, e Senhorios, e especialmente aos que assistirem nos pórtos do mar, fação exactas diligencias por averiguar quem concorreo para esta fabrica, e introducção de feme-

semelhante Moeda tao prejudicial na Republica, tirando as devaças, que lhes parecerem necessarias, para se poder castigar tab grave delicto com as penas neste caso em minhas Ordenações estabelecidas. Pelo que mando ao Presidente, e Desembargadores do Paço, Regedor da Casa da Supplicação, Governador da Relação do Porto, e bem assim a todos os mais Desembargadores, Julgadores, Juizes, e Justiças, a que o conhecimento desta materia pertencer, que assim o façao inteiramente executar sem embargo de quaesquer ordens, que em contrario haja, e da Ordenação, que manda, que não valha Alvará por mais de hum anno. E para que venha à noticia de todos, e se nao poder allegar ignorancia, mando ao meu Chanceller môr do Reyno faça logo publicar na Chancellaria este meu Alvara em fórma de Ley, que tera forças della, e enviar a copia delle sob meu Sello, e seu sinal, a todos os Corregedores, Ouvidores das Comarcas destes Reynos, e aos Ouvidores das terras dos Donatarios, em que os Corregedores nao entrao por correição, para que a todos seja notorio, e o sação publicar cada hum nas terras de sua jurisdicção; e se registará nos livros da Mesa do Desembargo do Paço, e nos da Casa da Supplicação, e Relação do Porto, onde semelhantes Leys se costumao registar, e este proprio se lançará na Torre do Tombo. Braz de Oliveira o fez em Lisboa a 27 de Agosto de 1706. Francisco Galvao o fez escrever. REY.

Ley

Ley do anno de 1713 porque se prohibem as Moedas, assim de ouro, como as de prata cerceadas, e as que se acharem sejao confiscadas para a fazenda Real.

Dom Joao por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, da Conquista, navegação, commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. Faço saber, que a mim se me sez preiente por consulta do Conselho de minha Fazenda, em como nelle se apresentarao nove Moedas de ouro da fabrica deste Reyno, que estavao cerceadas, e diminutas no pezo em que as mando fabricar, e lavrar na Casa da Moeda; e porque convem a meu serviço, e ao bem commum evitar logo o haver de continuar esta maldade, e os prejuizos, que della podem resultar, o que tambem se me sez presente em Consulta do Desembargo do Paço, onde mandey ver esta materia. Fuy servido ordenar Ley, como de presente faço, pela qual mando, que toda a Moeda de ouro, ou prata, que se achar cerceada, depois de promulgada esta Ley, nao corra, e seja confiscada para a Coroa em qualquer mao que for achada, e mando, que esta Ley se cumpra, e guarde, como nella se contém; e ordeno ao Regedor da Casa da Supplicação, e ao Governador da Casa do Porto, e aos Desembargadores das ditas Casas, e aos Corregedores do Crime, e Civel

de minha Corte, e mais Justiças desta Cidade, e aos mais Corregedores, e Ouvidores, Justiças, Officiaes, e pessoas de meus Reynos, e Senhorios, que cumprao, e guardem, e fação guardar, inteiramente cumprir, e guardar esta Ley como nella se contém: e assim mando ao Doutor Joseph Galvao de Lacerda, do meu Conselho, e Chanceller môr destes Reynos, e Senhorios, a faça logo publicar, e enviar a copia della, sob meu Sello, e seu sinal, aos Corregedores, e Ouvidores das Comarcas, e aos Ouvidores das terras dos Donatarios em que os Corregedores nao entrao por correição, e a fação publicar cada hum nas terras da sua jurisdicção, e se registará no livro da Mesa do Desembargo do Paço, e nos da Casa da Supplicação, e Relação do Porto, aonde semelhantes Leys se costumao registar, e esta propria se lançará na Torre do Tombo. Braz de Oliveira a fez em Lisboa a dezaseis de Março de mil setecentos e treze. Francisco Galvao a fez escrever.

#### REY.

Ordem passada no anno de 1714 para que se estabele cesse Casa da Moeda na Cidade da Bahia.

Dom Joao por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, &c. Faço saber a vós Governador, e Capitao General do Estado do BraTom.IV.

sil, que eu tenho resoluto, que nessa Cidade da Bahia se estabeleça Casa da Moeda, e Quintos, e se obre nella Moeda Nacional por ser assim convenienté a meu serviço, e ao bem commum de meus Vassallos, e que para a administração della suy fervido resolver em vinte e quatro de Julho de mil fetecentos e onze, em consulta do meu Conselho Ultramarino, que Eugenio Freire de Andrade pasfasse a essa Capitania com o cargo de Provedor da dita Casa com o ordenado, que vos constará da Provisao, que se lhe passou; e pela confiança, que delle faço, lhe concedi por resolução de trinta e hum de Mayo do anno passado em consulta do dito meu Conselho Ultramarino, que quando sejao necessarios mais Officiaes, ou pessoas das que tenho nomeado para a administração, e arrecadação, ou trabalho da mesma Casa, possa nomear nessa Cidade (como o fez nesta Corte) os mais Officiaes, e serventes, que forem necessarios, aos quaes mandará pagar, como o merecerem os seus empregos, sem que para isso seja necessario esperar outra resolução minha, de que me pareceo avisarvos para o terdes assim entendido, e lhe dares toda a ajuda, e savor, que vos pedir para a boa direcção, e estabelecimento da dita Casa da Moeda, fazendo guardar a todos os Officiaes, e serventes della os privilegios, que são concedidos aos Moedeiros desta Corte, porque assim o hey por bem. El Rey nosso Senhor o mandou por Joao Telles da Sylva, e o Doutor Joao de Soula,

Sousa, Conselheiros do Conselho Ultramarino, por impedimento do Conde General da Armada Presidente delle, e se passou por duas vias. Manoel Gomes da Sylva a fez em Lisboa Occidental a 18 de Março de 1714.

Ordem passada no anno de 1718 para se lavrarem Cruzados novos de ouro do valor de quatrocentos e oitenta reis.

O Provedor da Casa da Moeda mande logo lavrar Moedas de ouro de quatrocentos e oitenta reis, de igual Ley às outras Moedas de ouro, por Sua Magestade, que Deos guarde, assim o resolver em Consulta deste Conselho de vinte e seis do presente mez. Lisboa Occidental vinte e nove de Outubro de mil setecentos e dezoito. Com cinco rubricas dos Ministros do Conselho da Fazenda.

Instituição da Casa da Moeda das Minas seita no anno de 1720.

Dom Pedro de Almeida Conde do Assumar amigo. Eu ElRey vos envio muito faudar como aquelle, que amo. Vendo a conta, que me tendes dado, do que tendes obrado em execução da minha Ley passada em ordem a se estabelecerem Casas de fundição no destricto das Minas, para nellas se pagarem os quintos pertencentes à fazenda Real, para

Tom.IV. Xxx ii as quaes tinheis elegido os lugares em que se deviao fabricar as Casas, e que quando a experiencia mostrasse se deviao estabelecer outras, se executaria conforme o pedisse a acertada providencia, e vendo tambem a duvida, que se vos offerecia ao destricto a que se devia extender o uso do ouro em pô permittido pela mesma Ley, razao da disficuldade, que apontastes prejudicial aos mesmos quintos, e ainda aos commerciantes neste negocio a respeito das compras miudas feitas aos creadores, como tambem os passageiros para comprarem o seu sustento, o que se devia evitar prohibindo-se totalmente o uso do ouro em pô, e permittindo, que com as Casas de fundição houvesse huma Casa de Moeda, que era o unico meyo, que se vos offerecia; e os Officiaes da Camera da Villa de Nossa Senhora do Carmo, e Ouvidor geral do Rio das Velhas nas Cartas, que me escreverao sobre este particular, me representarem a mesma disficuldade, me pareceo agradecervos o que tendes obrado, e visto o que se me representou, e nao estar ainda demarcado o destricto das Minas, e o inconveniente, que se seque de confinar com terras dos destrictos da Bahia, Rio de Janeiro, e Pernambuco, e a difficuldade de se poder por esta causa evitar o descaminho do ouro em pô; hey por derogada a Ley de onze de Fe. vereiro de mil setecentos e dezanove na parte só. mente, que concedia, que no destricto das Minas corresse o ouro em pô, ficando em seu vigor tudo o mais,

o mais, que na dita Ley foy estabelecido; e para bem do commercio, e usos desses Vassallos sou servido, que em todo o destricto das Minas corra sómente o ouro em barra, que for marcado nas Casas de fundição, e o dinheiro, e para este esfeito ordeno, que nas Minas na parte, que vos parecer mais conveniente, mandeis logo estabelecer huma Casa em que se fabriquem Moedas de ouro, Meyas Moedas, e Quartos, com o mesmo valor, quilates, e fórma, que tem as que se fabricao neste Reyno, Bahia, e Rio de Janeiro, as quaes serao todas marcadas com a letra M. no mesmo lugar em que se poem o R. nas que sao fabricadas no Rio de Janeiro, e com esta derogação vos ordeno façaes executar a minha Ley para que com effeito se ponha em pratica, o que nella disponho, com aquelle acerto, que do vosso zelo espero. Escrita em Lisboa Occidental a dezanove de Março de mil setecentos e vinte.

#### REY.

Cumpra-se como Sua Magestade, que Deos guarde, manda, e se registe nos livros das Superintendencias das Casas da Fundição, e Moeda destas Minas. Villa Rica dezaseis de Setembro de mil setecentos e vinte e quatro.

Date of the state of the state

· 55 \_ .

D. Lourenço de Almeida.

Ley do anno de 1722 pela qual se manda lavrar Escudos, e Dobras de ouro de differente valor, e que corrad as Moedas, que havia.

Dom Joao por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, e da Conquista, navegação, commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. Faço saber aos que esta minha Ley virem, que desejando dar remedio ao grande incommodo, que padecem meus Vassallos pela difficuldade, que lhes resulta da falta de trocos na Moeda corrente de meus Reynos para o commercio vulgar, resolvi se fabricassem novas Moedas de ouro com differentes preços dos que correm, para que humas, e outras facilitem o trato commum de comprar, e vender, pelo que: Hey por bem, e ordeno se fação Moedas, que se chamarão Escudos de ouro, do mesmo toque de vinte e dous quilates, que as Moedas, que presentemente correm, e de pezo de huma oitava, os quaes Escudos de ouro terao de valor intrinseco mil e quinhentos reis, e pelo direito da braçagem, e senhoriagem, se lhes accrescentaráo mais cem reis na conformidade de minhas ordens, e assim correráo estes Escudos de ouro por preço de quatro Cruzados de quatrocentos reis cada hum: batersehaő tambem Meyos Escudos de ouro de semelhante Ley, e de meya oitava de pe-

zo, que pela mesma proporçao correráo por oitocentos reis cada hum; farsehao Dobras de ouro de igual qualidade, e de duas oitavas cada huma de pezo, que correráo por preço de oito Cruzados, que fazem tres mil e duzentos reis cada huma; haverá finalmente Dobras de quatro, e de oito Escudos, que pela mesma proporção de qualidade, e pezo correráo por preço de seis mil e quatrocentos reis as primeiras, e de doze mil e oitocentos reis as mayores. Todas estas Moedas da nova fabrica terao de huma parte o meu retrato, e nome, como usarao alguns dos Reys antigos destes Reyno, e praticao presentemente quasi todos os Principes da Europa, e da outra parte as Armas Reaes com a letra: IN HOC SIGNO VINCES; este reverso se poderá mudar na conformidade do que Eu mandar declarar ao Conselho de minha Fazenda, sem que para isso se necessite de públicar nova Ley, por quanto por esta terao o valor, que lhes tenho determinado, como tambem determino, que continuem a correr as Moedas, Meyas Moedas, e Quartinhos, que se tem batido na conformidade da Ley de quatro de Agosto de mil seiscentos oitenta e oito, e os Cruzadinhos, que no anno de mil setecentos e dezoito mandey lavrar. E para que venha à noticia de todos, mando ao Doutor Joseph Galvao de Lacerda, do meu Conselho, e Chanceller môr destes meus Reynos, e Senhorios, faça publicar esta minha Ley na Chancellaria, e enviar a copia della,

la, sob meu Sello, e seu sinal, a todas as Cameras das Comarcas dos Reynos, para que assim se faça notoria, e se registará nos livros da Mesa do meu Desembargo do Paço, e nos das Relações onde semelhantes Leys se costumao registar; e esta propria se lançará na Torre do Tombo. Braz de Oliveira a fez em Lisboa Occidental a quatro de Abril, anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e setecentos e vinte e dous. Manoel Galvao Castellobranco a sez escrever.

## REY.

Ordem passada no anno de 1727 sobre a forma com que haviao ser fabricadas as Moedas nas Minas.

Dom Joao por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, &c. Faço saber a vós Eugenio Freire de Andrade, Superintendente das Casas da Fundição, e Moeda das Minas, que eu fuy servido resolver, que em todo esse Estado, e nas He ade 4. de Abril de Casas de Moeda delle se observe a Ley novissima, que mandey publicar sobre a fabrica da Moeda deste Reyno; e hey por bem, que nas ditas Casas se lavre somente a Moeda, que se declara na dita Ley, que com esta se vos remette, ficando correndo a que se acha lavrada pelos cunhos velhos, os quaes se guardaráo de sorte, que nao possao servir mais,

1722.

## da Casa Real Portug. Liv. V. 411

e se remetteráo a este Reyno, e sicaráo sómente servindo os que agora se mandao, de que me pareceo avisarvos por Decreto de dezoito do presente mez, e anno, para que assim o tenhaes entendido, e nesta conformidade pela parte, que vos toca, o saçaes executar. El Rey nosso Senhor o mandou por Antonio Rodrigues da Costa, e o Doutor Joseph de Carvalho Abreu, Conselheiros do seu Conselho Ultramarino, e se passou por duas vias. Bernardo Felix da Sylva a sez em Lisboa Occidental a vinte de Março de mil setecentos e vinte e sete.

Ley do anno de 1732 pela qual se ordena, que se nao lavrem Dobroens de doze mil e oitocentos, Moedas de quatro mil e oitocentos, nem outras, que exceda o vator de seis mil e quatrocentos reis, e que em todas assum nas que corrião, como nas que se lavras sem, se ponha a sarrilha, que tem as de prata.

Dom Joao por graça de Deos, Rey de Portugal, e dos Algarves, daquem, e dalém, mar em Africa, Senhor de Guiné, e da Conquista, navegação, commercio de Ethiopia, Arabia, Persia, e da India, &c. Faço saber aos que esta minha Ley virem, que sendome presente, que sem embargo das repetidas Leys, e providencias, com que em disserentes tempos se tem procurado evitar o cerceo, e mais vicios da Moeda; continuao estes no tempo presente com mayor excesso, principalmente nos Tom.IV.

Dobroens de doze mil e oitocentos reis, e seis mil e quatrocentos reis, havendo-se descuberto huns vasados, e falsificados na fórma, e na materia; e outros cerceados no cordao da orla, e por esta causa diminutos consideravelmente no pezo, que devem ter: e desejando applicar remedio prompto ao damno, que se experimenta, e atalhar todos aquelles meyos, que podem facilitar, e dar occasiao a que se continue com tanto prejuizo do bem publico, e commercio dos meus Vassallos. Hey por bem ordenar, que se nao lavrem mais para o suturo Dobroens de doze mil e oitocentos reis, nem outra alguma Moeda, que exceda o valor de seis mil e quatrocentos reis, prohibindo tambem, que se lavre de valor de quatro mil e oitocentos reis, pela confusão, e enganos, que póde causar, e que em todas as Moedas de ouro, que se houverem de lavrar, se use em lugar do cordao, da mesma sarrilha, que se costuma pôr nas de prata, e se estabeleça huma fórma de cunho certa, e invariavel para cada huma das especies da dita Moeda, a qual será commua a todas as Casas della, sem outra differença mais, que a da nota do lugar, e conta do anno em que for fabricada; e porque ainda com estas providencias nao cessará inteiramente como he preciso o damno referido, de ficarem expostas ao perigo de serem cerceadas as Moedas, que ainda se achao livres deste vicio, e forem obrigadas as pessoas, que as receberem em pagamento ao insoportavel trabalho, que já ex-

perimentao algumas de as estarem pezando: sou servido, que todas as Moedas, que actualmente correm, assim do referido valor de doze mil e oitocentos reis, e seis mil e quatrocentos reis, como de tres mil e duzentos reis, tanto cerceadas, como por cercear, se manisestem em qualquer das Casas da Moeda deste Reyno, e do Estado do Brasil, ou nas cabeças das Comarcas perante os Corregedores, ou Ouvidores dellas, conforme for mais commodo às partes, a quem se pagaráo logo de contado as Moedas cerceadas pelo seu pezo, e valor intrinseco, e as que o nao forem se recolheráo para se lhes por a nova sarrilha, entregando-se tambem logo às partes no mesmo acto outras tantas já sarrilhadas para que nao tenhao o incommodo, e prejuizo de esperar, que se sarrilhem as mesmas, que derem ao manisesto, as quaes serao conduzidas com toda a segurança, e brevidade à custa dos bens dos Conselhos, para qualquer das Casas da Moeda, que ficar mais visinha, ou para as Cidades de Coimbra, Guarda, Evora, e Tavira, aonde mando remetter engenhos de sarrilhar para melhor expediçao do dito manifesto; o qual pelo que respeita a esta Corte, e Comarcas destes Reynos se fará dentro do termo de dous mezes, que terao principio em cada huma das Provincias do dia da publicação do Edital, e para as do Estado do Brasil assinaráo o Vice-Rey, e Governadores, cada hum no seu destricto o tempo, que julgarem conveniente, havendo respeito às dis-Tom.IV. Yyy ii

tancias; e findo o dito manifesto, ordeno, que todas as Moedas do referido valor, que se acharem sem a nova sarrilha, posto que nao sejao cerceadas, siquem prohibidas, e nao possao correr, antes sejao confiscadas nas mãos em que se acharem; e toda a pessoa de qualquer qualidade, ou condição, que dellas usar, ou lhe forem achadas em seu poder, incorrerá nas mesmas penas, que pela Ley de dezasete de Outubro de mil seiscentos e oitenta e cinco são impostas aos que usão, ou retem Moeda cerceada, e os que constar serem comprehendidos no crime do cerceo, além das penas declaradas na Ordenação do Reyno, incorrerão em todas as mais impostas ao crime de Moeda falsa na fórma, que dispoem a dita Ley, e para que possao descubrirse assim os authores do dito cerceo, como os que se atrevem a fabricar, e usar das referidas Moedas vasadas, e salsas; e o exemplo do castigo com que sorem punidos, sirva tambem de meyo para se evitar a continuação de tao abominaveis delictos; mando, que em todas as Comarcas, assim destes Reynos, como do Estado do Brasil, tirem os Corregedores, ou Ouvidores, huma exacta devaça dos ditos crimes, e que findo o termo do manifesto, a tirem tambem dos que por qualquer modo faltarem à observancia do que fica disposto; e em hum, e outro caso, hey por bem, que se possao admittir denunciações, tanto em publico, como em segredo, dando-se aos denunciantes ametade do confisco, e nao

os havendo será tudo para o Fisco, e Camera Real; pelo que mando ao Regedor da Casa da Supplicaçao, Governador da Relação, e Casa do Porto, Vice-Rey do Estado do Brasil, Desembargadores das ditas Relações, e mais Governadores das Conquistas, e a todos os Corregedores, Provedores, Ouvidores, Juizes, Justiças, Officiaes, e pessoas destes meus Reynos, e Senhorios cumprao, e guardem esta minha Ley, e a sação inteiramente cumprir, e guardar tudo como nella se contém; e para que venha à noticia de todos, e se nao possa allegar ignorancia. Mando ao meu Chanceller môr destes Reynos, e Senhorios a faça publicar na Chancellaria (ou a quem seu cargo servir) e enviar o treslado della, sob meu Sello, e seu sinal, a todos os Corregedores das Comarcas destes Reynos, e aos Ouvidores das terras dos Donatarios, em que os Corregedores nao entrao por correição, aos quaes mando, que a publiquem logo nos lugares onde estiverem, e que a fação publicar em todos os de suas Comarcas, e Ouvidorias, e se registará nos livros do Desembargo do Paço, e nos da Casa da Supplicação, e Relação do Porto, e nos do Conselho Ultramarino, e mais partes onde semelhantes Leys se costumas registar, e esta propria se lançará na Torre do Tombo. Dada em Lisboa Occidental a vinte e nove de Novembro de mil setecentos e trinta e dous.

REY.

## CAPITULO VII.

Contém huma relação do valor, que tem tido o marco de ouro, e prata; hum Tratado do valor da Moeda Portugueza, e o Index de todas as Moedas, que ajuntámos na prefente Collecção.

Relação extrahida dos livros do Registo da Casa da Moeda desta Corte, do valor, que tem tido o marco de ouro, e de prata; dada por Francisco da Costa Solano, Thesoureiro da dita Casa da Moeda, e.c.

Annos.

O Capitulo XI. da Historia del Rey D. Pedro I. se diz, que este Rey mandou sazer Dobras de ouro sino, que cincoenta dellas sazias hum marco; cada Dobra destas tinha quatro Libras, e dous Soldos, que sas oitenta e dous Soldos, e valia o marco de ouro 7U380 reis.

1536.

No tempo delRey D. Joao III. valia hum marco de ouro de vinte e dous quilates e : de quilate 30U000 reis, por quanto de hum marco mandou fazer trinta peças em dinheiro a 1U000 reis cada peça.

No tempo do dito Senhor valia o marco de prata de onze Dinheiros feito em Moeda 2U600

reis,

| da Casa Real Portug. Liv. V. 417                                                                                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| reis, por quanto mandou lavrar vinte e seis Moedas em cada marco, de valor de 100 reis cada huma.                                                      | Annos   |
| No anno de 1566, reynando ElRey D. Se-<br>bastiao, valeo o marco de prata a 2U400 reis, e<br>em dinheiro 2U650 reis.                                   | 1566.   |
| Neste tempo valeo o marco de prata 2U680 reis.                                                                                                         | 1582.   |
| No de 1587 em 6 de Novembro se sez Ley,<br>que valesse o marco de prata seito em dinheiro a<br>2U700 reis.                                             | 1587.   |
| ElRey D. Filippe mandou neste anno, que valesse o marco de prata de onze Dinheiros a 2U800 reis.                                                       | 1597.   |
| No tempo do dito Rey D. Filippe valeo o ouro de vinte e dous quilates a 468 reis a oitava por                                                          |         |
| ley, e sahe o marco a 29U952 reis.  Reynando o Senhor Rey D. Joao o IV. or-                                                                            | 161-    |
| denou em 2 de Julho de 1641, que valesse o marco                                                                                                       | 1641.   |
| de prata de onze Dinheiros a 3U400 reis.  O dito Senhor mandou por nova Ley fazer                                                                      | 1642.   |
| Moedas de ouro de vinte e dous quilates, pezo ; e trinta grãos, de valor de 3 U000 reis, e que se pagasse o ouro de vinte e dous quilates a 660 reis a | 2.1/475 |
| oitava, e sahe o marco por 42U240 reis. O dito Senhor Rey D. Joao IV. poz à prata                                                                      | 7612    |
| de onze Dinheiros o valor de 4U000 reis o marco feito em dinheiro.                                                                                     | 1643.   |
| Mandou o dito Senhor Rey D. Joao IV. que                                                                                                               | 1646.   |
|                                                                                                                                                        |         |

## 418 Historia Genealogica

Annos. se comprassem as peças de prata velhas a 3U700 reis o marco.

Mandou o dito Senhor pagar os Dobroens a 800 reis a oitava, e sahe o marco a 51 U200 reis.

Tambem mandou, que se pagasse a prata de onze Dinheiros e vinte e dous grãos a 3 U900 reis o marco, e sahe o marco de onze Dinheiros a 3 U600 reis.

Mandou o dito Senhor, que a prata de mais de onze Dinheiros se pagasse às partes a 3U900 reis o marco.

Ordenou tambem que se comprasse a prata de

Ordenou tambem que se comprasse a prata de onze Dinheiros a 4000 reis o marco, e mandou pagar o ouro de Dobroens a 870 reis a oitava, e sahe o marco a 550680 reis.

Se ordenou se comprasse o ouro de Dobroens a

Se ordenou se comprasse o ouro de Dobroens a 1U200 reis a oitava, e sahe o marco a 76U800 reis.

Se mandou pagar o dito ouro a 1U250, e o marco a 80U000 reis.

Se ordenou se pagasse a prata de onze Dinheiros a 5U000 reis o marco.

Neste anno mandou o Senhor Rey D. Pedro, sendo enta Regente do Reyno, que pelo marco de prata de onze Dinheiros se désse às partes 5U100 reis, e seito em Moeda valesse 5U350 reis.

1677.

E que se comprasse o ouro de vinte e dous quilates a 1U250 reis a oitava, e o marco a 80U000 reis.

Em 4 de Agosto se passou Ley do levantamento





























































































































































































































































































































































































































































































































## da Casa Real Portug. Liv. V. 419

mento do ouro, e prata, a saber, a oitava de ouro de vinte e dous quilates a 1 U500 reis, e o marco a 96 U000 reis; e ouro em peças de vinte quilates e dous grãos a 1 U400 reis a oitava, e o marco a 89 U600 reis.

E o marco de prata de onze Dinheiros a 6U000 reis, e em peças de dez Dinheiros e seis grãos a 5U600 reis o marco, e neste valor continúa até o presente anno de 1738.

Memoria do valor da Moeda de Portugal desde o principio do Reyno até o presente, escrita à instancia do Padre D. Antonio Caetano de Sousa, Clerigo Regular, e Academico Real, pelo Illustrissimo, e Excellentissimo Senhor Conde da Ericeira D. Francisco Xavier de Menezes, Mestre de Campo General dos Exercitos de Sua Magestade, Conselheiro de Guerra, Deputado da Junta dos Tres Estados, Academico, e Censor da Academia Real da Historia Portugueza.

Depois que V. Reverendissima sez gravar tao exactamente todas as Moedas Portuguezas, de que esperamos os Tratados mais completos das Memorias, que principiava a formar eruditamente o Excellentissimo Senhor Marquez de Abrantes, que juntou para o seu Muséo huma grande copia destas Moedas, e das noticias, que o nosso Academico o Excellentissimo Senhor Conde de Assumar ha de Tom.IV.

Annos. 1688.

participarnos pelo seu Instituto, e do que se acha escrito em D. Rodrigo da Cunha no Tom. 1. da Historia Ecclesiastica de Lisboa, Part. 2. Cap. 20. e 21. em hum curioso Alfabeto destas Moedas, e mais exactamente que todos, Manoel Severim de Faria nas Noticias de Portugal, Discurso 4. d. 33. e 34. e em outros lugares das suas excellentes Obras, impressas, e manuscritas, de que siz os Extractos, que vou continuando por ordem da Academia, no exame da Livraria do Excellentissimo Senhor Conde de Vimieiro, e do que escreveo brevemente Manoel de Faria e Sousa na III. Parte da Europa Portugueza Part. 4. Cap. 11. e em Manoel Barbosa nas Remissoens à Ordenação do Reyno em varios lugares, e com o que se acha em outros Juristas Portuguezes, e nas nossas Historias, quiz só reduzirme ao valor da nossa Moeda, sem attender aos motivos, porque se mandou lavrar, nem à fórma, que teve; assim porque nao he este o assumpto, em que V. Reverendissima me pede, que escreva, como por estar já tratado pelos Authores referidos.

Bem pode ser, que V. Reverendissima se lembrasse pelo favor, que faz à minha familia do muito, que se deveo a meu pay o Senhor Conde da Ericeira D. Luiz de Menezes no seu ministerio, encarregandolhe ElRey D. Pedro II. como Veador da Fazenda da repartição dos Armazens a reducçao da Moeda, e o remedio do gravissimo delicto do cerceo, a que a omissão de alguns Ministros

Marlos minga

nao acodio a tempo, tendo meu pay anticipadamente procurado, que se prevenisse este damno, e a que a generosidade delRey satisfez em grande parte, mandando, que as Patacas a que o cerceo tinha reduzido a quatro oitavas e meya de prata, se pagassem por sete oitavas e meya, que era o seu verdadeiro pezo. Por direcçao sua se fez a cerrilha, que difficultou muito o cerceo, e na Casa da Moeda se puzerao os cunhos, as fieiras, e outros instrumentos, e machinas uteis, e primorosas até aquelle tempo desconhecidas, e se apurarao os ensayos tao exactamente, que neste ultimo tempo vimos, que a Corte de Hespanha pedio à nossa Antonio Martins de Almeida, que com grande acerto, e fidelidade desempenhou a sua commissao, instruido nesta arte por seu tio do mesmo nome. Recolheo-se à Casa da Moeda toda a que havia no Reyno, que importou mais de cincoenta e quatro milhoens, assim para reduzirse à nova fórma, como para que na nova se puzesse a cerrilha, de que foy inventor Manoel Rodrigues da Sylva, primoroso Artifice, devendo-se muito a intelligencia do ensayo a Joseph Ribeiro Rangel, que depois dirigio as Casas da Moeda do Porto, Rio de Janeiro, e Bahia, e ao cuidado de Nicolao de Oliveira, de Fernao Nunes Barreto, e de outros Provedores da Casa da Moeda, que lhe succederao. Todo o dinheiro se entregou às partes, sem a menor salta, e de todo o progresso desta importante administração, Tom.IV. Zzz ii

que meu pay por mais de doze annos teve, confervo excellentes propostas, e votos, de que ElRey se satissez tanto, que o honrou, e despachou
por este grande serviço, e permittio, que o seu nome se gravasse em bronze, como estava sobre a
porta da Casa da Moeda, que ha poucos annos se
mudou da visinhança do Paço para a Boz-Vista,
donde hoje existe; lavrando-se no novo edificio,
que ElRey com a sua costumada magnificencia
mandou sabricar, os muitos milhoens, que se tira
das Minas do Brasil, e que he de tao sino toque,
que algum excede de vinte e quatro quilates, e que
se distribúe em benesicio, e utilidade do Reyno, e
da piedade, e grandeza do seu Augusto Monarcha.

Se o tempo mo permittisse, e as grandes occupações, em que me emprego, procuraria examinar o pezo, e o toque das Moedas antigas dos nossos Reys, que ainda permanecem, dandolhe a quebra da diminuição, que tem a Moeda, principalmente de prata, das mãos porque tem corrido, quando se rime do infelice carcere do cofre dos avarentos, e tambem seria conveniente ver os Tratados de Commercio de Samuel Ricard, e outros, que em França, Inglaterra, e Hollanda se tem seito, e de que tenho na minha Livraria muitos impressos, e alguns manuscritos; e examinar a mudança dos Cambios, e das Moedas, em que se acha a correspondencia do valor, que tinhao as daquelles Reynos com as de Portugal, e a tarifa, que em França teve grande varie-

variedade, que póde verse no excellente Tratado em dous volumes de Mons. Boyssard, que melhor que todos reduzio a preceitos tudo o que pertence ao valor, e sabrica da Moeda; e no livro, que le Blanc compoz sobre as Moedas de França. Tambem as de Hespanha, que pela visinhança, nao merecem menor reslexao pelo grande commercio destas duas opulentas Monarchias, tiverao em Carranza, Covas Rubias, e outros Escritores, e nos que tratarao dos Quilatadores de metaes, quem nos désse muita luz para as disserenças das Moedas de Castella, principalmente para os Dobroens, e Patacas,

que correrao em Portugal.

O valor intrinseco da Moeda, e a sua estimação extrinseca, são dous pontos tão disficeis de concordar, que nem todo o cuidado, e interesse dos Principes, nem toda a utilidade dos Vassallos os puderao comprehender: em Portugal tem sido mayor esta confusao, e toda a providencia dos nossos Reys não bastou para darlhe remedio, por mais que o intentasse com particular attenção ElRey Dom Manoel, como consta do Livro quarto das suas Ordenações, t.1. Como o direito de augmentar, e diminuir a Moeda reside nos Principes Soberanos, como prova Joan. Fabr. ad d. In quibus, e Cornêus consuetudin. 35. nao he o nosso argumento ponderar o damno, que tem esta alteração, como observa Pedro Gregorio Tholosano in Syntag. com estas palavras: Melius tamen esset, si pecunia remaneret immu-

immutabilis, ne ulla afficeretur in commerciis jactura, oc.

Ainda que a Chronica del Rey D. Fernando Cap. 56. D. Rodrigo da Cunha, Severim, e outros digao, que a Moeda de Portugal nao teve alteração desde o rempo del Rey D. Affonso Henriques até o delRey D. Affonso IV. devemos a Pedro de Mariz a noticia de estabelecer de algum modo o preço do primeiro valor do marco de ouro, e prata deste Reyno; porque nos diz, que ElRey D. Sancho o I. mandara lavrar huma Moeda de ouro chamada Maravedi, e que sessenta destas Moedas faziao hum marco de ouro. Dom Rodrigo da Cunha diz, que cada hum destes Maravedis valia cento e oito reis, com que o marco de ouro importava seis mil quatrocentos e oitenta reis; reduzindo esta Moeda ao valor de noventa e seis mil reis, que hoje tem hum marco de ouro, havia de valer agora cada hum destes Maravedis mil e seiscentos reis, com que seria o mesmo, que hum Escudo dos que hoje correm, e vale os mesmos mil e seiscentos; com que o thesouro, que o mesmo Pedro de Mariz refere, que deixou aquelle Rey de quinhentos mil Maravedis, ainda que entao não valia mais que cincoenta e quatro contos de reis, hoje valia oitocentos contos de reis, que são dous milhoens de cruzados.

Naturalmente se me offerece aqui a observação, que vulgarmente fazem os Filosofos austéros

da grande variedade, que o luxo causou em Portugal, suppondo tao grande a disferença dos preços antigos, e modernos; porque sendo certo, que soy muita, póde ser, que nao seja tanta como se imagina, nao só pela reflexao geral de que depois de esgotadas, ou incubertas as Minas de ouro, e prata, que havia na Lusitania, de que os Carthaginezes, os Romanos, e outras Nações antigas, que a dominarao, extrahiao tao grossos tributos, se fizerao mais raros em Portugal estes preciosos metaes, em quanto os descubrimentos das outras tres partes do Mundo nao augmentarao o luxo com a riqueza; mas pela inferencia, que faço de que quando por exemplo dizemos, que no tempo delRey D. Manoel valia o alqueire de trigo a Vintem, nao reparamos, que hum Vintem delRey Dom Manoel peza tantas vezes mais, que hum Vintem ordinario de vinte reaes.

O mesmo succede na estimação dos Maravedis, que nas Escrituras del Rey D. Assonso Henririques, e outras, se chamavao em Latim Morabitini, nome certamente Arabigo, como póde verse no Thesouro da lingua Castelhana de Aldrete, e ordinariamente se suppoem, que hum Maravedi he quasi hum Real de cobre, como em Castella ainda se regula nas partes mais miudas das contas antigas; e nas nossas póde ser, que os onze contos, que Manoel de Faria diz, que só tinha de renda ElRey D. Assonso Henriques, admirando-se de que com elles susten-

sustentasse Exercitos, fizesse a guerra, e edificasse Templos tao sumptuosos, dotando-os de tantas rendas, fosse a sua de onze contos de Maravedis, cada hum de cento e oito reis, que entao importavao mil cento oitenta e oito contos de reis, o que só digo por conjectura, que confirmo com que a grande quantidade de ouro, e prata, que os nossos primeiros Reys, ou próvidamente juntarao, ou prodigamente distribuirao, me nao persuade a que ti-

vessem tao pouco valor estes metaes.

Até o fim do Reynado del Rey D. Assonso IV. nao ha observação consideravel sobre o valor do ouro, e prata; e parece que as Moedas, de que V. Reverendissima, e os Authores allegados descrevem, e gravarao a fórma, do tempo dos Reys D. Affonso II. D. Sancho II. D. Affonso III. D. Diniz, e D. Affonso IV. erao conformes ao valor do ouro, e prata, que tinhao no tempo delRey D. Sancho I. como se vê pelos Maravedis del Rey D. Pedro I. de que logo tratarey; e curiosamente se póde ver na quinta, e sexta Parte da Monarchia Lusitana, continuada pelo Chronista môr Fr. Francisco Brandao, huma Relação em Latim barbaro da prata, que aquelle Rey deu ao Infante D. Affonso seu filho primogenito, para o seu serviço quando lhe poz casa, e do seu pezo; de que se insere, e dos mais thesouros, que aquelle generoso Rey distribuio neste Reyno, e em outros de Hespanha, e nas obras magnificas, que fez, que o ouro, e a pra-

ta nao erao tao raros, que os seus marcos por este motivo tivessem tao baixo preço; quando, como já ponderey, ainda se assim sosse, o que he raro costuma valer mais, e nao sey porque principio succedeo o contrario no ouro, e na prata, senao he que se lhe applique a sabula de Midas, e o inopem me co-

pia fecit.

ElRey D. Pedro I. entre as mais Moedas, que fabricou, foy huma de prata chamada Tornés, valia doze reis, e sete decimos de Real, e que sessenta e cinco destas Moedas saziao hum marco de prata, que vem a importar pelo dito valor, nao seiscentos e cincoenta reis, como dizem alguns Escritores; mas setecentos e oitenta sóra as partes, que tinha do Real. Mandou tambem lavrar Moedas de ouro chamadas Dobras de valor de cento e quarenta e sete reis cada huma, das quaes cincoenta faziao hum marco de ouro, que valia sete mil trezentos e oitenta reis; e no tempo presente, que tem de valor noventa e seis mil reis, valeria cada huma das ditas Moedas mil novecentos e vinte reis.

ElRey D. Fernando pelo que refere Fr. Antonio Brandao na Terceira parte da Monarchia Lusitana Liv. 1. Cap. 7. foy o primeiro, que alterou a Moeda lavrando outra nova, e dandolhe mayor preço; chamou Gentis a humas destas Moedas, e os sez de mayor, e menor valor a respeito das Livras antigas de prata, e cada Livra valia trinta e seis reis, e vinte e cinco Livras faziao hum marco, e a este

Tom.IV. Aaaa res-

respeito valeria o marco de prata novecentos reis. Lavrou tambem huma Moeda chamada Dinheiro, e póde inferirse, que este nome deu o generico de dinheiro a todo o genero de Moeda de Portugal, e Hespanha, senao foy o de Denarios, que na baixa Latinidade com a origem da antiga, teve a etymologia, e uso, que se lê em Du Cange no Glossario da Media, e Infima Latinidade na palavra Denarios; e valia cada Dinheiro hum Ceitil, que era o mesmo, que Sextil, ou fexta parte de hum Real; por mais que outros Authores queirao, que ElRey D. Joao I. lhe désse este nome pelos mandar fabricar para a expedição, e conquista de Ceuta, ou Ceita, em Africa; sendo certo, que destas Moedas se achao ainda hoje muitas no campo, em que o mesmo Rey venceo a famosa batalha de Aljubarrota, que foy tantos annos antes da conquista de Ceuta, quantos vao do principio ao fim do glorioso Rey. nado deste famoso Principe.

No tempo delRey D. Joao I. diz a Chronica de Fernao Lopes na primeira Parte, Cap. 49. que deu à Moeda mayor valor do que tinha, misturandolhe muita liga, e ganhou quanto vay de trinta e seis reis a vinte e cinco. Nao he muito certo, que o marco de prata valesse em seu tempo a dous mil e vinte e oito reis; e aqui só referirey o que póde regularse sobre a opiniao, que seguio o nosso erudito Academico o Senhor Joseph Soares da Sylva, e a que segue o nosso estudios Academico o

Senhor

Senhor Claudio Gorgel do Amaral. Encontraő-se estes dous Academicos, em que o primeiro nas Memorias daquelle Rey, diz, que o marco de prata valia a dous mil e seiscentos reis, allegando as Noticias de Portugal de Severim; e o segundo repara em que o mesmo Severim no Discurs. 4. d. 35. na margem se encontra com o que D. Rodrigo da Cunha refere no Cap. 20. num. 25. fol. 104 vers. da segunda Parte da Historia Ecclesiastica de Lisboa, que o marco de prata valia dous mil e vinte e oito reis; dizendo mais no Catalogo dos Bispos do Porto afol. 278, que ElRey D. Manoel, bisneto do mesmo Rey D. Joao I. fizera hum ajuste com o Bispo do Porto D. Diogo de Sousa sobre o pagamento, que se lhe devia pela diminuição com que se lhe pagava a respeito do valor do marco de prata, que havia emprestado àquelle Rey, e que se lhe devia sazer a conta de cada marco pelo preço, que tinha no anno do contrato com ElRey D. Manoel, que era no de 1503, a razao de dous mil duzentos e oitenta reis, porque entao corria; e se no tempo del Rey D. Joao I. fosse o valor da prata a dous mil e seiscentos reis, como pertende aquelle Author, nem o Bispo havia de aceitar menos, nem o Rey lhe havia de fazer a merce de lhe pagar por menor preço o marco de prata, que no primeiro ajuste valia mais; e assim a margem de Severim se deve entender do valor, que tinha o marco de prata no tempo, em que escrevia o seu livro, que era no de 1653 em 24 Tom.IV. Aaaa ii

de Outubro, como consta do sim do seu Prologo, sendo o seu livro impresso em 1655, ainda que sos se escrito alguns annos antes, e o mesmo se insere, do que diz este Author na margem do 2.25 sol. 177.

No tempo del Rey D. Joao I. teve o Clero de Braga hum pleito com o mesmo Rey, que refere D. Rodrigo da Cunha na Histor. de Braga Cap. 20. 20. 20. com estas palavras: Item. O dito Senhor mudou muitas vezes as Moedas in quantitate, & valore, pondo certas estimações às Moedas antigas, nas quaes Moedas erao feitos os contratos; e aonde havia quatro marcos de prata de Moeda antiga, por as ditas estimações das Moedas novas se torna o marco e meyo de prata, e sicao defraudadas em dous marcos e meyo.

Deste contrato póde inferirse, que valendo o marco de prata no tempo deste Rey a dous mil e vinte e oito reis, e marco e meyo (que suppoem o contrato) tres mil e quarenta e dous reis, valia o marco de prata no tempo antigo setecentos e sessenta reis e meyo, pois quatro marcos saziao só marco e meyo no tempo desta queixa do Clero Bracharense.

Muito util seria para este assumpto poderse inferir pelas Ordenações, e outras Leys deste tempo, e dos Reynados seguintes, a disferença, que houve no valor do ouro, e prata, se as mesmas Leys dissessem mais claramente esta variedade, e só acho o que diz a nossa Ordenação liv. 1. tit. 62. 2.47. e o que sobre isto escreveo Pegas.

A mef-

A mesma Ordenação liv. 4. tit. 21. e 22. trata de algum modo desta materia, e na Ordenação antiga no lugar citado do Livro 4. tit. 1. se vê, que depois de huma Ley, que mandou ElRey D. Duarte promulgar, dando às Livras hum justo preço para se nao mudar o seu antigo valor, dispoz ElRey D. Affonso V. no anno de 1473 a fórma dos pagamentos, reduzindo as Moedas às suas minimas partes, e combinando o valor intrinseco com o extrinseco, e confirmou esta Ley ElRey D. Manoel no lugar allegado da sua Ordenação. Já vimos a origem dos Ceitis, e os delRey D. Joao I. que hoje existem, pezao pouco menos, que hum Real; porque de alguns, que examiney, se vê, que huma Moeda de tres reis, que com as letras: Utilitati publicæ, he a penultima das menores, que hoje correm, peza menos, que hum Ceitil del Rey D. Joao I. e isto póde dar alguma luz à minha primeira conjectura da idade, ou seculo de ouro, prata, ou cobre da Moeda Portugueza; havendo Author verdadeiro. que diz, que ElRey D. Joao I. no sitio de Lisboa fez, que corresse Moeda de sola, e em outros Reynos vimos nos nosfos tempos, que corriao os escritos de Banco, e acções de Companhias, a que póde chamarse Moeda de papel: e chamamos barbaras às Nações, em que os velorios, as roupas, e os novellos de algodao servem de Moeda; como se depois, que no Mundo a necessidade do commercio, e a vaidade do luxo mudou o Direito natural da permuta-

mutação, tivessem mayor privilegio os metaes escondidos na terra, que os generos, de que as Nações necessitavao, ou a que davao huma estimação, que sempre he arbitraria. ElRey D. Duarte, que estabeleceo as Leys, que acabo de referir, fez lavrar E/cudos de prata baixa, de que cincoenta e quatro faziao hum marco; e tambem me faz duvida, porque nao achey claramente o valor destes Escudos, nem se o valor do marco de prata se augmentou de dous mil e vinte e oito reis; porque senao cresceo (como entendo) valia cada hum destes Escudos quasi trinta e oito reis; e às Livras antigas deu o seu justo preço, como se vê no lugar citado da Ordenação del Rey D. Manoel.

ElRey D. Affonso V. mandou sobir a Moeda em pezo, e nao em preço, dous grãos fobre todos os Ducados da Christandade, e valeo hum marco de prata no seu tempo mil duzentos e sessenta reis, como se vê em D. Rodrigo da Cunha, Manoel Se-

verim, e outros Authores.

No tempo delRey D. Joao II. foy mayor a abundancia do ouro, que vinha para Portugal da Mina, e outros lugares da Costa de Guiné em Africa. Garcia de Resende, e os mais Escritores da sua Vida nos referem varios exemplos desta opulencia, e por esta causa ordenou, que o ouro da sua Moeda fosse de vinte e dous quilates; e parece que o commercio, que os negros faziao pelo Certao para a parte Oriental da mesma Africa, e até a Lagoa de Zacaf,

Zacaf, conduzia este ouro, que nao he hoje o que tem mayor toque, mas aquelle Rey o fazia sobir, sicando o da nossa Moeda no mesmo ensayo, que hoje tem. Do valor da prata nao temos mais noticia, porque para investigarse neste, e nos outros Reynados mais antigos, só o pude fazer quando pelas suas Moedas se diz quantas entravao em cada marco.

O seculo de ouro de Portugal soy o delRey D. Manoel, parece que prevenindo, que ElRey D. Joao V. e seu quinto neto, havia de ser quem só o excedesse. Conta-se, que nas Escrituras do tempo daquelle felice Rey se punha a clausula, de que alguma parte do pagamento havia de ser em prata, porque já este metal era mais raro, que o ouro. Deu ElRey D. Manoel à Moeda o valor mais ajustado, e a que se conserva, em pezo, e em toque he excellente. Entendia eu pelo que se vê da sua Ordenação, e de Manoel Severim, que, se como reserem, cento e dezasete Vinteis faziao hum marco de prata, regulando cada Vintem a vinte reis, valeria o marco dous mil trezentos e quarenta; porém tórno a insistir, em que como estes Vinteis pezao hoje tanto mais, que sempre valem muitos dos nossos, dandolhe o abatimento do uso, que os diminúe, valeria o marco de prata, attendendo tambem à pouca, que havia, mayor preço; mas nao me persuado, que seria tanto, que chegasse ao valor dos cento e dezasete Vinteis daquelle tempo, porque seria igual, ou mayor o preço do marco de prata, do que tem hoje, o que nao consta: e so me accommodo à inferencia, que o nosso Academico Claudio Gorgel do Amaral faz no seu Papel por este mesmo principio, allegando o contrato já referido entre ElRey, e o Bispo do Porto D. Diogo de Sousa em 1503, no qual se acha, que valia o marco a dous mil duzentos e oitenta reis, e nao se faria o ajuste por este preço, se o seu valor sosse mayor; com que nao comprehendo quaes erao os cento e dezasete Vinteis, de que a Ordenação diz se compunha o marco, pois só ha quarenta reis de differença dos de agora, que repartidos por cento e dezasete he quasi imperceptivel; senao he, que a Moeda, que temos com hum M. coroado delRey D. Manoel, nao era Vintem, como agora lhe chamamos, ou que os cento e dezasete Vinteis sossem pelo computo antigo, que como o seu nome diz, era de vinte reis. E porque esta questao me parece curiosa, e precisa, desejava neste lugar examinalla novamente, e tornar a valerme das noticias dos Maravedis de Hespanha; porém ainda que os Autheres dos Vocabularios são de mais authoridade para as palavras, que para as materias, he tao erudîto Aldrete, que no seu Thesouro da lingua Cakelhana, e na palavra Maravedi, que já allegucy, faz huma breve, e douta Dissertação, que naquelle lugar póde verse, e que authorisa muito o meu primeiro discurso da diminuição do preço, que se suppunha,

punha, dando aos nossos réis o mesmo valor, que tem hoje, como aquelle Author, e os que allega, mostra, que com o mesmo engano dava aos seus Maravedis, que com razao quer dirivar da poderosa familia dos Mouros Atmoravides, ou Morabitos, que significa Fieis. Reparo tambem, que este Rey mandou lavrar Meyos Tostoens de cincoenta reis cada hum, havendo já Moedas de Dous Vinteis, ou quarenta reis, pela historia, que se conta, de que perguntando ElRey D. Manoel a D. Jayme, Duque de Bragança, que lhe parecia aquella Moeda; respondeo, que estava muito mal com ella, porque humas luvas, que tinha comprado, e que lhe custavao antes dous Vinteis, lhas vendiao já por Meyo Tostao: de que evidentemente se insere, que esta soy Moeda nova, e nao a outra levantada de Dous Vinteis a Meyos Tostoens, como vimos nos nossos tempos, em que pelo mesmo motivo de crescer a Moeda a vinte por cento, sobio a de Meyo Tostao a Tres Vinteis.

ElRey D. Joao III. ainda deu ao ouro preço mais subido, pois consta do registo da Casa da Moeda, sol. 15, que mandou, que sosse o seu toque de vinte e dous quilates, e hum oitavo, e que o marco valesse trinta mil reis, entrando trinta Moedas em cada marco de mil reis cada huma; com que pelo que veremos, teve este preço pouca alteração por espaço de cem annos com pouca disserença.

Tom.IV.

Bbbb

El-

ElRey D. Sebastiao assim na sua menoridade, em que governava a Rainha D. Catharina sua avó, como depois de tomar o governo, fez mais mudanças no valor da prata; por onde tambem se vê, que nos Reynados antecedentes nao chegava a valer o marco a dous mil e quatrocentos reis, pois este soy o preço, que lhe deu levantando-a, como se vê de huma Provisao sua feita a 27 de Junho de 1558, e do registo da Casa da Moeda sol. 25. Em 1568 fobio a prata a dous mil e oitocentos reis o marco; e consta do mesmo registo sol. 19. Em 1573 abaixou alguma cousa a prata, reduzindo o valor do marco a dous mil seiscentos e cincoenta, descontando oitenta reis para o lavramento, e he a primeira vez, em que acho esta diminuição, que hoje se chama braçagem, e senhoriagem, registo fol. 19. Tinha este Rey mandado em 1570, que os Tossoens valessem cem reis de seis Ceitis cada Real, como diz Severim, tratando das Moedas delte Rey, no Discurso tantas vezes allegado das suas Noticias de Portugal.

A perda delRey D. Sebastiao em Africa, a despeza da sua inselice jornada, o resgate dos Fidalgos, e outras calamidades do Reyno, obrigarao ao Cardeal Rey D. Henrique a levantar a Moeda, dando ao marco de ouro o valor de quarenta mil reis, e de quatro mil reis ao de prata, como se vê no mesmo registo fol. 77. mas parece que este grande excesso durou pouco tempo, porque nos Reynados

nados successivos até o delRey D. Joao IV. diminuirao a quarta parte estes metaes, como logo se dirá.

Entrarao a usurpar o Reyno os Reys de Castella, e entre os privilegios, que concederao, e pouco observarao, soy hum o de que a Moeda sosse nacional, e com Armas de Portugal: e dos tres Reys Catholicos Filippes, que por quasi sessenta annos governarao este Reyno, se conservao muito poucas Moedas, ou porque se fundirao depois da Acclamação delRey D. João IV. ou porque a sidelidade Portugueza extinguio quanto pode a memoria

destes Reys Estrangeiros.

ElRey D. Filippe II. que em Portugal se chamou Primeiro, ordenou em Novembro de 1582, que valesse o marco de prata dous mil seiscentos e oitenta reis, com que o abaixou do valor, em que estava; ve-se isto do livro do registo sol. 62. Em Fevereiro de 1584 levantou a prata a dous mil e setecentos reis o marco, e deu ao de ouro o valor de trinta mil reis, dandolhe vinte e dous quilates, e hum oitavo; está no registo sol. 84. Tornou a sobir o marco de prata por Ley de Novembro de 1598 a dous mil e oitocentos reis, como diz o registo a sol. 92.

Podia fazer duvida no progresso destes tempos humas margens de Manoel Severim de Faria no seu livro das Noticias de Portugal; porque na que está a sol. 191, diz, que o valor do ouro antes da

Tom.IV. Bbbb ii Ac-

Acclamação era a sessenta mil reis o marco, o que certamente he erro da impressaó, porque muitos annos depois nao chegou a tao alto preço; e na margem a fol. 177 tinha dito o verdadeiro valor do marco de ouro, que era o de trinta mil reis. ambas as margens concorda, em que o marco de prata valia a dous mil e seiscentos reis; e nao sabemos a razao, porque abaixou duzentos reis, nem he certa a conjectura, de que nos ultimos annos dos tres Filippes, entre outras infracções de privilegios, quizessem sazer a Portugal o damno de abaixar o valor da sua prata, porque a circular neste Reyno, e a de Indias lhe erao tao uteis, como nos demais de Hespanha, que dominava; e de Portugal se mandava à India Oriental, que infelicemente dominavao os Reys Catholicos com as mais Conquistas de Portugal; e nellas, e neste Reyno, como em outros muitos, corriao as Patacas Mexicanas, e Sevilhanas, como Moeda quasi universal, não só no tempo do governo de Castella, mas no da guerra, e depois da paz, valendo as de sete oitavas e meya primeiro a trezentos e vinte, depois a quatrocentos e oitenta, e a seiscentos reis, e ultimamente a setecentos e cincoenta; havendo nos Dobroens o preço à proporção de quatro Patacas, e do pezo, e toque do seu ouro, que para dourarse se pagava por muito mais; e com muito mayor excesso o da Moeda chamada Portuguezes, que por ser muito mais fino, se comprava por mayor preço, e por esta, e outras causas quasi se extinguiras. Nas he menos importante a noticia, de que houve por este tempo a Moeda de Meyo vintem, ou Dez reis em prata, e que estes se sellaras; e permita-se, que por falta da noticia desta Ley se allegue o que diz o discreto D. Francisco Manoel na Comedia Portugueza do Fidalgo aprendiz, por estas palavras:

dayme ora ahi, se o tendes, hum Meyo vintem sellado.

Restituîo-se o Reyno a ElRey D. Joao IV. no primeiro de Dezembro de 1640, e a necessidade de sustentar a guerra, em todas as quatro partes do Mundo às Nações mais bellicosas, obrigou a levantar muito a Moeda, de que irey dando as noticias, que pude alcançar. Consta por Leys del Rey D. Joao IV. que a oitava de ouro valia antes da Acclamação a quatrocentos e oito reis, e feita a conta valia só o marco vinte seis mil quarenta e dous reis, com que parece, que tambem tinha abaixado dos trinta mil reis, em que esteve tantos annos; e a prata a dous mil e setecentos. He certo, que as Moedas de ouro no tempo de Filippe III. de Hespanha, que de 1598 até 1621 occupou o Throno de Portugal, valiao quatro cruzados, e sendo estes de quatrocentos reis cada hum, em lugar de mil e seiscentos, corriao a dous mil reis, e que depois da Acclamação tambem se suppuzerão por muitos annos a quatro cruzados; o que só de algum modo se poderá

derá perceber pela noticia Chronologica das suas Leys. No anno de 1641 por Ley de 11 de Junho, mandou o dito Rey, que valesse a prata a tres mil e quatrocentos reis em lugar de dous mil e setecentos, que valia, e deu mais ao marco vinte por cento de ganho sobre o valor da Ley, dando às partes dous mil e novecentos reis; e no melmo anno lavrou Moedas de ouro de quatro cruzados. No anno de 1642 por Ley de 3 de Fevereiro mandou pôr novo cunho no dinheiro, fobindo os Tostoens a Seis Vinteis, &c. e no mesmo anno determinou, que do ouro de vinte e dous quilates valesse o marco a quarenta e dous mil duzentos e quarenta reis: foy esta Ley passada a 29 de Março, como consta do livro do registo fol. 217. Mandou, que as Moedas de ouro valessem a tres mil reis por valia intrinseca, e pezassem tres oitavas e trinta grãos. Ordenou tambem no mesmo anno, que as Patacas se cunhassem, e valessem quatrocentos e oitenta reis, a fol. 217 do registo. No anno de 1643 poz ao marco de prata por Ley de 8 de Junho o valor de quatro mil reis, e no anno de 1646 por Ley de 15 de Fevereiro deu ao marco de ouro o preço de cincoenta e seis mil duzentos e cincoenta reis, livro do regilto fol. 222; e pela mesma Ley ao marco de prata tres mil e setecentos reis a fol. 237 do livro do mesmo registo; c em Mayo do mesmo anno mandou, que as Moedas de ouro corressem a tres mil e quinhentos, e os Dobroens a mil e seiscentos reis, co-

mo consta a fol. 230. Tambem se acha no livro do registo a fol. 242 por Ley de 1646, que o marco de

prata valesse a tres mil e novecentos reis.

ElRey D. Affonso VI. no anno de 1662 levantou as Moedas de ouro de tres mil e quinhentos a quatro mil reis: e no anno de 1663 sobio o valor do marco de prata a quatro mil e quatrocentos reis; e por Decreto de Julho de 1665 mandou valesse o marco de prata a quatro mil e seiscentos reis: e por estes mesmos tempos se mandarao marcar as mesmas Moedas de ouro, que já valiao quatro mil reis, e tinhao gravada esta conta, pondo na marca quatrocentos reis; e estas forao aquellas Moedas velhas, a que o cerceo diminuîo tanto no tempo delRey D. Pedro II. que as vimos correr com hum papel por fóra, em que se punha o seu pezo, e valor, e o de algumas nao passava de dous mil e seiscentos reis, o que tudo se verificava com balanças, pelas quaes se faziao, e recebiao os pagamentos; e em quanto a Moeda se nao reduzio, se mandarao estas velhas cerrilhar, pondo-se junto à extremidade do circulo o cunho de huma pequena Esféra, que he a Empreza del Rey D. Manoel, e que por esta causa se poem ainda no reverso dos Vinteis. Esta mesma cerrilha se applicou às Moedas de prata de Quinhentos reis, e Duzentos e cincoenta, que depois se levantarao a Seiscentos, e a Trezentos reis.

ElRey D. Pedro II. em 1668 confirmou, que as Moedas de ouro velhas valessem quatro mil e

quatrocentos reis, como o assinalava a sua marca: ve-se do registo da Casa da Moeda fol. 326. No Regimento da Casa da Moeda, que mandou guardar por Ley em 9 de Setembro de 1686, dispoz no Cap. V. e no Cap. XXXVI. e XXXVII. que porque o ouro, e prata tinhao sobido a mayor preço, do que pelas suas Leys estava ordenado, valesse o ouro a mil duzentos e cincoenta reis a oitava, e oitenta e cinco mil trezentos e doze reis o marco, que neste entrassem vinte e huma Moedas novas de quatro mil reis e hum quarto, cada huma de tres oitavas de pezo; e que a prata valesse a cinco mil e cem reis o marco. Levantou este Rey a Moeda a vinte por cento, fazendo-se preciso este remedio ao grande damno, que havia causado o cerceo, a que, como já disse, se nao acodio ao principio, e sicarao só os Vinteis no seu antigo valor, porque era nelles imperceptivel o levantamento: e para ser huma base firme de todo o outro augmento, e hum preço certo de cada grao de ouro, por Ley de 4 de Agosto de 1688 deu ao marco de ouro o valor de noventa e seis mil reis, e ao de prata o de cinco mil e seiscentos. Ficou valendo hum, e outro metal o mesmo que vale hoje, e aquella Ley assinalou, que soy ao grao de ouro a vinte reis, a oitava a mil e quinhentos, a onça a doze mil reis, e o marco a noventa e seis mil reis, e que nas Moedas da fabrica antiga valesse os mesmos mil e quinhentos reis, igualando o valor extrinseco com o intrinseco; que a prata valesse

valesse a oitava a cem reis, a onça setecentos e cincoenta, e o marco a seis mil reis; e que sendo lavrada esta prata, se pagará a cinco mil e seiscentos reis o marco, isto he sendo lavrada em peças.

Como as Moedas de ouro pezao tres oitavas, que em mil e quinhentos reis cada huma, fazem quatro mil e quinhentos, ganha só ElRey na Casa da Moeda trezentos reis em cada huma pelo direito da braçagem, e senhoriagem, e estes trezentos

reis são só os que tem de liga.

Deixo a V. Reverendissima, e aos Academicos, que tratao da fórma da Moeda, e das Medalhas de Portugal, a ponderação do acerto, com que ElRey D. Joao V. que principiou o seu glorioso Reynado em 9 de Dezembro de 1706, ordenou, que se gravasse na Moeda a sua Real effigie, como o fizerao os Emperadores Romanos antigos, e a mayor parte dos Monarcas, e Soberanos modernos, e, ainda que imperfeitamente, alguns dos nossos Reys. Como a Cruz com rayos nas extremidades era o sinal, que appareceo no Ceo ao Emperador Conftantino com as letras: In hoc signo vinces, e a divisa dos habitos da Ordem de Christo; parece, que se conservava na Moeda para allusao do apparecimento de Christo ao primeiro Rey de Portugal D. Affonso Henriques, quando no anno de 1139 venceo no Campo de Ourique aos cinco Reys Mouros; porém como nas mesmas Armas Reaes de Portugal se conserva nos Escudos em Cruz, e nas Qui-Tom.IV. Cccc

nas esta sagrada memoria, pareceo superfluo repetir outra estranha. Tinhamos visto, que nas Casas da Moeda da America, na Bahia, de que nos quatro francos da Cruz se assinalava a primeira letra da Cidade com hum B, no Rio de Janeiro com hum R, e nas Minas com hum M, se fabricarao Moedas de vinte e quatro mil reis cada huma, outras de doze mil reis, e neste Reyno outras de menor valor, e de que V. Reverendissima trata; porém todas se reduzirao a Escudos, e Dobras, que tambem se so. rao dobrando desde oitocentos reis a mil e seiscentos, tres mil e duzentos, seis mil e quatrocentos, e doze mil e oitocentos, que tambem se reduzirao, como se verá pelas justas Leys, que ElRey nesta parte tem promulgado. Pela Ley de 16 de Março de 1713 se prohibirao as Moedas de ouro, e prata cerceadas, confiscando-se para a Fazenda Real as que se achassem. Por huma resolução de 9 de Outubro de 1718 mandou o mesmo Senhor fabricar na Casa da Moeda de Lisboa Cruzados Novos de ouro de quatrocentos e oitenta reis cada hum; e se fizerao nas Minas Quartos de E/cudo do mesmo metal, com o preço de quatrocentos reis cada hum, em observancia da ordem do mesmo Monarcha, expedida em 8 de Fevereiro de 1730, tendo de huma banda o retrato del Rey, e da outra na parte superior huma Coroa Real, na inferior a Era, em que se fabricao, e na circunferencia o nome del Rey. Na Ley de 4 de Abril de 1722 mandou, que se fizesfem

sem Moedas, que se chamariao Escudos de ouro, do mesmo toque de vinte e dous quilates, que as Moedas, que presentemente corriao, e de pezo de huma oitava, os quaes Escudos de ouro tem de valor intrinseco mil e quinhentos reis, e pelo direito da braçagem, e senhoriagem se lhes accrescentao mais cem reis na conformidade das ordens Reaes, e correm estes Escudos de ouro por preço de quatro cruzados de quatrocentos reis cada hum; e se baterao tambem Meyos Escudos de ouro de semelhante Ley, e de meya oitava de pezo, que pela mesma proporção correm por oitocentos reis cada hum; e se fizerao Dobras de ouro de igual qualidade, de duas oitavas cada huma de pezo, que correm por preço de oito cruzados, que fazem tres mil e duzentos reis cada huma; e finalmente se lavrarao Dobras de quatro, e oito Escudos, que pela mesma proporçao de qualidade, e pezo, correm por preço de seis mil e quatrocentos reis as primeiras, e de doze mil e oitocentos as mayores. Todas estas Moedas da nova fabrica tem de huma parte o retrato, e nome delRey, e da outra parte as Armas Reaes.

Nao bastando todas as prevenções, que houve contra o cerceo, sez ElRey huma Ley em 29 de Novembro do anno de 1732, pela qual mandou, que se nao lavrassem mais Dobroens de doze mil e oitocentos reis, nem outra alguma Moeda, que excedesse o valor de seis mil e quatrocentos, prohibindo-se tambem o lavramento das Moedas de qua-

Tom.IV. Cccc ii tro

tro mil e oitocentos reis, para se evitarem as consusoens, e enganos, que poderiao causar, e que em todas as Moedas de ouro, que se lavrassem, se puzesse a cerrilha, que costumao ter as de prata. Ordenou mais, que todas as Moedas de doze mil e oitocentos reis, seis mil e quatrocentos, e tres mil e duzentos reis, assim cerceadas, como por cercear, se levassem à Casa da Moeda de Lisboa, e a outros lugares, aonde se deu a providencia necessaria, para se lhe pôr a nova cerrilha, pagando-se às partes as cerceadas pelo seu pezo, e valor intrinseco, e entregando-se aos donos outras tantas já cerrilhadas por aquellas, que manifestassem livres do cerceo.

Nas Conquistas houve uteis disposições, pois na India se fabricarao diversas Moedas: nas Minas primeiro se sundou huma Casa da Moeda, em que se lavrarao, como já apontey, desde quatrocentos reis até vinte e quatro mil reis, que tambem se sizerao na Bahia, e Rio de Janeiro; e a Casa da Moeda das Minas por justas razoens se extinguio, castigando-se o infiel delicto de alguns, que se atreverao a fazer Moeda, e dos que a falsissicavao, ou cerceavao, e para estes ultimos houve tambem Leys, que lhe impoem a mesma pena de sogo, com que se cas-

tiga aos que fazem Moeda falsa.

Deixo de repetir algumas novas observações, que siz sobre este assumpto, e sobre os que se chamavao Reaes brancos, quando havia de dizerse de tantos reis, por donde me confirmo no Systema

com que supponho o valor dos generos, e do dinheiro, com huma proporção mais igual do tema po antigo ao presente, do que vulgarmente se diz, por nao trasladar o que facilmente póde verse nas já allegadas Remissoens de Manoel Barbosa às Ordenações do Reyno, e os Authores Hespanhoes citados sobre os Maravedis, como tambem o valor destes na Relação, que alleguey da copa, que ElRey D. Diniz deu ao Infante seu filho, pois o pezo das peças de prata, que refere, he difficil, que se reduza a Maravedis de tao pouco valor, como se suppoem, e esta curiosa memoria se acha, como disse, no sim da Sexta Parte da Monarchia Lusitana; e nao duvido, que V. Reverendissima a repita nas excellentes Provas, com que authorisa a sua Historia Genealogica da Casa Real; Obra muito digna de tao alto assumpto, da nossa Academia, e de V. Reverendissima. Lisboa Occidental 13 de Dezembro de 1738.

the imported a minima term of foga, costs quic for af-

Index

# Historia Genealogica

448

Index de todas as Moedas, de que se forma a presente Collecção, no qual se declara o metal de que se lavrarão, e com mais clara Orthografia as Inscripções, que contêm.

### Pag. A.

#### Num. 1.

Moeda de ouro delRey D. Sancho I. e diz de huma parte: Sancius Rex Portugalis. E da outra: In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Amen.

#### Num. 2.

Moeda de prata del Rey D. Diniz, que diz da parte das Armas: Dionisi Regis Portugaliæ, & Algarbi. E da parte da Cruz no primeiro, e segundo circulo: Adjutorium nostrum in nomine Domini, Qui secit cælum, & Terram.

### Num. 3.

Moeda de D. Affonso IV. de prata, que diz da parte das Armas: Adjutor meus Dominus, qui secit Calum. E da outra parte as letras, que esta no meyo, dizem: Alfonsus quartus. E as da orla: Alfonsus quartus Rex Portugali, & Algarbii, & c.

Num: 4.



#### Num. 4.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, que diz da parte das Armas: Algarbii. E da parte da Cruz: Rex Portugaliæ.

### Num. 4. \*

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e diz a letra, que está no vao: Alfonsus. E as do circulo querem dizer: Non veniant mihi mala.

### Num. 4. \*\*

Outra de prata do mesmo Rey, e diz a letra do meyo: Alfonsus. E as da parte das Armas: Adjutorium nostrum, qui fecit. Todo aquelle vao, que vay cheyo com os pontos, sao letras, que por gastadas do tempo se nao podem ler, mas sim conjecturar, consorme o sentido das antecedentes, e subsequentes.

#### Num. 5.

Moeda de ouro delRey D. Fernando, que diz da parte das Armas: Fernandus Dei grat. Rex Port. Algar. E da outra parte: Fernandus Dei gratia Rex Portug.

#### Num. 6.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Fernandus Dei gratia

## Historia Genealogica

gratia Rex Portugaliæ, Algarbii. E as da outra parte no meyo: Fernandus. E em hum, e outro circulo: Auxilium meum à Domino, qui fecit Cælum, & terram.

### Pag. B.

#### Num. 7.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Fernandus Dei gratia Rex Portugali, Algarb. E da outra: Si Dominus mihi adjutor non timebo quid faciat.

#### Num. 8.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Fernandus Rex Portugali, Al. E da outra parte: Si Dominus milii adjutor non timebo.

### Num. 9.

Outra de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Si Dominus mihi. E da outra: Fernandus Rex Portugaliæ.

#### Num. 10.

Outra de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Fernandus Rex Portug. E da outra: Si Dominus mihi adjutor non. E a letra do meyo diz: Fernandus.

Num.

#### Num. 11.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte da Coroa: Fernandus Rex Port. E da parte das Armas: Si Dominus mihi.

#### Num. 12.

Outra de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Fernandus Rex Portugali, Algarbii. E da outra em hum, e outro circulo: Si Dominus mihi adjutor non timebo quid faciat mihi homo. E a letra do meyo diz: Fernandus.

### Num. 13.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte da Coroa: Si Dominus mihi adjutor. E da parte das Armas: Fernandus Rex Portugali, Al.

#### Num. 14.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte do retrato: Si Dominus mihi adjutor non timebo. E da parte das Armas: Fernandus Dei gratia Rex Portugali.

### Pag. C.

### Num. 15.

Outra de prata do mesmo Rey, e dizem as Tom.IV. Dddd letras

## Historia Genealogica

452

letras da parte do retrato: Fernandus Rex Portug. E o mesmo dizem as da parte das Armas.

### Num. 15. \*

Esta Moeda do mesmo Rey pouco dissere da outra, pag. B. n. 10, e as letras dizem o mesmo, mas como tem alguma diversidade, sempre se poem, e o mesmo se faz das de outro qualquer Rey.

#### Num. 16.

Moeda delRey D. Joao I. de prata misturada com cobre, e dizem as letras da parte das Armas: Joannes Dei gratia Rex Portugaliæ, &c. E da outra parte em hum, e outro circulo: Ajutorium nostrum in: Cælum, & terram. E a letra do meyo diz: Joannes.

### Num. 17.

Outra Moeda do mesmo Rey, e com a mesma mistura, e dizem as letras, que se podem ler da parte das Armas: Rexpublic.e. E da outra parte: Rex Portugaliæ, & Alga. E as letras do meyo: Joannes.

#### Num. 18.

Outra Moeda de prata fina do mesmo Rey, e diz de huma parte no meyo: Joannes. E em hum, e outro circulo: Adjutorium nostrum, qui secit Cælum, & terram. E da outra parte: Joannes

Dei gratia Rex, Dominus Regnorum Portugalia, Algarbii.

### Num. 19.

Outra do mesmo Rey, e de missura de prata com cobre, e dizem as letras da parte das Armas: Adjutorium nostrum, qui. E da outra parte no meyo: Joannes. E no circulo: Joannes Dei gratiæ Rex Porttgaliæ, & Alg.

#### Num. 20.

Outra do mesmo Rey de prata, e dizem as letras da parte das Armas: Joannes Dei gratia Rex Portugaliæ, & Algarbii. E da outra parte no meyo: Joannes. E no circulo: Adjutorium nostrum.

#### Num. 21.

Outra do mesmo Rey de prata, e dizem as letras da primeira sace em hum, e outro circulo: Adjutorium nostrum, qui fecit Cælum, v terram, que isto he o que querem dizer, ainda que estejao mal escritas estas palavras.

### Pag. D.

#### Num. 22.

Outra de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da primeira sace: Joannes Dei gratia Rex. E as da parte das Armas: Adjutorium nostrum.

Tom.IV. Dddd ii Num.

#### Num. 23.

Outra de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da primeira face: Joannes Rex Portugaliæ. E as da parte das Armas dizem o mesmo.

### Num. 23. \*

Outra de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras da parte da Cruz: Portugaliæ, & Algarbii. As da parte das Armas, por estarem tao consumidas, se lhe nao póde entender cousa alguma, mas provavelmente diráo o que dizem as das Moedas antecedentes.

### Num. 23. \*\*

Outra de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Joannes Dei gratiæ Rex Portugaliæ. E as da parte da Cruz: Adjutorium nostrum.

### Num. 24.

Moeda de ouro delRey D. Duarte, e dizem as letras da parte das Armas: Crux Jesus Christisalva nos. E as da outra parte: Domini Eduardus Rex Portugaliæ. E a letra, que está no meyo, diz: Eduardus.

### Num. 25.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte: Eduardi Rex.

#### Num. 26.

Moeda de ouro delRey D. Affonso V. e dizem as letras da parte das Armas: Adjutor, & protector meus Deus. E as da outra parte: Dominus Alfonsus Quintus Rex Portugaliæ, Algarbii.

### Num. 27.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Adjutorium nostrum in nomine. E as da outra parte: Alfonsus Dei gratiæ Regis.

### Pag. E.

#### Num. 28.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Alfonsus Dei gratia Rex Castellæ. E as da outra parte dizem o mesmo.

#### Num. 29.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte: Alfonsus Quintus.

Num.

### Num. 30.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Cruzatus Alfonsi Quinti Rex Portug. E as da parte da Cruz: Adjutorium nostrum in nomine Domini.

### Num. 31.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte da Coroa: Alsonsi Quinti Regis Portugali. E as do meyo dizem: Alsonsus Quintus. E as da parte das Armas dizem: Adjutorium nostrum in nomine Domini.

### Num. 32.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte da Coroa: Adjutorium nostrum in nomine. E as da parte das Armas: Alfonsus Quintus Rex Portug.

### Num. 33.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey.

#### Num. 34.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte: Alfonsus Rex Portugal.

Num.

### Num. 35.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte da Coroa: Alsonsius Quintus Rex Portugal. E as da parte das Armas: Adjutorium, qui secit Cælum.

## Pag. F.

### Num. 36.

Moeda de ouro delRey D. Joao II. e dizem as letras da parte das Armas: Johanes II. Rex Portugal. & Alg. Dominus Guinee. E as da parte da Cruz dizem o mesmo.

## Num. 37.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Johanes II. Rex Portug. & Domin. E as da parte da Cruz: Guinee, citra, & ultra.

### Num. 38.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e as letras de huma, e outra parte dizem o mesmo, que as da Moeda antecedente.

### Num. 39.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e as letras de huma parte, e outra dizem o mesmo, que as da antecedente.

## 458

## Num. 39. \*

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Joannes II. Dei gratia. E as da parte da Coroa dizem o mesmo.

### Num. 40.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e as letras dizem o mesmo, que as da antecedente.

### Num. 41.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte: Joannes.

### Num. 42.

Moeda de ouro delRey D. Manoel, e dizem as letras da parte das Armas em hum, e outro circulo: Primus Emmanuel Rex Portugalia, Algarb. citra ultra India, Dominus Guinee; In Commercii Navigatione Æthiopia, Arabia, Persia. E da outra parte: In hoc signo vinces.

## Num. 43.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Primus Emmanuel Rex Portugaliæ, & Algarbii Dominus Guinee. E da parte da Cruz: In hoc signo vinces.

## Pag. G.

### Num. 44.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Emanuel I. Rex Portug. Alg. E as da parte da Cruz: Emanuel Rex Portug. Alg. Dom. Guine.

### Num. 45.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que dizem as da Moeda antecedente.

### Num. 46.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo da antecedente.

### Num. 47.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e as letras dizem o mesmo, que as da antecedente.

### Num. 48.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras o mesmo, que as da antecedente.

Tom.IV.

Eeee

Num.

Num. 49.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras o mesmo, que as da antecedente.

Num. 50.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as das antecedentes.

Num. 51.

Outra Moeda de ouro, e dizem as letras o mesmo, que as antecedentes.

Num. 52.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras o mesmo, que as das antecedentes.

Pag. H.

Num. 53.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras o mesmo, que as das antecedentes.

Num. 54.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey.

Num.

## Num. 55.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras o mesmo, que as das antecedentes.

## Num. 55. \*

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras: Primus Emanuel Rex Portug.

### Num. 56.

Moeda delRey D. Joao III. de ouro, e dizem as letras da parte das Armas em hum, e outro circulo: Joannes 3. Rex Portugaliæ, Alg. citra ultra in Asia Dom. Guine. Comerc. Æthiopiæ, Arabiæ, Persiæ, & Indiæ. E da parte da Cruz: In hoc signo vinces.

### Num. 57.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e as letras dizem o mesmo.

### Num. 58.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e as letras dizem o mesmo.

### Num. 59.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Joannes III. Portugaliæ.

Tom.IV. Eece ii Pag.

## Pag. I.

### Num. 60.

Outra Moeda do mesmo Rey de ouro, e dizem as letras da parte de S. Vicente: Usque ad mortem zelator Fidei. E da parte das Armas: Joannes 3. Rex Portug. & Alg.

#### Num. 61.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e da parte das Armas dizem as letras o mesmo, que as da antecedente.

### Num. 62.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e as letras da parte das Armas dizem o mesmo, que as da antecedente, e as da outra dizem: India Tibi cessit.

### Num. 63.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que em algumas antecedentes.

### Num. 64.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e as letras de huma, e outra parte dizem o mesmo, que outras antecedentes.

Num. 65.

### Num. 65.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e as letras dizem o mesmo.

#### Num. 66.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e as letras dizem o mesmo, que as antecedentes.

### Num. 67.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e as letras dizem o mesmo, que as antecedentes.

#### Num. 68.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e as letras dizem o mesmo.

### Num. 69.

Outra Moeda de prata delRey D. Joao III. que de huma parte diz: Joanes 3. Rex Portugal. e da outra diz o mesmo.

### Num. 70.

Outra Moeda de pr ta do mesmo Rey, que da parte das Armas diz: Joannes 3. Rex Portugal. e da outra nao tem letra alguma, que a circule.

### Num. 71.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem

zem as letras de huma, e outra parte: Joannes 3. Rex Portugal.

## Num. 72.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte da Coroa: Joannes 3. Rex Portugal. e da parte da Cruz: In hoc signo vinces.

## Num. 73.

Outra de prata do mesmo Rey, que dizem as letras da parte das Armas: Joannes 3. Rex Portug. que nesta Moedinha esta viciadas por culpa do abridor, que gravou a estampa, pois das letras, que representa, se nao póde vir no conhecimento do nome; o que facilmente descobri conferindo-a com a que tem o Doutor Bento Morgante, que dizem as letras como acima declaro. E da parte da Cruz dizem: In hoc signo vinces.

### Num. 74.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, que tem debaixo da Coroa hum R. que póde dizer: Real. E da outra parte dizem as letras, que estas no meyo da Moeda: Joannes 3. Rex Portug. Algarb.

### Num. 75.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizen as letras da parte das Armas: Joannes 3. Dei gratia

gratia Portugal. & Algarbior. E da outra parte: Rex quintus Decimus.

### Num. 76.

Outra Moeda do mesmo Rey, e dizem as letras da parte da Coroa: Joannes III. Rex Portug. & Algarbior. & c.

### Num. 77.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e tem da parte opposta às Armas huma Imagem do Apostolo S. Thomé, a cuja Moeda chamavao: S. Thomé, e ainda hoje corre na India.

### Num. 78.

Moeda del Rey D. Sebastiao de ouro, e dizem as letras de huma parte: Sebastianus I. Rex Portugal. E da outra: Zellator sidei usque ad mortem.

## Num. 79.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Sebastianus I. Rex Portugal. E da parte da Cruz: In hoc signo vinces.

### Num. 80.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Sebastianus I.

Rex

Rex Portugal. E da parte da Cruz: In hoc signo vinces.

#### Num. 81.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as da Moeda, num. 78.

#### Num. 82.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras o mesmo, que as da Moeda, num.

## Num. 83.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Sebastianus I. Dei Gratia Rex. E as da outra: Portugalia, & Algarbii.

### Num. 84.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras o mesmo, que as da Moeda, num. 80.

### Num. 85.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras o mesmo, que as do num. 80.

### Num. 86.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem

zem as letras de huma, e outra parte: Sebastianus I. Rex Portug.

### Num. 87.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Sebastianus I. Rex Portug. & Algarb. E da outra: In hoc signo vinces.

#### Num. 88.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e as letras dizem o mesmo, que as da antecedente.

### Num. 89.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e as letras da parte das Armas dizem o mesmo, que as da antecedente.

### Num. 90.

Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte: Sebastianus I. Rex.

### Num. 91.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Sebastianus I. Dei gratia, Rex Portugal. & Algarb. E as da outra parte: Rex Sextus Decimus. Esta estampa está diminuta, porque lhe falta a palavra: Rex, que está no Original.

Tom.IV. Ffff Num.

Num. 92.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras o mesmo, que as da antecedente.

Num. 93.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras da parte da Coroa: Sebastianus primus Portugal. & Algarb. Rex Africæ.

Num. 94.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras o mesmo, que as antecedentes.

Num. 95.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras: Rex Sebastianus I.

Num. 96.

Moeda de ouro delRey D. Henrique, e dizem as letras da parte das Armas: Henricus I. Dei gratia Rex Portug. E da outra parte: In hoc signo vinces.

Num. 96. \*

Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte: Henricus I. Dei gratia Rex Portug. & Algarbior.

Num.97.

### Num. 97.

Moeda de prata dos Governadores do Reyno, e dizem as letras da parte das Armas: Gubernatores, & Deffensores Regni. E da outra parte: In hoc signo vinces.

### Num. 98.

Moeda de prata do Senhor D. Antonio, e dizem as letras da parte das Armas: Antonius I. Dei gratia Rex Portugal. E da parte da Cruz: In hoc signo vinces.

## Num. 98. \*

Outra Moeda de prata do mesmo Senhor, e dizem as letras de huma, e outra parte: Antonius I. Rex Portug.

### Num. 99.

Outra Moeda de cobre do mesmo Senhor, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as da Moeda, num. 98.

### Num. 100.

Moeda delRey D. Filippe, e dizem as letras da parte das Armas: Philippus Dei gratia Rex Portug. E da parte da Cruz: In hoc signo vinces.

Ffffii

Num:

Tom.IV.

#### Num. 101.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Philippus Dei gratia Rex Portug. & Algarb. E da parte da Cruz o mesmo, que na antecedente.

### Num. 102.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as do num. 100.

## Num. 103.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as do num. 100.

### Num. 104.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras o mesmo, que as antecedentes.

### Num. 105.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Philippus Dei gratia Portug. & Algarbior. Rex.

## Num. 105. \*

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma parte o mesmo, que as do num. 100.

## Num. 105. \*\*

Outra de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as do num. 100.

## Num. 105. \*\*\*

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Philippus Dei gratia Rex Portug. Algarbior. Affrica.

#### Num. 106.

Moeda de ouro delRey D. Joao IV. e dizem as letras, da parte das Armas: Joannes IIII. Rex Portugal. Algarb. E da parte da Cruz: In hoc signo vinces.

### Num. 107.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que a antecedente.

### Num. 108.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que a antecedente.

472

### Num. 109.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras o mesmo.

#### Num. 110.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras o mesmo.

#### Num. 111.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras o mesmo.

### Num. 112.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Joannes IIII. E da outra parte: Portugalia.

### Num. 113.

Outra Moeda do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Joannes IIII. Rex Portugal. E da outra parte: Anno XVIII.

### Num. 114.

Moeda de ouro del Rey D. Affonso VI. que diz de huma parte: Alfonsus VI. Dei gratia Rex Portugal. E da parte da Cruz: In hoc signo vinces.

Num.

## Num. 115.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e as letras de huma, e outra parte dizem o mesmo, que as da antecedente.

### Num. 116.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e as letras de huma, e outra parte dizem o mesmo, que as da antecedente.

## Num. 117.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e as letras de huma, e outra parte dizem o mesmo, que as da antecedente.

### Num. 118.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as da antecedente.

## Num. 119.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as das antecedentes.

### Num. 120.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas o mesmo, que as das antecedentes.

#### Num. 121.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as das antecedentes.

#### Num. 122.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Portugaliæ, Algarbiorum Rex. E as da outra parte: Alfonsus Rex Portugaliæ.

## Num. 122. \*

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte da Cruz: In hoc signo vinces. E as da outra parte: Alfonsus VI. Dei Gratia.

## Num. 123.

Moeda de ouro del Rey D. Pedro II. e dizem as letras da parte das Armas: Petrus Dei gratia Princeps Portugaliæ, & Algarbiorum. E da parte da Cruz: In hoc signo vinces.

### Num. 124.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que a antecedente.

### Num. 125.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as antecedentes.

### Num. 126.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as antecedentes.

## Num. 127.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Petrus II. D. G. Portug. Rex; e as da parte da Cruz: Et Brassiliæ Dominus anno 1700.

#### Num. 128.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as da antecedente.

### Num. 129.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Petrus Dei gratia Princeps Portugaliæ, &c. E as da parte da Cruz: In hoc signo vinces 1681.

Tom.IV.

Gggg

Num.

### Num. 130.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Petrus II. Dei gratia Portugal. & Algarb. Rex. E da parte da Cruz: In hoc signo vinces 1699.

### Num. 131.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as da antecedente.

## Num. 132.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Petrus II. D. G. Rex Portu. e da parte da Cruz: In hoc signo vinces.

## Num. 133.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da banda das Armas: Petrus II. D. G. Portug. & Alg. Rex: e da parte da Cruz o mesmo, que na antecedente.

### Num. 134.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as antecedentes.

Num.

## Num. 135.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as antecedentes.

## Num. 136.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as da antecedente.

## Num. 137.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as da antecedente.

## Num. 138.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as antecedentes.

## Num. 139.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma banda: Petrus D. G. P. Portug. e da outra: In hoc signo vinces.

### Num. 140.

Esta Moedinha, que tambem he de prata, tem de huma banda esta Inscripção: Petrus II. Tom.IV. Gggg ii D.

D. G. e da outra: In hoc signo vinces.

### Num. 141.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Petrus II. Deigratia Portug. Rex, & Brasiliæ Dominus. E da parte da Esséra: Subqua signata stabis.

### Num. 142.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as da antecedente.

## Num. 143.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as da antecedente.

### Num. 144.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as da antecedente.

### Num. 145.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as das antecedentes.

## Num. 146.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Petrus Dei gratia Princeps. E da outra parte: Portugaliæ, v.c. 1677.

## Num. 147.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizzem as letras da parte das Armas o mesmo, que as da antecedente; e da outra parte: Portugalia, estalgarbiorum 1677.

### Num. 148.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e diszem as letras da parte das Armas: Petrus Dei grastia Princeps Portugaliæ. E da outra parte: Anno sexto Decimo Regiminis sui 1683.

### Num. 149.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e diszem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as antecedentes.

### Num. 150.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as antecedentes.

Num.

480

## Num. 151.

Outra Moeda do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as antecedentes.

## Num. 152.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Petrus II. Dei gratia Portugaliæ, & Algarbiorum Rex. E da outra parte: Utilitati publicæ 1699.

## Num. 153.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as antecedentes.

## Num. 154.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as antecedentes.

## Num: 155.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as antecedentes.

### Num. 156.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem

zem as letras da parte das Armas: Petrus II. Dei gratia Portugaliæ Rex, Dominus Æthiopiæ. E da outra parte: Moderato splendeat usu 1697.

## Num. 157.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as antecedentes.

## Num. 158.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras da parte das Armas: Petrus Dei gratia Princeps Portugaliæ. E da outra parte: Anno Regens Decimo quinto 1682.

## Num. 159:

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e diszem as letras da parte das Armas: Petrus II. Dei gratia Portugaliæ, & Algarbiorum Rex. E da outra parte: Quarto anno Regni 1688.

### Num. 160.

Moeda delRey D. Joao V. de ouro, e dizem as letras da parte das Armas: Joannes V. Dei gratia Portugaliæ, & Algarbiorum Rex. E da parte da Cruz: In hoc signo vinces 1713.

### Num. 161.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e as letras

letras de huma, e outra circumferencia dizem o mesmo, que as da Moeda antecedente.

### Num. 162.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que as antecedentes.

## Num. 163.

Moeda de prata delRey D. João V. de que as letras da parte da Coroa dizem: Joannes V. D. G. Port. & Alg. Rex; e as da parte da Cruz: In hoc signo vinces.

## Num. 164.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, com sémelhantes Inscripções.

## Num. 165.

Outra Moeda de prata, que nao tem letreiro.

### Num. 166.

Outra Moeda de prata do mesmo Rey, seita na Cidade de Goa, e que corre nos Estados da India; da parte do retrato tem o letreiro seguinte: Joannes V. R. P. 1720.

## Num. 167.

Moeda de cobre delRey D. Joao V. e dizem as

as letras de huma parte: Joannes V. D. G. Port. & Alg. Rex: e da outra parte: Utilitati publicæ 1717.

### Num. 168.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, se-melhante à antecedente nas Inscripções.

## Num. 169.

Outra Moeda de cobre do dito Rey com as mesmas Inscripções.

## Num. 170.

Outra Moeda de cobre do mesmo Rey, e dizem as letras de huma, e outra parte o mesmo, que nas antecedentes.

## Num. 171.

Outra Moeda de ouro do mesmo Senhor, da parte das Armas tem a Inscripção seguinte: Joannes V. D. G. P. & Alg. Rex; e da parte da Cruz: In hoc signo vinces 1722.

### Num. 172.

Outra Moeda de ouro do mesmo Monarca, que tem da parte, e por baixo da Coroa, o seu Augusto nome: Joann. V. e da parte da Cruz a mesma Inscripção, que a proximamente referida.

Tom.IV.

Hhhh

Num.

### Num. 173.

Outra Moeda tambem de ouro do mesmo Rey, que tem os mesmos letreiros, que os da Moeda num. 171.

### Num. 174.

Outra Moeda de ouro do mesmo Senhor com semelhantes Epigrafes.

## Num. 175.

Vi esta Moeda de ouro, e da parte das Armas tem a Inscripção seguinte gravada em dous circulos: Joann. V. D. G. Rex Port. & Alg. citra, & ultra mare in Africa, Dominus Guineæ, Conquistæ, Navigationis, Comertii, Ethiopiæ, Arabiæ, Persiæ, Indiæ, &c. e da parte da Cruz: In hoc signo vinces 1718.

## Num. 176.

A presente Moeda he de prata, e do mesmo Rey; da banda das Armas tem a Epigrase seguinte: Joannes V. D. G. Port. & Alg. Rex; e da parte da Cruz: In hoc signo vinces.

### Num. 177.

Tambem he de prata esta Moeda, e com semelhantes Inscripções.

Num-178.

### Num. 178.

Igualmente he de prata a presente Moeda, e com os mesmos letreiros.

## Num. 179.

Esta Moeda, que he do mesmo Rey, he de cobre, e da parte da Coroa tem a Inscripção, que se segue: Joannes V. D. G. Port. & Brasil. Rex: e da outra parte, em que se vê gravada huma esféra, tem esta Inscripção: Pecunia totum circumit Orbem.

#### Num. 180.

Tambem esta Moeda he de cobre, e só no valor se distingue da antecedente.

#### Num. 181.

Outra Moeda de cobre, e do mesmo Rey, da parte das Armas tem a Inscripção, que se segue: Joannes V. D. G. Port. & Brasil. Rex; e da outra parte: Æs usibus aptius auro. 1720.

### Num. 182.

Esta Moeda he do mesmo metal, e so se distingue da antecedente no valor.

### Num. 183.

A presente Moeda he de ouro, mandada sa-Tom.IV. Hhhh ii zer

- -

zer por ElRey nosso Senhor, e da parte do retrato tem a Inscripção, que se segue: Joannes V. D. G. Port. & Alg. Rex 1732. Da parte das Armas não tem declaração alguma.

### Num. 184.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, com semelhante Inscripção, que circula o seu retrato, e da parte das Armas tem a seguinte: In hoc signo vinces.

Num. 185. Que o Abridor por erro esculpio 186.

Outra Moeda de ouro em tudo semelhante à proximamente referida, menos no valor.

Num. 186. Que por erro se gravou 185.

Outra Moeda de ouro do mesmo Rey, igual à antecedente, menos no valor.

### Num. 187.

Outra Moeda de ouro de igual feitio, e differente valor.

## Num. 188.

Outra Moeda de ouro, que ElRey nosso Senhor mandou sazer, que tem de huma parte o seu retrato, e da outra huma Coroa, e à roda della a Inscripção seguinte: Joannes V. D. G. Port. Rex.

Num. 189.

## Num. 189.

Esta Moeda he de cobre, e da parte das Armas tem a declaração seguinte: Joannes V. Dei Gratia; e da outra parte a seguinte: Portugalia; e Algarbiorum Rex.

### Num. 190.

Outra Moeda de cobre de semelhante artisicio, e disserente valor.

## Num. 1912

Outra Moeda de cobre igual à antecedente no feitio, e dessemelhante no valor.

Index das Medalhas da presente Collecção.

## Fol. BBoley esterning

Esta Medalha he da Emperatriz D. Leonor, Infanta de Portugal, silha delRey Dom Duarte, mulher do Emperador Federico III. Foy lavrada em ouro, e de huma parte tem o seu retrato, com a letra: Leonora Augusta Frederici Imperatoris uxor; do reverso o Escudo na sórma, que se vê aberta. Faz della menção João Schiltero no Livro, que imprimio em Strasburg no anno de 1702 com o titulo: Scriptores Rerum Germanicarum à Carolo M. usque ad Fridericum III. inclusive.

A pre-

He da mesma Emperatriz D. Leonor, e he tambem de ouro na sórma, que se vê aberta, alludindo de huma parte a Federico III. Emperador dos Romanos, Rey de Germania, Hungria, Dalmacia, Croacia, &c. Archiduque de Austria, com esta letra: Hic Regit, ille tuetur; e no reverso à Emperatriz com a letra: Consociatio Revum Divina. Trala o reserido Author.

## Fol. CC.

Esta Medalha he da Rainha D. Leonor, Archiduqueza de Austria, silha del Rey Filippe I. de Castella, e terceira mulher del Rey D. Manoel, e se abrio na sórma, que se vê esculpida com o seu retrato, com a letra: Leonora Regina Portugalia, & Francia, Emanvelis & Francia. Reg. e no reverso: His suffulta. Trala João Palacio no Tomo VII. das suas Obras intitulado: Aquila Augusta, impr. em Veneza em 1679.

Esta Medalha he da Emperatriz D. Isabel,

Infanta de Portugal, siiha del Rey D. Manoel, e mulher do Emperador Carlos V. e da parte do seu retrato se vê a letra: Diva Isabela Augusta Caroli V. uxor; e no reverso: Has habet & superat. Tam-

bem della saz mençao o referido Author.

Esta Medalha he da Infanta D. Brites, filha delRey D. Manoel, Duqueza de Saboya, mulher de Carlos III. o Bom, Duque de Saboya, o qual mandou bater diversas Medalhas de prata com o seu retrato, e esta letra: Beatrix Ducissa Sabaudiæ, Lusitaniæ Regis Filia, e no reverso: Saluti Patriæ ad perpetuam memoriam Anno salutis 1554. Trala Guichenon na Historia Genealogica de Saboya.

## Fol. DD.

Esta Medalha he da Rainha D. Catharina, mulher del Rey D. Joao III. de Portugal, e irmãa do Emperador Carlos V. na qual se vê o seu retrato com a letra: Catharina Regis Portugaliæ Joannis III. uxor, Phelipi Hispaniarum Regis Filia; e no reverso a letra Italiana: Pur Che Mi Adombre. Trala Joao Palacio na Obra referida.

Esta Medalha he da Princeza D. Joanna, silha do Emperador Carlos V. e mulher do Principe D. Joao, silho del Rey D. Joao III. na qual se vê o seu retrato com a letra: Joanna Portugalia Regina Joannis uxor, Carol. V. Filia; e no verso: Splendor Vanescens. Trala o referido Author.

Esta

Esta Medalha mandou bater ElRey D. Joao IV. a qual vi de ouro, e a tinha o Marquez de Abrantes D. Rodrigo Annes de Sá Almeida e Menezes, com o retrato do mesmo Rey, e a letra: Joannes IIII. Dei Gratia Rex Portugalie 1641. e no reverso: Vici mea fata, superstes. Tambem della faz menção o referido Author.

## Fol. EE.

Esta Medalha mandou bater ElRey D. Joao IV. de ouro, e prata, em louvor do Sagrado Mysterio da purissima Conceição da Virgem Santissima, de que soy cordealissimo devoto, nella se vê a Imagem da Senhora com a letra: Tvtelaris Regni; e no reverso as Armas Reaes com a Inscripção seguinte: Joannes IV. D. G. Portugaliæ & Algarbiæ Rex. Mandou ElRey por huma Ley, que corresse as de ouro por doze mil reis, e as de prata por seis tostoens; huma, e outra se conservao em poder de alguns curiosos, que vimos.

Esta Medalha mandou bater ElRey D. Affonso VI. e parece a tinha o Marquez de Abrantes, porque nao vi, senao esta mesma chapa, que mandey tirar, em que se vê o retrato do dito Monarca com a letra: Alphonsus VI. Rex Portugaliæ; e no reverso a costumada Inscripção usada nas Moedas Portuguezas: In hoc signo vinces 1659.

Vi esta Medalha de ouro, e soy parar ao po-

der do Marquez de Abrantes, a qual ElRey Dom Pedro II. sendo Principe Regente do Reyno, mandou sazer com o seu retrato, como se vê estampada, com a letra: Petrus Portugaliæ & Algarbiorum Princeps; e no reverso: In hoc signo vinces, Respiciam & videbo.

## Fol. FF.

Esta Medalha he da Rainha da Grãa Bretanha D. Catharina, Infanta de Portugal, silha del-Rey D. Joao IV. e mulher del Rey Carlos II. da Grãa Bretanha, que siz abrir na sórma, que vay estampada com o seu retrato, com a letra: Catharina Dæi Gratia Magnæ Britaniæ, Franciæ & Hiberniæ Regina; e no reverso: Pietate insignis. Achey-a em hum Livro composto na lingua Ingleza com este titulo: Numismata A Discoursse of Medals, impresso em volume de solha na Cidade de Londres no anno de 1697, de que he Author By J. Evelyn Esq S. R. S. o qual Livro me communicou o Excellentissimo, e Reverendissimo Principal Almeida Mascarenhas.

Esta Medalha he da mesma Rainha, e juntamente de seu marido, como se vê na estampa, com esta letra: Carolus, & Catharina Rex & Regina; e no reverso: Disfusus in Orbe Britanicus

1670. Anda no dito Livro.

Esta Medalha he da mesma Rainha, e junta-Tom.IV. Iiii mente mente com ElRey seu marido, da maneira, que vay aberta, com esta letra: Carolus II. Dei Gratia Magnæ Britaniæ, Franciæ & Hiberniæ Rex; e no reverso: Catherina Dæi Gratia Magnæ Britanie, Franciæ o' Hiberniæ Regina. Acha-se no dito Livro.

Tambem esta Medalha foy batida em obsequio da mesma Rainha, com a letra: Pietate Insignis; e no reverso: Connach Provincia. Via no dito Livro.

### edia pallando entre duas columnas e por rima de Fol. GG.

Esta Medalha offereceo a Academia Real da Historia Portugueza a ElRey Dom Joao V. seu Fundador, e Protector; a qual se bateo de ouro, e prata, que a mesma Academia repartio pelas pessoas Reaes, e outras Grandes, e se deu a todos os Academicos. Tem o retrato del Rey com a letra: Joannes V. Lusitanorum Rex; e no reverso: Historia resurges; e na parte inserior: Regalis Academia Historiæ Lusitanæ instituta vi. idus Decembris CIDIOCCXX.

A presente Medalha he de prata, e se fez na occasiao em que a Armada delRey D. Joao V. foy ao Levante em soccorro da Igreja a dissipar a soberba Othomana. Tem de huma parte o retrato delRey com a letra: Joannes V. Lusitanorum Rex; e no centro da outra parte: Ob urbem servatam; WITH THE

vatam; e na circumferencia em duas linhas a Inferipção seguinte: Pugna Laconensi sinu pugnata, Turcarum classe à Lusitanorum bellicis navibus sugata, Romanorum, Venetorum, Thuscorum, Militen-

sumque triremibus tutis.

Com o mesmo motivo desta vitoria se bateo em Roma a presente Medalha de ouro, prata, e cobre. Deste metal vi huma, que tem de huma parte o retrato del Rey com a letra: Joannes V. Rex Portug. & Algarb. e no reverso huma nao à véla passando entre duas columnas, e por cima de tudo esta letra: Qua data porta juvat; e por baixo a que se segue: Fusis, fugatisque Turcis Lusitana classis subsidiaria ad Tænarum portum 1717.

Esta Medalha se sez em Pariz na occasiao, em que soy àquella Corte por Embaixador Extraordinario del Rey D. Joao V. o Conde da Ribeira, e a vi de ouro, e de prata, com o retrato de Sua Magestade, e esta letra: Joannes V. Dei gratia Portugaliæ, & Algarbiorum Rex; e no reverso:

Nectit, of firmat.

## FIM.

Erra-

#### Erratas.

### Emendas.

| Pag. 9 lin. 6 Schilteferi                         | Schiltero                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pag. 10 Tab. I. em ElRey D. Fernando num. XXX     | VIII. XXXVII.               |
| Ibidem na Rainha D. Leonor Telles num. XXX        | VII. XXXVIII.               |
| Page 11 Tab. II. no Cardeal D. Jayme num. LXVI.   | XLVI.                       |
| Pag 15 lin. 11 Manoel de Sousa Moreira            | Manoel Moreira de Soula     |
| Pag. 16 lin. 5 Os numeros, que estao no fim do po | aragrafo, se bao de mencio- |
| nar no principi o delle.                          |                             |
| Pag. 19 lin. 17 de 1210.                          | de 1220.                    |
| Pag. 21 lin. 3 de 1266.                           | de 1276.                    |
| Pag. 32 lin. 18 de 1378.                          | de 1387.                    |
| U                                                 |                             |

Carried Marines Transaction of the Contract

or siddle - m - Dustanniller II of







